# ELIMUNDO

Viernes, 23 de agosto de 2024. Año XXXV. Número: 12.664. Edición Madrid. Precio: 2€



REBECA ANDRADE La popularidad de la gimnasta se dispara tras los Juegos Olímpicos: suma 8,5 millones de seguidores en Instagram Pág. 31 EN CAMISA DE ONCE VARAS Alba Carrillo: «En la televisión todo es sálvese quien pueda y da igual cuántos cadáveres dejes» última página



# El Supremo de Maduro avala suficiente fraude electoral y agrava la crisis

Los magistrados chavistas cumplen el plan de apoyar al régimen y reclaman perseguir a los líderes opositores por «desacato»



PRESIDENTA DEL TS VENEZOLANO

El martillo del régimen contra los herejes anticionarios» Edmundo González llama a la resistencia: «Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular»

POR DANIEL LOZANO Páginas 22 y 23



Inmigrantes rescatados, ayer, por una embarcación de Salvamento Marítimo en aguas cercanas a El Hierro. GELMERT FINOL/EFE

#### ERC obliga al Gobierno a retractarse con el cupo catalán para salvar los Presupuestos

Los ministros salen a asegurar que se cumplirá «el 100% de lo pactado» tras negar Montero que les darían el concierto

El PSOE no tiene mayoría para aprobarlos y está abocado a más cesiones para tener los votos

POR Á. CARVAJAL Y C. RUBIO P. 8

#### Un maltratador cambia de sexo para poder seguir atacando a su ex pareja

Logra así eludir las penas mayores que dicta la Ley de Violencia de Género

POR TERESA LÓPEZ PAVÓN Pág. 16

#### Madrid, única CCAA en la que aún nacen más personas de las que mueren

POR ALEJANDRA OLCESE Pág. 28

#### CRECE LA PRESIÓN MIGRATORIA SOBRE LAS ISLAS

## La inmigración en Canarias rompe récords y se prevén 50.000 personas

Pedro Sánchez y el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, se reúnen hoy sin un 'plan B' para la ley de Extranjería tras el último fiasco

#### MARTA BELVER MARÍA ALCÁNTARA MADRID

La presión migratoria a la que cada vez más está sometida Canarias ha activado todas las alarmas de cara a lo que queda de año. Analizando el movimiento migratorio de 2023, que alcanzó los casi 40.000 migrantes a cierre anual, se estima que hasta 50.000 personas podrían alcanzar territorio canario a finales de este año. Pese a esta cifra récord, el Gobierno no tiene un *plan B.* La «única solución posible» según el Ejecutivo pasa por que el Partido Popular apoye la reforma de la Ley de Extranjería

para que las CCAA tengan que acoger obligatoriamente a los menores que hayan llegado a otras regiones con sobreocupación de recursos. Este es previsiblemente el mensaje que le trasladará hoy Pedro Sánchez al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, en La Palma. Páginas 12 y 13

## «Me piden 550 euros por un zulo compartido con otros cuatro más»

La odisea de los estudiantes para encontrar piso con el alquiler más alto de la historia

CLARA ROJAS MADRID «Me habían avisado de que era difícil. Pero lo que me he encontrado es mucho peor», cuenta Andrés Ruiz, de 23 años. Los estudiantes se enfrentan a la búsqueda de vivienda para el nuevo curso con precios récord y una oferta mermada. Pág. 26

Guerra a la explosión de viviendas ilegales en Andalucía POR SILVIA MORENO / PRIMER PLANO

## PRIMER PLANO

URBANISMO SALVAJE





Crecen los controles de la Junta de Andalucía para evitar que sigan aumentando las 300.000 casas irregulares censadas hace cinco años en toda la comunidad, con especial incidencia en zonas costeras

# GUERRAA LA VIVIENDAILEGAL: MÁS INSPECCIONES Y MULTAS

#### SILVIA MORENO SEVILLA

La playa gaditana de El Palmar, en el municipio de Vejer de la Frontera, atrae cada verano a miles de turistas. El territorio virgen de hace décadas, que corría de boca en boca de surferos y veraneantes que buscaban tranquilidad y un enclave libre de moles de edificios a pie de playa, ha dado paso a una pedanía en la que reina el caos urbanístico. Los grandes bloques de pisos nunca llegaron a construirse en este rincón costero, pero sí hay un sinfín de casitas, casuchas e infraviviendas salpicadas por caminos polvorientos, edificadas todas ellas de forma totalmente ilegal.

La carretera que conduce a El Palmar avisa con un enorme cartel de la problemática que reina en la zona: «Laparcelación y construcción en suelo no urbanizable es una infracción clasificada como muy grave. Está prohibida cualquier tipo de construcción bajo sanción de hasta 180.000 euros». Es la multa prevista por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, también conocida como la LISTA, según recuerda el rótulo instalado por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

El paraíso perdido de El Palmar simboliza como ningún otro todos los problemas asociados a las edificaciones ilegales contra las que trata de luchar, precisamente, la LISTA, una ley aprobada en 2021 por el entonces gobierno andaluz de coalición del Partido Popular y Ciudadanos, presidido por Juanma Moreno.

Esta ley ha tratado de poner orden y acotar el caos urbanístico que reinó durante décadas en Andalucía. «Los anteriores gobiernos fueron muy permisivos con las edificaciones ilegales y, con ello, provocaron una proliferación de viviendas sobre suelo rústico que hicieron un daño ambiental enorme a nuestro territorio», dice Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Actualmente, se está librando una guerra contra las viviendas ilegales en territorio andaluz con varios frentes: en el ámbito administrativo de la Junta y los ayuntamientos y también en los tribunales, con el impulso de la Fiscalía. El número de actuaciones de la Junta en materia de disciplina se ha triplicado desde 2018, el último que gobernó el PSOE en la comunidad andaluza. Si se pone el foco en el número de parcelas y edificaciones objeto de expedientes de protección de la le-

galidad, el número se ha multiplicado por 12 en estos últimos seis años, según la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Rocío Díaz se muestra especialmente orgullosa de que sólo en los pasados meses de junio y julio se han precintado 300 parcelas, «cuando antes, en 2018, apenas se intervenía».

Pese a que las inspecciones y las multas se han multiplicado, también es cierto que el número de viviendas ilegales no ha dejado de crecer en toda Andalucía y no sólo en los enclaves costeros, como refleja la última memoria de la Fiscalía andaluza, correspondiente a 2023. Ese año, hubo algo más de medio centenar de demoliciones de construcciones ilegales sólo en Sevilla, Granada, Jaén y Málaga. En el resto de provincias, no se derribaron casas ilegales ese año, pero sí en periodos anteriores.

Sí coinciden todos los fiscales andaluces en alertar del «crecimiento exponencial» de las denuncias de la Inspección ante la Fiscalía por la proliferación de nuevas edificaciones irregulares. La demolición de estas viviendas es el gran escollo al que se enfrentan ante la falta de colaboración de los ayuntamientos.

Pero, ¿qué dimensiones tiene el problema de la vivienda ilegal en Andalucía? En 2019, se hizo un censo por parte de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Jun-

#### LA LUCHA CONTRA LA VIVIENDA ILEGAL EN ANDALUCÍA



FUENTE: Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

J. AGUIRRE / EL MUNDO

## PRIMER PLANO

HRBANISMO SALVA IE





ta, que arrojó la cifra de 300.000 edificaciones irregulares en suelo rústico en toda la comunidad, la mayoría de ellas prescritas por la inacción administrativa a lo largo de los años. En paralelo, se seguía construyendo ilegalmente a un «ritmo vertiginoso».

Fue en ese momento cuando comenzaron las reformas legislativas para tratar de solucionar el problema. Con las miles de edificaciones ilegales que ya están prescritas y no admiten demolición por el tiempo transcurrido desde que se edificaron, la Administración busca «dar soluciones» a las familias que viven en estas casas y no cuentan con condiciones mínimas de seguridad y salubridad. La otra vía para actuar contra las edificaciones ilegales fue reforzar la Ins-

pección. «No hay mejor forma de poner freno a las viviendas ilegales que reaccionar con agilidad y paralizar las infracciones en el primer momento», apostilla la consejera.

Desde 2019, el Gobierno andaluz no ha vuelto a calcular el número
de edificaciones irregulares existentes, ya que
la Inspección está centrada en «paralizar los
nuevos procesos parcelatorios detectados», que
no son pocos. El pasado junio, la Junta paralizó la construcción de
una macrourbanización

ilegal en suelo rústico en el paraje de Viña Clemente en La Línea de la Concepción (Cádiz), con el precinto de 121 parcelas en construcción en una superficie de seis hectáreas.

Con intervenciones de este tipo, «se persigue poner freno rápidamente a nuevos asentamientos irregulares o evitar que los existentes se expandan irregularmente como una mancha de aceite», detallan las fuentes de la Consejería consultadas por EL MUNDO.

1. Un técnico precinta una macrourbanización ilegal en La Línea. EL MUNDO

2. Vista aérea de parcelaciones ilegales en La Línea, precintadas en junio. EL MUNDO 3. Vía a Caños de Meca y al faro de Trafalgar, cerca de la playa del Palmar. A. STOCK PHOTO

Hay un gran catálogo de actuaciones que puede poner en marcha la Inspección urbanística. Las visitas de los inspectores son «fundamentales», ya que sus actas son una prueba fundamental si finalmente el caso va a juicio. Según la Junta, en 2018 se levantaron 164 actas de inspección, dato que contrasta con las 900 actas de 2022 o las 637 de 2023. En lo que va de 2024, ya se han iniciado casi 500.



Carteles en la pedanía costera del Palmar. CATA ZAMBRANO

Además, cada año la Inspección realiza varias operaciones de «repaso» de precintos de construcciones o parcelaciones ilegales. La rotura del precinto lleva aparejadas sanciones muy cuantiosas y la posibilidad de poner multas coercitivas por un 10% el valor de las obras ejecutadas por periodos de diez días. «Lamentablemente, en ocasiones no se respetan los precintos y se continúan las obras», admiten las fuentes de la Junta.

Las causas para romper precintos son diversas. Destaca la falsa creencia de que «si se termina la obra no pasa nada». No es así. Otro incentivo para continuar con la construcción ilegal es el «beneficio económico» que los responsables obtienen. Hay ejemplos de ambas situaciones. El pasado abril, vecinos de Barbate organizaron hasta barricadas para tratar de impedir la demolición de una casa ilegal que había sido advertida en reiteradas ocasiones, incluso con precintos, en la pedanía de Rivera de la Oliva. Finalmente, fue demolida. En El Palmar, hay infinidad de viviendas ilegales que se alquilan con fines turísticos y generan un gran negocio a sus propietarios.

Otra forma de combatir la vivien-

da ilegal es la sanción. En 2021, en El Palmar se impusieron multas por importe de más de 600.000 euros por parcelar fincas en terreno no urbanizable e instalar casitas prefabricadas que luego se alquilan o venden. En lo que va de 2024, la Inspección trabaja en la instrucción de casi 150 expedientes sancionadores relacionados con parcelaciones urbanísticas detectadas en varias provincias, aunque Cádiz, Sevilla y Córdoba acumulan más casos.

El pasado 15 de julio, se comprobó si 95 de las edificaciones precintadas en 2022 y 2023 en El Palmar estaban siendo usadas ilegalmente. Lamentablemente —se queja la Junta— hubo «incumplimientos» con viviendas que se han destinado a alquiler vacacional este verano. La Administración anuncia que habrá «consecuencias», pero ni las multas ni las demoliciones parecen ahuyentar a los delincuentes urbanísticos que hacen su agosto en la costa.

El Ayuntamiento apuesta por regularizar la situación para evitar el pago de indemnizaciones. Hay 30.000 casas ilegales, una de ellas de Banderas

## LA HERENCIA ENVENENADA DE GIL EN MARBELLA

ESTHER GÓMEZ MÁLAGA

La ciudad de Marbella ha heredado alrededor de 30.000 propiedades irregulares que se construyeron al margen de la ley durante la etapa de Jesús Gil y sus sucesores al frente del Ayuntamiento marbellí, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. Sus incautos compradores y en algunos casos, sus herederos, aún sufren las consecuencias y no son pocos los que viven angustiados bajo la amenaza del derribo. Mientras, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) trata de encontrar una salida, «partiendo de la realidad existente», que no lleve al municipio a la bancarrota.

La mayoría de los afectados por las viviendas ilegales de Marbella fueron ciudadanos anónimos, pero entre los compradores también hay rostros conocidos, como el del actor malagueño Antonio Banderas, que derribó recientemente su casa, o la popular artista sevillana, hoy fallecida, Carmen Sevilla.

La mayoría de estas propiedades se levantaron con licencias otorgadas conforme a dos planes de ordenación urbanística, el de 1986 y el de 1998, desarrollados e impulsados por los gobiernos municipales de la época, más preocupados por construiry hacer caja que por cumplir la ley. El primero no entró

en vigor hasta que se publicó en el año 2000, casi tres lustros después de su redacción, y el segundo nunca contó con la autorización de la Junta de Andalucía.

La realidad es que décadas después de su construcción y sin que ninguno de los gobiernos posteriores a Gil, ni del PSOE ni del PP, haya sido capaz de solventar el asunto, la mayoría de estas construcciones continúa en pie, a pesar de que sobre algunas de ellas pesan sentencias judiciales firmes que ordenan su demolición. Tal es el caso del edificio Belmonsa —un gigante de doce plantas construido de forma ilegal en suelo destinado a viario público y zona verde, justo delante y a una distancia mínima de una vivienda particular—, del complejo Banana Beach, un residencial de más de 200 viviendas en primera línea de playa en pleno núcleo urbano, o de las 48 viviendas de la urbanización La Loma de Guadalmina Baja.

La postura del actual equipo de gobierno, a cuyo frente se encuentra la *popular* Ángeles Muñoz, es clara: regularizar y no perjudicar a terceros de buena fe. Esto ¿qué quiere decir y en qué se traduce? El consistorio se ha decantado por retrasar los procedimientos judiciales en curso y el cumplimiento de las sentencias, mientras buscaba la manera de legalizar estas propiedades para evitar la demolición.

Fuentes cercanas al ejecutivo lo



La casa de Antonio Banderas en Marbella. E. M.

cal consultadas por EL MUNDO comentan que esta es la única solución viable. El volumen de viviendas ilegales que se hicieron en los años 80 y 90 es tal, que tirarlas y compensar económicamente a sus propietarios es imposible sin llevar a la ciudad a la quiebra. Un informe de 2021 del consistorio eleva a 246 millones el coste de demoler e indemnizar en algunos procedimientos iniciados ante el TSJA.

## PRIMER PLANO

URBANISMO SALVAJE

#### SILVIA MORENO SEVILLA

El fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, es experto en delitos urbanísticos en una de las provincias españolas más castigadas por este fenómeno, sobre todo en el litoral. Durante años, ha sido fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico y también coordinador de la red de fiscales de medio ambiente de Andalucía. Desde esos puestos, ha sido testigo de la evolución de las edificaciones ilegales de los últimos años, primero como segundas residencias y últimamente también para dedicarlas al alquiler turístico. Una de las batallas que está librando ahora la Fiscalía es que se incauten las viviendas ilegales: «En ningún delito, al delincuente se le permite quedarse con lo que roba», advierte.

Pregunta. Tras el escándalo que supuso el urbanismo salvaje de la época de Jesús Gil en Marbella, da la sensación de que, pasados los años, la proliferación de viviendas ilegales sigue imparable.

Respuesta. Son dos fenómenos distintos. Ese urbanismo salvaje de Marbella, en la etapa de Gil, era promovido desde instancias públicas y oficiales del Ayuntamiento y, ahora, se trata de un fenómeno más complejo, en el que la construcción ilegal la realizan particulares. La creación de la inspección urbanística por parte de la Junta de Andalucía fue un hito importantey, en la actualidad, la percepción que tenemos es que los controles están bastante bien. Otra cosa es el problema de la carencia de medios. Y, por otra parte, la poca colaboración de los ayuntamientos con las demoliciones.

P.Me imagino que la mayor proliferación de construcciones ilegales en Cádiz se concentrará, sobre todo, en la costa: El Palmar, Chiclana...

R. Bueno, también por Sanlúcar de Barrameda, efectivamente El Palmar, Chiclana... Una zona muy caliente es también el Campo de Gibraltar, donde proliferan las narcourbanizaciones, esas que se construyen de forma ilegal vinculadas a los fondos provenientes del tráfico de drogas.

P. Recientemente, se paralizó una macrourbanización ilegal en La Línea de la Concepción y se precintaron más de un centenar de parcelas. ¿Qué pasos serán los siguientes?

R. Esos procesos comienzan por una parcelación ilegal en suelo no urbanizable, que es algo irregular, pero el delito surge cuando se construye. Por lotanto, enesa primera fase, todavía no puede intervenir el fiscal. Pero, verdaderamente, ese es el momento clave. Llegar al final del proceso y regularizar lo ilegalmente construido, como nos ha ocurrido en los últimos años, supone un reconocimiento absoluto de la derrota del Derecho frente a las conductas ilegales.

P. Intervenir, por tanto, como se ha hecho en esta macrourbanización es casi actuar de forma preventiva para evitar que se construya ilegalmente. R. Efectivamente, lo que sucede es



NOY RUSO

La Fiscalía pide el decomiso de las viviendas irregulares: «¿Por qué el que construye una casa ilegal se queda con ella?»

## «CONSTRUIR ILEGALMENTE ES SENCILLO. SE HACE A LAS BRAVAS. DERRIBARLO LEGALMENTE ES CARO»

## ÁNGEL NÚÑEZ

FISCAL JEFE DE CÁDIZ

que el control de la eficacia de las medidas cautelares es complejo. No se puede dejar a policías o inspectores en cada una de las parcelas sobre las que se ha establecido un precinto. Lamentablemente, con frecuencia se quebrantan estas medidas.

P. Antes, sobre todo en los años 70 y 80, las viviendas ilegales eran segundas residencias. Ahora, ya se edifican para alquilarlas con fines turísticos.

R. Efectivamente, cada vez se detecta más esa problemática. Por eso, sorprende que cuando se trata de instar las ejecuciones de las sentencias, determinados ayuntamientos se ponen de perfil o incluso hacen pronunciamientos en contra de que selleve a cabo la demolición. Cuando se producen esos procesos de regularización, como además los que construyeron ilegalmente se niegan a pagar los costes de la regularización, son todos los ciudadanos que no han hecho ninguna conducta ilícita los que acaban pagando la urbanización de los terrenos ilegales.

P. Claro, porque se regulariza con

dinero público.

R. Evidentemente. Además, en algún momento, los que han construido de manera ilegal se han organizado en grupos de presión e incluso han llegado a obtener concejalías.

P. ¿Dónde ha pasado eso? R. En algunas poblaciones de Cádiz, pero vamos a dejarlo ahí.

P. ¿Qué ocurrió para que en Cádiz colapsaranjuzgados por la avalancha de delitos contra la ordenación del territorio, como recoge la memoria de la Fiscalía? R. No es exactamente así. El problema es que en Cádiz tenemos determinados juzgados que están absolutamente colapsados, no solo por los delitos contra la ordenación del territorio, sino por los relacionados con el narcotráfico. Sucede que los lugares donde hay más delitos contra el urbanismo son aquellos que tienen los juzgados más colapsados. Hablo de Chiclana, Barbate, Sanlúcar de Barrameda... En muchas ocasiones, hemos presentado denuncias y han prescrito sin que se llegue a hacer nada. Los procedimientos se eternizan y, claro, todo eso acaba convirtiéndose en un efecto llamada porque se extiende una especie de percepción de impunidad en relación con estas conductas.

**P.** Será desalentador porque se pilla al infractor, pero no le ocurre nada.

R.Mire, construir ilegalmente es sencillo porque lo hacen personas que están dedicadas a estas tareas. Se hace, evidentemente, sin obtener ningún tipo de licencia, sin proyectos de edificación. Se hace a las bravas. ¿Pero derribar una vivienda ilegalmente construida? Eso exige licencia de demolición, proyectos, la intervención de técnicos... y es muy caro. A veces es casi más caro llevar a cabo la demolición legalmente que la construcción ilegal.

P. ¿Hay riesgo de que prescriban y se consoliden las viviendas ilegales y ya no haya forma de demolerlas?

R. Claro. Es que cuando se consolidan esos núcleos de población, se opta por los procesos de regularización. Tenga en cuenta que acaban convirtiéndose en grupos de presión y que la administración a la que le compete ejecutar la disciplina urbanística, que son los ayuntamientos, también dependen del voto de esas personas para repetir en los puestos de los ayuntamientos.

P. Es complicado porque para el ayuntamiento es costoso embarcarse en las demoliciones y, a la vez, tiene a medio pueblo en contra.

R. Claro. Venimos reclamando desde tiempo el decomiso de la ganancia procedente del delito. En este caso, es la propia edificación. En ningún delito, al delincuente se le permite quedarse con lo que roba. Si se le coge robando, se le quita. ¿Por qué el que construye una casa ilegal se queda con ella? En el caso de las construcciones ilegales, nos encontramos con personas condenadas que se quedan con el fruto de su delito.

P. La Fiscalía pide el decomiso de la vivienda ilegal, pero ¿los jueces lo rechazan?

R. Estamos encontrando dificultades. Ocurrió en su día con la demolición. Inicialmente, era muy raro encontrar sentencias que acordaran la demolición. Tuvo que ser el Tribunal Supremo, en un grupo de sentencias, el que abrió el camino. Yesollevó a que los tribunales inferiores la acordaran. Y, ahora, una de las batallas, uno de los aspectos en los que estamos más centrados es, efectivamente, en lograr el decomiso de las viviendas ilegales.

EL MUNDO. Viernes, 23 de agosto 2024

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! iPOT SÓlO 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



## **OPINIÓN**

EL GOBIERNO de progreso tiene referentes sorprendentes: hace dos semanas, cuando tocaba defender el cupo catalán, su referente era José María Aznar, pionero en conceder prerrogativas fiscales a los nacionalistas. Hoy que hablamos de mensajes de odio en redes sociales, y de la pertinencia de que sean judicializados, su referente es el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. No lo reivindican directamente, claro, pero se remontan a su etapa para retratar la doble moral de las derechas: si una tuitera fue condenada por hacer chistes sobre Carrero Blanco (condena que después anuló el Supremo), cómo no va a constituir un delito de odio criminalizar una raza. Resulta de una torpeza evidente colocar ambos hechos en el mismo tablero. Lo primero son chistes de mal gusto, lo segundo son mensajes que señalan a un colectivo y pretenden provocar una reacción en su contra. Tomo como ejemplo el comentario de Alvise Pérez, que, sin



EL PRIMER CRUCE DAVID MEJÍA

#### Los delitos de odio y los homenajes a ETA

pruebas ni pudor, culpó a los inmigrantes del crimen de Mocejón.

Puestos a establecer comparaciones, resulta llamativo que quienes hace unos años se indignaban porque se imputara a un joven cualquiera por prender fuego a un retrato del Rey aplaudan que se impute por un delito de odio al presidente del Parlamento balear por romper

una foto de Aurora Picornell, republicana fusilada en la guerra. Habrá que recordar que todo lo que hiere nuestros sentimientos no es un delito de odio. Pero es curiosa la variabilidad del Gobierno respecto a las sensibilidades heridas y los actos (o delitos) que las provocan.

Lo menciono porque mientras el Gobierno de progreso celebra la imputación del señor Le Senne por profanar una foto, guarda silencio sobre los más de 70 actos de apoyo a ETA que Covite ha registrado en las fiestas de verano en Navarra y Euskadi. Estos son los peores delitos de odio que se cometen en nuestro país. No sólo por lo que significan -se están homenajeando la extorsión, la amenaza y el asesinato-, sino por quién los organiza. Detrás no está una cuadrilla de tuiteros descarriados; son actos de jactancia del odio amparados o incluso financiados por ayuntamientos, es decir, por el Estado. En estos ayuntamientos gobierna un partido cuyo apoyo premia el Gobierno concediéndole, precisamente, ayuntamientos. Hace bien el Gobierno en querer erradicar el odio de las redes, pero tendría más credibilidad si se preocupara por el odio que sus socios irradian en el espacio público.



#### Narbona, de nuevo al rescate de Sánchez

EN UN ACTO de campaña de las elecciones de julio del 23 lucieron algunas ministras y, entre otras, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, una chapa de apoyo al candidato socialista en la que, encima de un corazón rojo, se leía *Perra Santxe*. Pretendían, suponemos, hacer de un *meme* crítico surgido en las redes sociales un lema de apoyo a su líder, pero lo ridículo de la iniciativa daba pie a interpretaciones de todo tipo. En un brillante y divertido artículo publicado en *ABC* hace unas semanas, Jon Juaristi llamó, de manera estrictamente descriptiva, «perrillas» a todas las que lucieron aquel reclamo electoral y enseguida le llovieron críticas de las mismas feministas a las que no les pareció mal que Narbona se autodenominase *perra*, pero sí que Juaristi lo recordase y se riese.

La presidenta del PSOE salió ayer de nuevo en auxilio del presidente del Gobierno para tranquilizar a las huestes de su partido sobre el pacto fiscal con ERC, e incluso a los propios independentistas, que no se fían de que Sánchez termine por romper el marco constitucional privilegiando a Cataluña con un modelo de recaudación que, pese a lo que digan Narbona y la vicepresidenta Montero, supondría el fin de la cohesión territorial asentada sobre la solidaridad entre comunidades. Para el PSOE, ya lo dijo el propio Illa parafraseando a Pasqual Maragall, aunque sin citarlo, esto supone un paso más en la federalización de España, pero una federalización tan «asimétrica» que será difícil de explicar de forma convincente a quienes pagan sus impuestos en el resto del país.

El pasado sábado, Juaristi, en estas páginas, recordaba que esas tesis que abraza el PSOE tienen su origen en el historiador Pedro Bosch Gimpera, para quien tanto los romanos y los visigodos, como los musulmanes y castellanos (luego españoles) y, por supuesto, los Austrias y los Borbones no habrían sido sino grupos opresores que impusieron unas superestructuras de poder sobre los supuestos pueblos originarios de la Península que, pese a todo, habían logrado mantener inalterada su identidad. Y se lamentaba Juaristi de que el debate en torno al concepto de nación había decaído tanto que ya ni siquiera los propios socialistas invocaban a Bosch Gimpera. Y es posible que ni siquiera sepan quién fue, como se está viendo estos días en los que la defensa del proyecto disolvente de Sánchez se hace, como le gusta a Narbona, apoyando al líder de manera fiel, diligente y sumisa. E intentar acallar así críticas como la de su marido, Josep Borrell, o la de otros barones descontentos con las cesiones a ERC.

JPC\_



VUELVO del país de los pacientes al de la ansiedad perpetua. De Nepal a Occidente por un camino de tierra que gana asfalto y nervio a medida que se acerca a casa. Regreso de un lugar construido sobre la impermanencia, cuyos cimientos se hunden en un magma de placas temblorosas que amagan una y otra vez con abrirle cicatrices a la tierra. Cuyos cielos se encargan cada tarde de centrifugar los planes de la

gente, que va cambiándolos al capricho de una Naturaleza furiosa, empeñada en recordarle al hombre quién manda en todo esto. Que tiene en el Himalaya la corona más imponente que ha ostentado ningún emperador y derrama desde sus



Otro verano esperando el fin del mundo

> verano y echo atrás las hojas de un periódico que ya no tiene hojas. Cada una lleva la anticipación de un apocalipsis que no fue. La ultraderecha iba a tomar Europa por asalto en un *tsunami* electoral que al final no se llevó las instituciones por delante y dejó en pie casi todas las

nevadas puntas la masilla de piedra, agua y barro que cada poco tumba lo que está en pie y deconstruye lo que ha sido construido. Borrando casas, caminos y sembrados, convirtiendo en sísifos a sus súbditos del valle: hombres y mujeres que vienen meditados ya de serie y no se engañan sobre la capacidad del hombre de embridar el mundo; que saben que el silencio sólo es el preludio del próximo estallido y que hay que ir sobreviviendo día a día. Vuelvo a casa en los estertores del

palmeras. Francia esquivó el Vichy 2.0 y Le Pen lloró ante las cámaras el triunfo imaginario que la realidad le acabó hurtando. Las Olimpiadas brillaron pese a la indignación moral por el exceso de cancán de su apertura y la politización del cuerpo de alguna deportista. El ataque a Trump no alfombró la prevista ola de disturbios civiles, como tampoco le garantizó la victoria que se dio por hecha durante unos días de bucle viral: el puño en alto, la compostura para buscar zapatos en pleno tiroteo, la oreja envuelta en una venda más grande que la herida. En parte porque Biden se marchó contra pronóstico en el enésimo vuelco imposible que al final no era tan raro. Y en parte porque su socio, JD Vance, le restó puntos de heroísmo al desenterrarse su viejo plan de rodar la secuela de *El cuento de la criada* quitándoles el derecho a voto a las mujeres que tienen la desfachatez de no tener hijos.

Acaba el verano y queda el consuelo de que el fin del mundo volvió a ser una mentira. Y que podemos seguir esperándolo con tranquilizadora angustia.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, eyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo

Suárez, Esteban Urreiztieta



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

## Falsedades y medias verdades para sostener el concierto catalán

LA CONCATENACIÓN de falsedades y medias verdades con la que el Gobierno pretende sostener el concierto fiscal que ha decidido entregar a Cataluña a cambio de los votos de ERC a Salvador Illa no solo desnudan la debilidad del presidente, sino que anticipan el escenario de alta inestabilidad al que se ve abocada la política española a partir de septiembre.

Preocupado por la oposición interna que el pacto ha despertado en las federaciones socialistas, con Emiliano García-Page pero también Adrián Barbón a la cabeza, el Ejecutivo se ha lanzado a una indisimulable

operación de confusión para negar lo innegable y, al mismo tiempo, retener a Esquerra

Si el miércoles la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el acuerdo no implica ningún «concierto económico» y acusó al PP de «mentir», la dura respuesta de ERC, amenazando con retirar su apoyo

parlamentario al Gobierno y a la Generalitat, empujó ayer a los socialistas a dar marcha atrás asegurando que cumplirán «al 100%»

Los equilibrios del Gobierno resultan imposibles. Recurrir al eufemismo «financiación singular» o evitar llamarlo «concierto económico», como ayer hicieron los ministros Jordi Hereu y Ana Redondo, no puede ocultar la grave quiebra en la solidaridad interterritorial y en la igualdad entre españo les que implica el pacto firmado entre PSC y ERC, que habla literalmente de «relación bilateral» y de que Cataluña «saldrá del régimen común de financiación».

El Ejecutivo se esconde además tras la opacidad que envuelve al nuevo modelo

-inevitablemente inspirado en los regímenes especiales del País Vasco y Navarra-, pero esa inconcreción resulta irrelevante. Un sistema de tipo confederal que permita a Cataluña recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos solo puede suponer que una de las comunidades más ricas de España diluirá su vínculo de solidaridad con el resto del país, en detrimento de las regiones menos pudientes. Un andaluz o un extremeño pagarán más impuestos y dispondrán de hospitales peores.

A partir de una mentira nuclear y fácilmente desmontable -que Cataluña «sufre una infrafinanciación sostenida en el tiem-

#### El Gobierno se ha lanzado a una operación de confusión para negar lo innegable y al mismo tiempo retener a Esquerra

#### Recurrir al eufemismo «financiación singular» no oculta la grave quiebra de la solidaridad y la igualdad que implica

po»-, socialistas y republicanos han acordado un cambio estructural en el sistema constitucional sin que los españoles hayan podido pronunciarse en las urnas. De esa falsedad, que fue la gasolina del procés, solo pueden brotar nuevos engaños.

Tras las agónicas negociaciones con Junts sobre la amnistía, el curso político arrancará con un Ejecutivo deliberadamente dependiente de los siete votos de ERC, y que se verá forzado a una nueva maratón de cesiones -Compromís, CHA y BNG exigen un trato fiscal similar- si quiere lograr la mayoría necesaria para aprobar la reforma en el Congreso. La incógnita fundamental estriba en la batalla real que plantará el PSOE ante un mercadeo tan injusto

#### **VOX POPULI**



**EDUARD SALLENT** 

#### Fallos en el dispositivo contra Puigdemont

➡ El comisario jefe de los Mossos, en un informe con su firma entregado a Pablo Llarena, reconoce que la Policía catalana cometió «errores» en el lamentable dispositivo que organizaron para detener a Puigdemont: solo contemplaron la hipótesis de que el ex president intentaría acceder al Parlament.



**NISHANTA SILVA** 

#### Novedoso tratamiento contra el párkinson

♠ El geriatra, consultor y especialista en párkinson del Hospital Sherwood, en Nottingham (Reino Unido), es el artífice de un novedoso tratamiento contra esta enfermedad. El fármaco se administra en infusión continua a modo de bomba de insulina, de modo que permite controlar los temblores y otros síntomas.



PRAWIT WONGSUWAN

#### Agresión inaceptable a una periodista

➡ El político tailandés, de 79 años y ex jefe del Ejército, será investigado por el Parlamento de su país después de que haya salido a la luz un vídeo en el que se le ve agrediendo a una periodista que quería hacerle una pregunta. Las imágenes muestran cómo golpea varias veces a la reportera en la cabeza.



REBECA ANDRADE

#### Medalla de oro en las redes sociales

▲ La gimnasta brasileña suma el oro en redes sociales al éxito cosechado en los Juegos de París. Tras ganar cuatro medallas (oro en suelo, plata en concurso individual, plata en salto de potro y bronce en concurso por equipos), sus seguidores en Instagram han crecido en 8,6 millones. Ya tiene 11,3 millones

#### **RICARDO**



## El Gobierno recula para tranquilizar a ERC e intentar salvar los Presupuestos

• Tras la amenaza de romper con Sánchez dice: «Cumpliremos al 100%» • El PP ve a Montero «ante el espejo de su mentira»

#### CRISTINA RUBIO BARCELONA ÁLVARO CARVAJAL MADRID

Un día después de soliviantar a ERC por haber negado que el pacto firmado con este partido para investir a Salvador Illa suponga dar un «concierto económico» para Cataluña, el Gobierno tuvo que lanzarse en una operación sincronizada para calmar al partido independentista y asegurarle que cumplirá el «cien por cien» de su pacto. La razón está en la amenaza directa y contundente con la que los catalanes reaccionaron a las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: si no se cumple lo rubricado, Pedro Sánchez perderá su apoyo en el Congreso y la legislatura se irá a pique.

La simple capacidad de lanzar esa advertencia, así como la reacción inmediata del amenazado tratando de darle la razón dan buena cuenta de que, en efecto, los independentistas tienen cogido al Gobierno por los votos. Los siete, concretamente, que tiene en el Congreso y que determinan si una votación se gana o se pierde y, con ello, si una iniciativa prospera o muere. Incluidas las que dan estabilidad a un Ejecutivo,  $como \, son \, los \, Presupuestos \, de \, 2025.$ 

En su balance del 31 de julio, Pedro Sánchez afirmó que aspiraban a presentarlos en septiembre u octubre y, «por tanto, aprobarlos en el segundo semestre del año». En el Ministerio de Hacienda confirmaron ayer que prevén volver a llevar la senda de déficit al Congreso -el primer paso para la elaboración de las cuentas, que fue tumbada por Junts hace un mespese a la advertencia de ERC.

Con el temor metido en el cuerpo, ahora que se tienen que producir los contactos para avanzar en esos Presupuestos de 2025 a la vuelta del verano, los miembros del Gobierno de guardia ayer durante las vacaciones de verano se coordinaron para intentar rebajar las tensiones provocadas por las negaciones que Montero hizo del «concierto económico».

El ex alcalde de Barcelona y actual ministro de Industria, Jordi Hereu, miembro del PSC que ha recuperado la Generalitat 14 años después, fue muy rotundo en su intento de tranquilizar a ERC: «Reafirmo que nosotros cumplimos lo que firmamos. Lo cumpliremos al 100%». «Es nuestro compromiso y somos gente seria», aseveró. «Lo sacaremos. Tiraremos adelante tal y como está escrito».

Hereu defendió el acuerdo hablando de «financiación singular» para Cataluña, «bilateral» y compatible con la «solidaridad interterritorial» y la «igualdad de oportunidades» y se cuidó mucho de evitar pronunciar explícitamente palabras como «concierto económico», a pesar de ser preguntado si estamos ante un modelo como el vasco o el navarro.

«Los debates nominales no son interesantes», zanjó el ministro en Barcelona sobre si la «soberanía fiscal» catalana es o no un «concierto económico» como los de Euskadi o Navarra. Más allá de eso, avisó de que el Gobierno cumplirá punto por punto, un mensaje dirigido a ERC: «Cuando firmamos acuerdos es para cumplirlos». Hereu, pese a no querer entrar en si es un «concierto», admitió que supone un «cambio estructural».

En los adjetivos positivos coincidió con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. También ella afirmó que se

#### El Ejecutivo prevé retomar el camino de las cuentas en un corto plazo

Los ministros evitan hablar de «concierto» pero reafirman el pacto

#### El PP acusa al Gobierno de negar la «evidencia» con el «engaño»

va a «cumplir lo pactado» porque el PSOE es un «partido que respeta los acuerdos» y porque éste es uno que «beneficia a los ciudadanos de Cataluña y a los del resto de España». «Estoy convencida que va a ser respetado», zanjó Redondo en Palencia.

La ministra de Igualdad también esquivó, como Hereu, entrar «en valoraciones terminológicas» de lo que implica y se agarró al argumento de que «no va a desmerecer en ningún momento a la solidaridad constitucional, que también está en el acuerdo». Respecto a las duras críticas que han surgido en las comunidades del PP, pero también desde otras socialistas, Redondo achacó el «recelo» al pacto por su «desconocimiento» del mismo. «Es un buen acuerdo en el marco constitucional y protege la solidaridad entre territorios», aseguró.

Mientras que el Gobierno trata de sortear la amenaza de ERC, el PP sentencia que precisamente ésta exhibe que los republicanos «han puesto a la ministra Montero ante el espejo de

ARABA PRESS la mentira». «Lo que hizo ERC fue recordarle lo que han firmado y que han decidido ponerse en manos de los independentistas», subrayó Cuca Gamarra, que denunció que el concierto sería ejecutar la «hoja de ruta» que le marcan sus socios generando

«insolidaridad» y «desigualdad». La dirigente popular cargó contra Montero por jugar a la «ceremonia de la confusión». La acusó de negar la «evidencia» mediante la «mentira y el engaño» y de decir «que lo que todos podemos leer es falso y que lo que podemos escuchar es mentira». «Si algo no tiene credibilidad en este país son las mentiras del sanchismo», recalcó. Además, incidió en que las amenazas de ERC constatan que «los que le exigieron [pagar] ese precio» para investir a Salvador Illa «se encargaron de recordárselo».

Gamarra advirtió al Gobierno de que los españoles no son «tontos» y tienen «memoria» y planteó que lo que está sucediendo ahora es equiparable a cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decía «que no iba a haber amnistía». Siendo el concierto fiscal, ahora, «la segunda parte».

«Los españoles somos iguales y no se puede entregar la sanidad, la educación o los servicios sociales de una parte de España para que el independentismo pueda seguir con su hoja de ruta», dijo, señalando que es un «expolio de la igualdad». Así, exigió que no cabe la «bilateralidad», sino una negociación multilateral entre todas las autonomías



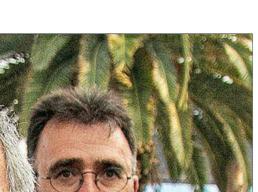

## El concierto aboca a Sánchez a otra maratón de cesiones en el Congreso

La reforma tendría hoy una mayoría en contra, que el Gobierno busca cómo romper

#### MARISA CRUZ MADRID

La concesión a Cataluña de un sistema de financiación singular y una suerte de concierto propio, al margen del régimen común que afecta a todas las autonomías a excepción del País Vasco y Navarra, a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa, ha suscitado una auténtica tormenta política incluso antes de conocerse sus detalles y su letra pequeña.

El incendio no sólo se ha declarado en la oposición sino también, y con especial virulencia, en las propias filas socialistas y en las de los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez. Más aún tras las palabras, el miércoles, de la vicepresidenta María Jesús Montero, negando que lo pactado sea un «concierto económico» a la vasca, para escándalo de ERC, que amenaza ahora con retirar su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez. Mientras tanto Junts, que ya ha hecho trastabillarse al Gobierno en el Congreso en varias ocasiones, insiste en que sus rivales de ERC han vuelto a ser engañados por Sánchez.

Hoy por hoy, la propuesta, que implicaría la reforma de varias normas, la más evidente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), no pasaría el corte del Congreso de los Diputados y estaría abocada al fracaso. Hay juristas que incluso anticipan la necesidad de una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna una disposición adicional que reconozca a Cataluña el sistema de concierto y cupo, de la misma manera que se incluye el del País Vasco. Si la reforma de la LOFCA, necesaria para sustentar legalmente el pacto, no contaría hoy con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara, imprescindible por tratarse de una ley orgánica, más imposible aún sería reunir los tres quintos en Congreso y Senado que requiere una revisión constitucional.

Con el rechazo obvio de PP, Vox y UPN más el anticipado de Compromís, CHA y BNG, el bloque del 'no', ante una reforma que conceda un trato singular a Cataluña, reuniría 175 votos, lo que impediría de facto la aprobación. Un frente al que previsiblemente se sumaría Coalición Canaria, lo que elevaría el cómputo a 176, la mayoría absoluta del Congreso. Eso, sin contar con la posibilidad cierta de que también todos o algunos de los cinco diputados de Izquierda Unida, adscritos a Sumar, se añadieran al rechazo. El coordinador regional de IU en Andalucía, con escaño en el Congreso, Toni Valero, ya ha expresado sus fuertes recelos a una iniciativa que lejos de caminar por la senda federal, como afirma Sánchez, se adentra en la vía confederal consagrando la desigualdad.

En estas condiciones, el Gobierno se verá abocado a emprender un auténtico maratón de negociaciones y concesiones a las fuerzas minoritarias regionalistas. Compromís y CHA, con tres votos, y BNG con uno, son tajantes en su reclamación de un trato similar al que se otorgue a Cataluña para Valencia, Aragón y Galicia. En el caso de los nacionalistas gallegos esta premisa está incluida expresamente en el acuerdo firmado con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. Sólo los diputados de estos partidos minoritarios serían claves para el futuro de una iniciativa que los expertos califican de técnicamente muy compleja.

El Observatorio de Derecho Público en su último informe sobre el estado de las autonomías advertía de que emprender una revisión del sistema de financiación concediendo el modelo de concierto a nuevos territorios, más allá de disparar las tensiones políticas, requeriría de un plazo de tiempo superior a una legislatura. Incluso emprender la vía del consorcio tributario como contempla el Estatuto catalán necesitaría de un largo proceso.

No obstante, si la propuesta superara el primer trámite de toma en consideración, porque ninguna de las enmiendas de totalidad al texto resultara aprobada, aún le quedaría

La propuesta para conceder un trato privilegiado a Cataluña podría registrarse en el Congreso a la vuelta del verano y se solaparía con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que tiene prioridad absoluta de tramitación. Esta podría ser una baza en favor del Gobierno a la hora de atraer el voto de los independentistas para las cuentas, verdadera piedra angular de la legislatura y prioridad indiscutible para Pedro Sánchez, ya que podría plantear el apoyo a los Presupuestos como una condición imprescindible para avanzar en el concierto.

De momento, las federaciones socialistas cuyos líderes se han po-



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en las fiestas de Bilbao con Javier de Andrés. JAVIER ZORRILLA / EFE

#### LEY DE PARIDAD

EXPLICACIONES. EI PP pidió la comparecencia en el Congreso y Senado de la ministra de Igualdad para que «dé explicaciones» sobre la Ley de Paridad, que permite despedir a trabajadores que soliciten un permiso para el cuidado de un familiar.

«CHAPUZA». «No es un error técnico, sino una nueva chapuza legislativa, al igual que la 'ley trans' y la 'ley del solo sí es sí'», afirmó Cuca Gamarra.

por delante un largo y muy incierto recorrido. A su paso por Comisión se reabriría la batalla con cientos de enmiendas y negociaciones paralelas para arrancar compromisos al Gobierno. Un mercadeo similar al que se produjo durante la convulsa tramitación de la Ley de Amnistía con la diferencia de que en esta ocasión los frentes que se le abrirían al Ejecutivo serían múltiples y no sólo uno como sucedió con Junts entonces.

Aun cuando el Gobierno lograra sortear los obstáculos de las enmiendas, la prueba de fuego llegaría con la votación del dictamen elevado a Pleno y, después, la votación de conjunto de la norma. Al tratarse de una ley orgánica son necesarios estos dos pronunciamientos que además han de superarse por mayoría absoluta.

sicionado abiertamente en contra de la concesión a Cataluña de soberanía fiscal no quieren abrir el debate acerca de una posible ruptura del voto en el grupo parlamentario del Congreso, algo que definitivamente tumbaría la propuesta, abriría en canal al partido y pondría en serio riesgo el liderazgo de Sánchez. Consideran que especular ahora con esta hipótesis «desviaría el foco del problema» que consideran fundamental, esto es, la quiebra de los principios de igualdad y solidaridad, para convertirlo en una «guerra de leales contra traidores». No obstante, tampoco ninguna descarta esta opción si finalmente Sánchez, que ha evitado en todo momento debatir e incluso informar a los territorios de su pacto con ERC, decide imponerlo.

## Los graves «errores» de los Mossos en la fuga de Puigdemont

El informe a Llarena los cita: de no poder revisar el Parlament a fallar con el coche

#### CRISTINA RUBIO BARCELONA MANUEL MARRACO MADRID

Los Mossos d'Esquadra admiten una cadena de «errores» en el dispositivo fallido para detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto en Barcelona y con 602 agentes en la calle. Una ristra de fallos plasmada en el informe remitido al juez Pablo Llarena, el instructor del procés, sobre el plan desplegado en Arco de Triunfo de Barcelona y los alrededores del Parlament.

En el documento al que ha tenido acceso este diario, firmado por el comisario jefe Eduard Sallent y enviado este lunes al Tribunal Supremo, los Mossos detallan en 23 páginas cómo fueron los preparativos previos, qué pasó esa mañana del 8 de agosto y por qué Puigdemont pudo aparecer, dar su discurso y fugarse ante miles de personas.

El primer motivo es la ausencia de plan B, que el cuerpo autonómico admite al desgranar los dos escenarios que se plantearon a nivel policial: o bien que Puigdemont re-

Aseguran que

Rull les impidió

inspeccionar la

Cámara el día 7

No había 'plan B'

contempló la fuga

y en ningún

momento se

gresara a España «con la intención de acceder al Parlament días antes de la celebración de la investidura»; o que regresara «ese mismo día». Es decir, no se contempló la posibilidad de que el dirigente de Junts huyera, como admitió la propia cúpula de los Mossos horas después de la fuga.

Partiendo de esa premisa, los agentes relatan en el documento «el diseño, la planificación y ejecución del dispositivo policial» puesto en marcha el 8-A. Aquí, una de las novedades más destacadas son las trabas que puso Josep Rull (Junts) para impedir su entrada al Parlament con el objetivo de inspeccionar la Cámara ante los rumores de que Puigdemont podría estar en Barcelona las horas previas al pleno, una opción que los agentes barajaron. «Estas requisas en el interior del edificio no se pudieron llevar a cabo durante la tarde del 7 de agosto ya que los responsables del Parlament no facilitaron que se pudieran realizar», detalla el informe. Finalmente, el cuerpo policial solo pudo acceder a la Cámara la misma mañana del día 8.

La tercera circunstancia que recoge el informe es el motivo por el que los Mossos no le arrestaron en el callejón de Sant Benet, cuando apareció y acudió andando hasta el escenario de Arco de Triunfo. Los Mossos apuntan que «no se dispuso de la oportunidad policial para proceder a su detención». El arresto de Puigdemont se planificó atendiendo a criterios policiales básicos de «congruencia, oportunidad y proporcionalidad», añade el informe.

Y, siguiendo esos criterios, desde el Cuerpo se optó por no detenerle en el momento en el que estaba en el Paseo de Lluís Companys «y se comprobó que estaba rodeado por una multitud de personas» que impedían su arresto. «Era altamente probable» que hubiesen tenido que ejercer una fuerza «probablemente excesiva e incluso desproporcionada», relatan. «La presencia de todos los políticos y autoridades en esos momentos reforzaron el convencimiento» de que su intención era acudir al pleno, admiten también los

Mossos d'Esquadra en el informe.

Un escenario fallido, que se repite en el plan policial trazado y que se puede ver también en el cuarto error cometido: los drones que habitualmente acostumbran a usar los Mossos no siguieron a Puigdemont ya que se centraron en enfocar la

comitiva que se dirigía hacia la Cámara catalana y en la que en un primer momento debía ir el líder moral de Junts.

En este sentido, el informe indica que la policía no tuvo tiempo de reaccionar antes de la fuga, ya que hubo una «maniobra de distracción» organizada por «colaboradores próximos» al ex presidente de la Generalitat. Aquí, uno de los testimonios aportados en el informe constata que Puigdemont se camufló con una gorra similar a la que se puso Jordi Turull, secretario general de Junts, como uno de los elementos que pudo ayudar a despistar a los agentes allí desplazados.

El informe resalta que, pese a que los Mossos desplegaron este día 600 efectivos y movilizaron tres



La 'consellera' de Interior, Núria Parlón, en el acto de bienvenida a la 31 promoción de los Mossos. A. GARCÍA / EFE

equipos de drones e incluso un helicóptero, «únicamente un policía» reparó en que Puigdemont accedía a una carpa y se subía al coche para huir tras su discurso. «A causa de la altura de las vallas y de las lonas que impedían la visibilidad, sólo pudo ser observado por uno de los agentes desplegados (la altura de este policía le permitió mantener el contacto visual con el interior», recoge la narración de los hechos.

Además, el agente se tuvo que li-

mitar a advertir por teléfono a su mando y se equivocó, al confundir la marca del vehículo con el que el ex presidente de la Generalitat se dio a la fuga -dijo que el coche era un Peugeot cuando en realidad era un Honda HRV- y al que perdió el rastro cuando un semáforo se puso en verde.

La huida de Puigdemont «estuvo facilitada por varias acciones organizadas con la finalidad de distraer la atención policial». Acciones que consistieron en «simular un desplazamiento del señor Puigdemont entre la comitiva de políticos y un intento de multitud de personas de acceder por la fuerza en el interior del parque de la Ciutadella. Estas acciones provocaron una situación de confusión, incertidumbre y alto tráfico en las comunicaciones que propiciaron el desplazamiento en vehículo del señor Puigdemont sin que los efectivos policiales tuvieran conocimiento», alega el informe firmado por Sallent. En este sentido, también señala la «rapidez» con la que sucedieron los hechos, ante unas 4.500 personas y con una «perfecta sincronización» por parte de Puigdemont y su entorno, que provocaron «confusión» en la sala de coordinación policial.

El documento remitido al juez Llarena recoge también la identificación de todos los mandos policiales que intervinieron en el dispositivo de la detención fallida.

En su respectivo informe, el Ministerio del Interior comunicó a Llarena que en los dispositivos de control establecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia «no se detectó en momento alguno» al ex presidente catalán y que, pese a que ofrecieron a la policía catalana el apoyo de estos cuerpos para dar con Puigdemont tras su huida no se requirieron estos apoyos.

## PARLÓN SE ESTRENA CON LA RENOVACIÓN AÚN PENDIENTE

PRIMER DISCURSO. La nueva 'consellera' de Interior, Núria Parlón, se estrenó este jueves con su primer discurso mientras los Mossos d'Esquadra siguen en el centro de la polémica por la detención fallida de Carles Puigdemont. Lo hizo en la bienvenida a la 31 promoción del cuerpo.

CON PERE FERRER. La dirigente estuvo acompañada por el director de la Policía, Pere Ferrer, y de varios mandos policiales, en el Palacio de Congresos de Barcelona. Cabe recordar que Illa anunció que el mayor Josep Lluís Trapero será el nuevo director en el marco de una renovación pendiente.

MEJORAR LA PERCEPCIÓN. La socialista hizo un discurso genérico y breve, y aseguró que su trabajo «es fundamental para mejorar la percepción» de la seguridad que tiene la ciudadanía.



## Torra abre el debate y cuestiona los liderazgos en Esquerra y Junts

Junqueras maniobra para adelantar el congreso del partido republicano

#### C. R. BARCELONA

El ex presidente de la Generalitat Quim Torra abrió ayer el debate de los liderazgos en el seno del independentismo y cuestionó incluso el de sus dos dirigentes de referencia, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En concreto, Torra emplazó a su predecesor en el cargo (Puigdemont) y «sobre todo» al ex líder de ERC Oriol Junqueras a que hagan una «reflexión» sobre su papel como líderes.

«Queremos la independencia porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó, y en este sentido me pongo yo el primero. No lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo», aseguró ayer en declaraciones a la prensa en Prada de Conflent (Francia) en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que hoy viernes clausurará el presidente del Parlament, Josep Rull.

Preguntado por el caso concreto de Puigdemont, dijo que todo el mundo debe hacer esa reflexión que pide, aunque a Junqueras sí se refirió en especial y «sobre todo».

«Yo pido que todo el mundo haga una reflexión sobre si en estos momentos suman o restan porque debemos volver a conseguir que haya una esperanza que en estos momentos no veo en las bases independentistas», sostuvo Torra. «No podemos con las mismas caras que nos habían dicho algo y que ahora dicen pretender que volveremos a llevar la esperanza que el movimiento independentista ha tenido siempre en sí mismo», abundó el ex president catalán.

Tampoco escatimó críticas QuimTorra hacia los dos partidos independentistas por el mal resultado en las urnas y la constante batalla interna que dirimen. «En estos momentos estamos en una situación de desastre absoluto, de enfrentamiento total. Y habrá que replantear muchas cosas», concluyó sobre el movimiento secesionista. El ex presidente de la Generalitat, encuadrado en Junts, forma parte del sector de Laura Borràs dentro de la formación neovonvergente.

Las declaraciones de Torra llegan a pocas semanas de que tanto Junts como ERC celebren sus respectivos congresos en los que renovarán liderazgos y actualizarán sus hojas de ruta políticas.

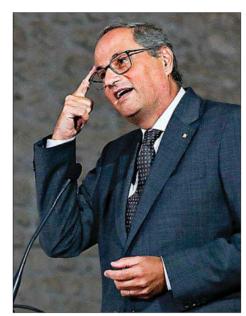

Quim Torra. G. LOINAZ / ARABA PRESS

Uno de los objetivos del congreso de los neoconvergentes, que se celebrará el 27 de octubre coincidiendo con el séptimo aniversario de la DUI, será el de encontrar un acomodo para Puigdemont, líder moral del espacio pero sin ningún cargo orgánico en el partido. La formación decidió avanzar su cónclave tras la investidura de Salvador Illa

con el pretexto de «recomponer y relanzar el independentismo desde el liderazgo de Junts». Sin embargo, la gran incógnita es el futuro político del huido y desde Junts esperan que tenga un rol «activo» en la nueva etapa, a la espera también de saber qué hará con su escaño.

En el caso de ERC, el congreso para escoger su nueva dirección está previsto para noviembre, mientras que la estrategia política se definiría en otra cita más adelante. Sin embargo, Junqueras y su sector han reclamado avanzar el cónclave de otoño y celebrarlo a la vuelta de las

vacaciones, un extremo que el partido está estudiando.

En este sentido, la dirección actual pedirá un informe jurídico para conocer si es posible avanzar la fecha, como reclama su ex presidente y un centenar de dirigentes afines a su sector, según confirmaron ayer fuentes del partido a la agencia Europa Press.

# Cruceros con la mejor gastronomía en el mar







## simply MORE™ —

Restaurantes de especialidades incluidos Selección de bebidas en comidas Crédito para excursiones • Wifi ilimitado

#### De Barcelona a Dubái Oceania Nautica

33 días | 32 noches

Salidas desde el 8 de noviembre 2025 **7.629€** 

#### De Ciudad del Cabo a Barcelona Oceania Nautica

27 días | 26 noches Salida 22 de mayo

7.718€

#### De Lisboa a Bangkok Oceania Sirena

64 días | 63 noches Salidas desde el 7 de noviembre 2025 **18.699€** 

#### De Santiago de Chile a Barcelona Oceania Marina

64 días | 63 noches Salidas desde el 6 de marzo

21.309€





**12** EL MUNDO. Viernes, 23 de agosto 2024

## ESPAÑA



Uno de los dos cayucos que llegaron ayer al puerto de La Restinga (El Hierro) con inmigrantes de origen subsahariano. ANTONIO SEMPERE / EUROPA PRES

## Sánchez y Clavijo se reúnen sin un 'plan B' para la Ley de Extranjería

El presidente canario vuelve a pedir que se cambie por decreto tras el último fiasco

#### MARTA BELVER MADRID

El Gobierno no tiene *plan B* para la crisis migratoria que deja prácticamente a diario imágenes de cayucos alcanzando las costas españolas. La «única solución posible» pasa por que el PP apoye la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades tengan que acoger obligatoriamente a los menores no acompañados que hayan llegado a otras regiones donde la sobreocupación de sus recursos para atenderlos supere el 150% de las plazas disponibles, lo que ocurre en Canarias.

Éste es previsiblemente el mensaje que trasladará Pedro Sánchez al presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, en la reunión que ambos mantendrán este viernes en La Palma. Hasta ahora el Ejecutivo central ha sostenido que no hay otra posibilidad que la de que en el partido de Alberto Núñez Feijóo «reflexionen» y «cambien de postura» respecto a su rechazo del pasado mes de julio a admitir a trámite en el Congreso la modificación del artículo 35 de la citada norma.

Entre el 1 de enero y el 15 de agosto han llegado a España 31.155 extranjeros de forma ilegal, un 66% más que en 2023, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. La mayoría, 29.512 personas, lo hicieron en embarcaciones y, de ellas, 22.304 a través de Canarias, que ha visto cómo se incremen-

taba su presión migratoria en un 126% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mientras que los mayores de edad son trasladados a la Península en principio para ser repatriados salvo que cumplan los requisitos para poder solicitar asilo, los menores tienen que ser asistidos en las mismas condiciones que los niños nacidos en territorio español. Por ello, Clavijo volverá a reclamarle al presidente del Gobierno que apruebe por decreto ley la reforma de la Ley de Extranjería que ni siquiera comenzó a tramitarse en el Congreso por los votos en contra de Junts, Vox y el PP, que es socio minoritario de Coalición Canaria (CC) en el Ejecutivo insular.

En La Moncloa han descartado desde el principio esta opción porque los decretos leyes tienen que convalidarse en la Cámara Baja antes de que transcurran 30 días desde su promulgación. El argumento que esgrimen es que, sin la certeza de que el partido líder de la oposición vaya a permitir que reciba luz verde, se generaría una situación de «inseguridad» porque dejaría a los niños que ya hubieran sido trasladados a otras regiones en un «limbo jurídico» en el caso de que finalmente fuera tumbado.

Tras el varapalo de la no admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería hace un mes, el ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, responsabilizó a su sucesor en el Gobierno canario de no haber conseguido los votos del PP tal y como, aseguró, se había comprometido. El pacto, dijo, consistía en que el Gobierno central aseguraba el apoyo de los dos partidos que lo sostienen—PSOE y Sumar—, mientras que Clavijo garantizaría el apoyo de su socio.

El dirigente de CC, a su vez, respondió lamentándose de que, «una vez más», se habían «impuesto las guerras entre siglas a la voluntad de solucionar los problemas que afectan directamente a la sociedad» y que quien tenía «la llave» para hacerlo, en referencia al Ejecutivo central, no había negociado «con quien tenía

#### Para el Gobierno el único plan es una reforma con el PP en el Congreso

#### Gamarra insta al presidente a declarar la situación de crisis

que hacerlo para garantizarse los apoyos de la modificación». «Llegará un momento que no tendrán otra opción que darse de bruces contra la realidad, porque cabe recordar que en Mauritania hay un campamento de refugiados con 300.000 personas esperando para embarcar», advirtió en una intervención en el Parlamento de Canarias el 24 de julio.

En la actualidad hay 5.200 menores inmigrantes no acompañados alojados en condiciones de hacinamiento en los 81 recursos existentes en las islas. Diez de las entidades que los gestionan han expresado esta semana su hartazgo ante «la falta de respuesta» por parte de la Unión Europea y de España y han advertido que el límite para atenderlos «se superó hace tiempo», según informa Efe, ante la previsión de que en los próximos meses lleguen entre 3.000 y 7.000 niños más coincidiendo con la época de mar en calma, que facilita la navegación. Sólo en el día de ayer arribaron 407 personas más a El Hierro y Gran Canaria en tres cayucos.

En el PP, a su vez, reclamaron ayer a Sánchez-que hoy retoma su agenda oficial tras pasar unos días con su familia en Lanzarote-que «abandone sus vacaciones y la toalla», declare la situación de crisis migratoria y convoque «de forma inmediata» la Conferencia de Presidentes para abordar el «problema» de la inmigración irregular. Según la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, su propuesta consiste en «practicar una política real en países terceros donde es necesario actuar» y «defender las fronteras de las avalanchas que se ven un día tras otro».

se podría llegar hasta 50.000 inmigrantes, 10.090 más que el año anterior.

50.000

39 910

## Rumbo fijo a un récord en Canarias: más de 50.000 migrantes en 2024

El precedente de 2023 apunta a otras 30.000 llegadas hasta el 31 de diciembre

#### MARÍA ALCÁNTARA MADRID

La presión migratoria en Canarias activa todas las alarmas para lo que queda de año. Si en lo que resta de 2024 se repite la cantidad de migrantes registrada entre agosto y diciembre de 2023, este año se superará la barrera de las 50.000 personas. No se trata de una cifra aventurada, sino ajustada al precedente más cercano e inferior a la predicción si se mantuviese el crecimiento acumulado en los ocho primeros meses de 2024.

Entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, llegaron a Canarias 30.046 personas. Si a esa cantidad se le suma a las 22.304 que ya han arribado en 2024, el total se dispara a 52.350, es decir, 12.440 más que el récord vigente, del pasado año.

El Ejecutivo canario ha llegado a hablar de 70.000 personas más hasta final de año, lo que dejaría un global de 90.000 migrantes en 2024. Ni siquiera esa marca resulta alocada, aunque supone casi triplicar aquel célebre 2006 de la crisis de los cayucos.

El borrador de modificación de la Ley de Extranjería, publicado por este diario el pasado 7 de julio, apuntaba que más de 70.000 personas esperaban en las costas africanas para intentar llegar a Europa. Y, efectivamente, si se mantiene hasta diciembre la subida del 126% registrada en Canarias hasta el 15 de agosto, estarían por llegar 70.000 personas.

Cada quincena, el Ministerio de Interior publica su informe sobre inmigración irregular. Si se analizan los 15 ya publicados, se comprueba que, quincena tras quincena, 2024 supera con creces las llegadas en idéntico periodo de 2023. La alarma ya se desbocó en enero: 7.270 personas, lo que representaba un 1.184% más que en los primeros 30 días del año anterior (566). En tan solo cuatro semanas, más migrantes que en los seis primeros meses de 2023 (5.914).

#### Si se mantiene la subida del 126% hasta agosto, llegarían 90.000

#### Se puede hasta triplicar la cifra de la histórica crisis de los cavucos

No se puede hablar de récords sin mencionar que la tragedia migratoria canaria registró 39.910 personas en 2023, superando las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando alcanzaron las costas de las islas 31.678 personas. Esta marca histórica se superará este

año si la tendencia continúa. A fecha de 15 de agosto, 22.304 personas ya han alcanzado la zona. Esto significa que en los próximos meses tendrían que llegar menos de 17.606 migrantes para poder hablar de una situación similar al pasado año. Sin embargo, todas las predicciones y la curva sostenida en 2024 apuntan en otra dirección.

Si llegase exactamente el mismo número de personas que el año pasado, arribarían a puerto 30.046 más hasta final de año, para ese total de 52.350 migrantes. Y si se mantiene el último porcentaje de incremento -126% más a 15 de agosto de 2024 respecto al año anterior-90.196 personas habrán completado la ruta del Atlántico, la más peligrosa, a 31 de diciembre. En cualquiera de las estimaciones, Canarias registra un récord histórico.

Si ponemos el foco en una de las siete islas del archipiélago canario, debe fijarse en la más pequeña de todas: El Hierro. A cierre de 2023, la presión migratoria en este islote superó el número de censados (11.659). Sólo entre mayo y diciembre del pasado año, llegaron 14.951 subsaharianos. El presente no hace sino empeorar el horizonte. Sólo en los últimos tres días, 540

Datos de 2024

sólo hasta mediados

migrantes pisaron puerto en 5 cayucos diferentes. Más de la mitad (346) lo hacían este jueves.

El drama humanitario se podría ver empeorado en la época de mar en calma, una vez finalizado el verano, cuando la navegación por Atlántico acostumbra a ser más estable. Juan Couce, secretario general de la Asociación Unificada de la 37.187 Guardia Civil de Las Palmas, alerta de un otoño duro y jus-35.410 tifica la fatídica previsión: «Si están llegando a este ritmo con temporal y mal tiempo es evidente que se van a incrementar las 32.436 llegadas en otoño». Esos 50.000 migrantes de récord 30.705 son más bien una estimación conservadora

23.537

En 2023 se produce un **pronunciado ascenso** a partir de finales de septiembre. Casi se duplica la llegada de inmigrantes

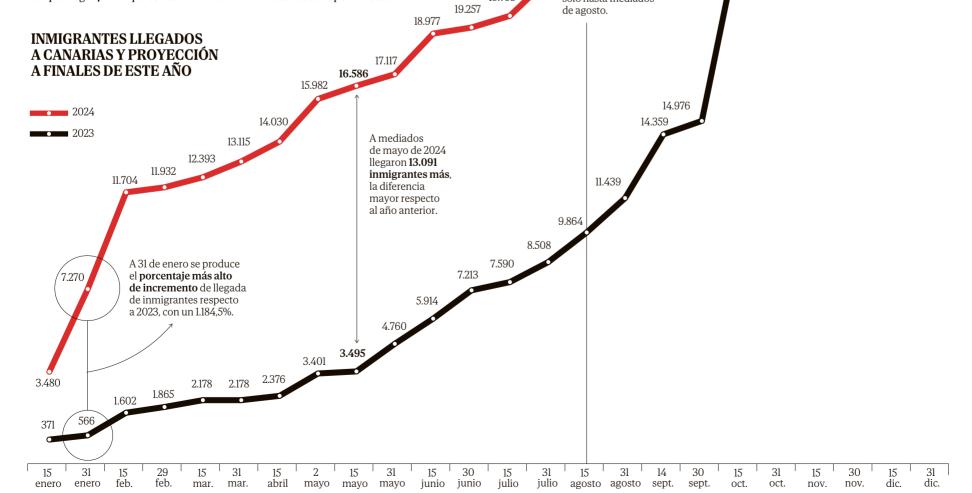

## ESPAÑA

## «Conclusiones» del «silencio» de Pedro Sánchez

El juez avala dar acceso a las partes al vídeo de la declaración del presidente

#### **EL MUNDO**

El juez Juan Carlos Peinado que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se pueden sacar «conclusiones» del «silencio» del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en la Moncloa como testigo.

En una providencia, fechada ayer y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ordena trasladar copia a las partes de las grabaciones del pasado 30 de julio en la Moncloa, a lo que se oponía la Fiscalía, porque entiende que puede «dar lugar a la formación de inferencias».

Dice que su «silencio» es «legítimo» pero que, «como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal».

El pasado día 3, la Fiscalía pidió al juez que no se entregara a las partes las grabaciones de la testifical de Sánchez en la Moncloa porque «carecería de utilidad material o procesal», si bien el juez asegura que lo solicitó «sin indicar precepto legal alguno» ni concretar los motivos que puedan hacer presumir tal improcedencia.

Peinado explica que «el testigo» se acogió a «la dispensa que le ofrece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», de tal manera que «no realizó manifestación alguna» respecto de las posibles preguntas que se le hubieran podido realizar.

Dichas preguntas «si no se consideraran impertinentes por este instructor, habría de haber contestado, bajo juramento, y por tanto decir verdad».

Ante la petición de la Fiscalía señala que «lo cierto es que las partes tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se con-



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su esposa, Begoña Gómez, en París durante los JJOO. J. MUÑOZ / EFE

tienen en las diligencias previas», incluidos «los contenidos en los soportes digitales» en los que se documenten, en su caso, las diligencias de instrucción llevadas a cabo.

Lo justifica ante «la interpretación procesal que se pueda realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto, bien por lo que contesten o bien por su silencio».

El presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e, inmediatamente, interpuso una querella contra él por prevaricación.

Sánchez, en una declaración que duró dos minutos, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.

Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno que ostenta Sán-

chez, presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que está pendiente de su admisión a trámite, algo que se decidirá en septiembre.

La querella pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado al considerar que dictó «a sabiendas» varias resoluciones «injustas» y contrarias a lo dispuesto en la norma ya que atendían a «convicciones propias» que «se apartan de su deber investigador».

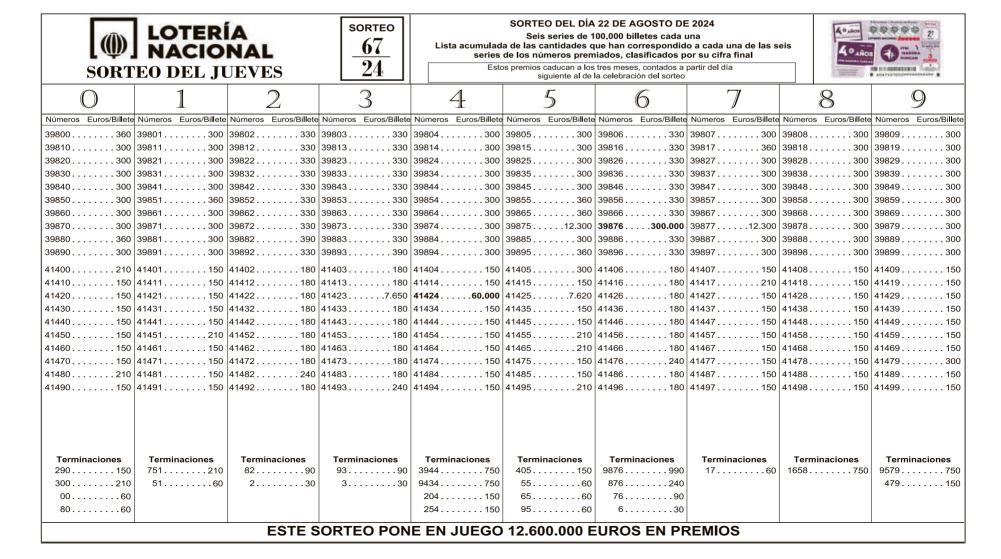

## ESPAÑA

## 'Txeroki', implicado en 21 crímenes, ya cumple sus condenas en Martutene

El etarra podría comenzar a solicitar beneficios penitenciarios

#### F. LÁZARO MADRID

Uno de los etarras más sanguinarios de la organización terrorista ETA ha cruzado la frontera y ya está de nuevo en el País Vasco. Se trata de Garikoitz Aspiazu, *Txeroki*, condenado por delitos de sangre y con responsabilidades en la dirección etarra.

El terrorista estaba cumpliendo condena en Francia pero ha sido trasladado a Martutene, en el País Vasco, a la prisión que está ya bajo el control de la Administración regional nacionalista.

El ex jefe de ETA ha sido trasladado de la prisión francesa de Lannemezan a instancia de las autoridades de Francia. Las autoridades francesas han aceptado la solicitud del mismo interno, quien dio el visto bueno a cumplir el resto de la condena en España. Según explican fuentes penitenciarias, es más accesible para este asesino acceder a beneficios penitenciarios cumpliendo en prisiones vascas y bajo el amparo del Gobierno vasco que en el marco de la administración penitenciaria francesa.

Detenido en 2008 en Francia, fue condenado a 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas. Entre los crímenes que se le atribuyen está el del magistrado José María Lidón además de participar en los atentados contra los socialistas Eduardo Madina y Esther Cabezudo. También se le vincula con el asesinato de los dos guardias civiles del servicio de información Raúl Centeno y Fernando Trapero, en 2007, en la localidad francesa de Capbreton. Txeroki se incorporó a las filas de ETA tras la tregua de los terroristas de 1998. También se le relaciona con el atentado del 30 de diciembre de 2006 contra el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto de Barajas en el que hubo dos muertos.

Según ha informado la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, el preso bilbaíno fue entregado este jueves en la frontera de Irún a las autoridades españolas, que lo trasladaron posteriormente a la prisión de Martutene.

Las citadas fuentes penitenciarias han indicado que el traslado se ha efectuado en virtud de una solicitud de Francia, aprobada en marzo por la Audiencia Nacional, en aplicación de la ley 23/2014 de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea.

Este acercamiento del dirigente etarra no solo supondrá que sus familiares lo tendrán más cerca cumpliendo condena sino que, además, estará rodeado de integrantes de la organización terrorista, muchos de los cuales han firmado cartas con peticiones de perdón y se han empezado a acoger a beneficios penitenciarios. Hasta ahora, los presos que cumplían condena en Francia se negaban a ser trasladados a Es-

paña para cumplir el resto de sus penas. Estaban considerados como «los más duros».

Por otra parte, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba una comida convocada en las fiestas de Bilbao «a favor de los presos de ETA que se hallan cumpliendo condena». La entidad presidida por Daniel Portero considera que esta iniciativa de la comparsa Kaskagorri incurre en «un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares y de enaltecimiento del terrorismo».

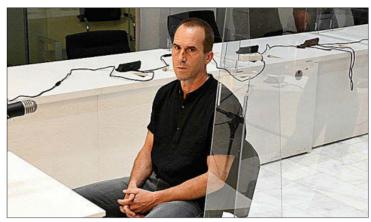

El etarra Garikoitz Azpiazu, 'Txeroki', en la Audiencia Nacional. EFE



**16** EL MUNDO. Viernes, 23 de agosto 2024

## ESPAÑA

## Cambia de sexo para poder seguir maltratando a su ex pareja

Consigue así eludir las penas mayores que dicta la Ley de Violencia de Género

#### TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

Su sexo era «varón» cuando, en 2019, fue condenado a 15 meses de prisión por violencia de género tras las amenazas, y agresiones físicas y psicológicas infligidas a la que fue su pareja. Pero, en agosto de 2023, decidió cambiar de sexo y registrarse como mujer. Y, aunque ha seguido amenazando e insultando a su víctima, la Justicia ya no puede aplicarle las penas agravadas que establece la Ley contra la Violencia de Género. El Juzgado de Violencia contra la Mujer que llevaba el caso ha tenido que inhibirse porque ya no es «competente».

«Todas las leyes son imperfectas», afirma el abogado José Antonio Sires, que representa a la mujer agredida. Y por sus imperfecciones se cuelan aquellos que quieren beneficiarse de derechos que no les corresponden. Para evitar situaciones como ésta –infrecuentes, de momento, pero



El abogado José Antonio Sires. GOGO LOBATO

que provocan un gran escándalo social- la ley debería impedir solicitar un cambio de sexo a quienes cuenten con antecedentes por violencia de género, apunta el letrado.

Se trata de un «fraude de ley» para evitar condenas más duras, que podrían pasar de dos años de prisión (en el caso de que se apliquen las agravantes por violencia de género) a los nueve meses de cárcel (si se considera en el ámbito general del Código Penal). Para impedir que el agresor eluda la acción de la Justicia con todas sus consecuencias, José Antonio Sires considera que la

Fiscalía debería actuar de oficio, como así lo ha hecho en el caso del *ertzaina* que amenazó con un cuchillo a su mujer delante de sus hijos y que, posteriormente, alegó que había formalizado el cambio de sexo en el Registro Civil, por lo que tampoco en su caso cabe aplicársele la Ley contra la Violencia de Género.

Cambiar de sexo no evita que un agresor responda de los delitos cometidos contra su pareja antes de acudir al registro civil a solicitar su nueva condición. De hecho, la conocida como Ley Trans (Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) establece en su artículo 46.3 que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a

la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género».

Es decir, el acusado sevillano no podrá eludir la condena a 15 meses de prisión por las agresiones cometidas contra su ex pareja. Lo que sí ha conseguido, de momento, es que se le apliquen los rigores de la Ley de Violencia de Género a la amenazas y agresiones supuestamente cometidas

una vez operado el cambio de sexo en el registro. Lo que habría que impedir, por tanto, es la rectificación registral para aquellos hombres que tengan antecedentes por violencia de género. En el caso que nos ocupa, el abogado solicitará la nulidad de esa inscripción registral como mujer, dado que se produjo «de mala fe» y buscando beneficiarse de unos derechos que no le corresponden, lo que puede considerarse un «fraude de ley».

La víctima rompió la relación sentimental con su ex pareja hace cinco años debido a los malos tratos



Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de Sevilla Violencia doméstica y de género. lesiones y maltrato familiar AUTO Juez: D. Francisco Manuel Gutiérrez Romero ANTECEDENTES DE HECHO UNICO .- Que en éste Juzgado se han recibido las anteriores actuaciones por hechos que presentan caracteres que hacen presumir la existencia de una infracción penal, acordándose practicar las diligencias cuyo resultado obra precedentemente, con la unión del auto de fecha 6 de agosto de 2023 del Juez Encargado Accidental del Registro Civil de Carmona, donde se acuerda la rectificación de la mención registral del sexo de el cual pasará a ser MUJER y pasará a llamarse partida de nacimiento que recoge dicho cambio de sexo. **FUNDAMENTOS JURIDICOS** ÚNICO. El artículo 87.ter.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su nueva redacción dada por el artículo 44 de la L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que la competencia objetiva, en el ámbito penal del Juez de Violencia sobre la Mujer, se extenderá a la instrucción de los delitos que allí se enumeran, cometidos contra "quien sea o haya sido la esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor <u>por análoga relación de afectividad</u>", así como a los descendientes, menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a potestad ... "cuando también se haya producido un acto de violencia de género. Quedan excluidos por tanto, y por expresa voluntad del legislador, que de otra forma los hubiera incluido, los posibles delitos o delitos leves de los que sean sujeto activo o pasivo personas distintas a las mencionadas. En las presentes actuaciones, el sexo de la persona denuncia ha cambiado, siendo el de mujer, por lo que procede la inhibición de las Diligencias Previas remitidas por falta de competencia objetiva, con remisión de las mismas a los Juzgados de Instrucción de Sevilla. PARTE DISPOSITIVA En atención a lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de general y ente aplicación; DISPONGO: la inhibición de la presente causa al Jurgado Decuno pertinente aplicación DISPONGO: la inhibición de la presente causa al Juzgado Decuno de los de Instrucción de Sevilla por FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA Notifiquese esta resolución a las partes. Lo acuerda y firma S. S. Doy fe. MAGISTRADO JUEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

#### «PASARÁ A SER MUJER»

El auto en el que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2 de Sevilla se inhibe en las diligencias abiertas por amenazas incorpora el escrito recibido del Registro Civil de Carmona en el que, con fecha de 6 de agosto de 2023, el juez encargado accidental acuerda «la rectificación de la mención registral del sexo de (...), el cual pasará a ser mujer y pasará a llamarse (...)». «El sexo de la persona denunciada ha cambiado, siendo ahora el de mujer, por lo que procede a la inhibición de las diligencias previas remitidas por falta de competencia objetiva, con remisión de las mismas a los Juzgados de Instrucción de Sevilla», detalla el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer. La causa por las nuevas amenazas se instruirá en un juzgado ordinario.

#### Ha evitado ir a prisión de momento tras solicitar el indulto

«Se debería prohibir el cambio de sexo a maltratadores»

«La víctima está desolada y ha perdido la esperanza» tanto psicológicos como físicos a la que la sometió durante más de diez años, tal y como denunció en varias ocasiones en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, según ha relatado el abogado. En 2014, la Justicia dictó varias órdenes de protección en favor de la mujer, que el inculpado habría «quebrantado en numerosas ocasiones».

En 2019, el hombre fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y por un delito adicional de amenazas. El 11 de septiembre pasado, el Juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla ordenó «su ingreso inmediato en prisión», que el condenado ha conseguido eludir hasta la fecha tras presentar una petición de indulto.

La mujer ha seguido recibiendo amenazas e insultos en la calle y tiene en vigor una orden de protección. Según su abogado, la víctima se muestra «desolada» y muy poco esperanzada en la protección que pueda darle la Justicia dado que, hasta la fecha, su agresor ha conseguido evitar cumplir las sentencias.

El pasado mes de julio, el hombre volvió a insultar en la calle a su víctima y se mostró agresivo incluso con los agentes que intervinieron, a los que advirtió de que debía ser tratado como una mujer ya que se había inscrito de esta forma en el Registro Civil.

«La sociedad evoluciona a un ritmo muy rápido y siempre hay quien busca las grietas del sistema. Pero, en este caso, urge un cambio legal que impida a los delincuentes beneficiarse indebidamente de las mismas», añade el abogado José Antonio Sires en una conversación con EL MUNDO.

El auto del titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer, Francisco Manuel Gutiérrez, sostiene que, dado que «el sexo de la persona denunciada ha cambiado, siendo ahora el de mujer», «procede la inhibición de las diligencias previas remitidas por falta de competencia objetiva»,

## **CRONICA**



El presunto autor de la muerte de Mateo, de 11 años, llegando ayer a los juzgados de Toledo para prestar declaración. ISMAEL HERRERO / EFE

## Mocejón: examen forense para ver si el asesino es imputable

#### DECRETADA PRISIÓN PROVISIONAL

Juan, de 20 años, quien sufre una discapacidad intelectual, declaró ayer ante el juez asistido de una facilitadora «a fin de ayudarle a entender y ser entendido»

#### ANA MARÍA ORTIZ MADRID

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Toledo decretó ayer «prisión provisional comunicada y sin fianza» para Juan, de 20 años, detenido por la muerte de Mateo, el niño de 11 años que fue apuñalado el pasado domingo cuando jugaba al fútbol con dos amigos en el polideportivo de Mocejón (Toledo).

El juez instructor ante el que prestó declaración le imputó de forma



La zona donde se halló el cuchillo, acordonada por la Guardia Civil. EFE

provisional un presunto delito de asesinato, según informaba el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una nota de prensa. El juzgado, no obstante, solicitó a Instituciones Penitenciarias «el

traslado del investigado a centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo». Cabe recordar que el detenido, según la información que ha trasladado su familia, sufre una discapacidad intelectual que ronda el 70%. Por ello, el juzgado número 3 de Toledo, encargado de las diligencias previas abiertas, acordó además «pedir dictamen forense sobre la imputabilidad del investigado, que deberá realizarse, en todo caso, durante la instrucción del procedimiento judicial», según se especifica en la mencionada nota de prensa distribuida por el TSJ.

Antes de la toma de declaración, el juez instructor solicitó un informe al médico forense «cuyo resultado ha determinado la necesidad de realizar el interrogatorio al investigado con adaptaciones a su situación de discapacidad, tal y como recoge el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LE-Crim). Adaptación que ha consistido en nombrar a una facilitadora que ha asistido al investigado durante toda su declaración ante el juez, a fin de ayudarle a entender y ser entendido», recogía la nota.

La facilitadora judicial, una figura poco conocida, es una persona con los conocimientos específicos para poder informar y apoyar a las personas con discapacidad intelectual durante un proceso judicial o policial, es decir, alguien que trata de hacerles comprensible lo que está sucediendo.

En paralelo, los especialistas de criminalística de la Guardia Civil continúan analizando el cuchillo que un empleado del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Mocejón encontró a primera hora del pasado miércoles, tres días después del asesinato, en las inmediaciones de la vivienda del detenido. Tras el hallazgo, un perro del servicio cinológico de la Guardia Civil marcó que el cuchillo presentaba restos biológicos humanos. Los especialistas de criminalística de la Guardia Civil lo analizan ahora para determinar si es el arma con la que se cometió el crimen.

El autor del asesinato asestó 11 puñaladas a Mateo el pasado domingo para luego emprender la huida por un camino de tierra que bordea el polideportivo de la localidad. La tarde del día siguiente, lunes, la Guardia Civil detenía a un vecino del propio Mocejón como sospechoso. Desde que se produjo el crimen los investigadores buscaron intensamente el arma en contenedores de basura en un canal de riego y en los alrededores del centro deportivo.



sesderma\*

ELEVA EL CUIDADO DE TU PIEL



¡CONSIGUE EL TRATAMIENTO IDEAL PARA TI! Unidades limitadas hasta agotar existencias







Suscribete a TELVA en suscripcion.telva.com/ofertas







## **GRAN MADRID**

## 523 millones de euros para revitalizar los pueblos de Madrid

• La nueva Lanzadera de Inversiones de la Comunidad prevé reducir los plazos de adjudicación de 6-9 meses a uno • El alcalde de Navalagamella: «Crecimos desde la pandemia y no podíamos realizar mejoras»

#### DANIEL SOMOLINOS MADRID

«Para los pueblos pequeños como éste, todas las ayudas económicas nos vienen fenomenal. Nos permiten cubrir necesidades que, por nuestra cuenta, no llegaríamos». Con estas palabras de agradecimiento, Andrés Samperio, alcalde de Navalagamella, se muestra complacido por la creación de la nueva lanzadera de inversiones en municipios que acaba de crear la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional ha destinado una bolsa de 523 millones de euros que permitirá agilizar la realización de obras en localidades para que puedan disponer de nuevas y modernas infraestructuras «de una forma más rápida». O lo que es lo mismo: gracias a esta iniciativa, que se enmarca dentro del Programa de Inversión Regional 2022/26 (PIR), se simplificarán los procedimientos de contratación y se logrará reducir en un 90% los plazos de adjudicación, pasando de un periodo de entre seis y nueve meses a sólo uno.

«Anosotros nos corresponden tres millones de euros», apunta Samperio, montante que ya casi ha distribuido: construirán una nueva casa de cultura, ya que, «desde la pandemia, hemos crecido en número pasando de 2.600 a 3.200 habitantes». Soterrarán todos sus puntos de basura, para disminuir los malos olores en verano, y porque «es más estético»; se creará una nueva pista de pádel y contarán con un minitractor para encargarse de las brozas. «Y disponemos de 400.000 euros que aún no he pedido. Con este dinero solicitaremos un camión para servicios generales», añade el regidor de Navalagamella.

Este proyecto, que se articulará durante los próximos cuatro años, se desarrollará en dos fases. La primera será la selección de empresas a través de un proceso abierto y de libre concurrencia, en el que podrán participar todas aquellas del sector de la construcción y de ingeniería. Y en segundo lugar, se encuentra la etapa de contratación del proyecto entre las compañías seleccionadas.

Asimismo, la iniciativa se ha dividido en lotes dotados con entre uno y tres millones de euros para la prestación de servicios, como son los relacionados con la elaboración de informes técnicos (geotécnicos, topográficos...) o de ingeniería, así como la dirección facultativa de la ejecución de las obras, la coordinación de la seguridad y salud de ésta. Además, se derivarán entre 17 y 30 millones para la ejecución directa de obras de edificaciones e infraestructuras.



Los vecinos de La Serna del Monte, uno de los pueblos beneficiados. ÁNGEL NAVARRETE

Se podrán seleccionar hasta un total de 39 empresas (29 en servicios y 10, en obra) que trabajarán en tres zonas geográficas determinadas –norte, este y sur–, en función de la naturaleza de los trabajos y emplazamientos.

Tanto la Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local como la empresa pública Planifica Madrid, ambas adscritas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, se encargarán de la redacción de estos correspondientes

García Martín: «Es el plan de contratación más importante»

En Loeches. la biblioteca actual se les ha quedado pequeña proyectos y de su posterior ejecución, incluidas las supramunicipales, es decir, aquellas que afectan a varios municipios.

Para Miguel Ángel García Martín, a la cabeza de la citada consejería, se trata «del proyecto de innovación en la contratación y de colaboración público-privada más importante en la Comunidad de Madrid, ya que nos permite realizar con eficacia y eficiencia las obras en los municipios, para que cuenten con los mejores servicios e infraestructuras».

Una de las primeras obras que se llevará a cabo, gracias a esta iniciativa, se realizará en Loeches. Su alcalde, Antonio Theodori, reconoce ante este diario, al igual que el de Navalagamella, sentirse afortunado, ya que, «sin estas ayudas, localidades como la nuestra no podrían hacer frente a estas mejoras con medios propios».

«Nosotros hemos destinado todo el saldo que teníamos, un presupuesto de 2,5 millones de euros aproximadamente, en la construcción de un nuevo centro cultural con biblioteca incluida», cuenta Theodori, agregando que, al haber crecido en número de habitantes, la biblioteca actual ya se les ha quedado pequeña. «Además está en una primera planta...Lo demandaba el municipio, era necesario. Esto también nos ayudará a hacerla más accesible para todos los ciudadanos», remata el regidor.

Además de NavalagamellayLoeches, también se llevarán a cabo proyectos en otras localidades como La Cabrera, donde ya hay planificado un centro municipal multiusos, para el beneficio de todos sus

residentes, con un coste de hasta

En Pelayos de la Presa, se ha solicitado ayuda para adecuar los vestuarios del polideportivo municipal existente, por un importe de 130.000 euros, y para la pavimentación de sus calles, por más de 900.000 euros. Por su parte, Gargantilla del Lozoya hará una gran obra de ampliación en su residencia de mayores, con una inversión

de 2,7 millones de euros.

Del mismo modo, en Villamanta se rediseñará el entorno de la plaza del Ayuntamiento, sustituyendo el firme existente, colocando nuevos elementos de mobiliario urbano y arbolado. También se procederá al soterramiento del cableado de alumbrado público, baja tensión y telecomunicacio-

nes de las fachadas de la plaza, y se rehabilitará la fachada y la cubierta del centro cívico Antonio Simón Cue-

En el caso de El Escorial, las actuaciones se centrarán en sus calles principales, que incluyen pavimentación, reurbanización, supresión de barreras arquitectónicas e iluminación. Por último, en Pozuelo del Rey se buscará acondicionar los accesos al pueblo, así como sus parques y alrededores.

#### 1.000.000

madrileña, invertirá esa

un centro multiusos.

cantidad dineraria en crear

DE EUROS. El Consistorio de Pelayos de la Presa mejorará los vestuarios del polideportivo, con 130.000 euros, y pavimentará las calles, con 900.000 euros de partida.

MILLONES. El Gobierno de Gargantilla de Lozoya invertirá casi tres millones de euros para levantar una residencia para la tercera edad.

## **GRAN MADRID**

# Puntos violetas marcados a «¡fuego!» para la polémica en Valdemoro

El Ayuntamiento decide eliminarlos de las fiestas y Redondo lo tacha de «negacionista»

#### RUTH DÍAZ MADRID

La localidad de Valdemoro saltó ayer a la arena política nacional, después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusase de «negacionismo» y de «ridiculizar la violencia machista» al Ayuntamiento de coalición de PP y Vox, que ha decidido suprimir los puntos violetas de sus próximas fiestas en honor de la Virgen del Rosario, además de recomendar a las posibles víctimas que griten «fuego» o pidan ayuda, en caso de sufrir una agresión sexual.

Justo en una visita a los puntos violeta que se instalarán en Palencia durante las celebraciones de San Antolín, Redondo criticó el «modelo de PP y Vox» por «faltar el respeto a las mujeres» de manera «radical», con acciones como la del municipio madrileño. Y defendió la existencia de este tipo de espacios, al ser un «buen instrumento» para la «colaboración ciudadana» y «arrinconar a los machistas y violentos».

De esta manera, la titular de Igualdad se sumaba al PSOE de Valdemoro, que tildó de «absolutamente intolerable» la eliminación del recurso, así como los consejos lanzados por el Consistorio. «¿Les parece a ustedes una solución gritar «Fuego»? Parece que se ríen de las mujeres, de la violencia. ¿Les tienen que rendir pleitesía a sus socios de gobierno? Vergonzoso, e injustificable», reprocharon los socialistas en un mensaje a través de Twitter.

Sin embargo, el alcalde *popular*, David Conde, defendió el compromiso de la corporación en la lucha contra la violencia machista, incluso «durante todo el año», y negó que la cuestión tuviese que ver con «cualquier ideología», sino que más bien se trataba de «un tema meramente técnico». Y explicó: «Los puntos violetas estaban sin contratación,



La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita un punto violeta en Palencia, ayer. ALMUDENA ÁLVAREZ / EFE

por lo tanto, venía con reparos por parte del interventor y no podíamos seguir con esa contratación. En estas fiestas no ha habido y no los hubo en las anteriores».

Además, rebatió que esta determinación se debiese a la presencia de Vox en el equipo de gobierno: «Esto no tiene nada que ver con ningún acuerdo con Vox». De hecho, recalcó que «en prevenir las agresiones sexuales, estamos todos y debemos de estar todos, independientemente del enfoque que le dé cada uno». Y aclaró que la indicación de gritar «fuego» provenía del área de Igualdad, apoyada por Policía Local, y que

se añadió al programa de las fiestas. «Hay muchos estudios que dicen que cuando se grita esa palabra en una posible agresión sexual, la gente se moviliza más, estamos atentos, se asoma a ver qué pasa para evitar ese posible delito».

Arremetió contra la izquierda, alegando que «es una muestra más de su impotencia para generar algún tipo de propuesta para Valdemoro más allá de la polémica» y sostuvo que «al final lo único que hace es desprestigiar el trabajo de mucha gente, que se toma todo esto muy en serio para que estas cuestiones no sucedan». Como los «magnífi-

cos profesionales de la Guardia Civil y la Policía Local», alabó ayer jueves, que son quienes se ocupan de prevenir estos delitos, «absolutamente concienciados en evitarlos y cualquier otro tipo de violencia durante los festejos».

No obstante, Redondo insistió en que el Ayuntamiento de Valdemoro debe «replantearse» esta acción y reclamó que «reincorpore nuevamente los puntos violeta» para la festividad del 6 al 9 de septiembre. «Es esencial», zanjó, para que no se olvide que la violencia machista es «uno de los mayores problemas de Derechos Humanos».

## Una explosión de gas en un edificio de Fuencarral deja dos mujeres heridas

Madre e hija han sufrido quemaduras en el cuerpo y se han desalojado cinco plantas

#### EL MUNDO MADRID

Dos mujeres resultaron heridas graves al sufrir quemaduras en su cuerpo, por una explosión que tuvo lugar la madrugada del jueves en su vivienda en la calle Arzobispo Morcillo, 42, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, informa una portavoz de Emergencias Madrid. El bloque, de 13 alturas, fue desalojado desde la octava plan-

ta hasta la última, ya que no disponen de suministro de agua, luz ni gas.

En concreto, las afectadas fueron una mujer de 75 años que presenta quemaduras en el 20 por ciento de su superficie corporal y otra de 42 años, con el 60 por ciento de quemaduras en su cuerpo.

Los Servicios de Emergencias también atendieron a tres mujeres, a una



El bloque de Fuencarral, tras la explosión. EFE

joven de 25 años y otras dos de 54, también vecinas del edificio, con crisis de ansiedad.

La explosión tuvo lugar sobre las 4.00 horas en la novena planta. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a madre e hija que se encontraban en el interior delavivienda afectada. Ambas fueronatendidas por SAMUR-Protección Civil y SUMMA112, y fueron trasladadas en estado grave al Hospital de la Paz.

Los Bomberos revisaron la estructura del edificio. «Numero-

sos» escombros salieron proyectados al exterior por las dos fachadas.

La Sección de apoyo aéreo de la Policía Municipal ha empezado a trabajar con los drones para colaborar con Bomberos.

#### Muere un escalador de 75 años tras despeñarse en La Pedriza

#### DANIEL J. OLLERO MADRID

Un hombre de 75 años perdió la vida en un accidente de montaña en La Pedriza, ubicada en el municipio de Manzanares el Real, al despeñarse desde una altura de 15 metros, según informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La primera alerta al centro de emergencias del 112 se registró a las 13.15, notificando un incidente en la zona de Cancho Butrón.

Tras el aviso a los Servicios de Emergencias, el 112 se puso en contacto con los bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes activaron al Grupo Especial de Rescate en Altura de la Comunidad de Madrid (GERA) y al Servicio de Urgencia Médica de Madrid (Summa 112).

Finalmente, tanto bomberos como personal del Summa 112 consiguieron llegar hasta el lugar (es posible llegar a las inmediaciones en coche, pero un tramo debe hacerse obligatoriamente a pie) al que se había precipitado el veterano escalador, pero solo pudieron confirmar su muerte, a causa de la gravedad de las heridas que había sufrido durante esta caída desde una altura equivalente al quinto piso de un edificio en la ciudad.

Asimismo, hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, para investigar las causas del accidente en esta popular zona recreativa para la práctica del senderismo y la escalada.

El Cancho Butrón es un prominente bloque de granito situado en La Pedriza, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid. Este enclave es reconocido por su importancia en el mundo del senderismo y de la escalada, ofreciendo vías de complejidad media y alta que no son recomendables para escaladores principiantes.

Concretamente, este peñasco es uno de los destinos más populares en la Comunidad de Madrid para escaladores intermedios y expertos, ya que a la hora de ascender la técnica y la precisión resultan esenciales debido a la escasa cantidad de agarres y salientes que ofrece la roca de granito. Entre las rutas de ascenso repartidas entre las distintas caras, la más emblemática es conocida como La Pingüinos, célebre por su adherencia técnica y exigente.

El Cancho Butrón también forma parte de varias rutas de senderismo en La Pedriza, uniendo este peñasco con puntos emblemáticos como el Cancho de los Brezos y la Charca Kindelán.

## **GRAN MADRID**



#### UNA INTRIGA CLÁSICA ENTRE LA EMOCIÓN Y EL SIMPLE AHOGO

#### POR **LUIS MARTÍNEZ**

#### ISLA PERDIDA

DIR: FERNANDO TRUEBA.

INT: MATT DILLON, AIDA FOLCH, JUAN PABLO URREGO, KIKA GEORGIOU.

**DURACIÓN:** 128 MINUTOS. NACIONALIDAD: ESPAÑA

Isla perdida habita, de entrada, un mundo tan perfectamente conocido como real. Se diría que luminoso y hasta idílico. La película arranca en verano en una isla griega y habla de felicidad, aventura y buena comida a orillas del mar. Es cuestión de tiempo que lo haga también de amor. Pasan las estaciones, llega el invierno, con él el frío y lo que antes brillaba se oscurece. El misterio se filtra entre sus planos y lo hace no como una ilusión, un temblor o un fantasma, sino como la prueba y constatación de que detrás (y antes incluso) de la belleza, de la bondad y de la propia realidad habitan las sombras.

Fernando Trueba recupera para su cine en la que es su tercera película en inglés su gesto más clásico, lo que acaba por ser su principal virtud y, de al-



Matt Dillon y Aida Folch en 'Isla perdida'.

guna manera, también su condena. Se disfruta (y mucho) el reconocer la escritura de lo imperecedero; desanima y hasta desconcierta la férrea voluntad de evitar desde el primer plano cualquier amago de novedad, reescritura o sorpresa. Isla perdida se puede leer como un thriller romántico en la mejor y más asentada tradiciónhichcockiana por lo que tiene de suspense de las emociones, de intriga construida desde la profundidad de una pasión inexplicable, arrebatadora y finalmente fatal. Pero también -y aquí Patricia Highsmith-la película es esencialmente una exploración de lo turbio que se esconde tras la belleza, de la esencial inestabilidad de lo dado.

Trueba recupera para el espectador la gracia de las historias eternas, de los relatos bien puntuados que anticipan con precisión el deseo del espectador. Pero como sea que todo pecado lleva su penitencia, resulta imposible abstraerse a la sensación de lo ya visto. En su voluntad de hacer explícitos cada uno de sus homenajes y referencias, Isla perdida se ahoga y se autoimpone la ortodoxia con una tenacidad y un rigor calvinista sin duda excesivos.

Aida Folch, muy por encima de Matt Dillon, demuestra que es una actriz que merece más.

Falta pulso a una propuesta que en su ortodoxia renuncia a la sorpresa, la novedad o la apuesta.

#### **CINES**

#### **MADRID**

ARTISTIC METROPOL Calle Cigarreras, 6. Tlfno

Venta de entradas: www.artisticmetropol.es

| Casa en flames         | 16.00 | 16.15 | 18.15 | 20.15 | 22.15 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Corridas de alegría    | 22.00 |       |       |       |       |
| Fuera de temporada     | 16.00 |       |       |       |       |
| Que la fiesta continúe | 20.15 |       |       |       |       |
| Rocky IV               | 16.15 | 18.15 | 20.00 | 20.15 | 22.00 |
| Rocky IV               | 22.15 |       |       |       |       |
| Siempre nos quedará    | 16.00 |       |       |       |       |
| Silver Haze            | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |       |
|                        |       |       |       |       |       |

AUTOCINE MADRID Calle de la Isla de Java, 2. Tifno

Venta de entradas: www.ticketea.com

Grease (Brillantina) 21.45

CINE CAPITOL Gran Vía, 41. Tlfno: 915222229

Isla perdida (Haunted Heart)21.45 Padre no hay más... 4 16.00 19.00 16.00 19.00 21.45

c**INES CALLAO** Pza. Callao 3. Tlfno: 902221622. renta de entradas: 902221622 y reservaentradas.com

Deadpool y Lobezno 22.30

18.30 20.30

CINES PRINCESA Princesa 3. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y pillalas.com.

|                            | , p                              |
|----------------------------|----------------------------------|
| Alien: Romulus             | 16.00 - 18.10 - 20.25 - 22.00 -  |
| Deadpool y Lobezno         | 22.20 -                          |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.00 -                          |
| El conde de Montecristo    | 16.00 - 17.30 - 19.20 - 21.20 -  |
| Hipnosis                   | 16.00 - 20.20 -                  |
| Isla perdida (Haunted He   | art)16.00 -17.55 -20.15 -22.20 - |
| Kinds of Kindness          | 21.45                            |
| La mujer del presidente    | 16.00 -                          |
| La quimera                 | 17.55 -                          |
| La trampa                  | 20.20 - 22.25 -                  |
| Longlegs                   | 20.25 - 22.25 -                  |
| MaXXXine                   | 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.40 -  |
| Parpadea dos veces         | 16.00 - 17.50 - 19.45 - 22.40 -  |
| Romper el círculo          | 17.55 - 22.15 -                  |
| Siempre nos quedará        | 18.00 -                          |
| Silver Haze                | 16.00 - 18.15 - 20.15 - 22.45    |
| Una madre de Tokio         | 16.00 - 18.05 - 20.15 -          |
|                            |                                  |

CINES VERDI MADRID Bravo Murillo 28. Tlfno

| Venta de entradas: 914473930 y cines-verdi.com. |                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Alien: Romulus                                  | 17.50 - 20.05 - 22.20 -         |  |  |
| Deadpool y Lobezno                              | 22.05 -                         |  |  |
| El mayordomo inglés                             | 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 - |  |  |
| El monje y el rifle                             | 16.10 ° 20.00 °                 |  |  |
| Isla perdida (Haunted Heart)17.40               |                                 |  |  |
| La trampa                                       | 22.30 -                         |  |  |
| Longlegs                                        | 22.30 -                         |  |  |
| Niégalo siempre                                 | 16.00 <sup>-</sup>              |  |  |
| Una madre de Tokio                              | 16.00 - 18.10 - 20.20 -         |  |  |

CINESA LA GAVIA 3D Calle del Alto del Retiro s. n. Tlfno 902333231.

| venta de entradas. 90255525 i y cinesa.es. |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alien: Romulus                             | 16.40 | 16.50 | 19.15 | 19.30 | 20.35 |
| Alien: Romulus                             | 21.40 | 22.15 |       |       |       |
| Buffalo Kids                               | 15.55 | 17.05 | 18.10 |       |       |
| Cuerpo escombro                            | 15.45 |       |       |       |       |
| Deadpool y Lobezno                         | 16.10 | 19.05 | 20.15 | 22.00 |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                 | 17.55 |       |       |       |       |
| Gru 4, mi villano favorito                 | 16.15 |       |       |       |       |
| La trampa                                  | 19.45 | 22.10 |       |       |       |
| Padre no hay más 4                         | 16.20 | 17.30 | 18.35 | 18.45 | 20.00 |
| Padre no hay más 4                         | 21.00 | 21.15 | 22.30 |       |       |
| B                                          | 16.00 | 40.55 | 04.50 |       |       |

CINESA LAS ROSAS 3D Avda. Guadalajara 2. Tifno:

nta de entradas: 902333231 y cinesa.es

|                            |       | ,     |       |       |       |   |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Alien: Romulus             | 16.30 | 16.45 | 19.10 | 19.20 | 20.30 |   |
| Alien: Romulus             | 21.40 | 22.05 |       |       |       |   |
| Buffalo Kids               | 15.55 | 18.10 |       |       |       |   |
| Cuerpo escombro            | 17.55 |       |       |       |       |   |
| Deadpool y Lobezno         | 16.00 | 19.00 | 21.55 |       |       |   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 17.00 |       |       |       |       |   |
| La trampa                  | 20.00 | 22.35 |       |       |       |   |
| Padre no hay más 4         | 15.45 | 16.15 | 17.15 | 18.45 | 19.45 |   |
| Padre no hay más 4         | 21.15 | 22.15 |       |       |       | _ |
| Daman at afraula           | 10.00 | 20.05 |       |       |       |   |

CINESA MANOTERAS Avenida de Manoteras, 40. Tifno 902100842.

Venta de entradas: 902100842 y cinesa.es.

16.20 16.45 17.00 17.10 18.45 19.30 19.35 19.45 20.50 21.15 Alien: Romulus

Alien: Romulus 22.05 22.15 22.30 **Buffalo Kids** 15.55 16.50 18.00 20.05 16.00 16.15 19.00 19.15 20.40 Deadpool y Lobezno Deadpool y Lobezno 22.00 22.20 **Del revés 2 (Inside Out 2)** 16.10 18.20 20.40 21.05 22.30 El conde de Montecristo 16.50 17.00 19.20 21.05 21.50 El conde de Montecristo 22.50 **Gru 4, mi villano favorito** 15.45 17.50 20.05 16.40 18.55 ndos de Coraline 16.05 18.35 Padre no hay más... 4 16.10 16.20 16.30 18.40 18.50

Padre no hay más... 4 19.05 19.10 20.35 21.40 22.10

16.10 18.50 21.45

| /enta de entradas: 902100842 y cinesa.es. |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alien: Romulus                            | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 18.30 | 19.00 |
| Alien: Romulus                            | 20.00 | 21.30 | 22.00 |       |       |
| Buffalo Kids                              | 15.45 | 16.45 | 18.00 | 19.00 |       |
| Cuerpo escombro                           | 15.55 | 19.30 |       |       |       |
| Deadpool y Lobezno                        | 16.15 | 17.20 | 19.15 | 20.15 | 22.15 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                | 17.10 | 22.00 |       |       |       |
| (O video                                  | 16 25 | 10 E0 | 21.15 | 22.00 |       |

El conde de Montecristo 15.45 17.15 19.45 21.10 22.20 Gru 4, mi villano favorito 17.25 19.40 20.05 22.30 La trampa 22.40 Los mundos de Coraline 19.20 Padre no hay más... 4 16.00 16.10 19.05 22.05 15.55 19.00 21.55

CINESA PRÍNCIPE PÍO 3D Paseo de la Florida s/n. Tlfno

nta de entradas: 902333231 v cinesa.es

|                            |       | ,     |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alien: Romulus             | 16.15 | 16.30 | 17.45 | 18.45 | 19.15 |
| Alien: Romulus             | 20.30 | 21.15 | 22.00 |       |       |
| Buffalo Kids               | 15.50 | 18.00 |       |       |       |
| Deadpool y Lobezno         | 16.00 | 19.00 | 20.15 | 21.50 |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 17.35 |       |       |       |       |
| La trampa                  | 20.00 | 22.30 |       |       |       |
| Padre no hay más 4         | 16.05 | 17.15 | 18.35 | 19.45 | 21.05 |
| Padre no hay más 4         | 22.15 |       |       |       |       |
| Romper el círculo          | 16.40 | 19.30 | 22.20 |       |       |
|                            |       |       |       |       |       |

CINESA PROVECCIONES 3D Euencarral 136

| Venta de entradas: cinesa.es. |          |       |         |  |  |
|-------------------------------|----------|-------|---------|--|--|
| Alien: Romulus                | 16.00    | 19.00 | 21.50   |  |  |
| Buffalo Kids                  | 15.50    | 18.00 |         |  |  |
| Deadpool y Lobezno            | 16.10    | 19.15 | 22.15   |  |  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)    | 15.40    |       |         |  |  |
| Gru 4, mi villano favorito    | 16.30    |       |         |  |  |
| Isla perdida (Haunted Hea     | art)19.3 | 0 2   | 2.25    |  |  |
| La trampa                     | 20.15    | 22.45 |         |  |  |
| Odio el verano                | 16.15    | 18.45 | 21.15   |  |  |
| Padre no hay más 4            | 17.50    |       |         |  |  |
| Parpadea dos veces            | 17.00    | 20.05 | 22.35 - |  |  |
| Romper el círculo             | 15.45    | 18.40 | 21 35 - |  |  |

Tlfno: 910524380 Venta de entradas: 910524380 y reservaentradas.com Buffalo Kids 16.30 18.15 Del revés 2 (Inside Out 2) 16.30 18.20 El conde de Montecristo 18.45 21.15 **El mayordomo inglés** 17.00 19.05 22.05 Gru 4, mi villano favorito 17.10 Isla perdida (Haunted Heart)19.00 21.30 20.10 22.10 16.25 18.25 20.25 22.25 Padre no hay más... 4 16.45 Parpadea dos veces 17.30 20.00 22.00 19.30 22.00

GOLEM Martín de los Heros 14. Tlfno: 902221622. Venta de entradas: 902221622 y golem.es

Ciclo Aki Kaurismaki 16.30 - 19.00 - 21.30 Isla perdida (Haunted Heart)16.15 - 19.00 - 22.00 18.15 22.00 Que la fiesta continúe 19.30 - 22.00 Regreso a Córcega 16.10 20.20 22.30

**MK2 PALACIO DE HIELO** CC Dreams Palacio de Hielo, Silvano 77. Tlfno: 914061785.

| Alien: Romulus             | 16.00    | 18.30 | 20.00   | 20.00 - 22.30 |
|----------------------------|----------|-------|---------|---------------|
| Buffalo Kids               | 16.15    | 17.15 | 18.15   | 20.05         |
| Cuerpo escombro            | 16.00    | 18.00 |         |               |
| Deadpool y Lobezno         | 17.15    | 19.50 | 22.25   | 22.30         |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.15    | 18.15 | 20.15   |               |
| 10 vidas                   | 16.00    |       |         |               |
| El conde de Montecristo    | 18.00    | 20.35 |         |               |
| El mayordomo inglés        | 15.50    | 18.10 | 20.25   | 22.40         |
| Gru 4, mi villano favorito | 16.00    | 18.00 | 20.00   |               |
| Isla perdida (Haunted He   | art)16.5 | 5 1   | 9.25 21 | 1.50 -22.00   |
| La trampa                  | 19.00    | 21.30 | 22.00   |               |
| MaXXXine                   | 16.00    | 18.10 | 20.20 - | 22.30 -       |
| Odio el verano             | 16.00    | 18.05 | 20.10   | 22.20         |
| Padre no hay más 4         | 16.30    | 18.30 |         |               |
| Parpadea dos veces         | 16.05    | 18.15 | 20.30   | 21.15 22.40   |
| Romper el círculo          | 17.25    | 21.00 | 22.20   |               |
|                            |          |       |         |               |

| Alcalá Norte, Calle de Alcalá, 414. |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Alien: Romulus                      | 17.00 | 19.30 | 22.00 |       |  |
| Buffalo Kids                        | 16.00 | 18.00 | 20.00 |       |  |
| Deadpool y Lobezno                  | 17.00 | 19.30 | 22.00 |       |  |
| La trampa                           | 18.00 | 20.00 |       |       |  |
| Longlegs                            | 22.00 |       |       |       |  |
| MaXXXine                            | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |
| Odio el verano                      | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |
| Padre no hay más 4                  | 16.00 |       |       |       |  |
| Parpadea dos veces                  | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |  |
| Romper el círculo                   | 17.00 | 19.30 | 22.00 |       |  |

| RENOIR PLAZA DE ESPANA Martín de los Heros 12. T<br>902229122.<br>Venta de entradas: 902229122 y pillalas.com. |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Casa en flames                                                                                                 | 16.05 - 18.15 - 20.25 - 22.35 - |  |
| El mayordomo inglés                                                                                            | 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 - |  |
| El monje y el rifle                                                                                            | 16.00 - 18.10 - 20.20 -         |  |
| Niégalo siempre                                                                                                | 22.30 -                         |  |
| The Sweet East                                                                                                 | 16.05 - 18.10 - 20.15 - 22.20 - |  |
| Tres colores: Azul                                                                                             | 18.00 - 22.00 -                 |  |
| Tres colores: Blanco                                                                                           | 16.00 -                         |  |

| venta de entradas. 902229122 y pinaras.com.   |                                 |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Casa en flames                                | 15.50 - 20.00 -                 |  |  |
| El conde de Montecristo                       | 16.00 - 18.45 - 21.45 -         |  |  |
| Isla perdida (Haunted He                      | art)16.15 "19.15 "22.00 "       |  |  |
| The Sweet East                                | 18.00 - 22.15 -                 |  |  |
| Una madre de Tokio                            | 16.00 - 18.15 - 20.20 - 22.30 - |  |  |
|                                               |                                 |  |  |
| VERDI KIDS HD MADRID Bravo Murillo 28. Tifno: |                                 |  |  |

16.00 18.15 YELMO CINES IDEAL Doctor Cortezo 6. Tlfno: 902220922 Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

tradas: 914473930 y www.cines-verdi.com.

| Alien: Romulus             | 17.30 - 20.00 - 22.25 -         |
|----------------------------|---------------------------------|
| Buffalo Kids               | 18.15                           |
| Deadpool y Lobezno         | 16.55 19.30 22.05               |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 17.20 -                         |
| El conde de Montecristo    | 21.35                           |
| Isla perdida (Haunted Hea  | art)16.55 "19.30 "22.15 "       |
| La trampa                  | 19.20 - 22.10 -                 |
| Longlegs                   | 20.05 -                         |
| Los mundos de Coraline     | 15.50                           |
| MaXXXine                   | 16.45 18.55 21.05 23.15         |
| Odio el verano             | 16.25 18.35 20.40 22.45         |
| Parpadea dos veces         | 16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30 - |
| Romper el círculo          | 17 10 - 10 45 - 22 20 -         |

YELMO CINES ISLAZUL 3D CC Islazul, Avda. Calderillas 1.

| venta de entradas. 9022    | 20922 | y www | .entrac | ias.coi | 11.   |
|----------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|
| Alien: Romulus             | 17.15 | 19.45 | 22.30   |         |       |
| Buffalo Kids               | 15.45 | 17.15 | 17.40   | 19.35   | 20.15 |
| Buffalo Kids               | 21.30 |       |         |         |       |
| Cuerpo escombro            | 20.10 | 22.15 |         |         |       |
| Deadpool y Lobezno         | 16.40 | 19.20 | 22.10   |         |       |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 15.45 | 18.00 |         |         |       |
| El conde de Montecristo    | 20.00 |       |         |         |       |
| Gru 4, mi villano favorito | 15.45 | 17.55 |         |         |       |
| La trampa                  | 16.00 | 18.15 | 20.30   | 22.45   |       |
| Longlegs                   | 22.10 | 23.30 |         |         |       |
| Los mundos de Coraline     | 16.30 |       |         |         |       |
| MaXXXine                   | 17.00 | 19.15 | 21.30   |         |       |
| Odio el verano             | 16.00 | 18.15 | 19.00   | 20.30   | 21.15 |
| Odio el verano             | 22.45 | 23.25 |         |         |       |
| Padre no hay más 4         | 15.45 | 17.50 | 20.00   |         |       |
| Parpadea dos veces         | 16.10 | 18.30 | 20.45   | 23.00   |       |
| Romper el círculo          | 16.50 | 19.30 | 22.15   |         |       |

YELMO CINES LA VAGUADA CC Madrid 2 La Vaguada,

Santiago de Compostela s/n. Venta de entradas: reservaentradas.com. Alien: Romulus 16.50 19.15 21.45 Buffalo Kids 15.45 17.40 19.40 Cuerpo escombro 16.05 18.40 21.20 Deadpool y Lobezno

Del revés 2 (Inside Out 2) 15.40 El conde de Montecristo 21.05 18.50 21.35 La trampa MaXXXine 17.45 20.00 22.15 Odio el verano 15.30 17.35 19.45 22.00 Padre no hay más... 4 16.00 18.05 20.15 15.40 17.50 20.10 22.20

YELMO CINES PLENILUNIO 3D CC Plenilunio, Pl. Las Mercedes. Tlfno: 902220922. Venta de entradas: 902220922 y www.entradas.com.

Romper el círculo

16.20 19.00 21.40

16.55 17.55 19.25 20.30 21.55 Alien: Romulu 23.00 Borderlands 23.35 15.50 16.10 16.40 18.00 19.15 **Buffalo Kids** Buffalo Kids 17.00 19.40 22.20 Deadpool y Lobezno Del revés 2 (Inside Out 2) 17.15 10 vidas Isla perdida (Haunted Heart)19.20 22.00 La trampa 20.35 22.45 Longlegs Los mundos de Coraline 18.20 MaXXXine 15.45 17.50 20.00 22.10 Odio el verano 16.00 18.10 19.10 20.20 21.20 Odio el verano 22.30 23.30 Padre no hay más... 4 15.40 17.45 16.05 18.15 20.25 22.35

17.35 19.50 22.25

Romper el círculo : V.O.S.E. \*: 3D

EL MUNDO. Viernes, 23 de agosto 2024

## **OTRAS VOCES**

TRIBUNA CATALUÑA No puede llamarse «solución de la crisis territorial» a un cambio en el sistema de financiación que empeorará la vida de la mayoría de los ciudadanos e instaurará un régimen parasitario en el cuerpo político español

## Concierto fiscal y fin del 'procés'

#### MANUEL ARIAS MALDONADO

ES INDUDABLE que el regreso del PSC al poder en Cataluña reviste, a la luz del pacto suscrito entre Moncloa y la dirigencia de ERC, una especial trascendencia para el conjunto de los españoles. Tal como han convenido en tribunas publicadas en este diario Rafael Arenas y Joaquim Coll, Illa ha asumido una agenda impropia de un partido «constitucionalista», al menos si aplicamos al término el significado que se le atribuía allá por 2017. Queda así claro que el PSC ya es abiertamente un partido nacionalista, pues solo un partido nacionalista querría reforzar la inmersión lingüística -en lugar de atenuarla- o se referiría al molt honorable Illa como el presidente número 133 de la Generalitat. Y, desde luego, solo un partido nacionalista exigiría un concierto fiscal de inspiración foralista en nombre de una singularidad autoproclamada y sobre la base de un déficit de financiación imaginario. Espanya ens roba! Si hubo alguna vez un catalanismo distinguible del nacionalismo, en fin, ha desaparecido del todo.

Habrá que ver cuánto de ese programa termina por realizarse; el oficialismo recuerda a menudo que Sánchez engaña a sus socios igual que engaña a sus votantes. Pero hemos de juzgar el contenido del pacto y no las intenciones ocultas —si las hay— de los firmantes. Y lo que ha de concernirnos ante todo es el efecto que ese acuerdo pueda tener sobre el conjunto de la sociedad española; sobre aquello que afecte solo a los catalanes habrán de ser ellos quienes pidan cuentas. O sea: si la inmersión lingüística perjudica sobre todo a los que tienen el castellano como lengua materna y muchos de quienes tienen el castellano como lengua materna votan al PSC, poco puede hacerse al respecto. Asunto distinto es que una mayoría de votantes catalanes aplaudan una financiación a la carta que rompe la caja común del Estado, porque en ese

Si hubo alguna vez un catalanismo distinguible del nacionalismo, ha desaparecido del todo caso no están decidiendo sobre lo suyo –lo estatutariamente suyo– sino también sobre lo que es de los demás.

Ahora bien: según el relato gubernamental, que ya han hecho suyo los medios oficialistas, el acuerdo PSC-ERC pone el final definitivo al procés que lleva más

de una década contaminando la vida pública española. Pedro Sánchez nos redime, matando al independentismo con un beso y haciendo aquello que Mariano Rajoy no quiso hacer: *sit and talk...* y otorga privilegios. Si Rajoy hubiera dado a Mas el concierto fiscal en plena crisis financiera, viene a decirse, habría hecho bien; el *procés* nunca habría tenido lugar. Tal como puede comprobarse, esta ucronía tiene como presupuesto un acuerdo injusto sobre el destino de los recursos generados por los españoles; uno que,

según el texto constitucional y la jurisprudencia asentada por el TC, nadie podría adoptar sin una reforma previa de la norma suprema. Para los paladines de la *realpolitik*, eso son minucias: aquí lo que cuenta es el resultado, y el resultado es nada menos que el final de la crisis territorial española.

Sopesemos el argumento. Y preguntémonos si no estaremos ante una astucia de la razón de esas con las que Hegel hacía filosofía de la historia: ¿acaso Sánchez, buscando realizar su interés personal, ha hecho —queriendo o sin querer— lo único que podía hacerse para resolver nuestro secular drama territorial? Hablo del establecimiento de una relación bilateral entre el Estado español y la comunidad autónoma de Cataluña, que otorga a la segunda una posición de privilegio respecto de las demás comunidades con las habituales excepciones del País Vasco y Navarra. Los gobiernos catalanes no solo disfrutarán de amplísimas competencias para decidir sobre los distintos aspectos de la sociedad local, sometida desde antiguo a un intenso programa de nacionalización, sino que además saldrán del régimen de financiación común y decidirán cuánto dinero del recaudado en Cataluña se transferirá al Estado en concepto de «cuota de solidaridad». A juzgar por la experiencia vasca, la aportación será mínima y, como también sucede en el País Vasco, las pensiones correrán a cargo del Estado. Es lo que se llama un negocio redondo, que consagra la relación asimétrica que nuestras «nacionalidades» mantienen -salvo Galicia- con el resto de eso que ahora llaman «el territorio».

Sánchez estaría haciendo por las bravas aquello que puede asegurar la permanencia de Cataluña en España: ofrecer a sus fuerzas nacionalistas tal cantidad de ventajas que secesionarse ya no les sale a cuenta. ¡Un País Vasco bis! Los votantes catalanes premiarán a Sánchez, quien al fin y al cabo les hace más ricos; si empobrece a los demás, empezando por los andaluces y terminando por los valencianos, que allá se las compongan. Para alcanzar ese objetivo, el líder socialista recurre a los atajos: no puede llevar el concierto fiscal en su programa, ni consultar en referéndum al conjunto de los españoles. Por eso confía en que el Tribunal Constitucional, sometido a su control, hará las contorsiones argumentativas necesarias para que no se frustren sus planes. Mientras tanto, hablará mendazmente de federalismo y prometerá igualdad para que sus fieles no se inquie-

ten. Ya hemos visto que, según una encuesta publicada por este periódico, más de la mitad de los votantes socialistas cree que un concierto fiscal catalán no perjudicaría a nadie; eso es como creer en los Reyes Magos o la teosofía.

Cuando llegue la hora de votar, Sánchez dirá que ha «pacificado» la sociedad catalana y confiará en que los socialistas meridionales vuelvan a creerse el cuento de la ultraderecha feroz. Y si el centroderecha alcanza el poder, ¿se atreverá a revertir el concierto fiscal, si este ha llegado a implantarse, arriesgándose así a no contar con el PNV o Junts para hacerse con la Moncloa? Y, si llegara a atreverse, ¿alguien duda de que ese mismo día empezaría un nuevo *procés* ante el que un Estado desarmado jurídicamente apenas podría defenderse? La confederalización en marcha se-

rá, salvo que se abra un improbable proceso constituyente que genere resultados inesperados, irreversible: Sánchez lo deja todo atado y bien atado.

A la luz de lo anterior, no queda más remedio que rechazar de plano la tesis según la cual el pacto PSC-ERC debe contemplarse como la solución definitiva para la crisis territorial española: una astucia de la razón que conduce a la concordia plurinacional. La razón es sencilla y nada tiene que ver con la incongruencia doctrinal en que incurre nuestra izquierda cuando aplaude el privilegio de los privilegiados, ni con el ridículo que hacen los dirigentes territoriales del PSOE que pasan de clamar contra el concierto catalán a defenderlo como una bendición para todos los españoles. Tampoco habría que recordar que el PSOE hace lo contrario de lo que Josep Borrell y otros socialistas principales decían que había de hacerse en los años duros del procés: reforzar la presencia del Estado en Cataluña, combatir los dogmas nacionalistas, rebatir sus mentiras. Y en fin, ni siquiera es preciso llamar la atención sobre el hecho de que Sánchez ha premiado a unas fuerzas separatistas -representativas de una minoría social en la sociedad catalana-que se encontraban en declive electoral.

BASTA CON hacer notar que los representantes de una porción exigua de la población –los votantes de los partidos nacionalistas— no pueden alterar en su propio beneficio nuestro diseño constitucional. De ninguna manera puede llamarse «solución de la crisis territorial» a un cambio en el sistema de financiación que empeo-

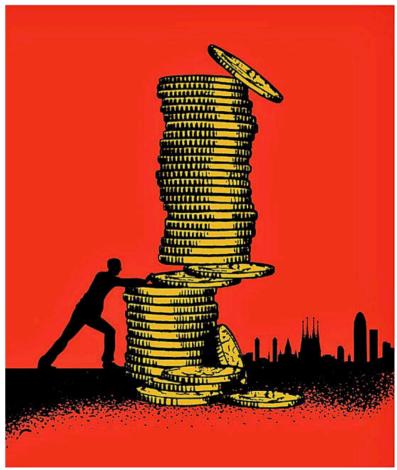

SEAN MCKAOUI

rará la vida de la mayoría de los ciudadanos e instaurará un régimen parasitario en el interior del cuerpo político español.

¿Fin del *procés*? Si es así, ¿a qué precio? Las condiciones sobrevenidas para la permanencia de Cataluña en España son demasiado gravosas e imprimen a nuestro sistema político un giro confederal que nadie ha votado. Y esto, que para colmo se hace bajo la falsa bandera del federalismo, solo puede considerarse una estafa colectiva: aunque las víctimas del latrocinio, como pasa en todas las estafas, no tengan conciencia de que las están engañando.

Manuel Arias Maldonado es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Este otoño publicará '(Pos)verdad y democracia' (Página Indómita)

## MUNDO CARRERA A LA CASA BLANCA

#### LAS ESTRATEGIAS

## Harris y Trump, a la conquista de votantes que 'odian el doble'

• Los demócratas buscan atraer a los republicanos contrarios a Trump • Y este corteja al conspiranoico Robert Kennedy

«¡Buenas noches, tengo que hacer una confesión: Toda mi vida he sito republicano y sigo siéndolo! Así que estoy un poco fuera de lugar aquí hoy». En teoría, John Giles, alcalde de Mesa, una ciudad de medio millón de habitantes en Arizona, estaba jugándosela al arrancar así su dis-

curso ante 30.000 enfervorizados demócratas en la Convención de ese partido el martes por la noche.

Lo arregló con su segunda frase. «Pero es que me siento más como en

casa aquí que en el Partido Republicano que tenemos hoy». Los abucheos, así, se convirtieron en vítores.

Giles es solo uno de los muchos republicanos anti-Trump que están en la Convención Demócrata. Al menos dos de ellos trabajaron en la Casa Blanca del ex presidente. Uno es Stephanie Grisham, portavoz de la entonces primera dama, Melania Trump, que relató el martes las presuntas órdenes que le había dado el presidente: «Da igual lo que digas, Stephanie, tú repítelo y la gente se lo creerá». Era una manera sutil de comparar

a Trump con monstruos de la talla del jefe de la propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, o el fundador de la URSS, Vladimir Lenin, a quienes se atribuye el famoso «una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad». El otro ex colaborador de Trump que ha hablado



**PARDO** 

es Olivia Troye, que se fue de la Casa Blanca presuntamente por el desastre de la respuesta a la pandemia del Covid-19.

La verdadera estrella va a ser Adam Kinzinger, ex congresista republicano por Illinois-el estado en el que está Chicago- y muy conservador, que dejó el

partido y la política. Kinzinger estuvo en la Comisión del Congreso que investigó el asalto al Capitolio por los seguidores del presidente. Fue, junto con Liz Cheney -la hija del vicepresi-



Bill Clinton, en Chicago. A. WROBLEWSKI / AFP

dente con George W. Bush y secretario de defensa con George Bush padre-, el único republicano que participó en la investigación. Cheney, sin embargo, ha rechazado todas las invitaciones de los demócratas para estar en la Convención, porque su apuesta es convertirse en líder del Partido Republicano si algún día la formación abandona el populismo.

El cortejo demócrata de los nevertrumpers (nunca trumpistas) es parte de un objetivo más amplio: atraer a los llamados double haters, algo así como los dobles odiadores, que no van a votar a ninguno de los dos grandes partidos. Su número se ha desplomado porque muchos de ellos apoyan a Harris, algo que no hacían con Biden. Su objetivo es convencer a gente como John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional con Trump, que detesta al presidente pero que en 2020, tal y como confesó a EL MUNDO, votó... por Ronald Reagan, un político

el colapso de los terceros partidos. El candidato de la izquierda y profesor de la Universidad de Columbia Cornel West y la candidata del Partido Verde Jill Stein -aunque cercana a

#### APARICIÓN SORPRESA

#### PARA LOS INDECISOS.

La presentadora estrella estadounidense Oprah Winfrey hizo una aparición sorpresa el miércoles por la noche en la convención de Chicago para instar a los votantes indecisos a votar por la «alegría».

«ELEGIR LA ALEGRÍA». «Estamos tan emocionados que no podemos esperar a salir de aquí y hacer algo. Y lo que vamos a hacer es elegir a Kamala Harris presidenta de Estados Unidos. ¡Y vamos a elegir la alegría!», dijo Winfrey.

Vladimir Putin, que incluso la invitó al Kremlin en 2015- están bajo mínimos. Más posibilidades tienen el antivacunas Robert F. Kennedy junior (conocido coloquialmente como RFK), aunque su cuota de votos se ha hundido al 5%, la tercera parte de lo que tenía hace seis meses. RFK es sobrino-nieto del asesinado presidente John Kennedy, e hijo del también asesinado fiscal general y candidato presidencial Robert Kennedy. Aunque ha sido toda su vida congresista demócrata, ahora ha girado y su política es una combinación de seudociencia, socialdemocracia en política doméstica y aislacionismo trumpista en política exterior, todo salpimentado de deliciosas anécdotas como que tiene un gusano en el cerebro consecuencia de un viaje a Nepal, o que arrojó el cadáver de un osezno atropellado a un lago del Central Park neoyorquino.



**ZONA** FRANCA **MONTANER** 

Inmigración y urnas

En 2016, Astrid Silva ocupó un lugar prominente en la Convención Demócrata que dio paso a la nominación presidencial de quien había sido primera dama Hillary Clinton. Tuve la oportunidad de conocer a la joven dreamer en medio del bullicio en Filadelfia, donde habló sobre su experiencia como inmigrante indocumentada a su llegada a Estados Unidos, junto a sus padres, cuando contaba con apenas con cuatro años.

Ella era una de tantos niños que crecieron en las sombras por miedo a ser deportados, hasta que en el año 2012 el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, aprobó la Acción Diferida para los llegados de la Infancia (DACA), que otorgaba estatus temporal a quienes pisaban el país siendo menores de edad. A estos jóvenes se les conoce como los dreamers.

Ocho años después de la derrota de Hi-

llary Clinton, vuelvo a encontrarme con la activista, de origen mexicano, en los corredores de la Convención demócrata que se está celebrando en Chicago y donde anoche, en la última jornada, estaba prevista la nominación de Kamala Harris. La víspera, en la tercera jornada, hubo discursos sobre la política migratoria de los demócratas en 2024, pero el tono y el mensaje son distintos a los de un pasado no tan lejano.

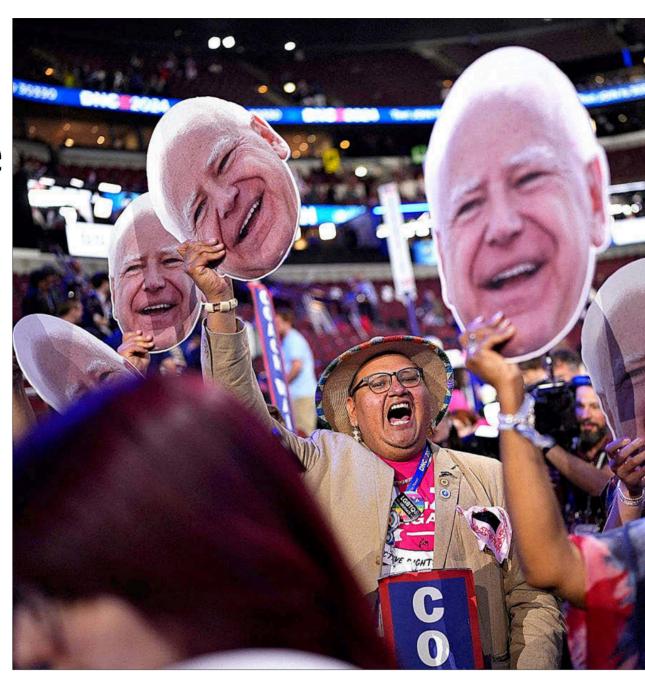



Ahora, RFK está negociando para dar su apoyo a Trump.Laideade que un demócra-

demócratas con caretas de Tim Walz, en HARNIK / GETTY ta de toda la vida y con el apellido Kennedy apoye al

candidato republicano sería una bendición para éste. Trump podría ganar fácilmente tres ó cuatro puntos en las encuestas, lo que le serviría para ponerse, de nuevo, en cabeza o al menos en igualdad de condiciones en las encuestas. Kennedy, además, aporta una pátina de credibilidad al sector más conspiratorio del trumpismo, porque es un Kennedy. Por ahora, el precio que ha puesto para irse con Trump no invita a la tranquilidad de la especie humana: director de la CIA (algo peligrosos en manos de un firme creyente en todo tipo de conspiraciones) o secretario de Salud (en manos de un antivacunas).

**VINDMAN** 

**ALEXANDER** 

EX MIEMBRO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU. El hombre clave en el primer 'impeachment' de Donald Trump advierte de los riesgos de una victoria del republicano

## «Kamala llevará a cabo una política más meditada hacia Ucrania»

P. P. CHICAGO ENVIADO ESPECIAL

Hay pocas personas que cambien el curso de la Historia. Una de ellas es Alexander Vindman. Fue el 19 de noviembre de 2019. Ese día, Vindman, que era el director para Europa del Consejo de Seguridad Nacional, dio ante el Congreso de Estados Unidos un relato detallado de cómo Donald Trump y varios de sus colaboradores habían tratado de presionar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que anunciara la apertura de una investigación -no para que abriera la investigación, sino solo para que la anunciara-sobre la presunta corrupción de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden.

De hecho, Vindman estuvo presente cuando Trump realizó la llamada telefónica a Zelenski, el 25 de julio de 2019, y le dijo «me gustaría pedirle un favor...» antes de reclamar la investigación al hijo de Joe Biden. Para obligar a Zelenski a cumplir el dictado de la Casa Blanca, Trump suspendió la entrega de misiles antitanque a Ucrania.

El testimonio de Vindman fue clave para que Trump fuera sometido a su primer impeachment en enero de 2020. Pero él fue insultado por el Partido Republicano y despedido de la manera más humillante de la Casa Blanca, con dos marines obligándole a salir del edificio como si fuera un delincuente. Poco después, tuvo que dejar el Ejército, según dijo, por presiones de origen político. Ahora, Vindman, que nunca ha estado afiliado a ningún partido, está en la Convención Demócrata de Chicago, apoyando a su hermano, Yevgueni, que se presenta al Congreso por ese partido en las elecciones de noviembre.

Pregunta. ¿Qué tal está yendo la Convención Demócrata?

Respuesta. Ésta es mi primera Convención y está siendo una experiencia única. La energía que están generando Kamala Harris y Tim Walz es formidable. El hecho de que el candidato a la vicepresidencia haya sido militar durante 24



ANDRE CHUNG / GETTY

Que gane Trump sería un éxito para las tiranías de todo el mundo

Joe Biden ha hecho un trabajo excelente en la ayuda a Kiev

años en la Guardia Nacional de Minnesota es lo que me ha llevado a apoyarle aquí para tratar de contrarrestar los peligros que Donald Trump supone para Estados Unidos y para todo el mundo. Son unos peligros difíciles de imaginar, que amenazan tanto a la democracia

en EEUU como a las democracias en otros países. La victoria de Donald Trump sería un gran éxito para la tiranía, dentro y fuera de mi país. Lo que estoy haciendo aquí ahora no es más que lo que juré hacer hace muchos, muchos años, cuando me alisté en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

P. Usted sintió directamente la furia de Donald Trump. ¿Cómo fue la experiencia, para usted y para su familia?

R. En cierta medida, puede decirse que Donald Trump acabó con mi exitosa carrera militar. Pero la verdad es que yo había jurado proteger y defender la Constitución de Estados Unidos contra enemigos externos e internos, así que solo estaba cumpliendo con mi deber. Supe desde el primer momento qué era lo correcto. Nunca tuve

la menor duda. El problema es que, dado que es un individuo corrupto, tuvo graves consecuencias para mí, para mi esposa, y para mi familia.

P. ¿Cómo es Trump al natural?

R. Lo resumiré con una palabra: caótico. P. Sea más explícito. ¿Cómo es como persona?

R. Puede ser carismático en ocasiones, si quiere serlo. Pero en general está solo centrado en sí mismo. Es egoísta. En realidad, es como aparece en televisión o en sus comparecencias públicas: un gilipollas.

P. Usted nació en Ucrania y mantiene vínculos con ese país. ¿Cree usted que el Gobierno de Biden tiene una estrategia para Ucrania? La semana pasada, un grupo de personalida-

des estadounidenses entre los que estaba la ex embajadora en ese país, Marie Yovanovitch, y el teniente general Ben Hodges, que fue comandante en jefe de las fuerzas de EEUU en Europa, firmaron una carta para Joe Biden pidiéndole una estrategia clara en la ayuda a Ucrania.

R. Yo le daría un notable al Gobierno de Biden en su ayuda a Ucrania. Ha estado por encima de lo que podría considerarse como el promedio histórico de EEUU en estos casos, y creo que ha hecho un trabajo excelente al construir alianzas para ayudar a Kiev. Pero yo espero más cosas de un Gobierno de Harris, creo que llevará a cabo una estrategia más meditada hacia Ucrania, lo que será bueno no solo para ese país sino también para Europa y Estados Unidos.

Antes de los oradores estrella de la noche, como la presentadora Oprah Winfrey, el ex presidente Bill Clinton y Tim Walz, número dos de Harris, habló el alguacil de un condado de Texas próximo a la frontera con México. Se trataba de realzar los esfuerzos que durante el mandato de Biden se han hecho para disminuir dramáticamente el ingreso irregular de migrantes. Al principio de su Vicepresidencia, Harris hizo una gira por Cen-

troamérica con el cometido de disuadir la inmigración hacia el Norte.

Aunque Trump no cumplió su promesa de construir un Muro infranqueable con México, uno de los puntos fuertes de su campaña es el de una agresiva política anti inmigrantes. Con sorna, llama a Harris la «zar de la frontera». Aunque el republicano insiste en que el país sufre una «invasión» de «criminales», en los últimos meses ha descen-

dido considerablemente el número de personas que entran sin papeles, en parte debido a más trabas en los procesos de asilo. Sin embargo, en las encuestas los votantes manifiestan que Trump está más capacitado que Harris para reducir la inmigración irregular. Por eso, en el último día de la Convención demócrata, el ex presidente iba a visitar la frontera de Arizona con México para lanzar desde allí dardos a su adversaria.

Conscientes de la línea de ataque de los republicanos, que en su controvertido Proyecto 2025 incluyen el plan de deportaciones masivas, ahora el Partido Demócrata pone el acento en más restricciones y no en una visión más humana del problema. Afirman que la frontera «está rota». Pero Astrid Silva no renuncia a su lucha. Ella sabe que queda mucho por hacer, gane quien gane en noviembre.

#### PUCHERAZO JUDICIAL



Caravana opositora de María Corina Machado v Edmundo González, reivindicando su victoria electoral en Caracas. MATIAS DELACROIX / AP

## El Supremo atornilla el autogolpe de Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalida el fraude montado por el chavismo sin mostrar una sola acta

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó ayer la farsa montada por el chavismo para justificar el megafraude electoral del 28-J. Y lo hizo con las mismas frases prefabricadas des-

de hace tres semanas y con unos protagonistas que parecen salidos de un cómic del Superbigote Nicolás Maduro, quien Biblia en mano lucha contra la «demonia fascista» de María Corina Machado.

«Con base en el peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por

el Consejo Nacional Electoral (CNE) están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina», balbuceó la antigua concejala chavista Caryslia Rodríguez, convertida hoy en presidenta del TSJ, quien además decretó que lo impuesto desde el Palacio de Miraflores es «definitivo, irrestricto e inequívoco».

Una sentencia de diseño sobrevenido tras fracasar el intento oficialista de ganar las elecciones sin caer en trampas de cuatro millones de votos, como tantas veces en 25 años de revolución. Y que también cuenta con la aprobación del generalato: «Venezuela tiene sus instituciones democráticas y están cumpliendo», respaldo eufórico el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

De esta forma, y sin hacerse pú-

blico transcurridos 25 días ni una sola acta de votación de manera oficial, el TSJ certificó el autogolpe electoral de Nicolás Maduro, que se juramentará por tercera vez en enero. Unos resultados que además quedan en un limbo bolivariano, ya que la



de verificación internacional, como

**DANIEL** 

**LOZANO** 

Días. Son los que lleva el chavismo sin publicar ni un solo documento o acta aue demuestre

demandaba casi toda la comunidad internacional.

Además, el TSJ remite la sentencia a la Fiscalía General del Estado para que actúe por desacato contra Edmundo González Urrutia, quien se negó a acudir a la farsa montada en el tribunal durante dos semanas, con unos expertos anónimos, cubiertos por mascarillas y guantes, que usaban ordenadores apagados y que abrían cajas como si éstas estuvieran envenenadas.

«La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos», reaccionó González Urrutia tras conocer la sentencia «definitiva».

Los expertos internacionales, también desconocidos, forman parte del grupo de amigos a quien la revolución invita en sus procesos electorales para que den su visto bueno.

En definitiva no hubo sorpresas, la sentencia la anticiparon opositores, analistas y hasta gobiernos extranjeros. Maduro necesitaba introducir el conflicto electoral en la túrmix del TSJ, al que horas antes la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas señaló por falta de

independencia e imparcialidad. La propia Machado, adaptando una de las frases más coreadas durante la última marcha multitudinaria en Caracas, animó a los jueces al decirles «échenle bolas», de fácil traducción.

El chavismo se ha visto abocado a una farsa monumental, el mayor frau-

de electoral en la historia de América Latina, gracias a dos jornadas memorables en las que un ejército de cientos de miles de venezolanos participó en una proeza ciudadana nunca antes vista: la recolección, protección, escaneo y digitalización de miles de actas electorales entregadas a los testigos de mesa para demostrar la victoria real, por goleada, de su candidato Edmundo González, que superó por cuatro millones de votos a Maduro. Estas actas electorales, subidas a una web, fueron analizadas por distintas entidades, como el Centro Carter y los expertos de la ONU, que ratificaron su validez. Incluso el portal de Cazadores de Fa-

kes News comprobó que las decenas y decenas de vídeos que se encuentran en redes sociales con la lectura pública de las actas correspondían con los resultados online.

Absoluta pulcritud, todo lo contra-

rio a lo que se vive en el seno del TSJ.

«Todas las sentencias empezaron a ser dedo (desde 2014)», aseguró una  $funcionaria\,a\,los\,investigadores\,de\,la$ ONU, tal y como recordó ayer la ONG Provea, Incluso uno de los magistrados del Supremo impuesto en diciembre de 2015 para bloquear al recién elegido Parlamento con mayoría opositora confesó que le nombraron «porque asumieron que sería leal».

De los 32 magistrados, 29 fueron

#### De los 32 jueces del Supremo, 29 fueron elegidos por los chavistas

#### La farsa quedará como la mayor en la historia de **América Latina**

elegidos entre los círculos chavistas, averiguó Naciones Unidas. Empezando por la nueva presidenta, Caryslia Rodríguez, concejala revolucionaria y alcaldesa encargada de la capital durante unos meses. Tal es la cercanía con el mandatario que los presidentes de las distintas salas del TSJ se reúnen en el Palacio presidencial de Miraflores, pero cuando el tiempo apremia las sentencias se les envía ya escritas.

«Los sicarios judiciales de Maduro acaban de hacer de las suyas. Pretenden darle una fachada jurídica a la farsa que anunció el tramposo de Amoroso (presidente del CNE) el 28-J. No sólo eso, también le dictan un fulano desacato a Edmundo González por no legitimar esa parodia de

legalidad», denunció Juan Pablo Guanipa, dirigente centrista muy cercano a Machado.

A quien sí satisface la sentencia es a los aliados más cercanos a Maduro, entre los que se incluye México, que anticipó que esperaría este resultado para proseguir su supuesta mediación internacional. También le sirve a los gobiernos de La Habana y Managua, así como a dirigentes izquierdistas sumados a la causa, desde el ecuatoriano Rafael Correa hasta el español Juan Carlos Monedero.

Todo lo contrario ocurre con el gran bloque de paí-

ses europeos y americanos, que siguen sin ver las actas tantas veces demandadas. Queda por ver cuál será la postura a seguir de Lula da Silva y Gustavo Petro, regañados hace días por el propio Maduro.

#### TRIBUTO AL REY

#### AGRADECIMIENTO.

Horas antes de la cacicada del Tribunal Supremo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado agradecieron al Rey Felipe VI su «nítido respaldo institucional y personal» a la «lucha por la democracia y la libertad» de Venezuela.

CARTA. En una carta publicada en la red X, expresaron su «más profundo y emocionado agradecimiento» después de que España, junto a la UE, reclamara la «publicación de todas las actas originales»

#### LOS TENTÁCULOS DEL RÉGIMEN

## VENEZUELA MUNDO

#### CARYSLIA RODRIGUEZ

PRESIDENTA DEL SUPREMO EN VENEZUELA

## La juez sin brillo que se miraba en los ojos de Hugo Chávez

#### **DANIEL LOZANO**

«Desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) felicitamos al jefe del Estado Nicolás Maduro por su reelección para el periodo presidencial 2025-2031», celebró con alborozo la Corte suprema chavista horas después de la proclamación fraudulenta del «presidente pueblo» el pasado 28 de julio. Para esa hora, los asesores de Nicolás Maduro ya buscaban una solución para la mayor derrota en las urnas de las últimas décadas y todas pasaban por ese mismo Tribunal Supremo.

Al igual que Maduro decidió poner a su amigo Elvis Amoroso al frente del CNE, también apoyó en enero el nombramiento de Caryslia Beatriz Rodríguez al frente del Supremo. Por la presidencia de este tribunal, el principal martillo contra los herejes antirrevolucionarios, han pasado varios pesos pesados del chavismo hasta la imposición en enero de una dirigente revolucionaria de tercer nivel, Caryslia Beatriz Rodríguez, concejala sin brillo que alcanzó la alcaldía encargada de Caracas por cuestiones de destino político.

Conocida ahora por sus nulas dotes para la oratoria y su escaso ba-

gaje intelectual, Rodríguez procede de las filas adecas (socialdemócratas), donde militó en organizaciones juveniles hasta que dio un salto acrobático hasta la trinchera chavista, donde ha militado de forma ferviente. «Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV», pontificó hace años la ahora presidente del TSJ frente a un cuadro tamaño natural de Simón Bolívar, en vísperas de unas primarias.

Quienes la precedieron en el TSJ ya habían puesto el listón muy alto a Caryslia. Gladys Gutiérrez, actual embajadora de Venezuela en España, se benefició del muy polémico doctorado universitario conseguido en España a la sombra de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y asesor electoral de Maduro durante esta campaña. Juez clave entonces, muy cercana personalmente a Hugo Chávez durante años, afiló el hacha judicial contra la oposición y contra cualquier partido dís-



ARIANA CUBILLOS / AP

colo en beneficio del PSUV.

Tras Gutiérrez emergió Mayckel Moreno, lo menos parecido a un juez, mucho más del Supremo. Gracias a su larga mano en los archivos judi-

Dirige el principal martillo contra los 'herejes antirevolucionarios'

No estaba en ninguna quiniela para acceder a su cargo actual ciales, este ex policía político logró opacar sus condenas por homicidio antes de convertirse en abogado defensor de los pistoleros que dispararon contra manifestantes antes del golpe de 2003. Por esas cosas de la revolución, Moreno ascendió a magistrado del Supremo y, ya una vez dentro del alto tribunal, conquistó la presidencia, pese a sus polémicos padrinazgos de modelos en los concursos de Miss Venezuela.

Tras Moreno y Gutiérrez, surgió Rodríguez, que no estaba en ninguna quiniela tras su pobre ejercicio al frente del municipio Libertador de la capital. Absolutamente desconocida, accedió a la presidencia pero quiso dejar huella desde el primer momento con un discurso patriótico que sorprendió incluso a los más escépticos: «Todo se

puede lograr en unidad perfecta entre patriotas, en una unidad cívico militar. Vamos a obtener grandes victorias como lo requiere este momento tan estelar para la Historia del país».

La unidad cívico-militar es la doctrina que tantas veces evocan tanto Nicolás Maduro como sus generales, la misma que estaría gobernando Venezuela.

Poco importó para su nombramiento la militancia partidista de Caryslia, que contradice las leyes venezolanas, incluso su participación en primarias internas revolucionarias. Tampoco su idolatría personal al comandante supremo: «He aprendido a vivir sin él físicamente, pero siempre pienso dónde estará. Lo recuerdo y lo vivo en los ojos de la gente».



#### LOS TENTÁCULOS DEL KREMLIN



Memorial junto al lugar donde murió el líder del grupo Wagner Evegeny Prigozhin en Kuzhenkino, Rusia, el 18 de agosto de 2024. EFE

# Prigozhin: el matón liquidado por no renunciar a su imperio

Moscú sigue negando su implicación en la muerte del ex jefe de Wagner hace un año

#### XAVIER COLÁS

Cuando el verano pasado el jefe mercenario caído en desgracia Evegeny Prigozhin buscaba su sitio entre su patria chica San Petersburgo, su exilio en Bielorrusia y su negocio en África, el Kremlin se ocupó de que, tras su motín fallido, no notase nada raro. En realidad Prigozhin ya estaba muerto, pero él no lo sabía. Lo mantuvieron caminando a ciegas para obtener información sobre hasta dónde llegaban sus apoyos. Separar las manzanas podridas del resto.

Hace un año, recién llegado de su gira por África, Prigozhin esperaba en un aeropuerto de Moscú mientras los inspectores de seguridad terminaban un examen del avión. Fue durante este retraso cuando se colocó una pequeña bomba bajo el ala. El aparato despegó pasadas las 17:00. Después de poco más de media hora, perdió altura rápidamente y se estrelló cerca de Kuzhenkino. Un experto en espionaje declaró poco después: si la detonación ha sido desde fuera -un cohete-, lo ha matado el ejército. Y si ha sido desde dentro una bomba–, es la rúbrica de los ser-

El Kremlin ha negado su implicación en la muerte de Prigozhin. Vla-

dimir Putin, fiel a su habitual política-ficción, ofreció hace meses lo más parecido a una explicación oficial, sugiriendo que una granada de mano había detonado a bordo, hablando incluso de la droga encontrada en su casa y glosando con algo de cariño el *matón de matones* al que habían liquidado sus hombres. En realidad Prigozhin ni siquiera permitía alcohol a bordo, y con frecuencia ordenaba vaciar el minibar del jet antes de despegar.

La forma en que murió y varias investigaciones posteriores apuntan al todopoderoso Nikolai Patrushev, hasta este año secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Íntimo de Putin desde los tiempos de Leningrado, Patrushev empezó a advertir al presidente sobre Prigozhin durante el verano de 2022. Ya en 2023 estaba claro que el viejo Nikolai, un año mayor que Putin, no advertía por celos o capricho: Prigozhin insultaba a la cúpula de defensa, y se quejaba conti-

nuamente de que necesitaba armas y balas. Blasfemaba diciendo que sus hombres estaban muriendo en grandes cantidades por culpa de generales incapaces.

Cuando a finales de junio lanzó su motín contra los mandos militares rusos, Patrushev vio la oportunidad de eliminar definitivamente a Prigozhin, aunque en un primer momento usó su mano izquierda. Putin –asustado oindolente–evitaba pisar Moscú mientras los blindados de Wagner empren-

#### UCRANIA ATACA BASES AÉREAS RUSAS A MÁS DE 1.000 KILÓMETROS DEL FRENTE

Ucrania atacó la noche del miércoles al jueves la base aérea de Marinovka, en la región rusa de Volgogrado, antigua Stalingrado, donde suelen descansar decenas de bombarderos Su34, los mismos que con sus bombas guiadas han pulverizado ciudades en el frente ucraniano sin que, hasta ahora, la defensa antiaérea haya podido derribarlos. El ataque, realizado por drones, parece exitoso, ya que todas las explosiones se dieron en la zona de la pista donde estos aviones descansan. desarrollado una serie de drones cada vez más poderosos, capaces de infiltrarse en territorio enemigo sin ser detectados y volar cientos y, a veces, hasta un millar de kilómetros. El mejor ejemplo es el bombardeo durante la noche anterior, de la base aérea de Murmansk, en el ártico, a más de 1.000 kilómetros del frente de Ucrania. Este

Ucrania ha

aeródromo sirve de base a una flota de Tu22, los bombarderos cuatrimotores de la Guerra Fría que Rusia usa para lanzar los misiles que Moscú lanza contra Kiev, Dnipro, Lviv y otras capitales de Ucrania. Aún no se han publicado las fotos de satélite de estos aeródromos para conocer el alcance real de dichos ataques, que son un dolor de cabeza para Rusia.

dían su camino a la capital. Y mientras, el frío Patrushev organizó una ráfaga de llamadas telefónicas para persuadir a Prigozhin de que se retirara, según señalaron servicios de inteligencia occidentales.

En una aparición televisiva Putin llamó traidores a Prigozhin y a los dirigentes de Wagner: un jarro de agua fría que ayudó a convencerle de que aceptara la oferta, que incluía conservar el control de sus operaciones

#### El que fuera jefe de Wagner murió en una explosión en un avión

#### Había organizado un motín contra los mandos militares rusos

en el extranjero, fundamentalmente las de África. Los combatientes de Prigozhin que se dirigían hacia Moscú se detuvieron.

Prigozhin hizo más o menos lo que le pidieron: entregó más de 2.000 tanques y piezas de artillería, dejó que transfiriesen a sus hombres a otras unidades y los que quisieron permanecer fieles se exiliaron a una base en Bielorrusia para centrarse en el negocio africano, donde un golpe en Niger le abría un nuevo mercado. Pero el estado de ánimo de Putin cambió durante el verano, y en una entrevista con *Kommersant* volvió a su posición inicial de tantos años, diciendo que Wagner «no existe legalmente».

Prigozhin, en vez de preocuparse ante las nuevas alucinaciones del zar, volvió a ser ese tipo seguro de sí mismo, viajando a San Petersburgo cuando le apetecía, intentando retener también parte de su imperio empresarial en Rusia, que ya empezaba a ser rapiñado por diversos cortesanos del putinismo con pocas ganas de dar marcha atrás y devolver esa parte del pastel. Volvió a clamar contra lo que estaba ocurriendo en el frente «una desgracia con la que no queremos tener nada que ver». Y dio las señales equivocadas. Como relatan Anna Arutunyan y Mark Galeotti en sulibro Downfall: Prigozhin, Putin, and the new fight for the future of Russia, Prigozhin ya estaba dejando claro «que pensaba que tanto él como Wagner podían volver» tal vez bajo una nueva cúpula de defensa.

Según descubrieron los reporteros Thomas Grove, Alan Cullison y Bojan Pancevski de *The Wall Street Journal* (usando como fuente a un ex oficial de inteligencia rusa) fue a principios de agosto, mientras la mayor parte de Moscú se iba de vacaciones, Patrushev, que apenas había salido de su despacho del centro de Moscú, dio órdenes a su ayudante para que procediera a dar forma a una operación para deshacerse de Prigozhin. Un trabajo limpio y eficaz por el que nadie ha vuelto a preguntar en Moscú.

## **EL TIEMP**

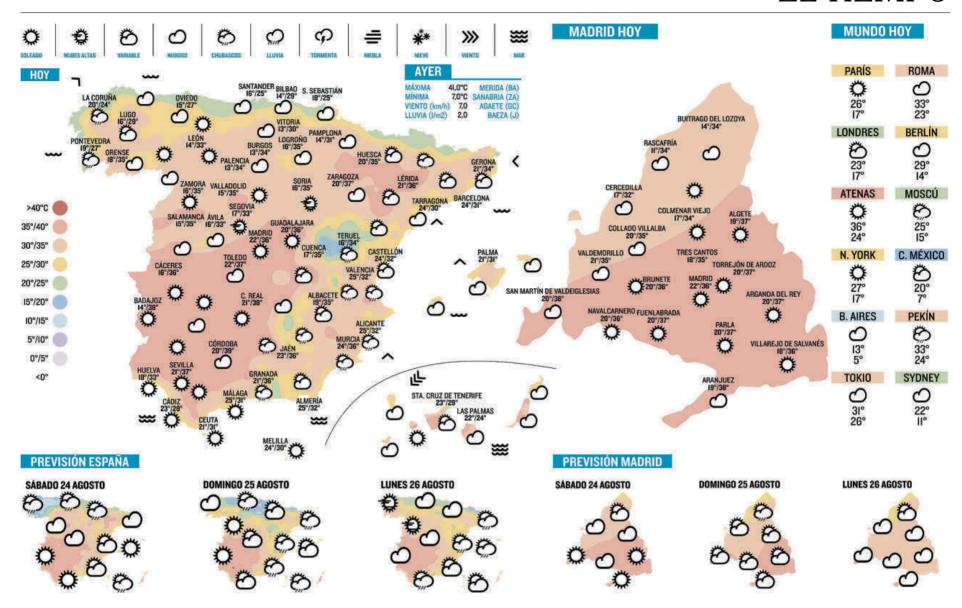

#### SORTEOS

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves 8-31-33-40-41-42 (C 48, R 5)

| Acertantes | Euros                  |
|------------|------------------------|
| 1          | 87.403.512,45          |
| 2          | 795.951,09             |
| 4          | 64.536,58              |
| 153        | 3.093,26               |
| 9.230      | 74,58                  |
| 182.619    | 8,00                   |
|            | 2<br>4<br>153<br>9.230 |

Jóker: 2686917

Combinación ganadora del lunes: 05-07-16-35-37-41 (C 04, R 9)

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del jueves: 01-02-04-16-21-48 (C 43, R 8)

| Aciertos    | s Euros |              |
|-------------|---------|--------------|
| 6           | 1       | 3.096.860,56 |
| 5 + C       | 2       | 82.506,48    |
| 5           | 88      | 937,57       |
| 4           | 5.555   | 22,28        |
| 3           | 100.627 | 4.00         |
| Delinterior | E40 000 | 0.50         |

#### **EURODREAMS**

Combinación ganadora del jueves: I-II-I6-26-28-40 (Sueño: 5)

| Aciertos  | Acertante | s Euros      |
|-----------|-----------|--------------|
| 6         | 1         | 7.200.000,00 |
| 5 + C     | 0         | 0,00         |
| 5         | 121       | 112,46       |
| 4         | 5.252     | 41,65        |
| 3         | 73.568    | 5,53         |
| Reintegro | 431.588   | 2.50         |

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 14.537

La Paga: 005

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del jueves:

Iº Sorteo: 05-06-08-17-21-26-28-42-43-45-50-61-64-65-68-72-76-77-78-84

2º Sorteo: 01-08-16-19-20-34-37-41-43-45 51-53-57-62-72-76-78-80-81-85

3º Sorten: 05-13-14-21-23-25-31-34-38-40 47-50-51-54-56-65-73-76-81-85

4º Sorteo: 04-07-08-15-18-20-22-25-33-35-49-52-54-55-56-62-63-66-76-85

5º Sorteo: 05-09-13-14-21-24-25-39-42-47-48-51-56-59-62-70-75-76-77-84

TRIPLEX DE LA ONCE

686 - 557 - 762 - 021 - 135

## SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### CRUCIGRAMA

3 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8

#### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Parte del estribo donde se apoya el pie. Partes en que se divide un todo que se ha de distribuir entre varias personas. 2. Nombre de una localidad francesa. Movimiento que hacen las aves subjendo y bajando las alas. Ejercicio o práctica general de algo. 3. Que hace volver hacia atrás. Antigua matrícula de la provincia de Cádiz. 4. Tienes origen Atrevimientos audacias resoluciones 5 En absoluto no Punto de vista. 6. No nacido naturalmente, sino a través de una cesárea. Sensación que producen en el olfato algunas emanaciones. 7. Salsas frías preparadas con yema de huevo y aceite. 8. Lo hace el soldado con la bandera. Que participan de la naturaleza y propiedades de la arena. VERTICALES.- I. Recinto o espacio de una casa musulmana donde viven las mujeres. Hola inglés. 2. Escucharon. 3. Conjunto de los genes de un individuo o de una especie. 4. Parte interior de un puerto. 5. Repetido, grupo de pop español. Falda o enagua propia de los trajes típicos regionales. 6. Grupo indígena del noroeste de Panamá. Género de peces.

7. Pone o coloca según un orden o en una posición adecuada y conveniente. 8. Prestarse más o menos un tejido al lavado. Tan pronto como, después que. 9. Aquel que es digno de odio. 10. La persona a la que se habla. Lo son las Canarias. 11. Reptil que tiene el cuerpo cubierto de escamas y carece de esqueleto externo o caparazón. 12. Asar poco, pero suficiente para ser comido.

Arenosos, VERTICALES.- I. Harén, Hi. 2. Oyeron, Z. 3. N. Genoma, 4. Dársena, 5. Ole. Saya, 6. Naso, Tor. 7. Dispone, 8. Lavar, En. 9. O. Odioso, IO. Tú. Islas, II. Esca-SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Hondón. Lotes. 2. Ay. Alada. Uso. 3. Regresivo. Ca. 4. Eres. Osadías. 5. Nones. Prisma. 6. Monato. Olor. 7. H. Mayonesas. 8. Iza.

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Concéntrate en tus objetivos y no te desanimes por las dificultades. Las capacidad de realizar ciertas compras.



#### TAURO

(21 abril - 20 mayo) Es posible que en el día de hoy vivas una situación injusta que te lleve a estar toda la jornada enfadado y moles-



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 jui El éxito emocional y la estabilidad en relaciones personales pueden ulsarte a ser más efectivo y creatiimpulsarte a ser más efectivo y vo en tus actividades laborales.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Hay cosas que no entiendes y para renderlas dehes ir más allá de lo nente aparente y buscar respuestas en tu propio interior.



#### LEO

(23 julio - 22 agosto) Aprovecha la energía magnética que irradiarás durante la jornada para expandir tu círculo social y fortalecer



#### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) No es el meior momento en la empresa para que expreses una postura rebelde porque conseguirías agudizar más la situación de nerviosismo



#### LIBRA

bre - 22 octubre) No tienes dificultades económicas, estás ofuscado con obtener más dinero no da la felicidad.



## **ESCORPIO**

Las amistades se fortalecerán a través de la lealtad y el apoyo mutuo. Aprove-cha las oportunidades para conectar con aquellos que te inspiren y motiven.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 di Recientemente empiezas a dejar de lado las preocupaciones económicas tuvieron sacudie demasiado tiempo atrás.

PASATIEMPOSWEB.COM

CAPRICORNIO

(23 diciembre - 21 enero) Una propuesta llegará por sorpresa astros indican que podría ser el inicio de una asociación muy fructífera.



#### **ACUARIO**

Intenta evitar las disputas con tu pareja y verás que poco a poco la relación irá retomando un camino pleno de bienestar v felicidad.



PISCIS (22 febrero - 20 marzo)

Desarrolla tus talentos y habilidades para alcanzar tu máximo potencial. La alcanzar la excelencia.

# «Me piden 550 euros por un zulo compartido con otros cuatro»

• Los estudiantes se enfrentan a la búsqueda de vivienda para el nuevo curso con precios récord y una oferta mermada • Critican también las exigencias de los propietarios y las condiciones de algunos inmuebles

#### CLARA ROJAS MADRID

«Me habían avisado de que la búsqueda era difícil. Pero lo que me he encontrado es mucho peor», cuenta Andrés Ruiz (23 años) al resumir su experiencia buscando piso en Madrid para cursar un máster en la capital. A pesar de que tiene experiencia estudiando fuera de su hogar, reconoce que la búsqueda está siendo dura: «No es que no haya pisos, es que los precios con respecto a lo que ofrecen me parecen muy desproporcionados. Están dispuestos a aprovecharse de quienes no tenemos otra que pagar un precio desorbitado para no vivir lejísimos de nuestra universidad o de la vida céntrica de la capital». Y no sólo se trata de los precios. En el centro de Madrid, las habitaciones son tan pequeñas que «no se puede abrir las puertas de los armarios porque chocan con la cama o no tienen ventanas»

Andrés es uno de los muchos jóvenes que estas semanas se enfrentan a una odisea para encontrar una habitación en la que vivir durante el curso universitario. En plena crisis de acceso a la vivienda y con un mercado de alquiler en niveles históricos (las rentas subieron un 10,4% en julio y el precio medio de un piso supera ya los 1.000 euros mensuales), la creciente demanda hace que los anuncios duren apenas horas publicados. En el mejor de los casos. «En portales como Idealista, los pisos decentes desaparecen a las dos horas de publicarse en la página», relata Andrés.

Esa presión la notan también en las agencias inmobiliarias. «La avidez de los arrendatarios es tal, que se producen casos de interesados a los que es suficiente comentarles la entrada de una nueva propiedad en cartera para que oferten por ella sin apenas una primera visita», señala Juan Uribe, director de alquileres de Engel & Völkers Madrid. En la firma corroboran que los estudiantes extranjeros son los más rápidos a la hora de arrendar un piso en la capital. «Los estudiantes extranjeros suelen buscar piso tanto para una persona como para compartir y saben que los propietarios son más reticentes por su juventud, frente a perfiles de familias o profesionales de mediana edad, por lo que ofertan rápido y muchas veces respaldados por una sólida solvencia de sus padres en el exterior».

La presión es muy evidente en grandes capitales como Madrid, donde la oferta universitaria es mayor y choca con la escasez de *stock* de vivienda disponible para arrendar. Sin embargo, las dificultades se han empezado a contagiar a los cinturones metro-



 $\textit{Ic\'(ar de \'Agueda, una joven estudiante en busca de un piso de alquiler para el pr\'oximo curso universitario. \'ANGEL NAVARRETE$ 

El arrendamiento subió un 10,4% en tasa interanual en el mes de julio

Las rentas han crecido 2,5 veces más que los salarios juveniles

politanos y las ciudades cercanas en las que la demanda busca refugio y alternativas. Javier Rubalcaba (19años) estudia en Alcalá de Henares, donde las trabas no son tanto la falta de pisos como las condiciones que le exigen. La mayoría de los pisos que valora requieren un contrato de 10 meses, que incluye meses de verano aunque el estudiante no haga uso de él. «Resulta bastante estresante, porque es una carrera contrarreloj con el resto de estudiantes». El joven denuncia que tampoco las residencias ofrecen opciones compatibles con las posibilidades económicas de los estudiantes: «Tengo la suerte de recibir apoyo económico de mi familia, pero conozco de primera mano a compañeros que han tenido que renunciar a muchas cosas para poder pagarse el piso, y muchos otros que terminaron dejando la universidad por

no poder hacerle frente». El drama del alquiler se refleja en el último informe del Observatorio del Consejo de la Juventud de España (CJE) sobre la emancipación de los jóvenes: la mediana para un piso estándar se situaba en 968 euros al mes, 88 euros más que un año antes. De esta forma, el precio de los alquileres subió 2,5 veces más que los salarios de las personas jóvenes, y eso sin contar con los gastos de los suministros, que alcanzaron los 163,61 euros al mes.

#### BARCELONA Y MÁLAGA

La radiografía en Barcelona es similar a la de Madrid. «Hay pisos, el problema es que piden 550 euros como mínimo y lo peor es que es un zulo de habitación, compartido con otras cuatro personas», explica Patricia Martín (21 años), que añade que los pisos más antiguos que ha encontrado en Barcelona «están que no se aguantan de pie», mientras que por los reformados «piden precios imposibles de pagar». A esto se le suman los requisitos de los arrendatarios: «El principal problema es la fianza, porque suelen pedir cantidades exageradas. Con inmobiliarias he visto hasta 1.500 euros, mientras que los particulares suelen pedir uno o dos meses, sumado a la mensualidad», relata la joven.

La fianza, esa salvaguarda para los propietarios ante casos de impagos o desperfectos, tiene un carácter obligatorio de acuerdo con la Ley de Arren-

damientos Urbanos (LAU). Según la norma, se debe entregar en metálico una cantidad equivalente «a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas, y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda». Dicho pago se entregará posteriormente a los órganos responsables en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma del inmueble, y se devolverán a la finalización del contrato. «Si bien existe la posibilidad de pactar una cantidad superior,

este suplemento no es considerado como fianza, sino que tendrá que recogerse en el contrato bajo otro concepto. En concreto, bajo garantía adicional, la cual no podrá exceder de una cantidad igual a dos mensualidades de renta».

Esto hace que a la hora de entrar en un piso, el estudiante se pueda ver en el contexto de tener que pagar tres mensualidades de forma inmediata: los dos meses de garantía y el primer mes de residencia, lo que supone un primer gasto considerable para ellos.

«Me dio bastante miedo porque la gente estaba buscando piso como loca», relata Icíar de Águeda (24 años). Ella tuvo que ceder y pagar el mes de agosto a pesar de entrar en septiembre, pero así se aseguraba su alojamiento. Su piso lo encontró gracias al «boca a boca», un alivio para una búsqueda complicada «a rachas». En su caso, intentó entrar en uno de los grupos de WhatsApp que se han popularizado en las grandes ciudades para la búsqueda de pisos, pero el de Barcelona estaba completo. Pese a todo, se siente satisfecha porque su habitación nillegaalos400eumensuales

mientras que otros alquileres de características similares y en la misma zona llegan a los 500 euros.

Málaga es otra de las ciudades en las que la crisis de la vivienda se está dejando notar entre los estudiantes. De acuerdo con el portal Idealista, los precios en la zona de Teatinos, una de las más populares entre los estudiantes, han subido un 9,3% en un año. «Es un problema serio, cada uno mira su interés y no hay ninguna ley que nos defienda a los inquilinos, tanto estudiantes como personas que trabajan. El único beneficiario es el propietario, y no hay nadie que no quiera aprovecharse de la oportunidad. Málaga es una de las ciudades que peor está y no se pone solución», relata Álex Morón (23 años), estudiante en la universidad. Álex cuenta que en su búsqueda ha hallado «prácticamente zulos» al precio de 500 euros. En su caso, abandonó su anterior piso porque sus arrendadores les han subido el precio del alquiler

> en tres años, «de 300 euros a 400 euros por habitación», pero la búsqueda de alternativas le está resultando frustrante porque «cada vez te queda menos tiempo y te ves sin piso»

1.000

EUROS. Es el precio medio mensual para el alquiler de un piso en el mes de julio de 2024, tras la última subida del 10,4%. (Fotocasa)

**DATOS** 

18,3 EUROS POR METRO CUADRA-DO. Es el precio estimado para el alquiler de pisos en la provincia de Barcelona

19,4 EUROS POR METRO CUADRA-DO. Es el precio

medio estimado para las zonas universitarias de Moncloa en Madrid y Les Corts en Barcelona. (Idealista)

**9,3 % DE AUMENTO.** Es el experimentado desde 2023 en los precios de los pisos del barrio de Teatinos en Málaga, el más cercano al campus universitario. El precio medio se sitúa en los 13,40 euros por metro cuadrado. (Idealista)

**3,526%** EURÍBOR. Es el dato para julio de 2024. Este tipo determina la cantidad de intereses a pagar en las hipotecas variables.

da en el futuro».

Álex tampoco es optimista: «Lo peor de todo es que va a seguir muchos años así, mientras no se tomen las medidas oportunas. Y los únicos perjudicados somos los jóvenes. Nadie mira por nosotros». Icíar, por su parte, sí encuentra una solución en la prohibición de los pisos turísticos, necesaria «para pagar algo decente por los pisos» porque sobre la situación actual opina que «cada vez más pasa de ser un derecho a un negocio».



#### **FUTURO**

Si encontrar un piso en alquiler resulta complicado para los estudiantes, pensar en la vivienda a futuro es un ejercicio de pesimismo realista. El reciente informe Personas jóvenes: precariedady dificultad de acceso a la vivienda, elaborado por UGTy Ruge, denuncia que el acceso a la vivienda en propiedad representa «un horizonte muy lejano para la mayoría de los jóvenes», dado el alza general de los precios del alquiler (que estiman en un aumento del 28,6% entre 2015 y 2022) y otros factores como la inestabilidad laboral o una capacidad de ahorro muy reducida.

Javier, desde Alcalá de Henares, siente que está en «un bucle infinito». «Si no puedo pagarme la universidad y la residencia universitaria, no puedo sacarme una titulación. Sin titulación no podré alcanzar una estabilidad económica, y sin ella no podré paChristine Lagarde (i), Kazuo Ueda y Jerome Powell (d), en Jackson Hole, en 2023. GETTY IMAGES

## Cita de banqueros para un nuevo escenario de tipos

Arranca la cumbre de Jackson Hole con las bolsas pendientes de los mensajes de Powell sobre los próximos pasos de la Fed

#### **EL MUNDO**

Los mercados miran con atención desde ayer a Jackson Hole (Wyoming, EEUU), el lugar donde se celebra hasta este sábado el histórico simposio anual de los banqueros centrales de todo el mundo en una edición marcada por las presiones sobre un posible cambio de paradigma en el escenario de los tipos de interés global.

Analistas, expertos, empresarios, economistas y todo el sector financiero en general escrutarán con mucha atención los mensajes que lance el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, con la vista puesta en la reunión de política monetaria de septiembre, donde el banco central estadounidense podría aplicar una bajada de tipos.

De hecho, las intervenciones previstas para estos días de Jerome Powell, presidente de la Fed, de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, y de Philip Lane, economista jefe del BCE, serán las primeras declaraciones desde el parón estival cuando se acercan las reuniones clave de septiembre.

En el trasfondo, la posibilidad de que EEUU aplique un primer recorte de tipos en septiembre. Se tratará, sin embargo, de una decisión que será data-dependiente, es decir, que dependerá de los últimos datos, especialmente de las cifras que muestran la evolución del consumo y del mercado laboral. «En las actas [de la Fed] señalan que se han producido avances adicionales en materia de inflación (aunque se necesitarán más datos para confirmar que efectivamente está avanzando de manera sostenible hacia el objetivo del 2%), y que las condiciones del mercado laboral se habían aliviado», agregan los analistas de Ren-

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer datos sobre los salarios negociados en la Eurozona, cuya subida alcanzó el 3,55% en el segundo trimestre, lo que supone una desaceleración respecto del alza del 4,74% en los tres primeros meses de 2024. De este modo, la subida anual de los salarios negociados en la región, entre abril y junio, es la menor desde el último trimestre de 2022.

También el BCE publicó el jueves las actas de su reunión de ju-

lio, cuando se decidió mantener intactos los tipos oficiales de interés. Sin embargo, los miembros del Consejo de Gobierno de la institución expresaron que su próximo encuentro de septiembre sería «un buen momento» para reevaluar el nivel de restricción monetaria, subrayando la importancia de abordar esta cita «con una mentalidad abierta».

A la espera de que se concreten los próximos pasos en las hojas de

ruta de los respectivos bancos centrales, las principales bolsas continúan recuperando parte del terreno perdido en el shock de los primeros días de agosto. En este contexto, el Ibex 35 cerró la sesión en los 11.156,3 enteros, con Grifols liderando las subidas, con una revalorización del 2,34%, seguido por IAG (+1,71%), Solaria (+1,61%), Puig (+1,43%) y Merlin (+1,21%). Por el lado contrario, los mayores descensos fueron los de Arcelor Mittal (-1,15%), Acciona Energía (-0,77%), Sabadell (-0,42%), Repsol (-0,36%) y Acerinox (-0,22%).

En cuanto al resto del Viejo Continente, los principales índices concluyeron con signo mixto: Milán terminó la jornada plano, mientras que París cedió un ligero 0,01%. Londres se revalorizó un 0,06%, mientras que Fráncfort avanzó un 0,24%.

Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, que se toma de referencia en Europa, se situó en los 77,38 dólares, con un alza del 1,74%, mientras que el Texas subió un 1,75%, hasta los 73,20 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1114 billetes verdes, en tanto que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,047%, con la prima de riesgo en los 80 puntos básicos.

En EEUU, los principales índices de Wall Street abrieron al alza con los sectores tecnológico y sanitario a la cabeza de las subidas, mientras que el sector de los bienes no esenciales lideró los des-

#### El Ibex 35 cierra la sesión en 11.152 puntos tras subir un 0,3% en el día

## Mueren 70.900 personas más de las nacidas en el primer semestre

La Comunidad de Madrid es la única con un crecimiento vegetativo positivo

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

España ha registrado en la primera mitad del año un total de 156.202 nacimientos, pero dado que el número de defunciones ha ascendido en ese periodo a 227.167, la población se ha reducido en 70.965 personas por motivos naturales, sin tener en cuenta el impacto que han tenido los flujos migratorios y que también afectan al saldo final.

Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento vegetativo de la población es negativo, lo que supone que España necesita recibir más personas del extranjero de las que se van a otros países para mantener un aumento de su población. No obstante, esa pérdida de personas por motivos naturales no se da en todas las comunidades.

Los datos de enero a junio muestran que la Comunidad de Madrid es la única que ha registrado más nacimientos que fallecimientos en los primeros seis meses del año (25.739

**PERTE AGRO** 

SEGUNDA CONVOCATORIA. El Ministerio

de Industria y Turismo lanzó ayer la segunda

edición del Perte Agroalimentario, dotada con

100 millones que se destinarán a la transforma-

ción digital y la sostenibilidad del sector, y que

subvenciones se sumarán más adelante otros

200 millones en préstamos provenientes de la

de septiembre hasta el 21 de octubre. El plazo

de ejecución de los proyectos será de dos años

desde la resolución definitiva de las ayudas.

adenda. Se podrán pedir solicitudes desde el 19

contará con una línea de apoyo para pymes.

PRÉSTAMOS. A los 100 millones en

Andalucía es también la que registra un mayor número de nacimientos (29.274 en los primeros seis meses del año), pero es al mismo tiempo la que lidera las defunciones (con 38.430), lo que la deja con uno de los peores saldos del país.

Si España no tuviera un saldo migratorio positivo - más llegada de inmigrantes que salida de emigrantes-, su población caería sistemáticamente debido a la combinación de dos factores: el envejecimiento de la población que ensancha la pirámide demográfica por la parte alta de la misma -lo que se traduce en que cada año hay más fallecimientos-, y la caída de la natalidad, que impide que la llegada de nuevos niños compense la pérdida derivada de los que se mueren.

En España cada vez nacen menos niños, algo que se ha comprobado de nuevo en la primera mitad de este año. De enero a junio han nacido un 25% menos que los que vinieron al mundo en el mismo periodo de 2014

en el país. Esto supone 52.000 niños menos que hace una década sólo en el primer semestre.

La parte positiva es que se ha producido un leve incremento respecto a los datos del año pasado: en la primera mitad de 2023 el número de alumbramientos fue un 0,28% inferior, es decir, este año han nacido 440 niños más que el pasado. No ha habido aumentos, sin embargo, en todas las comunidades: donde más

ha bajado el número de partos es en Andalucía, con 653 niños menos, Galicia y Extremadura. Sin embargo, en Madrid han nacido 917 niños más en la primera mitad del año; en Castilla y León, 338, y en Baleares, 268.

> da vez menos hijos. La demora se debe tanto a factores económicos-inestabilidad laboral hasta bien entrada la madurez y problemas para acceder a la vivienda, lo que retrasa la emancipación y formación de familias-como a elementos sociológicos -cambio de preferencias-y, a su vez, retroalimenta

años (un 5,4%), los de quienes tie-

nen de 45 a 49 (un 76,7%) y los de las

de más de 50 (un 137% respecto a

2014), mientras que las mujeres que

no llegan a la cuarentena tienen ca-

Se trata de un fenómeno puramente demográfico pero tiene importantes repercusiones económicas para el país, como siempre recuerda este periódico, ya que se fía el crecimiento de la población, del grupo de personas en edad de trabajar y de la propia economía a los flujos migratorios.

#### CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA SALDO ENTRE DEFUNCIONES Y NACIMIENTOS



#### VARIACIÓN DE LOS NACIMIENTOS

En el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior

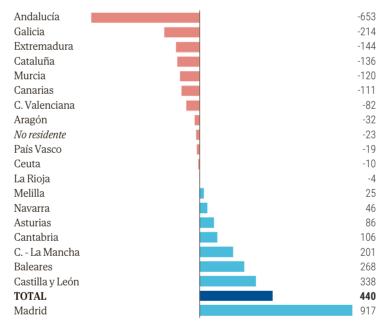

#### NACIMIENTOS EN EL ACUMULADO DEL PRIMER SEMESTRE



frente a 25.229, un saldo positivo de 510 personas), con lo que es la única capaz de incrementar su población al margen de la llegada de extranjeros, junto a las ciudades autónomas de Ceuta (con una ganancia de 48 personas) y Melilla (183).

En todas las demás se ha producido una pérdida de población por motivos naturales, con las caídas más acusadas en Galicia –que ha perdido 10.705 personas por este motivo, ya que han nacido 6.593 niños pero ha habido 17.298 muertes-, Andalucía (-9.156) y Castilla y León (-9.055).

Al ser la autonomía más poblada,

La tendencia es, en general, claramente descendente y el retroceso en el número de nacimientos se produce en todas las franjas de edad de la madre salvo en las que están por encima de los 40 años, lo que confirma que las españolas están retrasando de forma sistemática su maternidad. Sólo se incrementan los nacimientos de madres de 40 a 44

la caída de la natalidad, ya que cuanto más tarde se intentan tener los hijos más difícil es que prosperen los embarazos y menos tiempo resta para poder tener más de uno.

#### España ha crecido un 4,7% en 5 años, más que Francia o Alemania

#### A. OLCESE MADRID

La economía española acumula un crecimiento del 4,7% desde el último trimestre de 2019 a pesar del desplome que sufrió en el año de la pandemia, lo que supone un impulso superior al de la media de la Unión Europea (del 4,5%) y al de otros países como Alemania, que acumula un aumento del PIB de tan sólo el 0,34% desde entonces, o Francia (del 3,8%), según los datos de la OCDE publicados ayer.

Nuestro país supera así en crecimiento acumulado a estas dos potencias europeas y también a Japón, Reino Unido, Suecia, Austria, República Checa o Finlandia, aunque es inferior al del resto de economías que integran la OCDE.

En los últimos cinco años, la economía que más ha crecido de toda la Organización es la irlandesa, con un repunte del 22,1%, seguida de la costarricense (+17,2%), la israelí (+15,6%) y la polaca (+13%), lo que deja una media de crecimiento acumulado en la OCDE

España ha conseguido superar la media de crecimiento acumulado de la UE desde 2019 gracias altirón experimentado por su economía en los últimos años y a pesar de que en 2020 fue el país que sufrió el mayor hundimiento por el elevado peso del sector turístico. Influye también de forma determinante la comparativa con una media comunitaria en la que tienen mucho peso países como Alemania, que en los últimos años ha registrado muchos trimestres de parón e incluso recesión. Aún así, no se trata sólo de eso, sino que España ha registrado recientemente crecimientos superiores a la media. Fue en el segundo trimestre de este año la cuarta economía de la OCDE que más creció (un 2,9% interanual), sólo por detrás de la de Costa Rica (+4,3%), Polonia (+4%) y Estados Unidos (+3,1%), lo que implica un repunte del PIB superior a la media de la Organización (del 1,8%) y también de la UE (0,8%).

En términos trimestrales, nuestro país registró de marzo a junio el sexto avance más fuerte de la OCDE (del 0,8%), por detrás del de Polonia (+1,5%), Costa Rica (1,3%), Irlanda (1,2%), Países Bajos (1%) y Lituania (0,8%), pero de nuevo superior a la media de la OCDE (0,5%) y de la UE (0,3%).

Aunque España fue de los últimos países de la UE en reconquistar el nivel de PIB previo a la pandemia, la recuperación posterior ha permitido que a día de hoy acumule un crecimiento superior al de otros que lo hicieron antes.



| IBEX 35         |                      |                             |       |         |          |                                 |        |  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------|---------|----------|---------------------------------|--------|--|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |       | MIN.    | YER MÁX. | VARIACIÓN AÑO % ANTERIOR ACTUAL |        |  |
| Acciona         | 121,600              | 0,600                       | 0,50  | 120,600 | 122,400  | -16,55                          | -8,78  |  |
| Acciona Ener    | 20,580               | -0,160                      | -0,77 | 20,560  | 20,840   | -18,68                          | -26,71 |  |
| Acerinox        | 9,245                | -0,020                      | -0,22 | 9,215   | 9,290    | 30,36                           | -13,23 |  |
| ACS             | 40,540               | 0,080                       | 0,20  | 40,340  | 40,780   | 68,56                           | 0,95   |  |
| Aena            | 177,000              | 0,200                       | 0,11  | 176,000 | 177,800  | 50,73                           | 7,86   |  |
| Amadeus         | 59,260               | 0,140                       | 0,24  | 59,040  | 59,780   | 37,85                           | -8,66  |  |
| ArcelorMittal   | 20,630               | -0,240                      | -1,15 | 20,630  | 20,940   | 6,83                            | -19,62 |  |
| B. Sabadell     | 1,895                | -0,008                      | -0,42 | 1,881   | 1,909    | 32,59                           | 70,26  |  |
| B. Santander    | 4,277                | 0,021                       | 0,49  | 4,227   | 4,286    | 43,52                           | 13,15  |  |
| Bankinter       | 7,854                | 0,004                       | 0,05  | 7,810   | 7,876    | 3,21                            | 35,51  |  |
| BBVA            | 9,348                | -0,012                      | -0,13 | 9,306   | 9,420    | 62,22                           | 13,64  |  |
| CaixaBank       | 5,340                | 0,016                       | 0,30  | 5,296   | 5,352    | 17,92                           | 43,32  |  |
| Cellnex Telecom | 34,390               | -0,010                      | -0,03 | 34,160  | 34,930   | 15,54                           | -3,56  |  |
| Colonial        | 5,525                | 0,020                       | 0,36  | 5,490   | 5,570    | 19,35                           | -15,65 |  |
| Enagás          | 13,540               | 0,060                       | 0,45  | 13,480  | 13,620   | 17,63                           | -11,30 |  |
| Endesa          | 18,515               | 0,200                       | 1,09  | 18,315  | 18,565   | 19,18                           | 0,30   |  |
| Ferrovial Se    | 36,640               | 0,180                       | 0,49  | 36,440  | 36,940   | 14,12                           | 10,96  |  |
| Fluidra         | 21,820               | 0,040                       | 0,18  | 21,680  | 22,020   | 37,02                           | 15,76  |  |

| Τίτυιο            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN | I DIARIA | AY     | ER     | VARIACIÓN AÑO % |        |  |
|-------------------|------------|-----------|----------|--------|--------|-----------------|--------|--|
| IIIOLO            | COTIZACIÓN | EUROS     | %        | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |  |
| Grifols           | 9,436      | 0,216     | 2,34     | 9,062  | 9,650  | 43,50           | -38,95 |  |
| IAG               | 2,076      | 0,035     | 1,71     | 2,046  | 2,085  | 28,08           | 16,56  |  |
| Iberdrola         | 12,600     | 0,060     | 0,48     | 12,545 | 12,660 | 18,77           | 6,15   |  |
| Inditex           | 48,850     | 0,340     | 0,70     | 48,520 | 49,490 | 67,59           | 23,89  |  |
| Indra             | 16,710     | 0,110     | 0,66     | 16,620 | 16,900 | 36,11           | 19,36  |  |
| Logista           | 27,440     | 0,080     | 0,29     | 27,300 | 27,500 | 15,61           | 12,09  |  |
| Mapfre            | 2,218      | -0,004    | -0,18    | 2,210  | 2,230  | 20,23           | 14,15  |  |
| Merlin Properties | 10,900     | 0,130     | 1,21     | 10,750 | 10,920 | 23,66           | 8,35   |  |
| Naturgy           | 22,980     | 0,080     | 0,35     | 22,800 | 23,040 | 17,57           | -14,89 |  |
| Puig Brands B     | 24,900     | 0,350     | 1,43     | 24,500 | 25,130 |                 |        |  |
| Redeia            | 16,950     | 0,120     | 0,71     | 16,830 | 17,020 | 3,73            | 13,68  |  |
| Repsol            | 12,545     | -0,045    | -0,36    | 12,470 | 12,590 | 0,69            | -6,73  |  |
| ROVI              | 76,900     | 0,700     | 0,92     | 75,550 | 77,000 | 74,39           | 27,74  |  |
| Sacyr             | 3,148      | 0,024     | 0,77     | 3,124  | 3,158  | 28,54           | 0,70   |  |
| Solaria           | 11,370     | 0,180     | 1,61     | 11,100 | 11,500 | 8,70            | -38,90 |  |
| Telefónica        | 4,035      | -0,007    | -0,17    | 4,035  | 4,070  | 17,09           | 14,18  |  |
| Unicaja Banco     | 1,213      | 0,005     | 0,41     | 1,196  | 1,219  | -5,39           | 36,29  |  |

# Los robotaxis de Waymo baten récords: 100.000 viajes semanales

La empresa anuncia que han duplicado su número de carreras pagadas en tres meses

#### PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES

Los *robotaxis* son aún una rareza y una curiosidad en Estados Unidos, pero su crecimiento parece estar siendo exponencial. De acuerdo a la presidenta ejecutiva de Waymo, la marca de vehículos autónomos propiedad de Alphabet —compañía dueña de Google—ha alcanzado los 100.000 viajes pagados por semana en las cuatro ciudades del país donde ya circula, San Francisco, Los Angeles, Austin y Phoenix. Se trata del doble con respecto a la cifra anunciada en mayo por la empresa con sede en Mountain View, California.

«Estamos construyendo un futuro más seguro, un viaje a la vez, y me complace compartir que acabamos de superar los 100.000 viajes pagados por semana», escribió en redes sociales Tekedra Mawakana, copresidenta ejecutiva de Waymo. «Felicitaciones a todo el equipo de Waymo por este increíble hito y gracias a nuestros pasajeros que hacen posible este viaje».

De momento la subsidiaria de Google no tiene rival. Es la única empresa comercial que opera en Estados Unidos pese a la apuesta de otros gigantes del sector por esta clase de tecnología, empezando por Tesla, que lleva años hablando de presentar un robotaxi pero que aún no lo ha hecho realidad. Tampoco General Motors ha podido cumplir con los plazos establecidos para Cruise, su empresa de vehículos sin conductor con sede en San Francisco.

Waymo comenzó a operar en Phoenix en 2018 y en los últimos años ha ido abriendo el abanico a ciudades de otros estados, principalmente en California, donde ha contado con el beneplácito de las autoridades para desarrollar su tecnología y circular



Un taxi sin conductor de Waymo por las calles de San Francisco, California. JAVI MARTÍNEZ

#### La tecnología de Waymo es la única operativa en EEUU

#### La empresa es propiedad de Alphabet, matriz de Google

 $veh\'{i} culos sin conductor por las calles.$ 

En la actualidad son incluso una atracción turística en San Francisco, la urbe que de momento acapara el mayor número de viajes pagados, según Waymo. Basta con descargarse una aplicación en el móvil y solicitar un viaje, aunque en ciudades como Los Angeles aún existe una lista de espera para poder utilizar sus coches, todos ellos eléctricos de Jaguar, modelo I-Pace.

Claman, además, afirman ser muy seguros pese a no contar con un ser humano al volante. «En más de 14,8 millones de millas recorridas —casi 24 millones de kilómetros— con solo el pasajero a bordo, el conductor de Waymo fue 3,5 veces mejor en evitar accidentes que causaran lesiones y 3 veces mejor en evitar accidentes denunciados por la policía que los conductores humanos», aseguran.

Se antoja como solo el principio de

una apuesta que comenzó en 2009 y que acaba de recibir una nueva inyección de capital de la compañía matriz. El pasado mes de julio, la jefa de inversiones de Alphabet, Ruth Porat, confirmó en una llamada con accionistas que destinarán otros 5.000 millones de dólares para «seguir construyendo la compañía líder de vehículos autónomos a nivel mundial».

Si bien los resultados financieros de Waymo aún no son públicos, su rendimiento está incluido en la categoría *«other bets»* de la contabilidad de Alphabet, una unidad que en el último trimestre alcanzó los 365 millones de dólares, 80 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

#### La acción de Inditex cierra con un nuevo precio máximo histórico

#### EL MUNDO MADRID

Inditex, que el pasado martes se convirtió en la primera empresa española en alcanzar una capitalización bursátil de más de 150.000 millones de euros, volvió a registrar el jueves otro máximo histórico en el sesión del Ibex 35 tras cerrar a un precio de 48,85 euros.

Esto supone que los títulos de la multinacional fundada por Amancio Ortega cerraron la sesión bursátil con un alza del 0,7%, hasta esos 48,85 euros, y alcanzaron así una capitalización de 152.247 millones de euros.

Las acciones de la textil, que llegaron a rozar los 49,50 euros durante la jornada de ayer, acumulan una revalorización de un 24,7% en lo que va de año, según recogió *Europa Press.* La firma logró superar los 100.000 millones de euros de capitalización por primera vez en mayo de 2021.



#### **FE DE ERRATAS**

"El Corte Inglés informa que el catálogo de Tecnología de El Corte Inglés con vigencia del 22 de agosto al 4 de septiembre de 2024 tiene el siguiente error: Financiación hasta en 12 meses en electrodomésticos.

El proveedor Miele no participa en la financiación de electrodomésticos con fechas desde el 22 de agosto al 5 de enero. Disculpen las molestias"

## **DEPORTES**

## La NBA, un filón para el Madrid

#### **BALONCESTO.** El Real Madrid, en los últimos 10 años, ha ingresado 20 millones con la venta de jugadores

ABRAHAM P. ROMERO MADRID Desde hace algo más de una década, el Real Madrid de baloncesto tiene un plan marcado a fuego en la libreta de la sección. Formar jugadores en su cantera, fichar bien en Europa, triunfar en las competiciones continentales y permitir la salida de sus piezas hacia una NBA que no tiene problemas en pagar las cláusulas que sean. A la vez, el conjunto blanco responde a la tiranía de la mejor liga del mundo aprovechándose de aquellos que vuelven de Estados Unidos con ganas de reivindicarse. Es un ida y vuelta que beneficia al Madrid, que le ha dejado más de 20 millones en sus arcas y que, a la vez, le ha servido para reforzarse y seguir acumulando títulos. Parece fácil, pe-

El caso de Guerson Yabusele es el último ejemplo. Al francés le quedaba un año de contrato con el Madrid, despuntó en los Juegos Olímpicos con su selección y le surgió la oportunidad de volver a la NBA. No lo ha dudado. A sus 28 años, quiere intentarlo de nuevo. Fue elegido por los Boston Celtics en el número 16 del *draft* de 2016, estuvo allí dos temporadas, se fue a China, regresó a la liga francesa y en 2021 fichó por el Real Madrid. Tres años después y cuando parecía que el conjunto blanco no tenía tanto interés en renovarle, ha decidido pagar su cláusula de salida a la NBA

Millones. Los recibidos por el Real Madrid por la marcha de Yabusele a Philadelphia 76ers, el último traspaso del club blanco a la NBA

para firmar con los Philadelphia 76ers, uno de los mejores equipos de la Conferencia Este.

La situación es idónea para el club madrileño, que recibe una cuantiosa cifra (2,5 millones) por un jugador que estaba cerca de terminar contrato y que ha precedido a la operación de retorno de Usman Garuba. El ala-pívot, tras dos campañas en la NBA, vuelve a Madrid. No está descartado que Garuba, que sólo tiene 22 años, siga el camino de Yabusele en un futuro: Europa-NBA-Europa-NBA. Es un «tira y afloja» constante y como en la NBA no hay problema de dinero, el beneficio es máximo para el club madrileño.

Con su regreso a la NBA, Yabusele conseguirá aspirar a la pensión de por vida de la liga, que se le da a aquellos jugadores que disputan tres o más temporadas allí y que asciende a 36.000 dólares anuales. El francés es el séptimo jugador en los últimos 10 años en pagar su cláusula de salida al Real Madrid para irse a la NBA. La lista la completan Nikola Mirotic (2,5 millones en 2014), Sergio Rodríguez (tres en 2016), Luka Doncic (dos en 2018), Facundo Campazzo (seis en 2020), Gaby Deck (1,3 en 2021) y Usman Garuba (tres en 2021). En total, 20,3 millones en diez años

Todos esos jugadores, salvo Doncic, han vuelto a Europa. Y todos, sal-

vo Mirotic, regresaron al Real Madrid, que suele quedarse con un derecho preferencial en caso de que decidan cerrar capítulo en la NBA. Siempre, además, cobrando menos que en EEUU. La cláusula sirve de colchón para rearmar una plantilla que cada temporada es competitiva gracias a los *arrepentidos* de la NBA.

Chus Mateo maneja buenas rotaciones. Campazzo, Hezonja, Musa, Deck, Garuba, Ibaka y Tavares pasaron por Estados Unidos, Andrés Feliz y Rathan-Mayes son los fichajes continentales de este verano. El téc-

En la última década, siete jugadores se fueron a EEUU. Garuba, el último en volver nico también contará con Llully Abalde, el núcleo nacional, y podría esperar el fichaje de otro interior, la guinda al proyecto de esta temporada, que podría salir de una lista de ex de la NBA con ganas de redimirse en Europa.

Todo esto ha aliviado la caja fuerte de una sección que históricamente ha dado pérdidas a la entidad madridista, pero que en los últimos años ha sabido hacerse fuerte económicamente, siempre evitando endeudarse con salarios por encima de mercado. Así se explica cómo el Madrid se retiró de la pelea por firmar a los Hernangómez.

En el fondo del armario, la cantera, con Hugo González como siguiente perla por explotar. El alero de 18 años formará parte del primer equipo esta temporada y aspira a entrar en el *draft* de la NBA de 2025, aunque en principio no daría el salto en ese mismo momento. El plan con él es el de siempre: minutos, éxitos, NBA y derecho preferencial para su vuelta, si sucediera. Y siempre levantando trofeos en el WiZink.

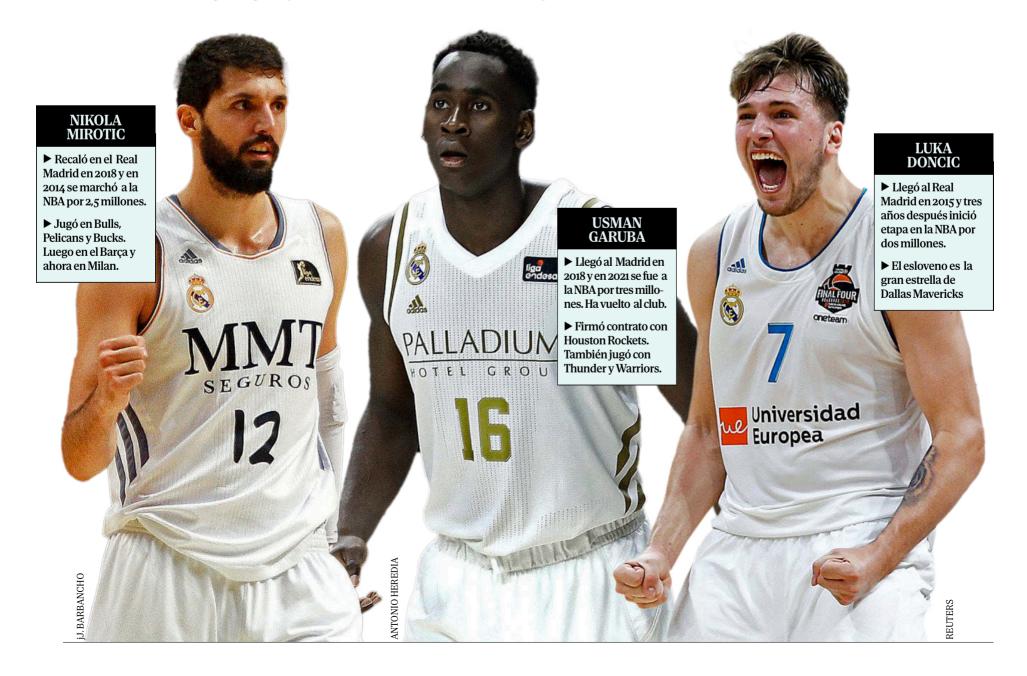

### **DEPORTES**

## El portavoz de Sinner enreda el caso de dopaje

#### E.M

El caso Sinner sigue enredándose. Tras ser absuelto el italiano por la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) por sus dos positivos del anabolizante clostebol, el portavoz del número 1 del mundo, Fabbien Benoit, en declaraciones al periódico Bild, ha añadido más confusión al suceso que ha alterado al mundillo del tenis.

Benoit afirma que el tenista sufre una «dermatitis psoriasiforme», una enfermedad que provoca daños en la piel de los pies y en la espalda. Por este motivo, su fisioterapeuta, que había usado una sustancia no permitida para curar un corte en su dedo, habría dejado impregnado este producto durante uno de sus tratamientos en el cuerpo del jugador. «Es menos de una milmillonésima parte de un gramo», señala.

«A las personas dañadas les suelen picar mucho, lo que provoca rascados y, por consecuencia, pequeñas grietas y heridas en las zonas correspondientes», ha dicho Benoit, justificando así cómo se habría producido el corte que habría propiciado después la utilización de este producto. Además, ha afirmado que el fisioterapeuta, Giacomo Naldi, compró «un producto de venta libre en una farmacia italiana».

Al ser preguntado por qué el fisioterapeuta no usó ningún tipo de guantes ni otro método profiláctico para evitar cualquier tipo de contaminación, Benoit ha afirmado que «al principio llevaba una tirita», pero que una vez el corte cicatrizó lo suficiente, se la quitó y empezó a usar el spray a diario.

Según la Agencia Mundial Antidopaje, el clostebol se ubica entre «los esteroides anabolizantes andrógenos» y bastaría con detectar su presencia en un test antidopaje para ser considerado positivo. Sin embargo, la absolución de Sinner tras dos controles por parte de la ITA, en el mes de marzo, ha suscitado críticas entre algunos jugadores.

El australiano Nick Kyrgios ha sido uno de los más contundentes después de conocer la noticia de la absolución: «Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Está bien», escribió en su cuenta de X.



La brasileña Rebeca Andrade, en la barra de equilibrio durante la final olímpica de París. GETTY

# El gran salto de Rebeca

**OLIMPISMO.** La brasileña Andrade, ganadora de cuatro medallas en París, sumó 8,6 millones de seguidores en Instagram, más que nadie

#### DANIEL G.- FONTECHA

Conseguir un oro olímpico no sólo supone cumplir el sueño perseguido durante años, también trae consigo un aumento de popularidad a nivel mundial que convierte a los deportistas en auténticos fenómenos de masas y en referentes para millones de personas que ven en su figura un modelo a seguir. Un estudio de Action Network, realizado durante las dos semanas de duración de los Juegos

París, ha revelado en cuánto han ascendido en número de seguidores enlas cuentas de Instagram de las estrellas olímpicas.

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade, que brilló en el tapiz del Bercy Arena, selleva el oro en las redes. Después de colgarse cuatro medallas (oro en suelo, plata en concurso individual, plata en salto de potro y un bronce en concurso por equipos), el número de seguidores en su cuenta

se ha multiplicado por cinco, pasando de 2,7 a 11,3 millones. 8,6 millones más de seguidores, asombroso.

Andrade, nacida hace 25 años en un municipio de Sao Paulo (Guarulhos), comenzó a practicar gimnasia cuando solo tenía cuatro años, cuando su madre tuvo que dejarla en el gimnasio a cargo de su tía, que estaba trabajando allí. No hizo falta mucho tiempo para ver sus cualidades y saber que iba allegar muy alto. Su ori-

gen humilde, su afición por el canto, su esfuerzo y su capacidad de superación tras superar tres operaciones de rodilla, la han convertido en una de las mejores gimnastas del mundo y en la deportista con más medallas olímpicas en la historia de su país con seis (cuatro en París y dos en Tokio).

Otra gran estrella es su competidora y amiga Simone Biles. La norteamericana, que dejó asombrado a medio mundo con sus tres medallas de oro en gimnasia, se sitúa en segunda posición de este ránking después de aumentar en más de cuatro millones sus números y dejar su cuenta de Instagram muy cerca de los 12,5 millones de seguidores.

Tampoco son desdeñables las cifras que ha logrado la judoca brasile-

Empezó los Juegos con 2,7 millones y los terminó con 11,3. Biles ganó más de cuatro

Medina, el surfista de la foto más viral, es el primer hombre de la lista, con 2,8 millones

ña Beatriz Souza, tercera en esta clasificación, que consiguió colgarse la medalla de oro en el torneo de más de 78 kilos y el bronce en el cuadro mixto por equipos. Esas dos medallas han servido de motor para que su cuenta, de algo más de 11.000 seguidores, haya superado con creces los tres millones. Todo un ipón.

Otras caras menos conocidas pero que han aumentado su popularidad son el surfista brasileño Gabriel Medina, primer hombre en la lista y protagonista de una de las fotos más virales de los Juegos, con su salto de tabla junto a una ola (2,8 millones de seguidores más), la *skater* brasileña Rayssa Leal, que aumentó sus números en 2,7 millones tras ganar la medalla de bronce o la jugadora de la selección estadounidense de rugby llona Maher que sumó 2,5 millones de personas a su cuenta.

En novena posición, cerrando casi el top ten se sitúa el campeón francés Léon Marchand. Su destreza y asombrosas actuaciones en la piscina han dejado también su marca personal en lo digital. En total, el nadador galo ha sumado algo más de un millón de seguidores a una cuenta que superaba por poco los 200.000.

Por último, también llaman la atención nombres como el de Stephen Curry, que sumó a su palmarés la medalla olímpica y que subió 700.000 seguidores o el italiano Thomas Ceccon, conocido por dormir en un parque en lugar de en la villa olímpica y que también ha aumentado sus números en más de 680.000.

## **DEPORTES**



#### ARRANCA LA COPA AMÉRICA CON TRIUNFO DE ALINGHI

Barcelona acogió ayer el estreno de la Copa América de vela con una regata preliminar que sirvió para presentar a los seis barcos participantes. En septiembre empezará la fase de eliminación y en octubre la final, con el **Emirates New** Zealand (defensor del título) frente a un aspirante que saldrá de las próximas eliminatorias. En la primera manga, el suizo Alinghi –en la imagen-derrotó al francés Orient Express. En la segunda, el New Zealand venció al italiano Luna Rossa. En la tercera, el estadounidense American Magic se impuso al británico Ineos. FOTO: SIU WU /EFE

## Triunfo y liderato muy sólido

**LA VUELTA.** El australiano O'Connor gana la etapa y es primero con casi cinco minutos de renta / Fue cuarto en Giro (2024) y Tour (2021)

#### VUELTA A ESPAÑA 2024

| <b>6</b> <sup>a</sup> . Jerez-Yunquera 185 km |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA                     |         |
| 1. B. O'Connor (AUS/DEC)                      | 4.28:1  |
| 2. M. Frigo (ITA/ISR)                         | a 4:3   |
| 3. F. Lipowitz (ALE/Red)                      | a 5:1   |
| 4. C. Berther (FRA/DEC)                       | m.      |
| 5. C. Rodríguez (ESP/ARK)                     | m.      |
|                                               |         |
| CLASIFICACIÓN GENERAL                         |         |
| 1. B. O'Connor (AUS/DEC)                      | 23.28.2 |
| 2. P. Roglic (ESL/RED)                        | a 4:5   |
| 3. J. Ameida (POR/UAE)                        | a 4:5   |
| 4. F. Lipowitz (ALE/RED)                      | a 5:1   |
| 5. E. Mas (ESP/MOV)                           | a 5:2   |
| Hoy: Archidona-Córdoba                        | 180 km  |

#### **CARLOS TORO**

Inesperadamente, a lo bello y a lo bestia, hubo cambio de líder. Primoz Roglic cedió el rojo a Ben O'Connor, australiano, 28 años, del Decathlon Ag2R. Rojo pasión ardiente para O'Connor. Rojo sangre derramada para Roglic.

¿Hemos dicho cedió? No. El rojo le fue arrebatado de un tirón a un Roglic sorprendido, aturdido, aunque no, obviamente, noqueado. La Vuelta ha dado la vuelta. Ha dado un giro, pero no, necesariamente, un vuelco. Entre lo temporal y lo definitivo puede caber un mundo, que está esperando, amartillado, en las grandes etapas, aún vírgenes, de la prueba.

Pero, en cualquier caso, la carrera ha tomado un sesgo impredecible y adquirido un interés inusitado. Sobre ella, entre la amenaza y la ilusión, según quién la interprete, temiéndola o cortejándola, planea la sombra de Javalambre, en aquella etapa que acabó significando en 2023 la victoria de Sepp Kuss. Y siempre, de un modo u otro, está Roglic por medio. Su histo-

ria se repite y corre el peligro de hacerlo como farsa.

En una zona de tradición y lujo taurinos, Ronda y su serranía, el australiano realizó una faena portentosa, de maestro sobrado de poderío y arte. Y la remató con una escapa-

da hasta la bola en todo lo alto. Voló, desbocado, hacia el Alto de las Abejas, mientras los ases del pelotón, encabezados por Primoz, mostraban una impotencia hija de la perplejidad y seguían perdiendo tiempo kilómetro a kilómetro.

Así salió, más rebelde que respondona, una etapa incómoda, durilla, de constantes subidas y bajadas, de ondulaciones picudas, con la meta en un largo repecho de 3ª. Y la montaña no parió un ratón, sino un gigante. Un aspirante a ganar la carrera, que empezó la jornada en la vigesimotercera posición a 1:56 de Roglic y la terminó en la primera con el esloveno a 4:51. O'Connor no es ningún piernas. Cuarto en el Tour de 2021 y en el Giro de este año, ha dado un salto de eso, de gigante, en el curso de una ceremonia de magia.

Etapa demasiado exigente para que el magro elenco de sprinters se la tomara en serio y demasiado blanda para que el amplio abanico de ilustres se la tomara a la tremenda. Etapa, pues, adecuada pa-

ra el éxito de una fuga, predispuesta al triunfo de los valientes, especímenes humanos que a la suerte le caen simpáticos. Audaces fortuna iuvat.

Y eso sucedió. En el puerto del Boyar, de 1ª, que se coronaba a 73 kms. de la salida y, todavía, a 112 de la lle-

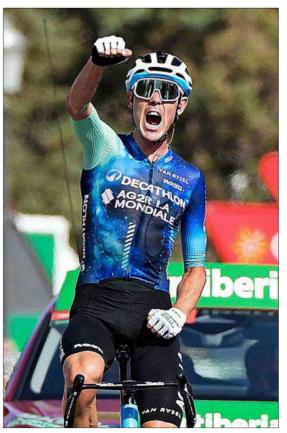

*O'Connor celebra la victoria de ayer.* C. QUICLER / AFP

gada, se armó la marimorena. Los dimes y diretes; los ataques y contraataques; los movimientos, los latigazos nerviosos, espasmódicos de la masa móvil de corredores cristalizó en una escapada de 30 elementos. Luego los 30 se quedaron en 13. Una fuga lo suficientemente numerosa y de nivel como para asegurar que el vencedor de la etapa saldría de sus filas. Ahí estaban O'Connor, Gijs Leemreize, Jay Vine, Cristian Rodríguez, Pe-

layo Sánchez, Chris Harper, Marco Frigo, Pablo Castrillo, Mauri Vansevenant, Urko Berrade, Florian Lipowitz...

O'Connor y Leemreize se disociaron de sus compañeros antes de la subida al Puerto del Viento. Frigo, Berrade y Pelayo trataron (en vano) de unirse a ellos. O'Connor se desprendió de Leemreize en el Puerto Martínez, también de 3<sup>a</sup>. Y, a partir de ahí, exhibición en solitario, incontenible, una obra de autor entre la exquisitez y la fuerza. Ese tipo de manifestaciones ruteras que hacen Evenepoel, Pogacar, Van der Poel y compañía.

O'Connor no está a esa altura ni lo estará. Pero ahora mismo no es aventurado afirmar, con toda la cautela del mundo, pero también con toda la justificación, que se ha ganado la gracia de ser considerado un outsider a tiempo completo y con

pleno derecho a llevarse una Vuelta reiniciada, reanimada, reconstituida. Una Vuelta que, tras unas etapas aplastadas por el calor, ha revivido estimulada por el fuego.

## TELEVISIÓ

#### GENERALISTAS

#### La 1

8.50 La hora de La I. 10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca verano.

15 00 Telediario I 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra.

21 00 Telediario 2 21.50 La suerte en tus manos 22.00 La gran familia.

«Como locos... a por el oro». EEUU. 2008. II2 min. Director: Andy Tennant.

23.45 Los Iglesias. Hermanos a la obra. «Los Estefan» 0.55 Invictus, ¿te atreves? «Salud: Juanma López Iturriaga y Martita de Graná».

12.15 Las rutas D'Ambrosio

ley del juez Thorne». 14.25 Ramón y Cajal. Historia de una voluntad.

15.20 Saber y ganar

18.55 La 2 express

20.25 Días de cine. 21.00 Detrás del in

21.30 Plano general. 22.00 Cartelera.

la vida valga la pena».

22.05 Historia de nuestro

23.35 Historia de nuestro

cine. «Mi noche de bodas»

cine. «Cosas que hacen que

19.00 El Paraíso de las

16.05 Vuelta Ciclista a

18.00 El escarabajo verde.

18.25 Nunca es demasiado

Detrás del instante.

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la

15.00 Antena 3 Noticias I. Deportes. 15.35 El tiempo

Sueños de libertad. 17.00 Pecado original.

18.00 YAS Verano Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 Deportes. 21.55 El tiempo. 21.55 El tiempo. 22.10 El peliculón. «El be-

cario». EEUU. 2015. 121 min. Directora: Nancy Mevers. 0.30 Cine. «Haciendo frente al enemigo». EEUU. 2001. 90 min. Director:

Robert Malenfant. The Game Show

7.00 Love Shopping TV

11.30 En boca de todos.

15.10 El tiempo.

20.55 El tiempo.

20.00 Noticias Cuatro

21.05 First Dates. 22.00 El blockbuster.

¡Toma salami!

Calleieros viaieros.

Noticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro.

ElDesmarque Cuatro.

Viajeros Cuatro.

Todo es mentira.

Tiempo al tiempo

«El caso Bourne». EEUU, Alemania, República Checa. 2002. II9 min. Director: Doug

0.20 Cine Cuatro. «Un plan

perfecto (Master Plan)» 1.50 Calleieros.

Callejeros.

Cuatro 7.30

8 20

14.00

15.30 18.30

#### Telecinco

8.55 La mirada crítica. Presentado por Antonio Texeira v Jano Mecha.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Adriana Dorronsoro y Alfonso Egea.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. 15.35 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR. Presentado nor Frank Blanco.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. 21.35 ElDesmarque Te-

**21.50** El tiempo. 22.00 ¡De viernes! Presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

1.55 Casino Gran Madrid Online Show.

9.00 Aruser@s fresh.

15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª

21.00 Especial La Sexta

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.21.30 La Sexta Columna.

22.30 Equipo de investi-

23.37 Equipo de investigación. «Alerta Plagas».

0.45 Equipo de investi-

gación. «Las cuatro plagas»

1.52 Equipo de investi-

gación, «La plaga»,

gación. «Invasores»

11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias la

La Sexta

#### VEO DMax

6.44 8.56 091: Alerta Policía. Así se hace. 10 03 Cazasuhastas

Aventura en pelotas. 15.58 La pesca del oro.

Emisión de dos episodios. 17.48 Sobrevivir en lo salvaie. Incluve «Quemado» v

«Trampa mortal en Idaho».

19.39 El liquidador. Incluye «Al descubierto», «Medidas desesperadas», «Hastiado», «Limpieza a fondo» y «Endulzar el trato»

22.00 Sirenas: ¿Realidad o

23.54 La leyenda del Megalodón.
1.48 Muerte en el pantano.

I.40 Muerte en el pantano. Incluye «Huellas en el barro» y «Profundidad mortal». 3.00 El asesino de al lado. 4.31 Control de carreteras.

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística

12.20 Don Matteo. 14.30 Trece noticias 14:30.

14.45 Sesión doble. «David

y Catriona». 16.50 Sesión doble. «El

18.30 Western. «Colorado

20.20 Cine. «Tierras leja-nas». EEUU. 1954. 97 min.

Director: Anthony Mann. 22.00 Cine Classics. «Gi

gante». EEUU. 1956. 201 min. Director: George Stevens. 1.30 Cine. «El río de la

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

TRECE

#### Movistar Plus+

7.40 Todas las criaturas grandes y pequeñas. **9.17** Total Denim: la historia de los vaqueros.

10.11 Lagerfeld: inspiración

**13.05** El instinto de Sharon

14.02 Eddie Murphy: la risa negra de Hollywood.

14.58 Ilustres ignorantes.

15.28 Cine. «Spectre». 17.49 Cine. «The Equalizer

19.46 Illustres ignorantes. 20.15 Leo talks.

20.41 Leo Harlem. 22.00 Cine. «Dragonkeeper:

Guardiana de dragones». 23.32 Poquita fe Historias de ficción. 0.20

1.15 La explosión de las

TEN 6.45 Mujeres ricas de

9.55 Venganza: millonarios

asesinos. **10.50** Killer.

11.45 Caso cerrado

episodios. 23.00 Mi vida con un

Enterrados en el jardín. Emisión de dos episo

European Poker Tour. La tienda de Galería 2.45 del Coleccionista. 3.45 Venganza: recien casados asesinos

4.30 Venganza: millonarios asesinos. **5.15** Killer.

#### 1.15 Atrápame si puedes Celebrity.

Killer.

sueños. Emisión de dos

17.20 Quédate. 20.05 A bocados verano. 21.00 Teleberri.

21.35 Teleberri kirolak. 21.55 Eguraldia. 22.15 Habitación para dos. «Del Valle de Ayala al Gorbea».

23 20 Anuella Aste Nagusia. 0.35 Cine 2. «Corrupción y poder». EEUU. 2016. Director: Shintaro Shimosawa.

## A PUNT

#### 7.00 La Colla. Les notícies del matí. 10.05 Bon dia honica.

Tresors amb història.

12.30 GR7. Animalades, un món

bestial

13.45 Açò és un destarifo. 14.00 À Punt Notícies.

«Costelles a la falsa graella. Gelat d'oryata amb fartons» 15.25 Atrapa'm si pots. 16.35 La Señora. «En

Ontinvent.

21.00 À Punt Notícies. Nit. 21.50 Entrada mora Ontiny-

#### TV3

AUTONÓMICAS

Telemadrid

11 20 120 minutes

15 20 El tiempo

raíces del cielo»

21.15 Deportes.

no fans

7.00

ETB 2

Telenoticias.

El tiempo. Buenos días, Madrid.

Cine de sobremesa.

Deportes.

Deportes.

«Cómo triunfar en Wall

19.30 Madrid directo. 20.30 Telenoticias.

21.30 El tiempo. 21.35 El show de Bertín.

Boulevard.

11.45 Juego de cartas.

15.35 Teleberri kirolak

Eguraldia.

16.10 Esto no es normal

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

Monk. «El Sr. Monk

sobre ruedas» y «El Sr. Monk y la señora de al lado». 11.25 Vascos por el mundo.

«Florentino Fernández».

23.45 Juntos y... «Fenóme-

17.20 Cine de tarde. «Las

7.30

8.10

14.55

11.15 El convidat. 12.55 Atrapa'm si pots.

Especials estiux 14.00 Telenotícies co-

14.30 Telenotícies migdia. 15.40 El doctor Martin.

17.15 Hotel Voramar. 18.55 Presentació primer equip femení FC Barcelona.

19.55 Trofeu Joan Gamper.

«Barcelona-Milán». En

directo.
22.05 Post partit Gamper Femení. «Barcelona-Milán».

22.35 La gran pel·lícula «Brillantíssim». Francia 2018. Directora: Michèle

Laroque. 0.15 Cine. «Homes a l'aigua».

#### Canal Sur

7.40 Los repobladores. Andalucía directo

10.15 Hoy en día. 11.50 Andalucía es moda.

A toda costa. 13.25 Tierra de sabores.

14.30 Canal Sur noticias I. 15.25 La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucía directo. 19.45 Cómetelo. «Bizcocho

de limón/Mousse de queso sandía». Presentado por Enrique Sánchez.

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

Sánchez. 21.25 LaLiga EA Sports.

«Sevilla-Villarreal CF».

23.30 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

ria. **0.40** El show del verano. Tierra azul.

#### PARA NO PERDERSE

#### 17.00 / Antena 3

#### La gran final de 'Pecado Original'

Pecado Original, la su-

perproducción de origen turco, llegará a su final definitivo este viernes en Antena 3. Después de más de 500 días de emoción, tensión, giros inesperados, pasiones y venganzas, la ficción cerrará su periplo de éxito en las tardes, donde ha consolidado su liderazgo día tras día superando a su rival en el global de emi-



Momento del programa.

Como no podía ser de otra manera, la gran final de Pecado Original resolverá todas las incógnitas de la serie tras

## destinos.

siones en +1,3 puntos.

#### revelarse los secretos mejor guardados de sus protagonistas, empujándolos a tomar decisiones que cambiarán sus

Çaner está un poco agobiado con el tema del matrimonio con Kumru porque toda la familia le mete presión. El día de la boda desaparece y deja escrita una nota que dice que no puede hacerlo. ¿Terminará triunfando el

#### 20.25 / La 2

#### 'Días de cine' recuerda a **Alain Delon**

Esta semana, Días de cine homenajea a Alain Delon, el mítico actor francés fallecido el pasado 18 de agosto. Delon fue una estrella en Francia y trabajó con gigantes de Hollywood. El programa de cine recordará sus papeles en grandes títulos, como Rocco y sus hermanos, El Gatopardo, El



Alain Delon.

silencio de un hombre o A pleno sol. También ofrecerá una nueva entrega de su serie de reportajes sobre Alfred Hitchcock

Negocis de familia

15.10 La cuina de Morera.

17.35 Entrada cristiana

2.15 À Punt Notícies. Nit.

#### IB3 TELEVISIÓN

6.45 6.50 Téntol. Balears des de l'aire. Extra

6.55 Píndoles Cuina amb Santi Taura. Cinc dies.

Tothom en forma. Hotel Voramar. 8.25 9 15 Illencs pel món.

7.00

10.05 11.58 Ara anam.

13.58 IB3 Notícies migdia. 15.15 15.15 El temps migdia.15.30 Cuina amb Santi

15.55 Agafa'm si pots! 16 50

Cinc dies. IB3 Notícies vespre. 21.30 El temps vespre. 21.40

Jo en sé + que tu. Cine. «La dama d'or». 0.20 Cine. «Amor, bodes i

#### ulte la programación completa de 127 canales en ww.elmundo.es/televisi

#### **SUDOKU**

#### FÁCIL 23-08-2024

| $\overline{}$ |   |   |   |   | 1 | _ |   |   |                          |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 9             |   |   |   |   | 1 | 5 |   |   |                          |
| 4             | 5 |   |   | 8 | 9 |   | 2 | 7 | )                        |
| 2             |   | 7 |   |   | 4 |   |   |   |                          |
| 3             | 9 |   |   |   |   | 7 | 6 | 5 | E 5                      |
| 6             | 8 | 4 |   | 7 |   |   | 9 |   | mos dewisoameitesed www. |
|               | 1 |   |   |   | 2 |   | 8 |   | tion of                  |
| 5             |   |   | 8 |   |   | 1 |   |   | באבט או                  |
|               |   |   | 4 |   | 7 | 3 |   |   | 7                        |
| 1             | 7 | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 0 2024                   |

#### **DIFÍCIL 23-08-2024**

| <u> </u> | CIC E | <br>202 | <u> </u> |   |   | _ |   |                        |
|----------|-------|---------|----------|---|---|---|---|------------------------|
|          | 8     |         |          |   |   |   |   |                        |
| 7        |       |         | 1        |   |   |   |   |                        |
|          | 2     | 4       | 9        |   | 5 |   |   |                        |
| 2        |       | 1       |          |   |   |   |   | mo                     |
| 4        | 7     |         |          |   |   |   | 9 | Sweh.                  |
| 1        |       |         | 8        | 7 |   | 2 |   | tiemoc                 |
|          |       | 2       | 5        |   | 1 |   | 6 | www.nasatiemnosweh.com |
|          |       | 6       |          |   | 4 |   |   |                        |
| 8        | 9     |         |          |   |   |   |   | © 2024                 |

#### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### SOLUCIÓN FÁCIL 22-08-2024

|   | 30000000000000000000000000000000000000 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 6 | 2                                      | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 3                                      | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 4                                      | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 9                                      | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 7                                      | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 5                                      | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | 8                                      | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 6                                      | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 1                                      | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 |  |  |  |  |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 22-08-2024 9 5 4 6 1 3 7 8 2

| 1 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Э | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 7 | Э | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 |



Este periódico se imprime diariamente en papel reciclado y procedente de bosques sostenibles.

Imprime: Bermont Impresión, avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. | Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

a través de ningun soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente probibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.



#### ALBERTO DI LOLLI

#### EN CAMISA DE ONCE VARAS

QUIÉN. Madrileña, 38 años. Revoluciona desde hace años la crónica rosa como tertuliana y protagonista, pero es mucho más: licenciada en Publicidad y en Criminología, 'influencer', escritora, madre, activista...

QUÉ. Tras una salida tormentosa de Mediaset, vuelve a ser colaboradora estelar en 'D Corazón', en TVE

#### **ALBA CARRILLO**

PRESENTADORA DE TELEVISIÓN

## «Disney me hizo mucho daño y acabé con tíos que sólo me quería

#### IÑAKO DÍAZ-GUERRA

Pregunta. – Tengo la sensación de que hay una discordancia enorme entre quien es y la imagen que se tiene de usted.

Respuesta.— Es así y cada vez tengo más esa sensación. Las apariencias engañan. Eres guapa, alta, rubia... pues no serás muy lista. Eso siempre ha pasado y no ha cambiado. Si eres mona, presume de ello lo mínimo o te van a etiquetar y a machacar.

P.-¿Se ha tenido que hacer mucho la tonta para triunfar en la tele?

R.— Me he tenido que hacer la tonta de manera irónica. La gente inteligente lo ha pillado y otras muchas personas se han creído que de verdad era así. Debemos replantearnos la idea de que las guapas somos tontas y bien aceptadas en la sociedad. Ambas cosas son falsas. Tienes que demostrar mucho desde pequeño. Mucho bullying viene por ser guapo o por ser listo. Se margina al que destaca, sea por lo que sea.

P.-¿Cómo se vive cuando tu vida sentimental es analizada en platós de TV?

R.—A estas alturas, con absoluta normalidad porque estaba estudiando la carrera cuando entré en *Supermode*do, rápidamente conocí a Fonsi Nieto y toda mi vida adulta ha sido así. Soy el animal que está en el zoo, no conoce la libertad y, entonces, no la echa de menos. He tenido épocas difíciles, pero ahora soy muy consciente de quién soy y no me quita el sueño. P.— Insulta usted con mucha gracia.

P.– Insulta usted con mucha gracia.
R.–Me sale de las entrañas y ese gracejo que tengo le gusta a la gente. Tampoco son insultos chungos, es más ironía, que es síntoma de inteligencia. He leído mucho a Jardiel Poncela y al final algo se queda.

P.—Con sus ex no se corta. A Courtois le llamó *Corticuá*, colocando muy cerquita el dedo pulgar y el índice.

R.– [Risas] Es que tengo familia del Atleti. Digamos que nos decepcionó a muchos por unas cosas u otras y hemos hecho un club de damnificados. P.–De Feliciano López dijo que le sorprende que dirija el Masters de Madrid porque «no sabía gestionar ni su nevera, le mandabas a comprar y no distinguía el lomo del salchichón».

R.— Me dicen que siempre he tenido novios muy por debajo de míy es cierto, pero yo también estuve ahí por debajo de mí. Ahora estoy en otra fase, por suerte. Esas elecciones delatan el momento de autoestima en el que me encontraba y asumo que elegí parejas que me quedaban pequeñas. Tampoco yo estuve a la altura.

P.-¿La tele es la jungla que parece?
R.-Siempre había defendido que había gente de fiar, pero ahora... De toda mi carrera he sacado dos amigas de verdad, Rocío Carrasco y Estela Grande. Cuando pasó todo el tema de Ana Rosa Quintana me di cuenta de

que vivía en un mundo utópico respecto a la tele y las personas. En la televisión todo es sálvese quien pueda y da igual los cadáveres que dejes.

P.—El «tema de Ana Rosa» fue su despido a raíz de liarse, en la cena de Navidad, con el colaborador Jorge Pérez, que estaba casado. ¿Ana Rosa ha sido su mayor decepción?

R.—Ana Rosa no ha sido ninguna decepción porque nunca confié en ella, más allá de que era mi jefa y me pagaba. Con el tema de Jorge Pérez hizo alarde de un machismo encarnizado y un cinismo editorial fuera de todo control, porque tú no puedes ser el brazo ejecutor, la productora que explota el tema y luego decir que no tendría que haber salido nunca. Ella mandaba y si hubiera querido, ese tema nunca se hubiera sabido. Pero, nada, a mí me despidieron y el infiel ahí sigue colaborando y cobrando.

«La idea de que las guapas somos tontas y bien aceptadas en la sociedad es falsa»

«En la televisión todo es sálvese quien pueda y da igual cuántos cadáveres dejes» P.- Usted estaba soltera, ¿no?

R.— Claro, pero seguimos con el machismo de la robamaridos y la golfa. Además, yo había dicho aquello de que no puedo tomar vino porque se me abren las piernas, que todo el mundo con media neurona entiende que es una broma, y me machacaron. Esa misma broma la hace un hombre y todo es jiji jaja. Aparte de que soy una mujer adulta y soltera, si se me abren las piernas, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pero todavía hay censura para las mujeres y ahí está Jorge Pérez en Mediaset y yo, como fui la manzana de la tentación, a la calle.

P.- Últimamente se ha posicionado abiertamente a la izquierda. ¿Por qué ha decidido empezar a hablar de política cuando se mueve en un campo tan neutro como el del corazón?

R.- No voy por ahí con cócteles molotov, simplemente es mi palabra. Voy levantando la voz por mis experiencias vitales, por cómo veo crecer algunos movimientos peligrosos y porque los derechos humanos no se negocian. Defiendo el mundo en el que quiero que crezca y viva mi hijo.

P.-¿Qué experiencias vitales?

R.— Soy de familia trabajadora y hemos tenido unos enfrentamientos con socios muy de derechas que han arramblado con todo. Y en el plano personal, mi ex marido [Feliciano] no para de hablar de política muy a la derecha y no es alguien a quien convenga hacer caso. Cuanto más me relaciono con un tipo de personas, más quiero irme al otro lado.

P.- ¿Cómo navega entre el feminismo y la cosificación del mundo de la publicidad y las redes sociales?

R.—Me he sentido sexualmente cosificada en el trabajo alguna vez, pero lo que más me he sentido es infravalorada. Desde la universidad me han tratado a menudo como si sólo fuera una cara y un cuerpo, eso nunca ha desaparecido del todo y me da mucha rabia. Me ha empujado a trabajar mi cabeza, porque soy mucho más que un físico. El halago es que me digan qué tía más culta o más divertida. Eso conlleva un esfuerzo personal, pero ser guapa me vino de serie. P.—Pero, inevitablemente, influye en cómo la miran.

R.- Lo sé y me doy cuenta. Hay tíos que sólo me quieren por mi cuerpo y son con los que he acabado casi toda mi vida. Disney me hizo mucho daño. Tengo una gran necesidad de enamorarme y de que llegue un príncipe muy guapo aunque luego sea gilipollas. Menos mal que ahora hay Brave y Frozen y las princesas ya no aguantan machirulos, pero yo me eduqué con el cuento del príncipe azul y fui a dar con hombres que se quedaban en mi carcasa. Tenía tantas ganas de sentirme querida que me aferraba a ellos y era caldo de cultivo para convertirme en sólo un objeto bonito.

P.- Ha hablado varias veces de la Alba de antes y la Alba de ahora. ¿Cuál fue el punto de inflexión?

R.—No es un momento exacto. Son la experiencia, la madurez y mucha terapia. He vivido mucho tiempo sin ser libre, sin poder decir lo que pensaba y sin sentirme verdaderamente yo. Eso ya no va a volver a pasar.



## PAPEL VERANO | EN PORTADA

Por Silvia Lorenzo. Ilustración de Josetxu L. Piñeiro

lgunas mujeres se quedan en la memoria de un hombre si una vez caminaron por una calle...», escribió Rudyard Kipling. «Puedo recordar cada vez que vi a la señora B.[...]: cómo estaba, qué decía y qué aspecto tenía. Ese es el secreto. No es la

belleza, por así decirlo, ni hablar bien necesariamente. Es sólo *eso*». Así hablaban de la primera *itgirl*, Mrs. Bathurst, la mujer que dio nombre a un relato homónimo de apenas 20 páginas que se publicó en 1904 en la *Windsor Magazine*, una revista ilustrada de publicación mensual en la época georgiana en Inglaterra. Aquel era el lugar al que había que recurrir entonces para encontrar la ficción más desenfadada y, también, lo que hoy bautizamos como la cultura pop. Últimamente, basta con un clic o un *scroll*, costumbre que inevitablemente desvirtúa al tipo de figuras femeninas equiparables a la mujer sobre la que fabuló el escritor británico.

¿Existe, pues, algún nexo entre las chicas que entonces creaban las tendencias y las que lo hacen ahora? Claro que sí: Taylor Swift. La cantante rescató del olvido colectivo en el último tema de su álbum *The Tortured Poets Society* a la primera *it-girl* (real) de la historia: Clara Bow. *«Extraordinaria / en toda tu vida, ¿sabías / que te escogerían como a una rosa?».* El taquillazo de 1927, *It*, dirigido por Clarence G. Badger y Josef von Sternberg, bautizó a la actriz de Brooklyn como la primera *it-girl*. Casi 100 años y tres revoluciones tecnológicas después, esta etiqueta que gastan determinadas mujeres no ha sufrido cambios en esencia, aunque sí había disminuido la probabilidad de conferir el título.

El taquillazo que protagoniza Glen Powell, el novio de internet – Twisters (2024) – no sólo ha servido para advertir de los terroríficos vendavales que azotan Oklahoma (Estados Unidos), sino que también ha atribuido a la actriz Daisy Edgar-Jones el prestigio que merece desde hace tiempo. En el mundo de las redes, la irlandesa ha sido escogida como la it-girl del momento, pero esto no siempre ha sido así.

Vayamos por partes: lo cierto es que la actriz

"Una 'it-girl' es una mujer misteriosa de aire desenfadado, espíritu elegante y belleza discreta que genera admiración"

#### "El mito sólo se crea si hay distancia física y personal por medio. Sin misterio, el ideal inalcanzable se esfuma"

saltó a la fama cuando protagonizó *Normal People*, la serie de Hulu inspirada en la novela homónima de Sally Rooney. Desde entonces, Daisy participó en rodajes de gran talante como *La chica salvaje* (2022), *Fresh* (2022) o *Por mandato del cielo* (2022). Esta última le valió su segunda nominación al Globo de Oro –la primera vino de la mano de su interpretación en *Normal People*–. A pesar de trabajar sin descanso y desempeñar papeles importantes en proyectos notables, solía pasar desapercibida y no destacaba por encima de otras actrices. Ahora, en cambio, gracias a una astuta estilista, Daisy Edgar-Jones es la favorita del público más joven, que le ha llegado a adjudicar el

título que de antaño lucía la mítica Clara Bow.

La gran pantalla siempre ha brindado rostros y personalidades que triunfaban, precisamente, por tener ese je ne sais quoi, algo perceptible a la legua aunque indescriptible a su vez. Farrah Fawcett, Winona Ryder, Sienna Miller. A través de ese gigantesco escaparate que es el cine, no son pocas las actrices han tenido la oportunidad de convertirse en ese alguien inalcanzable a quien todas las chicas quisieran parecerse. «Una it-girl es una mujer misteriosa de aire desenfadado y espíritu elegante. Tienen una belleza discreta: son delgadas y finas, aniñadas y dulces, desprenden cierta inocencia y generan admiración. Y Daisy Edgar-Jones encaja en esta definición», explica la redactora de YoDona y escritora, Charo Lagares.

Las it-girls son el momento, la tendencia, la encarnación de un ideal esquivo, que se puede percibir, pero no alcanzar. No obstante, no debemos confundirnos: «Es el público de la época quién busca y escoge a sus propias it-girls», dice Lagares. En efecto, cada periodo tiene sus propios referentes: según Darina Granik, investigadora de iconos de la moda, «una it-girl es una figura emblemática de un momento cultural concreto. A veces, incluso, son los propios personajes que interpretan las actrices los que trascienden: la Annie Hall de Diane Keaton, la Carrie Brashaw de Sarah Jessica Parker, la Blair Waldorf de Leighton Meester o el personaje que protagoniza Lily Collins en Emily in Paris, aunque estas dos últimas intérpretes no se han subido a la ola de popularidad de sus personajes como sí lo hicieron las otras dos», explica.

Son las mujeres quienes escogen a estos referentes porque «romantizamos la moda y la imagen aniñada de las chicas: pasa mucho con Sofia Coppola y todo lo que ella encarna», cuenta la redactora de *YoDona*. «Esa inocencia y manera de jugar con las formas de vestir es lo que indica que aquí lo que mira es el ojo femenino. Buscamos un ideal de atractivo que difiere de esa mujer sexy que gusta a los hombres».

¿Se reduce el asunto a la moda, entonces? No exactamente. Fernando Merino dirige la sucursal madrileña de la agencia española Uno Models y aclara que «no siempre tiene que ver con la moda, sino que todo depende del tipo de imagen que se quiera dar». «La imagen forma parte de esa querencia por cuidar el objeto en el que inevitablemente se convierten», comenta Lagares, «pero nunca pierden la espontaneidad y la naturalidad que vertebran esta idea». Para

Carlos de Burgos, actor y creador de contenido de cultura pop en Tik Tok, lo que define a una it-girl es la presencia. «Debe haber algo más detrás. La idea es que con unos vaqueros cortos y una camiseta blanca, las miradas vayan a esa chica en concreto y no a las demás. El tema va de esencia, identidad y aura. Porque, en realidad, te metes en Instagram y todas las chicas son iguales y cuentan lo mismo. Una it-girl es magnética incluso en sus imperfecciones. Esa es la gracia».

La dimensión temporal a la que nos hemos referido es lo que proporciona el contenedor del que salen todas ellas. Si en el siglo XX este tipo de chicas influyentes salían de la gran pantalla, en el XXI lo hacen a través de las redes sociales. «La figura ha decaído por culpa de internet y de la exposición a la que se someten en redes sociales, que desdibuja la imagen de una it-girl», comenta Lagares, «el mito sólo se crea si hay distancia física y personal de por medio. Sin misterio, sin esa percepción de que son inalcanzables, el ideal desaparece», dice. Por su parte, Granik argumenta que «a través de las redes sociales las estrellas pueden controlar su imagen y no dependen tanto como antes lo hacían de la prensa rosa».

El papel de los medios tradicionales divide a las voces que explican la actualidad de las itgirls. Mientras que Merino argumenta que «salir en la portada de Telva, Hola! o Superpop es importante para que te vean en más sitios», y Lagares ensalza la labor de los fotógrafos –«La gracia era no saber dónde estaban, que los paparazzi pillaran a nuestras itgirls favoritas por la calle, desprevenidas»–; Granik reduce el poder de las revistas y ensalza las cuentas de estas chicas en internet porque «las ayuda a perpetuar su mensaje».

Por otro lado, Carlos de Burgos ahonda en la cuestión de la exposición: «Para mí, Gala González [socialité, modelo y diseñadora española] es una it-girl. Pero mi relación con ella no deja de ser a través de una imagen de Instagram que sé que tiene trabajo detrás y hacia la cual podría desarrollar cierto recelo. Por eso solemos atribuir el título a actrices y no a influencers, por una cuestión de vinculación. Viendo a estas mujeres en un largo plazo, en series o en películas que apelan a nuestras emociones y ensalzan nuestros valores, se establece un vínculo mucho más estrecho». Para el actor el epítome es sencillo: «Si te ven, se acuerdan de ti y te saldrán proyectos».

Pero «no hay que confundir tener éxito con ser una *it-girl»*, advierte De Burgos. «Reese Witherspoon es famosa y no es una *it-girl* por mucho que en una



## **EN PORTADA** PAPEL VERANO



alfombra roja lleve un Tom Ford espectacular. Con Nicole Kidman y Elsa Pataky pasa lo mismo: son guapas, conocidas y han hecho muchas películas. Pero les falta *eso*». Charo Lagares dibuja esta frontera de forma más precisa al hablar de Jennifer Lawrence: «Hubo una época en la que estuvo muy expuesta, pero de un

«Lo de Daisy Edgar-Jones es cosa de este momento particular, dudo mucho que se prolongue en el tiempo. Lo usa para conseguir ser una actriz con trayectoria en Hollywood porque, o empieza a currarse su imagen o dejarán de lloverle los papeles. Aunque parezca una frivolidad, todos nos guiamos por la imagen. Hoy en

#### "Son figuras emblemáticas de un momento cultural concreto. A veces transcienden más los personajes"

#### "Atribuimos el título a actrices porque a través de sus películas establecen vínculos estrechos con el público"

tiempo a esta parte no aparece por la calle ni concede entrevistas. Esto se debe a que antes el público la percibía como una amiga con la que saldría a tomar una cerveza y, precisamente, esa exposición y cercanía es lo que rompe la dinámica de la deseabilidad».

«Si las it-girls se desbordan y se sobreexponen, la concepción del público respecto a ellas como diosas inalcanzables desaparece. Por eso es importante que ocupen ese espacio determinadas actrices, para mantenerse deseables», dice la redactora. En cierto sentido, Fernando Marín apoya esta perspectiva, aunque desde un ángulo empresarial: «Ser una it-girl es puro marketing. Consiste en saber venderse para entrar en las industrias del cine o de la música».

Nos adentramos así en el fenómeno Daisy Edgar-Jones porque, para el tiktoker, se trata de una estrategia que pretende subsanar cierta sensación generalizada de que la actriz «no estaba en el meollo». «Su primera aparición en el mundillo fue junto a Paul Mescal, que aprovechó mejor el tirón de la moda. Va a hacer *Gladiator* y el 80% de su éxito se debe a los looks de calzoncillos y calcetines blancos con los que aparecía por la calle. Parece que Daisy ha terminado de entender de qué va todo esto».

Los conjuntos de la actriz son de estilo boho-chic, la versión más elegante y sofisticada del estilo bohemio, encumbrada por actrices como Sienna Miller o modelos como Kate Moss. Ambas it-girls en diferentes momentos. Chloé, Gucci o Victoria Beckham son algunas de las marcas que Danni Michelle, su estilista, está escogiendo para vestir a Daisy. Y quizás ahí resida la clave: la irlandesa contrató a la profesional, con la que también trabajan Hailey Bieber y Kendall Jenner, para elevar, vestimenta mediante, su estatus como actriz.

día nada se procesa y nadie va a escuchar tu discurso: primero porque no hay tiempo y, aparte, porque no interesa. Así que, en este sentido, estoy convencido de que a lo largo de la semana de su bum estilístico, le habrán propuesto más proyectos que en estos dos últimos años», dice De Burgos, que lo reduce todo a una cuestión de alcanzar el término exacto de visibilidad.

«A Brigitte Bardot le pasó lo mismo», añade el creador de contenido a modo de colofón, «tuvo tirón unos cinco años o así. La diferencia es que su imagen sí perduró». Y es ahí, precisamente, donde Darina Granik pone el acento de todo el asunto: «Con el tiempo, algunas it-girls son susceptibles de convertirse en iconos de moda. La clave para ello es la sinceridad de estas mujeres tanto dentro como fuera de la gran pantalla. Audrey Hepburn dominaba ese aspecto y mira en qué se ha convertido. De momento, la actriz actual que más rápido ha alcanzado ese cénit ha sido Zendaya, cada una de sus apariciones supera la anterior. Es impresionante», zanja la investigadora.

En su relato de 1904, Kipling recordó en numerosas ocasiones lo siguiente: «Había muchos de nosotros hablando de ella». Desde actrices a blogueras, pasando por personalidades de las redes sociales, todas estas mujeres tienen un elemento en común: que en un momento dado, están en boca de todos. Y aunque en estos momentos esa figura deseable, misteriosa, inalcanzable y endiosada se encuentre en un declive notable por la exposición con que amenazan las redes, de vez en cuando alguien deslumbra como lo hacían antes las primeras it-girls sin siquiera imaginarlo. «Agarra la gloria», canta Taylor Swift. Y eso es definitivamente lo que ha hecho Daisy Edgar-Jones. La itgirl de 2024. Veremos lo que dura.

# PAPEL VERANO | CRÓNICA



Salón interior v

comedor principal

 $FUENTE: F\'orum\ Sailing\ Anarchy, Financial\ Times, Corriere\ della\ Sera, superyach times\ y\ elaboraci\'on\ propial times\ propial.$ 

# sala de Camarote Camarotes para la tripulación (10)

EMILIO AMADE / EL MUNDO

## "NO VIMOS LLEGAR LA TORMENTA, NOS PILLÓ POR SORPRESA"

Puente

Naufragio en Sicilia. "Marinero experimentado", el capitán del yate Bayesian, hundido el pasado lunes, declaró ante la Fiscalía, pero nadie ha sido imputado de momento

Por **Giusi Fasano** (Corriere della Sera) Infografía de **Emilio Amade** 

n hombre de gran experiencia. Así describen a James Cutfield, de 51 años y capitán del Bayesian, el velero que se hundió la madrugada del pasado lunes en Porticello, cerca de Palermo (Italia) y en el que fallecieron siete personas. Al cierre de esta edición, los servicios de rescate italianos desplegados en la zona intentaban rescatar el sexto cuerpo, después de dos días trabajando, y el séptimo sigue desaparecido. Dentro del yate de lujo de 30 millones de euros había 22 personas, entre pasajeros y tripulación, en un viaje organizado por el multimillonario británico Mike Lynch para su familia y amigos tras ganar un juicio.

Durante la madrugada del miércoles al jueves, el capitán Cutfield, de nacionalidad neozelandesa, fue extensamente interrogado por los magistrados de la Fiscalía de Termini Imerese, encargados de la investigación del naufragio. Cutfield es consciente de que el peso de lo ocurrido podría caer sobre sus hombros: él era el que daba las órdenes, quién decidía dónde pasar las noches y evaluaba las situaciones meteorológicas y los posibles peligros que pudieran acarrear. Es decir, es la primera y más importante pieza para entender por qué se hundió el superyate.

Área de descanso v bar

Investigadores y magistrados le escucharon durante más de dos horas. Según fuentes de la investigación, Cutfield, como el resto de los supervivientes interrogados hasta ahora por la Guardia Costera italiana, no ha dado de momento datos que permitan

aclarar la situación –«no dijo nada que nos hiciera saltar de los asientos»–. La primera versión, aportada por Cutfield en la noche del miércoles, es que «la tormenta llegó por sorpresa». «No la vimos venir», añadió. Aunque esta versión del capitán no ha sido aún confirmada oficialmente.

A partir de ahora, serán las declaraciones del capitán y su propio informe sobre las operaciones llevadas a cabo por él y su tripulación, las que permitan dilucidar si cala pueda bacer responsable y de qué exc

se le puede hacer responsable y de qué exactamente. La investigación, por el momento, está abierta como naufragio negligente, pero sin dar nombres de los posibles causantes de la negligencia.

Una posibilidad es que se hubiera hecho una evaluación meteorológica y de riesgos desacertada. Hasta el momento, ninguno de los 15 supervivientes, incluido el capitán, ha sido escuchado en presencia de un abogado. Por lo tanto no hay personas aún bajo

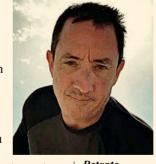

Comedo

exterior de proa

Retrato del capitán del Bayesian, James Cutfield.

#### El capitán, James Cutfield, de origen neozelandés, trabaja en yates de lujo desde hace ocho años

El peso de lo ocurrido podría recaer sobre sus hombros por no evaluar convenientemente la meteorología investigación. Se da la circunstancia, además, de que la Fiscalía en cuestión, dirigida por Ambrogio Cartosio, es conocida por ser muy reservada y no se ha podido conocer ni la totalidad de las declaraciones del capitán ni su estado de ánimo. Tampoco su experiencia en el mar.

A este respecto, se conoce el testimonio de Mark Cutfield, hermano del capitán, al periódico de su país *NzHerald*. Lo describe como un «marinero experimentado» que trabaja como capitán de barcos de lujo desde hace ocho años. Antes de ser contratado por Mike Lynch para este viaje, había trabajado para un multimillonario turco. A lo largo de su carrera, según ha contado su hermano, ha trabajado también en la industria de la construcción naval y, en su juventud, como regatista.

Es decir, Cutfield acumula años de experiencia con barcos de gran envergadura y es un gran conocedor del Mediterráneo. Casado con una mujer de Mallorca, vive en esta isla española habitualmente. Ella ya se ha desplazado a Sicilia para ayudar a su marido, cuyo estado de salud es bueno. «Mi hermano está bien», ha dicho Mark Cutfield. «Hablé por teléfono con su esposa Cristina, y me tranquilizó sobre su estado».

Así que se desconoce cómo pudo naufragar un yate de 56 metros de eslora como el Bayesian en pocos minutos. Según expertos en ingeniería náutica y en seguridad, hay tres posibles causas que podrían explicar esta tragedia en la que han fallecido siete personas, una de ellas un bebé de un año, Hannah, hija del organizador del viaje, Mike Lynch, también fallecido. Se han localizado ya seis cuerpos y uno de ellos debe ser aún rescatado.

La primera causa del naufragio serían las condiciones meteorológicas. La pregunta es si la tromba de agua producida por la tormenta se podría haber previsto. «El viento era muy fuerte: no era normal, no era un torbellino ni un tornado, era algo más...», dijo Giuseppe Cefalù, un pescador de Porticello que fue de las primeras personas en prestar ayuda a los supervivientes. Otra cuestión es el desequilibrio que sufrió el velero durante la tormenta y, también, que estuviera en el lugar equivocado durante la misma.

## **SERIE** PAPEL VERANO

## EL BONSÁI DE ABASCAL Y LA GRULLA QUE TODOS HÍCIMOS EN BENIDORM

Sesión continua (IV). En 1984 todos pensaban que era más fácil atrapar una mosca con unos palillos que ver a 'Karate Kid' como fenómeno cultural

Por Jorge Benitez

n señor japonés que habla mal inglés pese a vivir en Estados Unidos durante 30 años le cede toda su conocimiento karateka a su vecino, un adolescente algo tolili que sufre *bullying*, pero que gracias a un poco de bricomanía, un lavado intensivo de coches y un disfraz absurdo de ducha se liga a la guapa del instituto.

Esto es (The) *Karate Kid*. Gracias a dios el título no se tradujo, algo muy habitual en la España ochentera. Hubiera sido muy duro referirse a ella como *El chico karateca*.

Por esta película los que fuimos niños en 1984 aprendimos lo que es un bonsái (Santiago Abascal se hizo fan de ellos por la película), que la grulla es un animal más peligroso que la cobra y que David puede vencer a Goliat antes de ir a clase de catequesis. Además de un conjunto de frases que bien podría haber firmado Marian Rojas Estapé en uno de sus *bestsellers* vitamina: «Joven abeja necesita joven flor, no ciruela pasada»; «No existe estudiante malo, existe mal profesor», «Pelea no bueno, pero si tener que pelear, gana ...

«Eran tiempos juveniles y el cine palomitero devoraba todo», escribe Oscar C. Segura en su 80 Rebobinados (Círculo Rojo), libro de amor cinéfilo por esta década. «Se necesitaban nuevos héroes que alimentasen a las hordas de chavales con acné y aires de sueños truncados. Daniel Larusso (Ralph Macchio) fue ese emblema».

Lo cierto es que el *casting* de esta película no fue el inicialmente previsto. Macchio consiguió el papel tras el descarte de Charlie Sheen (cómo nos habríamos reído) y de Sean Penn (demasiada intensidad para una peli de instituto). De crío había hecho un anuncio de chicles y una comedia televisiva, si bien había entrado en el cine por la puerta grande. Francis Ford Coppola reclutó a Macchio para *The Outsiders* junto a futuras estrellas de su edad, de Patrick Swayze a Tom Cruise, y a él le dejaron como secundario del club de fans de la *Superpop*.

Más difícil todavía lo tuvo Pat Morita, el legendario señor Miyagi. Nadie se lo tomó en serio en la prueba inicial porque era un actor cómico que había tenido papeles en comedias televisivas. No daba la impresión de poder convertirse en un maestro zen. Le dijeron eso de «ya le llamaremos». En realidad, el estudio confiaba en dotar de prestigio a la película con la contratación de Toshiro Mifune, el legendario actor de Akira Kurosawa, pero cuando contactaron con él se dieron cuenta de que no hablaba ni papa de inglés. Morita fue llamado para una segunda prueba en la que *orientalizó* su pronunciación, algo que también hizo el doblaje al español, y se puso taciturno y reflexivo. Funcionaba.

«Pat Morita y yo nos metimos juntos en una habitación, cogimos las páginas del guión y comenzamos a leer. Salió sin esfuerzo», reconoció Macchio en una entrevista hace 10 años en la revista *Variety*. «La magia

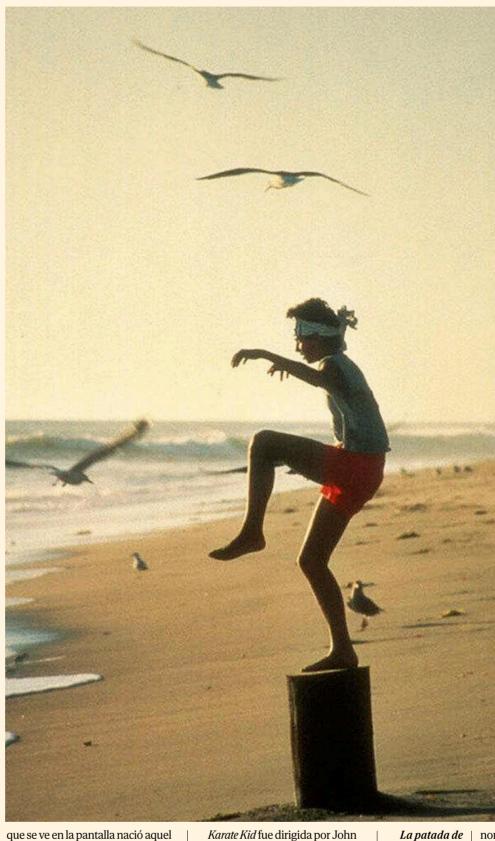

que se ve en la pantalla nació aquel primer día».

La historia personal de Morita demuestra que estaba destinado a ser Miyagi. Hijo de un jornalero agrícola, enfermó de tuberculosis de crío y se pasó 10 años en un sanatorio sin poder jugar con otros niños. Además, su familia vivió uno de los capítulos más ignominiosos de la historia estadounidense: fue enviada a un campo de concentración junto a otros 100.000 americanos de origen nipón cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial.

Karate Kid fue dirigida por John G. Avildsen, ganador de un Oscar con Rocky y que aspiraba a contar una historia de desamparados. El chaval recién mudado que lucha por integrarse y se enfrenta a los malotes del gimnasio nazi Cobra Kai y la del viejo inmigrante atrapado por la misantropía y las tradiciones. Se basó en una idea del productor Jerry Weintraub, que le había hablado de una noticia sobre un chaval enclenque que era acosado en el colegio y terminó convirtiéndose en un maestro de artes

Ralph Macchio pasó de ser carne de la 'Superpop' a un Jorge Sanz en declive que ha resucitado gracias a 'Cobra Kai'

La familia de Pat Morita fue internada en un campo de concentración en EEUU durante la IIGM por su origen japonés marciales. El personaje del señor Miyagi se inspiró en Chojun Miyagi, fundador de la escuela de karate de Okinawa.

Si en Indiana Jones y el templo maldito los asiáticos dan miedo, son salvajes y comen cosas asquerosas (no nos habían conquistados con el sushi y el pollo tikka masala) Karate Kid muestra su originalidad por ser una domesticación del género de artes marciales. Su objetivo era hacer una de Bruce Lee pero sin violencia y apta para todos los públicos.

Esta visión la describe muy bien Hadley Freeman en *The Time of My Life* (Blackie Books): «Me imagino que el señor Miyagi (¡tan sabio!, ¡tan indescifrable!, ¡tan asexuado!) no forma parte del Panel Japonés de Importantes Figuras Culturales, pero al menos no se burlan de él. Bueno, excepto cuando no consigue atrapar la mosca con los palillos, que es como a los japoneses les gusta pasar la noche. Qué pringado».

Ni por presupuesto, actores o expectativas esta película iba a destinada a plantar cara a Spielberg o a Cazafantasmas. Pero lo hizo. Aunque la crítica se mostrara desconcertada. Catalogada por muchos cinéfilos de historia «trillada», un ejemplo más de ese género de aventuras con «críos en peligro» creado por Steven Spielberg, sí que convenció al influyente Roger Ebert, el crítico más popular de aquella época en Estados Unidos, que le dio su voto de confianza y consideró que la película tenía las interpretaciones «más icónicas» de la década. De hecho, Morita, ¡que tenía sólo 43 años y todos veíamos como la reencarnación del abuelo de Heidi con ojos rasgados!, fue

nominado al Oscar.

la grulla de

'Karate Kid'

hostia más

la historia.

fue para una

generación la

legendaria de

Karate Kid multiplicó por 10 su presupuesto en taquilla y en 1985 fue la película más alquilada en los videoclubs (cuánto os echo de menos) del mundo.

Cuando uno observa a Ralph Macchio, que hoy es sexagenario, lo ve como a nuestro Jorge Sanz adoptado. Alguien que se ha pasado la mayor parte de su vida aceptando humillaciones, memes y chistes de gasolinera. Su siglo XXI ha sido muy duro. Su agente comunicaba siempre y el dinero escaseaba. Tanto que ForoCoches se llenó de nostálgicos que preguntaban por su paradero. Alguno lo imaginaba muerto. Por fortuna, fue rescatado gracias a la fiebre nostálgica de los 80 con la reciente *Cobra Kai*. Por fin pudo reírse de sí mismo y de Danielsan. Encima el físico le acompaña. Cuando en un sarao, un periodista le preguntó cómo conseguía conservarse tan bien, Macchio explicó su secreto: «No trabajar».

## PAPEL VERANO | SERIE



## MOLINO CULEBRO, EL MUSEO "HUMILDE" QUE SIEMPRE QUISO SARA MONTIEL

Museos españolísimos (V). Para entrar al centro hay que pedir cita porque el espacio de un molino es pequeño, lo que otorga al visitante una intimidad inusitada. Sara quiso que fuese así

Por **Esther Mucientes**. Fotografía de **Sergio Enríquez-Nistal** 

o era una niña que solo se fijaba en lo bello, nada más. Por ejemplo, en el paisaje de Campo de Criptana, con sus molinos. Eso me quedó grabado para toda la vida. Como también la vista desde la ermita de la Virgen de Criptana». Sara Montiel amó su tierra, su pueblo, su Campo de Criptana (Ciudad Real) hasta el fin de sus días. Adoraba los vientos, sus campos, sus molinos, sus calles empedradas, sus casas blancas con cercos azules, su virgen. Adoraba ser manchega por encima del glamour de Hollywood, de las noches sin fin madrileñas, de las tardes mexicanas. Por eso, nuestra Saritísima, habiendo podido elegir cualquier parte de España o de América para instalar su museo, quiso que éste estuviera en su tierra, en el Molino Culebro de Campo de Criptana.

El Molino Culebro, situado en plena Sierra de los Molinos, uno de los 10 molinos que se mantienen en pie en la localidad manchega -tres de ellos considerados históricos, pues mantienen su estructura original, e incluso, siguen moliendo una vez al mes-rinde homenaje a la figura de Sara Montiel, pero también a la figura de María Antonia Abad Fernández, su nombre verdadero, el nombre con el que le gustaba que le llamaran quien la amaba y a quien ella amaba. Antonia, Sara, Sarita de América siempre quiso que su museo estuviera en un molino, y lo inauguró ella misma en 1991.

«Fue ella la que decidió tener su espacio, su museo en un sitio tan humilde como un molino. Y lo quiso porque nunca se avergonzó de sus orígenes humildes», explica Rosa Ana Fernández Ruiz, tercera Teniente de Alcalde y responsable de Cultura del Ayuntamiento de Campo Criptana. «El que es de aquí, cuando alguien le pregunta de dónde eres, siempre responde, del pueblo de 'la Sara'», dice con orgullo. Y entre risas mientras abre la puerta del Molino Culebro.

En Campo de Criptana sopla el solano, el viento del sur en Castilla de principios de la mañana. El sol está empezando a pegar y más a finales de junio. Fernández Ruiz nos lo advirtió por teléfono: «Mejor quedar prontito que aquí a media mañana el calor es insoportable». Acude a la oficina de turismo, justo enfrente de la hilera de molinos de Campo de Criptana a buscar las llaves para abrir el museo de Sara Montiel, porque para entrar en él hay que pedir cita. El espacio de un molino es pequeño, Sara quiso que fuese así; no pueden entrar oleadas de visitantes, lo que otorga a quien quiera visitarlo una intimidad inusitada que solo rompe el olor a violetas que te invade al traspasar la puerta y el sonido de *El último cuplé* o la *Violetera*. Un museo humilde, pero totalmente Sara.

En 2019, antes de la pandemia, Campo de Criptana recibió la visita de 35.000 personas, según los datos de la oficina de turismo: «alrededor del 90% de los visitantes» pisaron este lugar. Por allí pasan personas de tres generaciones diferentes: los que la vivieron en primera persona, los que la vivieron a toro pasado y los que la han descubierto ahora. Sus seguidores del colectivo LGTBIQ+, eruditos, estudiosos, cinéfilos... Hace 11 años que la artista murió y hoy por hoy sigue levantando pasiones.

Molino Culebro está dividido en tres plantas que fueron reformadas hace ahora cuatro años gracias a la aportación del diseñador Patxi Zapirain. Éste se presentó a un concurso de vitolas de puros con una inspirada en Sara Montiel. Ganó el primer premio, 1.000 euros, y decidió donarlos al Ayuntamiento para renovar un molino que se estaba comiendo la humedad. Tras una inversión de 37.000 euros, financiado en un 70% por la Junta de Comunidades y el resto por el Ayuntamiento, el molino de Sara revivió para convertirse «en un espacio visual que ensalza la figura de la artista como mujer, como musa y como artista», afirma Fernández Ruiz. No engaña. Desde 2021, explica la responsable de Cultura, el lugar, que «había quedado obsoleto, deteriorado por el paso del tiempo, por las filtraciones de agua y de aire», tiene un hilo conductor,

Aunque los objetos en Molino Culebro son pocos, son únicos. Todos fueron elegidos y traídos por la propia Sara

"El último cuplé' fue la película de mi vida. Recaudó más que E.T.' y estuvo un año en cartel", presumía ella «una interpretación de una figura que sigue siendo atractiva para la sociedad a día de hoy». Y es que Molino Culebro te lleva

Y es que Molino Culebro te lleva a Sara, te arrastra a conocer a la Sara Montiel «artista» en la planta baja, a la Sara Montiel «mito» en la planta intermedia, y por último a la Sara Montiel «mujer y madre» en la planta superior.

Aunque los objetos que el visitante va a encontrar en Molino Culebro son pocos, son únicos, pues todos ellos fueron elegidos y traídos por la propia Sara Montiel. Desde el piano, en el que se compuso El último cuplé de La Fornarina, la lavandera que se convirtió en reina del cuplé y que inspiró la famosa película protagonizada por Sara Montiel, y sobre el que reposan un puro y la partitura del mítico Fumando espero; hasta los nombres de todos los papeles que interpretó y que cubren las paredes de la planta baja del molino: Aixa, María Teresa, Rosario, Marucha... 1957 vio nacer una estrella gracias a la película El último cuplé (Juan de Orduña). Ya nada sería igual, desde ese momento Sarita Montiel iniciaba un largo camino de triunfos sin parangón.

El inicio de una trayectoria

El interior del

Museo de Sara

Montiel en

Campo de

Criptana.

artística que tuvo varias etapas, todas ellas muy diferentes entre sí. La primera hay que situarla entre el año de debut, 1944, y que se prolonga hasta 1950. Un periodo de papeles secundarios en un cine de «cartón y piedra», que en los últimos años se reivindicó gracias a la presencia de Jerónimo Mihura, José López Rubio y Luis Marquina, la llamada «la otra generación del 27». En su segunda aparición, Empezó en boda, nace el nombre artístico de Sara Montiel, el cual le sugirió el actor y humorista Enrique Herreros. Aquí se abre, en la década de los 50, la que se ha venido a llamar su «exilio» en México y Estados Unidos. Comienza entonces su época dorada. Debutó con Furia Roja, le siguieron Cárcel de mujeres, Necesito dinero, Porque ya no me quieres y, sobre todo, Piel canela. Sara Montiel se abrió las puertas de la gloria, las puertas que nunca antes había abierto ninguna artista española. Y allí le esperaban Samuel Fuller, Robert Aldrich y por encima de todos el que fue su primer marido, el director Anthony Mann. Veracruz fue su cima; Gary Cooper, Burt Lancaster, Denise Darcel, César Romero, Ernest Brognine y Charles Bronson sus abanderados. Yuma sería su última película americana (1957). Regresó a España y sonó El último cuplé. «Fue la película de mi vida. Costó 3 millones de pesetas y recaudó más que E.T. Estuvo un año en cartel». Toda esta historia, toda esta vida es la que expone Molino Culebro.

Sara Montiel puso en el mapa a Campo de Criptana, y ahora es Campo de Criptana quien le devuelve su orgullo. «Este molino es Sara Montiel», asegura la teniente.

## MEDIO AMBIENTE PAPEL VERANO



## LA IA CREE QUE LA GRAN MAYORÍA DE LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS NO REDUCE EMISIONES

Calentamiento global. Un estudio de 1.500 medidas aplicadas por los gobiernos en 41 países entre 1998 y 2022 refleja que tan sólo 63 han logrado rebajar los gases: "La clave de los casos exitosos es la inclusión de incentivos fiscales"

Por Ricardo F. Colmenero

ras 29 cumbres mundiales del clima, si algo hemos aprendido, es la incapacidad de los gobiernos para cumplir los objetivos climáticos que ellos mismos se imponen. La IA ha hablado, y parece que la mayoría de políticas destinadas a reducir las emisiones no son muy efectivas.

Un estudio del Instituto de Investigación sobre el Impacto Climático de Potsdam (PIK) ha puesto a la IA a analizar 1.500 políticas climáticas aplicadas en 41 países entre 1998 y 2022. El resultado es que sólo 63 han logrado realmente reducir las emisiones. Se trata además de políticas poco estudiadas pero,

sobre todo, de combinaciones de políticas poco apreciadas. «La característica clave de estos casos exitosos es la inclusión de incentivos fiscales y de precios. Si más países confiaran en políticas como estas, la brecha de emisiones para 2030 podría cerrarse entre un 26% y un 41%», apunta Nicolas Koch, uno de los responsables del estudio.

Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, los países han llegado a la conclusión de que se deben reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero un 43% hasta 2030 y un 60% hasta 2035 en relación con los niveles de 2019, y alcanzar las emisiones netas de dióxido de carbono cero para 2050.

«Nuestros resultados proporcionan una perspectiva clara sobre el esfuerzo político necesario para cerrar la brecha de emisiones restante de 23 mil millones de toneladas de dióxido de carbono ( $\mathrm{CO_2}$ ) para 2023», apunta Annika Stechemesser, otra de las responsables del estudio.

Según los hallazgos, la combinación de varios instrumentos suele ser más eficaz que el uso de medidas individuales, lo que contradice las afirmaciones de que las combinaciones de políticas pueden ser redundantes. «No hay ninguna medida que sobresalga. La combinación es crucial. Vemos muchos paquetes que dependen de subsidios y regulaciones, son las herramientas más utilizadas pero son insuficientes por sí solas», sentencia Knoch. En los países en desarrollo, la fijación de precios fue

menos efectiva, lo que indica que son necesarias medidas regulatorias o ayudas.

Coincide en el diagnóstico Esther Anaya-Boig, consultora e investigadora independiente de movilidad ciclista, doctorada por el Centro de Políticas Ambientales del Imperial College de Londres. «Mi trabajo hace años que se centra en la visión integral de la movilidad ciclista, y construir solamente infraestructuras no es

suficiente, hay que atender a la gobernanza, la educación, la información, los movimientos sociales, la normativa, la planificación», señaló Anaya Boig al Science Media Centre (SMC).

«Pero no todo son malas noticias en el estudio, la proliferación de políticas climáticas en los gobiernos no ha empezado a ocurrir hasta esta última década. Nuestros datos muestran que en 2022 el número medio de políticas climáticas osciló entre cuatro y Arriba, la 'boina' de contaminación de la ciudad de Madrid. Abajo, una carretera llena de coches en Pekín.

ANTONIO HEREDIA/AFP

Las 63 intervenciones exitosas han llevado a una reducción promedio de emisiones del 19%, lo que supone entre 600 y 1800 millones de toneladas de CO<sub>2</sub>. El estudio, que acaba de publicar *Science*, subraya que en el sector

ocho por país», sentencia Knoch.

estudio, que acaba de publicar *Science*, subraya que en el sector del transporte en España fue de esas políticas que registró un descenso significativo de estas emisiones, como también el sector energético en el Reino Unido, o el de la automoción en Noruega, el mayor productor europeo en energías renovables.

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, es esencial saber qué políticas climáticas funcionan eficazmente a escala, explican los investigadores. Sin embargo, a pesar de las miles de políticas climáticas en todo el mundo durante las últimas dos décadas, hay poco consenso sobre cuáles son más efectivas. En vez de medir el antes y el después de una política, el estudio ha podido analizar cambios en las emisiones y en qué casos se pueden atribuir a políticas existentes.

«En algunas ocasiones los impactos no se deben a las medidas sino a otras causas, como fenómenos geopolíticos que pueden afectar al precio de los combustibles», apunta María José Sanz, directora del Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático (BC3), en declaraciones al Science Media Centre.

Para analizar las políticas los autores utilizaron datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y una técnica de aprendizaje automático estadístico que mide los efectos de una política climática utilizada en diferentes regiones y durante



diferentes periodos de tiempo. Después compararon los resultados obtenidos a lo largo del tiempo entre un grupo expuesto a esta política y otro que no. «No podemos perder información para decidir correctamente cómo y porqué invertir en cambio climático», concluye Anaya-Boig.

## PAPEL VERANO **SALUD**



## LA TERAPIA QUE FRENÓ EL PÁRKINSON DE DAMIAN: "YA PUEDO HACERME UN CAFÉ"

Neurología. El uso de una nueva infusión terapéutica revoluciona el tratamiento para la forma más avanzada de esta alteración neurodegenerativa, cuando los fármacos habituales ya no bastan para controlar los síntomas

Por **Shanit Pérez** (Madrid)

oy el único de mi familia que tiene párkinson, una enfermedad puede afectar a cualquiera. A mí me vino totalmente de la nada». Cuenta a *Papel* Damian Gath (52 años, Reino Unido) y explica con alegría cómo gracias a un nuevo tratamiento que le ha devuelto la mayoría de sus facultades físicas y verbales después de luchar con los síntomas de la neurodegeneración durante más de 10 años.

Gath se sometió a un tratamiento de última generación en Sherwood Forest (Inglaterra), el primer hospital de East Midlands en ofrecer produodopa: una infusión terapéutica que se administra a través de una bomba portátil bajo la piel para pacientes con párkinson en fase avanzada. Es como una bomba de insulina, que de forma continua

administra el fármaco al paciente.

«Siempre he sido una persona muy activa, muy deportista», dice Damian. «Un día pensé que había sufrido una lesión en el gimnasio, que a lo mejor me había pinzado un nervio en el hombro. No podía agarrar nada con la mano derecha, se me caían las cosas», lamenta mientras enumera las acciones para las que había perdido facultades. «No podía escribir, no podía sujetar un boli, se me caían los vasos de té... Eso me hizo pensar en un nervio lesionado. Fui al médico para una revisión, entonces me diagnosticaron párkinson».

En esta enfermedad las partes del cerebro se dañan progresivamente a lo largo de muchos años. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN) los principales síntomas son «movimientos involuntarios o incontrolables, como temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación».

Los síntomas empeoran con el tiempo y a medida que avanza la enfermedad el paciente puede verse afectado al realizar actividades de movilidad o de comunicación. Asimismo, «afecta al ánimo, al sueño, afecta la memoria, el intestino, y la orina», explica a este diario la doctora Rocío García-Ramos, de la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Clínico San Carlos y miembro de la SEN.

El nuevo tratamiento con produodopa se indica a los pacientes con enfermedad de Párkinson avanzada que experimentan cambios graves en su capacidad de movimiento, y para quienes los demás medicamentos ya no ofrecen un alivio suficiente. Este fármaco es una nueva forma de la levodopa (un precursor de la dopa-

mina), desarrollado para mejorar la eficacia. En nuestro país hay unos 150.000 afectados, pero solo «un 30% sería candidato a este tipo de terapias» No obstante, no es la única opción, «tenemos la cirugía y bombas intraduadenales, entre otros».

García-Ramos explica que con este tratamiento «han conseguido hacer que sea una infusión subcutánea. Se pasa el profármaco con una aguja finita que se deja puesta de manera continua las 24 horas. La ventaja es que, al hacerle una administración continua subcutánea, el paciente siempre tiene levodopa en sangre y siempre tiene una situación motora más o menos estable».

La levodopa en el cerebro se metaboliza en dopamina. Una vez que «la molécula pasa la barrera hematoencefálica, llega a las neuronas del cerebro y ahí se metaboliza como dopamina», detalla la neuróloga española sobre el proceso de funcionamiento del tratamiento. Como detalla a este medio el médico que trata a Damian, Nishantha Silva, especialista en la enfermedad de Párkinson del hospital Sherwood, «en su control su surgieron dificultades debido a las complicaciones derivadas de la progresión y a los efectos adversos del tratamiento durante los dos últimos años». Al tiempo,

Nishantha Silva, junto a Damian Gath y su esposa y la doctora Samantha Haynes. SHERWOOD

HOSPITAL

Silva agradece que haya respondido bien al tratamiento. «Todavía estamos afinando algunos ajustes en su infusión, y sigo confiando en que seremos capaces de mantener una buena calidad de vida para él en los próximos años».

Damian ha estado bajo el cuidado de Sherwood Forest Hospitals desde 2016. Su estado de salud había empeorado hasta el punto en que necesitaba tomar cuatro medicamentos orales diferentes, seis veces al día, para controlar los movimientos involuntarios que complicaban sus tareas cotidianas.

Estos movimientos convertían actividades simples en extremadamente difíciles. Damian reconoce que la recuperación requiere tiempo, «mi día a día no ha cambiado mucho». Pero lo cierto es que sí: «Ahora puedo hacer con seguridad una taza de café y té siempre que quiero, puedo sostener un cuchillo y comer normalmente, cosas que no podía hacer en los últimos tres o cuatro años. Mi habla ha mejorado mucho [algo que comprobamos a través de la pantalla en una videollamada]».

Con todo, los expertos dejan claro que todavía no hay una cura, solo terapias mejoran los síntomas. «Es importante reconocer que ninguno de los medicamentos disponibles actualmente tiene efectos modificadores de la enfermedad», dice Silva. Sin embargo, «hemos logrado avances significativos en un mejor control de la enfermedad y en la mejora de la calidad vida. Aunque produodopa no ofrece beneficios adicionales, se recomienda para pacientes resistentes al resto de terapias disponibles», aclara Silva.

Aunque la enfermedad suele presentarse a partir de los 60 años, la portavoz de la SEN destaca que hay un 10% de casos que «empiezan en personas menores de 45 años. La mitad de la vida se les parte por una enfermedad que ya va a ser discapacitante y crónica para el resto de su vida», indica García-Ramos

El paciente recuerda que sufría un «dolor considerable durante la noche», lo que le impedía dormir o incluso darse la vuelta en la cama. «Llevo ocho semanas que puedo dormir bien, no he tenido temblores, ni dolor, ni molestias y ni los calambres que solía tener durante tres años», cuenta Damian.

Al tiempo, reconoce que, aunque sobrellevar su enfermedad no ha sido nada fácil, «mantener una actitud positiva» ha sido importante y todo gracias a su familia. «Si soy honesto, había momentos, sobre todo por las noches, que después de no haber dormido durante tres años, te cuestionas cuánto tiempo más puedes seguir así», concluye Damian



No podía usar cubiertos ni prepararse una taza de té o café por la falta de control de sus movimientos.
SHERWOOD HOSPITAL

## TOROS PAPEL VERANO

principio y a sus orígenes. Una

estocada cabal, una oreia.



## MATÍAS PREFIERE PRESIDIR UN CEMENTERIO Y ENTIERRA A ROCA

Semana Grande. El presidente deja en una sola oreja la abrumadora petición de dos en un día de potente entrada, imponiendo su criterio; Manzanares, entonado y conformista, se hace con otra del mejor lote de Victoriano del Río

Por **Zabala de la Serna** (Bilbao)

vista Alegre registró, por fin, una poderosa entrada al reclamo de Roca Rey, y Roca Rey respondió a última hora con toda su artillería. Pero el presidente Matías se interpuso en el camino del éxito total. El gentío había acudido en masa no sólo a verlo, sino a verlo triunfar. Lo queréis todo, joder, el público de aluvión y que se amolde a vuestros criterios. O al mío. Que probablemente será el mismo. Muerta la vieja afición de Bilbao, esto es lo que hay. Y más vale esto, que lo de los últimos días. Más inteligente me pareció la máxima figura que el usía, que prefiere presidir un cementerio. Mañana le felicitarán cuatro gatos frente al cabreo global de miles por convertirse en guardián de las esencias y empatar con una oreja la ambición de Roca Rey con el conformismo de José María Manzanares

Se había reservado el torero que vino del Perú para el último toro, el único cinqueño, el de menos plaza de la desigualona corrida de Victoriano del Río. La gente reaccionó como un resorte porque no sólo había acudido a ver a Roca Rey, ya digo, sino a ver triunfar a Roca Rey. Y además contarlo. RR estuvo listo con un toro noblón con el fondo contado. Golpeó con el arranque de rodillas por cambiados y un epílogo en arrimón a puro huevo. Entre tanto había sido una cuestión más de administración que de toreo, largos los muletazos pero no exigentes Soltaba el toro tras la ligazón dándole aire. Sin reventarlo por abajo. Hasta el número final. Fue colosal el volapié. Se desbocaron los tendidos. Una oreja y fuerte petición. Matías se atrincheró en la seriedad de Bilbao. Igual así se salva la plaza. Que registró un entradón. Si es por criterio, quizá yo también le doy una; y por la colocación rinconera de la espada. Si es por inteligencia, las dos. Y si comparamos con la faena premiada de Manzanares, igual. Aquí ya no se puede esperar al que quiera más que vuelva mañana, que decía Belmonte. Porque lo mismo no

Roca Rey había sorteado un toro bajo, más armónico por fuera pero con las aristas por dentro. Ya se quedó por debajo, aunque esto no fuera indicativo con las frías salidas habidas hasta el momento. Pero fue de otro modo. Ese no salirse de los engaños continuó en la muleta con una embestida seca y por dentro. RR empezó la faena agarrado a las tablas y por alto, que no sé yo la idoneidad. En un par de pases del desprecio conectó con la gente. Y luego sufrió, nunca cómodo, queriendo romper al ejemplar de Victoriano hacia delante. Ese freno de mano puesto, esa transmisión entre la raza y el genio, que finalmente fue genio, complicaron y desarmaron al astro peruano, trabado. Firme pero sin atacar. Por dos veces la muleta perdida, una robada, otra pisada.

La faena hincó ahí el pico. Un pinchazo hondo y una voltereta a Antonio Manuel Punta en la rueda de peones.

Había abierto la corrida un toro de fría salida. Despegado del piso, altón, fibroso y largo, tocado arriba de pitones. Sin celo aparente en los capotes, ni empuje en el peto, se fue calentando. Todavía afloran en Victoriano del Río, de vez en cuando, goterones de otras sangres. ¿Atanasio? Su manera de embestir y de darse, abriéndose tanto –ese planeo, la colocación de la cara—, creció en la muleta de

Pudo redondear con un cuarto que portaba más seriedad que remate y un fondo de nobleza. De quererlo hacer bien. Y pronto. Pues de salida hasta el momento ninguno se había prestado con el capote. Éste sí, y con son. Una templanza cierta. La humillación definida. La madeja de verónicas JMM fue decidida y tersa, más ligada y empacada que volada. El vuelo con ese capote se hace difícil. Las chicuelinas del quite cobraron ritmo, el giro de manos bajas y el toro haciendo así. El compañero abecedario Arruego apuntó el otro día en Gijón con tino «los brotes verdes» de Manzanares. Es posible. Pero con este lote el brote tenía que haber sido un bosque. Buen toro, entonado el torero. Que se rompió más al natural, por abajo. Faltó pasión, sobraron voces. Los cambios de mano multiplicaron la estética como viga maestra. A falta de embroque. Y ambición, caray. Qué conformismo. Es pecado con su condición. Un pinchazo, una estocada contraria, una ovación. Otra para el toro.

Un toro castaño, muy fino, de cabos a hocico, por donde lo mirases, también la cara y la armada. Esa finura se tradujo por fragilidad sin que una cosa fuera consecuencia de la otra. Una carencia del espíritu. Apuntó buen embroque, humillación, pero no se salía de los vuelos y se fue afligiendo conforme transcurría la faena. Alejandro Talavante, que se soltó en un impecable quite por chicuelinas, la construyó con orden, seriedad y extensión de más. Tanto, que a la postre el animal se refugió rajado al hilo de las tablas y le costó matarlo. Tampoco

Roca Rey, en la foto grande, se descara con el toro ayer en Bilbao; abajo, un cambio de mano de Manzanares.

#### VICTORIANO DEL RÍO / Manzanares, Talavante y Roca Rey

PLAZA DE VISTA ALEGRE. Jueves, 22 de agosto de 2024. Tres cuartos de entrada. Toros de Victoriano del Río; seria, desigualona de remate y fondo; destacaron 1º y 4º; y el noblón 6º en el lí-

#### JOSÉ MARÍA MANZANARES, DE NAZARENO Y ORO. Estocada (oreja). En el cuarto, pinchazo y estocada contraria (saludos).

ALEJANDRO TA-LAVANTE, DE NE-GRO Y PLATA. Tres pinchazos y estocada. Aviso (silencio). En el quinto, pinchazo, otro hondo y tres descabellos. Aviso (silencio).

#### ROCA REY, DE CALDERO Y ORO. Pinchazo hondo (silencio). En el sexto, estocada rinconera (oreja y

fuerte petición).



#### El otro día escribió Arruego con tino "los brotes verdes" de Manzanares; con estos toros debían haber sido un bosque

José María Manzanares. Que lo toreó largo, templado, sin ajuste ni apretarlo. ¿Y si llega a hacerlo? Faena fácil, elegante, fluida. Un cambio de mano con el sello de la casa casi al final, y ese final del toro desentendido volviendo al

anduvo certero con los aceros en el quinto, un tipo acarnerado y alto, bastote y cabezón –línea de Los Bayones– que descolgó poco y no se dio mucho más. Otro día hablaremos de si engancha o no las embestidas AT.

## PAPEL VERANO LA LECTURA

# DICEN QUE SON NOVIOS

Por Marta Jiménez Serrano. Ilustración de Loreta Lion

#### Relatos de Verano (IV).

Dicen que son novios pero no son novios, porque ella en el fondo no le cuida y él no se siente íntimamente ligado a ella. A ella le da igual que él moquee o se enfade o se dé con el pie contra la pata de la mesa. Él la ve llegar cruzando

la plaza y no la siente más suya, más cómplice que el resto de personas que atraviesan la plaza. No son novios pero dicen que lo son porque tienen ganas de serlo, porque se sienten bien siendo pares en los cines, en las fiestas y en los entierros.

Valeria lleva el flequillo muy recto y el pelo muy liso y muy negro, tiene un piercing en el ombligo y amigos que se dedican al mundo del cine, del teatro y de la literatura y que los viernes por la noche se emborrachan y discuten sobre el feminismo, la sociedad de consumo y el poliamor. De modo que cuando conoce a Luis, en un afán de coherencia tanto en el plano ético como en el estético, le explica que ella es una mujer autónoma, que no quiere ataduras: nada vale más que su libertad.

Luis es un tipo clásico sin ser conservador, de vaqueros y camiseta, tupé y cigarro, que escribe guiones más o menos graciosos para algunas series comerciales de televisión y por eso coincide con Valeria en el preestreno de una película coproducida por Antena 3. Le da un trago a su copa mientras piensa en acostarse con ella esa noche sin tener que esforzarse en demostrar lo superficial del asunto. Luego dice: la libertad es lo primero.

Valeria y Luis toman tres o cuatro copas y luego se van juntos a casa de Valeria, que comparte piso en la plaza de la Luna con su amiga Lucía y con un pez naranja que se llama Gustavo. El preestreno había sido en los cines Capitol, así que están muy cerca. Su cama está llena de ropa y la tiran al suelo. Sería absurdo decir que se desnudaron el uno al otro porque, como ocurre a menudo en los primeros encuentros, cada uno se desnuda a sí mismo, con el control que da el conocimiento de la ropa y el cuerpo propios, de los propios botones, la cremallera que se encalla, el girito de cadera para que baje el pantalón pitillo. La falta de presión al desabrochar el sujetador a la primera si se lo quita ella; la imposibilidad de que la goma de los calzoncillos se atore en la erección si se los baja él.

El sexo fue normal, a ella le dio vergüenza que él la besara después de chuparle el clítoris y a él le enterneció el rubor en una chica tan decidida. Cuando Luis se fue después de tomarse un café con Valeria y con Gustavo, Lucía salió de su habitación.

- –¿Qué tal fue?
- –Bien.
- –Bien es como no decir nada. ¿Le volveremos a ver? –Bueno, igual sí. Tampoco quiero yo nada serio
- –Bueno, i ahora.

Pero sí lo quería. Lo que no quería era exponerse al rechazo o, peor, sentirse antigua. Quién quiere hoy ya una pareja estable con la que compartir los domingos por la tarde, las tardes de fiebre o los viajes de Semana Santa. -Todo el mundo la quiere -le dice Lucía-, pero nadie lo admite.

Entonces Lucía se va desnudando por el pasillo y se mete en la ducha. Tiene el pelo corto y no es ni alta ni baja, ni gorda ni flaca, ni tan guapa (los ojos demasiado separados, o las ojeras, o quién sabe qué: no es tan guapa). Pero Valeria quiere ser como Lucía, desnudarse con tranquilidad por el pasillo camino de la ducha, confesar sin pudor que cree en la monogamia. Mientras ve la seguridad de Lucía caminando en bragas por el pasillo decide que por qué no, y enumera: intereses comunes, guapo pero no demasiado, fibroso pero no en exceso, el sexo fue bien, la conversación no fue mal. El móvil: «Fue guay ayer. Nos vemos otro día esta semana, si te apetece».

Luis llega a su casa cansado y, sin ducharse, cambia los vaqueros por un pantalón de chándal, se enciende un cigarro y se pone otro café. La puerta de la habitación de Poli está cerrada, de modo que asume que igual le fue bien la cita Tinder de ayer. Está acabándose el cigarro asomado a la ventana del salón cuando le ve entrar por la puerta:

 Joder, pensé que estabas en tu habitación.
 Poli llega mordiendo un croissant, con un café para llevar y un paquete grande de rollos de papel higiénico.
 No quedaba y, ya que he bajado, he pillado

-Acompañado, digo. Pensé que estabas en tu habitación acompañado.

-Qué va, tío -Poli se sienta en el sofá-. Qué va. Dos cervezas, mucho bli bli y mucho bla bla, y ni un cochino beso de despedida. Yo ya, si en Tinder no se folla, no sé... Oye, el que no ha dormido aquí eres tú.

Luis le cuenta a Poli el piercing en el ombligo que tiene Valeria, y se ahorra los detalles sobre si estuvo a gusto o no, bien o mal, si fue rápido o corto o distinto o rutinario para centrarse en la información fundamental: anoche folló.

–Genial, tío. ¿Y os vais a ver otra vez?

-No sé. Tampoco quiero yo ahora ningún rollo serio, ¿sabes?

-Eso cuéntaselo a otro. Hemos visto más veces *Notting Hill* en esta casa que... Desde lo de Cris no remontas, ¿eh?

-Oye, ¿como ha quedado el Atleti?
Quiere desviar la conversación y entonces saca el móvil para mirar el Marca y lo que encuentra es un whatsapp. Que si quedamos esta semana. Mira a Poli, pero no le cuenta nada. La que no quería nada serio, piensa. Pero qué es serio, piensa. Vuelve a mirar a Poli, que lleva dos meses de catastróficas citas en Tinder y dos intentos de ligar en bares todavía más catastróficos. Y entonces lo decide: por qué no; y enumera: le gusta el cine, está buena pero no demasiado, el polvo fue correcto, era maja.

Así es como una mañana de abril Valeria y Luis deciden hacerse novios, cada uno por su cuenta, sin siquiera hablar ni poner en común preferencias, acuerdos o requisitos, en un prodigio comunicativo que podemos calificar de irresponsable cabriola del azar y que ellos pasan a llamar desde este momento amor. Lo sellan con varios polvos en las semanas subsiguientes, incursiones en cines y parques, presentaciones a los amigos respectivos y menciones al uno y al otro —«mi chica», «mi novio»— en sus correspondientes lugares de trabajo. Así lo deciden: Valeria mirando la seguridad semidesnuda de Lucía caminando hacia el baño, Luis observando la mirada perdida de Poli en la pantalla de su teléfono. Son novios.

Si no fuera porque no son novios. No son novios porque a Valeria le importa que Luis le escriba un mensaje de buenas noches, pero no le importa si a él le apetece o no escribírselo: se lo marca como una pauta de estilo, como quien explica cómo se enciende la caldera o en qué trasbordo hay que bajarse para llegar al aeropuerto. Antes de acostarte, el mensaje de buenas noches, como un botoncito que hubiera que pulsar para que la relación siga adelante, como poner el móvil a cargar por la noche para el día siguiente. No son novios porque a Luis no le importan los deseos de Valeria, pero tampoco los suyos propios, y elude la

responsabilidad de encargarse de los propios anhelos con una frase que será histórica a lo largo de toda su relación: «Vale, Vale». El primer vale es un de acuerdo, el segundo Vale es un diminutivo de Valeria. De modo que como quien asiente ante las instrucciones de cómo encender el termostato o de qué salida hay que tomar en la autopista para llegar al destino de interés, Luis envía mensajes de buenas noches que no desea enviar y entiende que en ellos va la prueba del amor irrefutable. ¿Cómo podría luego Valeria reprocharle nada, si le envía mensajes de texto cada noche?

Luis y Valeria deciden que son novios y deciden más tarde irse a vivir juntos –¿no es eso lo que hacen los novios?— y después casarse –¿acaso no se casan los convivientes?— y después quizás tener un hijo, momento en que Valeria se quita el piercing del ombligo para ya no volver a ponérselo, y después otro más, por una sencilla e incontestable razón: los matrimonios lo que hacen es tener un hijo, primero, y otro hijo, después.

Los hijos que tienen crecen, se escolarizan, se hacen adolescentes y luego jóvenes y más tarde podríamos decir que adultos y, tras haber estudiado carreras, se van de casa y dejan a Luis y Valeria como la noche en que se encontraron en el preestreno de una película coproducida por Antena 3: el uno frente al otro, queriendo hablar de algo pero sin saber muy bien de qué. Se observan. Luis tiene ahora pelos en las orejas y Valeria arrugas alrededor de los ojos. Pero además de intereses comunes, un sexo afable aunque escaso y una conversación agradable, hoy tienen dos hijos y veinticinco años de historia común.

 He pensado que podíamos apuntarnos a unas excursiones por la sierra que montan en el grupo de amigos de Lola, ahora que tenemos el fin de semana libre – propone Valeria.

–Vale, Vale –responde Luis.

Se apuntan. A esas excursiones y a algunas salidas a museos y al plan de las cervezas de los viernes.

Salen con otras parejas de mediana edad y en muchos casos hay ya segundas nupcias, divorcios o incluso viudedades. Situaciones dispares desde las cuales es difícil no escuchar comentarios como: «Qué mérito lo vuestro, tantos años juntos», «Contadnos el secreto, a ver si nos sirve a los demás» o «Alguna canita al aire habréis echado, tunantes».

Lo cierto es que Luis y Valeria no han echado ninguna canita al aire, ni tienen ningún secreto que ofrecer, ni siquiera consideran que sea un mérito aunque se sientan halagados al escucharlo. Es todo una cuestión de desfase comunicativo: los amigos creen que Luis y Valeria siguen juntos porque han sido constantes en el sólido compromiso que se profesaron mutuamente el día que contrajeron matrimonio. El problema es que antes de ser un matrimonio de mediana edad fueron los padres de sus dos hijos, y antes de eso un matrimonio a secas, y antes aún un matrimonio de recién casados, y todavía antes una pareja de jóvenes comprometidos. Pero nunca fueron novios, ni siquiera cuando los dos decían que eran novios, y se llamaban así –«mi chica», «mi novio»–, y se iban de viaje en el puente de mayo y se hacían un selfie sonrientes frente al acueducto de Segovia, frente a las casas colgadas de Cuenca, frente a la Alhambra de Granada, frente a la Concha de San Sebastián. Hacían, es verdad, las cosas que hacen los novios. Pero cómo iban a ser novios si a Luis le era indiferente que Valeria se hubiera quedado con hambre, que tuviera más o menos frío o que estuviera pensando en qué cortinas comprar para el salón mientras él le hablaba de su nueva situación en el trabajo -le han cambiado de despacho y le han puesto con Rodríguez, con lo mal que le cae Rodríguez-; cómo iban a ser novios si a Valeria le era indiferente que a Luis no le gustase el restaurante, que tosiera siempre después de fumar o que le hablara de menudencias del trabajo –con la de cosas que tiene ella que pensar desde que están en el nuevo piso-

-Te estoy escuchando lo de Rodríguez, ¿eh? Pero paramos aquí a tomar un café, ¿te parece? -Vale, Vale.



MARTA JIMÉNEZ SERRANO.

Tras su exitoso debut narrativo con Los nombres propios; el año pasado Marta Jiménez Serrano (Ma-drid, 1990) volvió a sorprendernos con No todo el mundo, una recopila-ción de 14 deslumbrantes relatos a modo de crónica generacional. Al igual que estos dos volúmenes. publicados por Sexto Piso, su poemario La edad ligera' recibió varios premios. Además de colaborar con La Lectura', imparte talleres de escritura.



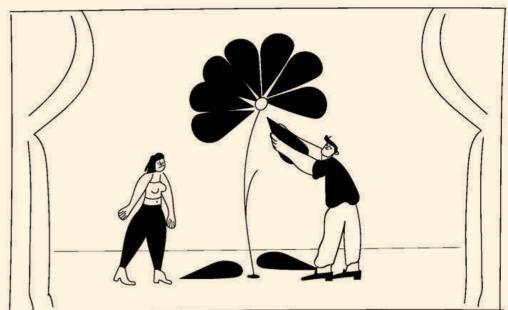











El primer vale era un de acuerdo; el segundo, un diminutivo de Valeria.

Nunca habían sido novios de modo que, en contra del sentir de sus amigos, vecinos, conocidos y demás gente del entorno –taxistas, recepcionistas, camareros que los atendían sistemáticamente en pareja; ni uno ni dos: una pareja–, ellos no tenían

absolutamente ningún compromiso mutuo. El compromiso era con ellos mismos, y por eso les resultaba tan difícil quebrantarlo.



Luis miró una mañana de abril a Poli –hoy, Hipólito, abogado del Estado, felizmente casado y padre de cuatro niñas– mirando Tinder con desazón, pensó en su propia vida sexual y sentimental, pensó –sin saber que lo pensaba— en sus referentes inmediatos, en sus padres, en sus abuelos, pensó: qué demonios se hace con la vida, aparte de escribir guiones y fumar tabaco de liar y echar un Fifa con el Poli. Y entonces lo decidió: Valeria.

Valeria miró una mañana de abril a su compañera de piso, Lucía –hoy, Lucía F. Mallo, reconocida fotógrafa de prestigio internacional– y envidió sin saberlo su seguridad, y pensó en cómo sería ella capaz de esa confianza, y sin ser consciente se pasaron por su cabeza sus referentes inmediatos –sus padres, sus abuelos– así como las principales obras de ficción de la cinematografía universal. Y entonces lo decidió: Luis.

Luis y Valeria no estaban comprometidos el uno con el otro. Luis estaba comprometido con la idea que una mañana de abril se hizo de sí mismo, de lo que sería su vida y su circunstancia. Valeria estaba comprometida con la visión que tuvo de sí misma y de lo que sería su recorrido y su contexto una mañana de abril. Y ninguno de los dos tuvo nunca el coraje —qué coraje: Valeria, que quería ser otra; Luis, que inventó la expresión: «vale, Vale»— para desdecirse. Sin la valentía de contradecirse a uno mismo, el amor no es amor, la vocación no es vocación y la atención no es atención: todo es fruto de una inercia fundada en alguna mañana aleatoria de abril hace muchos años, algo así como la línea nobiliaria feudal de los sentimientos.

Luis y Valeria se mataron una víspera de Nochebuena en un accidente de tráfico en la M3o. Luis murió en el acto; Valeria, en el hospital. Sus hijos se consolaron con la idea de que ninguno de los dos había tenido que sufrir la ausencia del otro. Y todo eso, sin haber sido nunca novios.

## PAPEL VERANO LOC



#### VELADA EN UN RESTAURANTE **DEL CENTRO DE MADRID**

Los Reyes Felipe y Letizia cenaron ayer en el restaurante madrileño La Lonja del Mar, aprovechando los huecos de la agenda real estos días. La marisquería, situada en la plaza de Oriente, frente al Palacio Real, es uno de sus lugares favoritos para degustar pescado y marisco frescos. El último acto oficial de Felipe VI fue el pasado fin de semana en República Dominicana en la toma de posesión del presidente Luis Abinader. A la Reina se la pudo ver días antes junto a la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y a Doña Sofía por las calles de Palma de Mallorca.

## **PAZYAMOR** PARA CONSOLAR A LOS 'SWIFTIES' **AFECTADOS**

Eras Tour. La cantante ha roto su silencio. Ha explicado que no se había pronunciado sobre el atentado frustrado por moderación: "Estamos de duelo por conciertos no por vidas"

Por María Sierra (Londres)

iedo, culpa, responsabilidad, alivio, agradecimiento. Taylor Swift ha revelado la «montaña rusa de emociones» que vivió en la etapa final de su gira europea en un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. La mega artista estadounidense, que esta semana ha batido un récord artístico en Londres, se dirige a las «apasionadas audiencias» y entregados swifties que le han acompañado en la accidentada penúltima rama del ErasTour, que concluyó el martes en la capital británica.

Swift ha escrito por primera vez sobre la aterradora experiencia austríaca, donde sus tres conciertos previstos en Viena se cancelaron debido a una amenaza islamista. Un trío de adolescentes, incluido el cabecilla de 19 años, fueron detenidos cuando ultimaban un «plan específico y detallado» para provocar «regueros de sangre» en el estadio, según informó el canciller Karl Nehammer.

«Fue devastador», admitió la cantante. Entrar en el objetivo de los extremistas le provocó, según añade, una «nueva sensación de miedo» y «enormes dosis de culpabilidad» hacia los que se perdieron los directos este agosto. Eso sí, ha celebrado en su misiva la actuación de las autoridades porque «gracias a ellos, nuestro duelo es por los conciertos, no vidas».

La intérprete de Fearless ha explicado la razón de su demora en abordar la brusca ruptura de su visita a Europa. «No voy a hablar de algo en público si creo que puede provocar a los que quieren hacer daño a los fans que vienen a mis conciertos», ha escrito. Concluir la gira europea sin más bajas en el camino era la «prioridad» de la artista de 34 años.

Taylor fijó una nueva marca en Wembley este verano. El 20 de agosto superó a Michael Jackson como artista individual que más noches ha actuado en el coliseo londinense en el transcurso de una gira internacional. El ya desaparecido astro subió al mismo escenario en siete ocasiones en su Bad Tour, de 1988, y el récord pasó a la estrella formada en Nashville, que asume como el «más vertiginoso honor». Apasionados del pop advierten que comparte el hito de las ocho fechas en Wembley, en la casilla de bandas, con los veteranos Take That.

Discreción ante la violencia. Swift estableció contacto con familiares de las víctimas del múltiple

crimen a puñaladas perpetrado en un taller de danza infantil inspirado en su música. Murieron tres niñas de seis a nueve años y once compañeras sufrieron graves heridas en el terrorífico ataque de la ciudad inglesa de Southport.

La autora de Anti-

Heroes invitó a testigos de la masacre a sus conciertos londinenses e incluso recibió en el camerino de Wembley a dos pequeñas admiradoras, de acuerdo con medios británicos. «Estoy completamente en shock», había escrito Swift en las redes sociales al día siguiente de la tragedia.

Después de la violencia de Southport y el terror de Viena, Swift regresó a Londres para completar la gira. Resume el Eras Tour como una experiencia en la que recibía «el más gigantesco abrazo» cada noche.

El Victoria & Albert se ha unido a las celebraciones con una exposición sobre la creación y atractivo popular de Taylor Swift instalada entre la colección permanente del museo. Prendas de vestuario, instrumentos musicales, guiones de videos y otros artículos asociados a la discografía se descubren en el Trail Songbook (La senda de las canciones), de entrada gratuita hasta el 8 La artista actuó por octava vez en el estadio de Wembley (Londres) el pasado 20 de agosto. Solo en Reino Unido la han visto más de 1,2 millones de personas. GTRES

#### CRISTIANO RONALDO

### **CÓMO GANAR 200.000 EUROS EN CUESTIÓN DE HORAS**

Por **Luis Fernando Romo** 

e vértigo. Así se podría calificar el debut de Cristiano Ronaldo (39) en YouTube ocurrido el pasado 21 de agosto. En un día el astro del fútbol consiguió algo más de 20 millones de suscriptores al canal UR Cristiano (You Are Cristiano/ Tú eres Cristiano) cuya misión dejó clara en su presentación: «Creo que es una plataforma ideal para poder compartir un poco mi vida (...) Es una forma de estar más cerca de mis fans».

Al delantero del Al Nassr este triunfo le sabe a gloria y más cuando otros colegas como Piqué, Messi o Agüero han optado por Twitch. Evidentemente, sin obtener esas cifras escandalosas. Jorge Ballester, director de redes sociales en la agencia Samy, considera que esta elección de plataforma probablemente «va a a generar un cambio o tendencia porque el canal de Ronaldo actuará de altavoz para otros creadores».

El trabajo que hay detrás de UR Cristiano es brutal. Han invertido en un plató, han rodado decenas de vídeos antes del estreno, han creado un logotipo, un branding exclusivo... «Vamos, no es una estrategia casual, es de manual de libro», apostilla esta fuente.

A tenor del número de clientes y de las visualizaciones que ha acumulado en sus 11 vídeos subidos algunos han superado los 15 millones de visitas-, Jorge Ballester calcula a ojo que «pueden ganar 200.000 dólares estos primeros meses sin despeinarse lo más mínimo». El experto añade que esto solo acaba de empezar: «Desconocemos la cantidad a ingresar por patrocinio y no se sabe si habrá merchandising. Seguro que sí. Como también aprovechará el canal para promocionar sus negocios»

Como no podía ser menos, en el debut apareció Georgina Rodríguez, que también casca lo suyo en el docureality Soy Georgina (Netflix) por el que se lleva un buen dinero. Por la primera temporada fueron 10 millones que resultaron una muy buena inversión porque el producto estuvo en el Top 10 de la plataforma de streaming en 62 países.

### **EL**MUNDO

# 



Viernes 23 de Agosto de 2024. Número: 8.985. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Movilidad «luchará» por los fondos de la Zona de Bajas Emisiones si el Gobierno los recorta

Acudirá a los tribunales si el Gobierno recorta la ayuda europea, pero confía en que «no debiera ocurrir» pues la situación difiere de otras ciudades dónde sí habrá merma • Planean redimensionar las líneas de autobús de San Cristóbal y Villímar y mejorar frecuencias

El Ayuntamiento «luchará hasta el final» para evitar cualquier recorte de Emisiones. Con contundencia lo aseveraba el concejal de Movilidad, José Antonio López, responsable del proyecto. Afirmaba que empleará todos los medios legales a su alcance para

que no se produzca merma alguna de la financiación y detallaba que, de plantearse por parte del Gobierno central una reducción, «intentaremos negociar, pero si no nos dejan otra solución, evidentemente no nos quedará otro remedio que acudir al juzgado». Con todo, lanzada tal advertencia, López opinaba que este recorte «no debiera producirse» en la capital burgalesa «desde el punto de vista técnico y jurídico», pues nada tiene que ver su situación con la de otras ciudades a las que el Ministerio ya ha requerido la devolución de los fondos. Pág. 2

#### EL INCENDIO DE MONTERRUBIO SE INICIÓ JUNTO AL PUEBLO PERO MILAGROSAMENTE EL VIENTO LO ALEJÓ

los fondos europeos destinados a la

puesta en marcha de la Zona de Bajas

El incendio en Monterrubio de la Demanda evoluciona de forma favorable aunque, ya ha calcinado más de 80 hectáreas y continúa activo. Un amplio dispositivo terrestre ayudado con medios aéreos, a los que se unieron dispositivos tanto de La Rioja como la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Zaragoza se activó tras alcanzar un nivel 1 de peligrosidad. Las llamas comenzaron posiblemente por una máquina cerca de las casas de la localidad, como se aprecia en la imagen, y se temió que hubiera que evacuar a los habitantes. Sin embargo, milagrosamente el cambio del viento alejó las llamas y las propagó al linde con La Rioja. El viento permaneció estable y se descartó el desalojo. Pág. 3



# Compartir territorio es compartir compromiso Más de 115 años de compromiso con Burgos

## El alcalde de La Horra reclama un comedor en el colegio «para poder crecer»

El pueblo concentra en este fin de semana los principales actos de las fiestas del Nativo Ausente

Inmersos en sus fiestas, La Horra vive días intensos sin olvidar proyectos pendientes como la depuradora de aguas residuales o el comedor del colegio, un servicio que considera imprescindible para po-

der atraer a nuevas familias. Ape-

nas lleva un año como alcalde, pero con 8 años de experiencia en el Ayuntamiento como concejal, Daniel Ronda tiene las cosas muy claras. «La Horra lo tiene todo para vivir bien. Es un diamante en bruto y merece su lugar en el mana anima.

#### CASTILLA Y LEÓN

# Los municipios reciben 26,7 M€ para educación gratuita en las escuelas infantiles

#### VALLADOLID

El despliegue de la educación gratuita de 0 a 3 años, que en el próximo curso ya será completa en todos sus ciclos, hace que la Junta de Castilla y León inyecte 26,7 millones a los Ayuntamientos de la Comunidad para la adaptación a la gratuidad de las escuela infantiles. Págs. 7 y 8

Cazan con un dron a 6 agresores que huían tras pelearse en la verbena de Pedrosa del Páramo

Pág. 5

#### **SUCESOS**



Dos jóvenes heridos al chocar de frente a la altura de la Aduana

# Movilidad «luchará» para retener los fondos de la Zona de Bajas Emisiones

• El concejal José Antonio López advierte que acudirá a los tribunales si el Gobierno recorta la ayuda europea, pero entiende que «no debiera ocurrir» pues la situación difiere de la de otras ciudades dónde sí habrá merma

#### L. BRIONES BURGOS

El Ayuntamiento «luchará hasta el final» para evitar cualquier recorte de los fondos europeos destinados a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. Con contundencia lo aseveraba el concejal de Movilidad, José Antonio López, responsable del proyecto. Afirmaba que empleará todos los medios legales a su alcance para que no se produzca merma alguna de la financiación y detallaba que, de plantearse por parte del Gobierno central una reducción, «intentaremos negociar, pero si no nos dejan otra solución, evidentemente no nos quedará otro remedio que acudir al juzgado».

Con todo, lanzada tal advertencia, López opinaba que este recorte «no debiera producirse» en la capital burgalesa «desde el punto de vista técnico y jurídico», pues nada tiene que ver su situación con la de otras ciudades a las que el Ministerio de Transportes y Movilidad ya ha cursado el requerimiento de devolución de los fondos.

En todas ellas se han minimizado o anulado carriles bici o sendas peatonales previstas con anterioridad a las elecciones municipales del año pasado, lo que dejaba sin efecto el objetivo de promover una circulación urbana sostenible que impulsa la ayuda europea en cuestión. Podría entenderse que lo mismo ocurría en el Ayuntamiento de Burgos con el diseño de la Zona de Bajas Emisiones, paralizada en los juzgados y rediseñada por PP y Vox tras acceder al gobierno municipal para dejarla en mínimos. Sin embargo, el edil responsable del área defiende que los cambios producidos afectan a un proyecto previo, pues el espacio protegido no se llegó a aprobar antes de esta propuesta definitiva.

«Además, los fondos conseguidos en este ámbito afectan a muchas más iniciativas que sí se han efectuado como estaban previstas, como las peatonalizaciones de Gamonal o los nuevos carriles bici», añadía. «Entendemos que la circunstancia de Burgos es peculiar, pues ha habido un proceloso camino judicial que nos ha legitimado» para la realización del mapa finalmente acordado por las formaciones al frente del equipo de Gobierno municipal, rechazado por el PSOE, cabe precisar, que en el anterior mandato planteaba una Zona de Bajas Emisiones mucho más amplia.

Los tribunales paralizaban aquel proyecto, a petición del PP, por carecer del sostén de una ordenanza municipal. Atender las indicaciones judiciales conllevó paralizar la contratación de los elementos de control imprescindibles para la puesta en marcha de la iniciativa, permitía a la coalición actual al frente del Ayuntamiento redimensionar su extensión y, de paso, supuso agotar buena parte del plazo otorgado por Europa para ponerla en marcha y poder recibir el dinero comprometido.

Hubo entonces que solicitar una prórroga al Ministerio de Transporte que concedió a finales de 2023. Estiraba el margen hasta el 31 de diciembre de 2024, límite que se aproxima sin que no siquiera se hayan adjudicado las obras necesarias. López reconoce que se estudia en la actualidad la posibilidad de solicitar una nueva moratoria para ejecutarlas.



Un grupo de viajeros acceden al autobús que recorre la línea 1, que enlaza el centro con Gamonal. SANTI OTERO

# Planean redimensionar las líneas de autobús de San Cristóbal y Villímar y mejorar frecuencias

Julio bate nuevo récord de usuarios del servicio municipal, con 1.115.905 viajeros, 183.874 más que hace un año / Desde enero acumula un millón más que en 2023

El mes de julio cerró con un notable incremento de usuarios del servicio municipal de autobuses urbanos respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo relataba y celebraba el concejal responsable de Movilidad y Transportes, José Antonio López, para considerar -sin disponer de las cifras precisas, no obstante- que la

gratuidad de los viajes para mayores de 65 años que entraba en vigor el pasado mes de mayo ha tenido una influencia «moderada, tirando a alta» en el aumento registrado.

En concreto, el mes pasado cerraba con 1.115.905 usuarios, hasta 183.874 más que en julio de 2023. El dato acumulado sostiene el récord permanente en el que vive instalado este servicio público en los últimos años. Así, los 8.649.623 viajeros en los siete primeros meses de 2024 suponen un alza acumulada del 13,66% en relación con el número sumado de enero a julio del año pasado, que fueron de 7.655.524 viajeros. «Casi un millón más», subrayaba López, para indicar que las cifras evidencian la «gran aceptación de este medio de

transporte en la ciudad, tal y como arrojan las encuestas realizadas a los vecinos con motivo del estudio técnico previo al diseño de la Zona de Bajas Emisiones. «La red de autobuses es clave en los desplazamientos de los burgaleses tanto para acudir al trabajo como por motivos de ocio», insistía el edil, para asegurar que el equipo de Gobierno for-

mado por PP y Vox mantendrá las políticas destinadas a «fomentar el uso del transporte urbano en aras de garantizar una movilidad más sostenible, sin perjuicio de que el servicio, como casi todos los de carácter público, sea deficitario».

Entre las medidas que se barajan para mejorar el mapa actual, a tenor de los datos de uso recabados, López destacaba las negociaciones en curso con el comité de empresa para «redimensionar» las líneas 8 y 10, correspondientes a los barrios de San Cristóbal y Villímar, «para mejorar las frecuencias y evitar solapamientos como ya se realizó en las líneas 3, 5 y 7».

Con todo, los cambios no serán inmediatos, pues el concejal señala que la escasez de personal derivada de la parálisis de las convocatorias de Oferta Pública de Empleo «ha lastrado» al Servicio de Movilidad y Transporte (SMyT) en este sentido.

De vuelta a los datos, de mantenerse el auge actual de afluencia a los buses, 2024 culminará con «al menos 14 millones de usuarios, lo que implicará un incremento notable si tenemos en cuenta que el total de viajeros de los autobuses urbanos en el año 2023 fue de 13.301.017 viajeros». El segundo trimestre del año culminó con 3,8 millones, un 12% más que el mismo periodo de 2023 y un 11% que en 2019, antes de la pandemia.

#### SEMANA DE LA MOVILIDAD

López aprovechó la cita con los medios de comunicación para avanzar que la Semana de la Movilidad tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre «ya está casi preparada». Señaló que la presentación tendrá lugar cuando se cierre definitivamente un programa que «incorporará actividades novedosas» gracias a la implicación de nuevos colectivos.

# Un incendio en Monterrubio calcina 87 hectáreas entre Burgos y La Rioja

El incendio que comenzó sobre las 14,35 de la tarde, alarmó a los vecinos que vieron las llamas cerca de las casas / Un oportuno cambio de viento alejó el incendio y salvó el pueblo

FUENCISLA CRIADO BURGOS

El incendio en la localidad burgalesa de Monterrubio de la Demanda entró a última hora de la tarde de aver en una dinámica favorable de cara a su extinción aunque, ya había calcinado más de 87 hectáreas y continuaba activo y en nivel 1. Un amplio dispositivo terrestre ayudado con medios aéreos, a los que se unieron dispositivos tanto de La Rioja como la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Zaragoza se activó a primera hora de la tarde de este jueves tras alcanzar un nivel 1 de peligrosidad. Las llamas comenzaron posiblemente por una máquina cerca de las casas de la localidad, como se aprecia en la imagen, y se temió que hubiera que evacuar a los habitantes. Sin embargo, milagrosamente el cambio del viento alejó las llamas y las propagó al linde con La Rioja. El viento permaneció estable y se descartó el desalojo.

Monterrubio de la Demanda se encuentra en el corazón de la sierra de la Demanda burgalesa y ve aumentar de forma considerable su población en verano, por lo que la presencia de las llamas alarmó a los vecinos que veía como se encontraban muy cerca del límite del casco urbano. Un hecho que en los primeros momentos sembró la alarma, ya que, el calor elevó el termómetro por encima de los 30 grados y soplaba el viento con fuerza.

Dos circunstancias que inquietaron a los vecinos hasta que pasadas las 18,00 el viento cambio de dirección alejando el foco de las casas. «El viento lo está empujando hacia La Rioja. Lo está alejando de las casas. Esperemos que no cambie, que si no se nos viene encima», explicaba a este periódico Walter Salinas, encargado del Bar La Picota. Los vecinos de este pueblo de cerca de unos 300 siguieron la evolución desde la calle. «En un principio estábamos asustados. Alarmados, pero ya vemos como se va movilizando y seguimos pendientes, pero más tranquilos», relata Walter. La dirección del viento es lo que más preocupaba tanto a los vecinos como a miembros del dispositivo, debido a que un posible giro acercara de nuevo a las casas. «La Guardia Civil ha cortado accesos y caminos y no han dejado pasar a algunos niños que iban hacia las piscinas», indica.

Se baraja que una chispa por una máquina pudiera ser el origen de las llamas, que estaría situado en un camino de subida hacia la Ermita de la localidad y se hubiera intensificado por el fuerte calor y el viento hacia zonas de bosque.



La imagen muestra la zona quemada que nace desde el pueblo y escala el monte debido al viento. ATBRIF

A media tarde, Roberto Saiz, delegado Territorial de la Junta en Burgos, avanzó la evolución «favorable» de fuego. El cambio del viento y el trabajo de los medios de extinción alejaban el riesgo para la población, por lo que, a medida que avanzaban las horas se alejaba la opción de sacar a los vecinos de sus casas. «Esperemos que no sea necesario evacuar. El fuego ha ido en una dirección diferente a la del municipio y esperemos que las condiciones no cambien tanto para que sea necesario», indicó Saiz. Respecto al origen de las llamas, el delegado indicó que «es pronto para hablar de las posibles causas por las que se originó este fuego. Todavía no hemos determinado exactamente si ha podido pasar», afirmó al respecto.

La caída de la noche obligó a la reorganización del dispositivo que continúa pendiente de la evolución sobre el terreno.

#### MEDIOS DE TRES REGIONES

La Junta de Castilla y León movilizó un amplio dispositivo terrestre ayudado con medios aéreos, a los que se unieron dispositivos tanto de La Rioja como la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Zaragoza. Al caer la tarde las llamas han alcanzado ya, al menos 87 hectáreas, de matorral bajo. En la sierra trabajan de forma conjunta un dispositi-

vo formado por 34 medios aéreos y terrestres. entre los que se encuentran dos técnicos, dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, tres bulldozer, cinco brigadas helitransportadas ,entre ellas la brigada de refuerzo 2 de Lubia y otra de La Rioja, y nueve medios aéreos.

Junto a ellos Bomberos del Parque de Palacios y Quintanar de la Sierra y Pradoluengo.

A ellos se unieron dos unidades de brigadas forestales de La Rioja movilizadas a este incendio junto a una autobomba, que trabajan en el flanco izquierdo mediante ataque directo con batefuegos y mochila extintora.

#### Detienen a un traficante ebrio en las Calzadas con 22 gramos de anfetaminas

BURGOS

La Policía Local de Burgos ha detenido a un hombre de 44 años acusado de un delito contra la salud pública por tenencia de drogas después de que en la mañana del pasado 15 de agosto, sobre las 07:55 horas, una patrulla que se encontraba en las inmediaciones de la calle Calzadas localizase un vehículo estacionado con un golpe frontal. El coche tenía el motor arrancado y su conductor no estaba condiciones de conducir, al encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Cabe señalar que el siniestro se produjo en las inmediaciones de la calle Briviesca sobre la que la Policía Local ejercer un control permanente con el objetivo de evitar peleas, la tenencia de armas prohibidas o el consumo de sustancias estupefacientes.

En este caso, al localizar al conductor en esas condiciones, los agentes procedieron a realizar un registro del vehículo, así como del conductor, localizando una navaja con resto de sustancias estupefacientes, cierta cantidad de dinero distribuida en billetes de 10 y 20 euros, así como los vestigios de diversas sustancias prohibidas.



Drogas que portaba el detenido.

Ante tal hallazgo, los agentes dieron aviso a la Unidad Canina que, mediante el perro detector de sustancias y la modalidad de marcaje lapa, localizó en el tapizado de los asientos traseros, así como en la zona del salpicadero, una piedra de hachís. Los agentes procedieron al desmontaje de los asientos traseros, localizando varias dosis correctamente embolsadas dispuestas para una posible venta.

En total, se intervinieron cerca de nueve gramos de MDMA, la misma cantidad de metanfetaminas, 3'5 gramos de hachís y medio gramo de marihuana. Además, los agentes encontraron un martillo, que fue intervenido, y se procedió a la retirada del vehículo por el servicio de grúa, quedando a disposición judicial.

#### la Caixa' facilita 300 contratos a personas en riesgo de exclusión social

BURGO

El programa Incorpora de 'la Caxia' ha facilitado en el primer semestre del año la gestión de 300 contratos a personas en situación de exclusión social o discapacidad. 36 de estos beneficiarios han accedido a su primer puesto de trabajo y se ha contribuido a impulsar 40 nuevos negocios.

Del total de las inserciones logradas en la provincia, 152 han sido de mujeres, y 157, de hombres. Además, 181 han sido de personas con alguna discapacidad, y 128, de personas en riesgo o en situación de exclusión.

El programa ha contado con la colaboración de 101 empresas burgalesas, de las cuales 36 lo han hecho por primera vez. Este dato ilustra el intenso trabajo de sensibilización que realizan los técnicos del programa para hacer crecer el número de empresas que identifiquen en el programa Incorpora una oportunidad para expresar su compromiso con la no discriminación y la igualdad de oportunidades y crear entornos laborales cada vez más diversos e inclusivos.

Entre el colectivo de personas vulnerables ante el empleo se encuentran también personas con perfil emprendedor que se plantean el acceso a una actividad profesional creando un negocio propio. Para estas personas, el programa Incorpora cuenta con 45 Puntos de Autoempleo desplegados en toda España en los que se ofrece un itinerario personalizado de apoyo para desarrollar un plan de negocio y analizar su viabilidad para crear la empresa. En los seis primeros meses de 2024, la línea de Autoempleo del programa Incorpora ha contribuido a impulsar en Burgos 40 nuevos negocios liderados por personas en riesgo de exclusión social, un 25% más que el año anterior.





Nuria Barrio e Ignacio Grajal en una imagen de archivo. ECB

# El PSOE pide «agilizar» los trámites de las obras del ciclo del agua del PERTE

Reclaman un proyecto para los municipios de menos de 500 vecinos que están fuera de los 7,6 millones de euros de inversión

MARTA CASADO BURGOS

El PSOE reclama al equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Burgos que no pierdan el tiempo en la licitación de las obras relativas al plan de digitalización del ciclo del agua que ha obtenido 7,6 millones de euros en la segunda convocatoria del PERTE del Agua. Consideran que «los plazos son muy justos y debería agilizarse la contratación del proyecto que debe estar ejecutado a finales de 2026 y son proyectos complejos de tramitar», reclamó al respecto el diputado socialista Ignacio Grajal.

El PERTE del agua, en el que la Diputación terminó en cuarta posición, financia la digitalización y modernización del ciclo del agua en 27 pueblos. Son aquellos con más de 500 habitantes por municipio. Desde el PSOE lamentan que «se hayan quedado fuera los municipios de menos de 500 habitantes» y por eso reclaman que «se empiece a trabajar en una actuación similar para estos pequeños municipios, desconocemos si habrá nuevas ediciones de Perte o no, pero si la hay que estemos preparados», señaló el diputado.

La portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Burgos, Nuria Barrio, apuntó que la solicitud para acudir a esta convocatoria del PERTE de Agua se realizó desde la agrupación socialista en el pleno de octubre del año pasado, en el anterior y se ha solicitado en comisiones. «El tiempo nos ha dado la razón, por pesados, al final se ha presentado y lo que importa es que los pueblos de Burgos van a recibir 7,6 millones de euros pese a que el PP votó en contra de esa proposición en su momento», recordó Nuria Barrio.

Pusieron sobre la mesa las valoraciones en el último pleno en el que el PSOE instaba a participar en este tipo de convocatorias cómo desd el PP su portavoz, Inmaculada Sierra, argumentaba que eran cuestiones para grandes núcleos urbanos «llegó a decir que Castilla y León, y por tanto Burgos, no contaban para el Gobierno, ahora tendría que desdecirse», señaló Barrio.

La consecución de estos fondos europeos, solicitados de manera recurrente por los socialistas según explicaban en rueda de prensa, son un aliciente para seguir trabajando. Por ello instan al equipo de Gobierno de la Diputación Provincial a que «nos hagan partícipes de la elaboración del presupuesto para el próximo año, esperamos que nos den participación antes de tener el borrador en la mano porque tenemos cuestiones que aportar para la mejora de la provincia».

En este sentido recordó como los socialistas ya habían recriminado al equipo de Gobierno que para la subvención de proyectos culturales singulares y especiales, con un valor superior a 12.000 euros, eran escasas. «Avisamos que 250.000 euros eran insuficientes, vaticinamos que quedarían fuera muchos proyectos y ahora se lleva a aprobación una convocatoria extraordinaria para los 23 proyecto que quedaron fuera como avisamos», explicó Barrio.

# Burgos registra 68 incidentes en el medio natural

Las intervenciones de los servicios de emergencias se disparan en verano. En los 20 dias de agosto se han registrado 11 incidentes, un total de 38 desde el mes de mayo

BURGO

Con el buen tiempo se disparan las salidas al anaturaleza y al campo. Con el incremento de estas excursiones también crecen las posibilidades de verse en una situación comprometida que requiera auxilio. Así lo ha constatado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León que hasta mediados de agosto ha atendido un total de 68 incidentes en el medio natural, la mitad desde el mes de mayo. Un verano en el que se están registrando más incidentes que durante el año pasado.

Hasta el día de hoy, el Centro Coor-

dinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha registrado un total de 11 incidentes en el medio natural en la provincia de Burgos. De todos ellos, 3 pertenecen a búsquedas, 3 a rescates de montaña, 2 a personas desorientadas, 2 a rescates en agua y 1 a incidente sanitario en lugar público. El mes que más cifras ha tenido a lo largo del año ha sido mayo, un total de 14, siendo los incidentes sanitarios en lugar público los que más se produjeron, con 6. A ellos le siguen las búsquedas, con 4, los rescates de montaña con 2, y recates en agua y persona desorientada, con 1 cada uno. Febrero ha presentado los datos más bajos, solo con 3 atenciones, en rescates en agua, persona desorientada e incidente sanitario en lugar público.

En el resto de meses la cantidad producida ha variado dependiendo de la estación. Así, los más calurosos, como junio y julio, reflejan 10 y 13 actuaciones respectivamente. Sin embargo, los que van desde principio de año a primavera tiene menor número, sin alcanzar ninguno la decena -enero y marzo con 6 y abril con 5-.

Por otro lado, en el año 2023 y en el mismo periodo comprendido entre los primeros 15 días de agosto, se gestionaron un total de 8 percances, es decir, un 27 % menos que en 2024. En este caso fueron las búsquedas, personas desorientadas y rescates en agua los que más se llevaron a cabo, con un total de dos en cada uno, y los incidentes sanitarios en lugar publico y rescate de montaña los que menos, con 1 en ambos.

En comparación con el resto de provincias, Burgos se sitúa en la cuarta posición por detrás de Segovia, que tuvo 13 incidentes, Ávila, con 15 y León, que se sitúa a la cabeza con 22. En toda la Comunidad se han realizado 93 actuaciones.

# Cazan con un dron a los 6 agresores de la pelea en las fiestas de Pedrosa del Páramo

Fueron localizados con la cámara térmica / Uno de los agredidos tuvo que ser operado

Seis jóvenes de entre 19 y 21 años han sido detenidos por su implicación en una pelea multitudinaria que dejó varios heridos de diversa consideración que tuvo lugar el primer domingo de agosto en la verbena de las fiestas de Pedrosa del Páramo.

Los seis arrestados perdieron las agallas que derrocharon en la pelea multitudinaria en cuanto apareció la Guardia Civil y escaparon campo a través para esconderse. No contaban con que el amplio despliegue de los guardias incluía un dron dotado de cámara térmica que fue fundamental para localizarlos, rodearlos y arrestarlos por delitos de lesiones y desobediencia a la autoridad. Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del domingo 4 de agosto cuando comenzó una pelea multitudinaria entre numerosos jóvenes que asistían a la verbena. Cuando varios vecinos de la localidad tra-



Este pequeño dron de la Guardia Civil está dotado de cámara térmica. ECB

taron de mediar, también fueron agredidos y sufrieron lesiones de diversa consideración, hasta el punto de

que una de las víctimas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las heridas causadas.

La Guardia Civil recibió el aviso de que se estaba produciendo una pelea multitudinaria y que los agresores eran un grupo dejóvenes que, además, se encontraban en la entrada de la localidad amenazando a los allí presentes indicando que portaban armas blancas. Los agresores al ver llegar a la primera patrulla huyeron campo a través haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes.

La Guardia Civil rápidamente desplegó un amplio dispositivo en la zona, con varias patrullas apoyadas por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Burgos, dotada de drones con cámara térmica. El guardia civil que operaba el dron en modo térmico avistó a los agresores escondidos en las cercanías de la localidad aprovechando la oscuridad de la noche y dirigió por radio a las patrullas al lugar, donde los localizaron. Se les investiga por delitos de lesiones y además se les ha

denunciado por una infracción grave por desobediencia a los agentes de la autoridad.

No se trata de un incidente aislado, sino que las peleas en las verbenas de los pueblos se han multiplicado a raíz de la moda entre los jóvenes de desplazarse a hacer botellón aprovechando las fiestas en las localidades de la provincia. Hasta tal punto es preocupante este fenómeno que la Comandancia de la Guardia Civil envió a determinadas zonas de la provincia a efectivos de la Usecic.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, que actúa como refuerzo en eventos especiales, ferias o conciertos de música y también durante las fiestas de los pueblos, se desplegó en el puente de agosto ante la certeza de que se incrementaría el número de personas en las fiestas de los pueblos y también aumentaría la posibilidad de que se generen peleas.

Fue el caso de la pequeña localidad burgalesa de Cadiñanos, en el norte de la provincia a 80 kilómetros de la capital a finales. En este caso el suceso violento escaló un peldaño y dejó a dos jóvenes heridos por cortes con navajas en un enfrentamiento con otros dos eran menores y que fueron detenidos posteriormente.



Uno de los vehículos se llevó por delante la señal de la mediana. BOMBEROS DE BURGOS

# Dos jóvenes heridos al chocar de frente a la altura de la Aduana

Uno de los coches volcó por el fuerte impacto y los bomberos tuvieron que excarcelar a su ocupante para evacuarlo al HUBU

BURGOS

Dos jóvenes de 23 y 26 años resultaron heridos ayer por la tarde al chocar los turismos en los que circulaban en el cruce de la Aduana

de Villafría, en el kilómetro 245 de la N-1 a su paso por la capital burgalesa. Ambos jóvenes tuvieron que ser evacuados de urgencia al hospital de Burgos. El impacto fue de tal magnitud que uno de los vehículos implicados en el accidente quedó completamente volcado con las cuatro ruedas hacia arriba y su ocupante quedó atrapado en el asiento del conductor.

En el lugar del suceso se personaron efectivos de la Policía Local de Burgos y la Nacional, el cuerpo de Bomberos y las asistencias sanitarias de emergencias, que atendieron a ambos jóvenes hasta que pudieron ser evacuados en sendas ambulancia a las Urgencias del Hospital Universitario de Burgos. Además, la Policía Local se encargó de desviar el tráfico en sentido Burgos por la vía de servicio, ya que la carretera quedó cortada por los dos turismos accidentados y posteriormente por los equipos de emergencias mientras se atendía a las víctimas y se despejaba la calzada.

El choque se produjo cuando uno de los vehículos procedía a realizar el giro en la intersección de la N-I que da acceso a la Aduana y Puerto Seco por el lado derecho en sentido a Villafría y hacia Grupo Antolin y otras naves en el sentido contrario. En ese punto se produjo el choque frontal de los dos vehículos por causas que investiga la unidad de atestados de la Policía Local, aunque pudiera ser que uno de ellos invadiese el carril contrario por exceso de velocidad y se llevase por delante al otro vehículo. De hecho las marcas en la calzada indican que se llevó por delante una señal de tráfico en la mediana antes de impactar con el otro coche.

Nada más producirse el impacto, el servicio de emergencias 1-1-2 recibió nueve llamadas a las 16.33h alertando de lo sucedido y procedió a movilizar a los efectivos de policía Nacional y Local y bomberos, además de las emergencias sanitarias que pese a la cercanía del lugar del accidente con el casco urbano de Burgos puso en alerta a un helicóptero medicalizado. Además envió una ambulancia soporte vital básico, que se encargó de trasladar al joven de 23 años, y una unidad medicalizada de emergencias (UME), en la que fue evacuado el herido de 26 años.

El BMW que volcó a causa del accidente quedó destrozado por el impacto y la excarcelación del herido y varias maletas quedaron en la calzada.

### DANIEL RONDA

ALCALDE DE LA HORRA. Inmersos en sus fiestas, La Horra vive días intensos sin olvidar proyectos pendientes como la depuradora de aguas residuales o el comedor del colegio, un servicio que considera imprescindible para poder atraer a nuevas familias.

# «Necesitamos un comedor en el colegio para poder crecer»

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Apenas lleva un año como alcalde, pero con 8 años de experiencia en el Ayuntamiento como concejal, Daniel Ronda tiene las cosas muy claras. «La Horra lo tiene todo para vivir bien. Es un diamante en bruto y merece su lugar en el mapa», anima. En plenas fiestas, el regidor habla de proyectos de interés, como la depuradora o la necesidad de completar el colegio con un servicio de comedor. ¿Su sueño? Atraer a nuevos moradores.

**Pregunta**-¿Qué proyectos tienen en marcha este año?

Respuesta- Estamos trabajando con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACyL) para habilitar una depuradora de aguas residuales, que ahora no tenemos, y estamos contentos porque el proyecto está bastante avanzado y es muy importante para el pueblo. Calculamos que se pueda llevar a cabo entre 2025 y 2026.

Por otro lado, trabajamos en un proyecto de potabilización de agua corriente. Queremos tener un sistema competente para que nuestros vecinos disfruten de una mayor calidad de agua. Es una prioridad.

P.- ¿Tienen financiación ya?

**R.**- Para la depuradora sí, pero para la potabilizadora, que cuesta unos 40.000 euros, hemos pedido subvención y estamos a la espera.

**P.**-Lleva un año como alcalde, ¿qué inversiones ha podido llevar a cabo?

R.- Hemos hecho muchas mejoras, aunque algunas no se ven, pero son muy importantes, como el arreglo del depósito del agua y la bomba o la rehabilitación del tejado del Ayuntamiento. Además, acabamos de construir una pista de pádel sin subvención porque este año no ha habido convocatoria en Deportes, que se une a los arreglos que el año pasado se hicieron en el polideportivo y en un parque. Nuestra idea es seguir mejorando las instalaciones deportivas y de ocio.

P.-¿Qué otros proyectos le gustaría ver hechos realidad?

R.-Tenemos pendiente la limpieza y reparación de caminos y se va a hacer, así como la rehabilitación de la bodega museo, y luego aspiramos a poder tener un comedor escolar, aunque no nos lo están poniendo fácil.

P.- ¿Qué problema hay?

R.- La Consejería nos da permiso siempre que nos hagamos cargo nosotros, que como Ayuntamiento estamos dispuestos, pero tendría que ser fuera del recinto escolar y no estamos de acuerdo porque hay sitio dentro. Es un sinsentido, pero va-



Daniel Ronda es el alcalde de la localidad ribereña de La Horra. ECB

mos a seguir peleando porque es mucho más seguro organizarlo dentro que fuera. Para nosotros, desde luego es fundamental porque es la llave para crecer como centro educativo y también como pueblo. Si tuviésemos este servicio los niños de aquí a lo mejor no se iban a estudiar a otros municipios y también podríamos a atraer a las familias cuyos padres trabajan ya aquí.

P.- ¿De qué vive La Horra?

R.- Principalmente de la agricultura, sobre todo cereal y viñedo porque estamos en un lugar privilegiado en la Ribera del Duero. Hay 11 bodegas, que es un número importante si tenemos en cuenta que censados hay 300 vecinos y dan mucha vida porque a día de hoy viene a trabajar más gente de la que sale fuera. La Horra es un diamante en bruto y merece su lugar en el mapa.

P.- Para atraer nuevos habitantes es indispensable que encuentren casa. ¿Cómo está el parque de viviendas?

**R.**- La verdad es que es complicado y más en los tiempos que corren.

Es difícil encontrar un terreno para construir y en ello estamos. A ver si animamos a los vecinos para que vendan porque es el futuro. Tenemos que atraer población para crecer y tener más servicios.

P.- ¿Cómo va el alquiler?

**R.**-Hay unas cuantas alquiladas pero a día de hoy ninguna disponible.

?Cómo va el censo: ج-£

R.-Si lo comparamos con muchos años atrás, regular porque hemos perdido mucho pero de un tiempo a esta parte nos mantenemos y últimamente viene más gente de la que se va.

P.- Una de las cuestiones fundamentales para atraer población es tener servicios...

R.- Aquí tenemos casi de todo. Conservamos el ambulatorio, tenemos servicio médico de lunes a viernes, farmacia; tenemos colegio, ayuntamiento propio, dos bares, uno de ellos restaurante con un menú bastante curioso y carta, cuatro casas rurales, panadería, 11 bodegas y varias empresas de servicio.

P.- ¿Qué les falta?

R.- Una tienda, que cerró hace poco, y familias.

P.-¿Cuántos niños hay a día de hoy en el colegio de La Horra?

R.- Once, y el año que viene, según nos han dicho, van a llegar nuevos niños y eso siempre es una buena noticia. Pero podrían ser muchos más porque en La Horra hay más de 150 niños.

P.- Animemos a las familias. ¿Cómo se vive en su pueblo?

R.- Mi familia ha vivido aquí toda la vida y la verdad es que yo animaría a todo el mundo porque hay calidad de vida. La Horra lo tiene todo para vivir bien. Nos encontramos a 18 km de Aranda de Duero, a 6 de Roa y tenemos buena comunicación. El entorno es excepcional; el día a día es cómodo, natural y sano.

**P.**-Ahora es buen momento de visitarles porque están en fiestas.

R.-Desde luego, serán todos bienvenidos. Tenemos un programa amplio y pensado para todas las edades.

P.- Este fin de semana las fiestas en honor al Nativo Ausente viven su máximo esplendor. **R.**-Cierto. El programa de fiestas comenzó el 19 de agosto, pero la parte principal se vive este fin de semana.

P.- ¿Alguna novedad con respecto a otros años?

R.- Hemos incorporado una ruta interpretativa de "Te Enseño Mi Pueblo". Este año nos hemos adherido al proyecto de ADRI Ribera y estamos muy contentos. Nuestras voluntarias, Alba y Consuelo, son una maravilla. Además, el lunes por la tarde vamos a organizar un concurso de tomates.

**P.**- Analicemos el programa. Mañana, viernes, estará completo.

R.-Empezamos el día con un concurso de dibujo para los niños y luego, por la tarde, a partir de las 19:00 horas, está el desfile de las peñas, el pregón y la proclamación de la Reina, las Damas y el Galán. Para terminar, habrá verbena y a las 6:00 horas chocolatada.

P.- ¿Quién da el pregón y por qué ha sido elegido?

R.- Hemos escogido a una vecina de toda la vida, Pilar Cob Ortega, y la hemos elegido porque, entre otras cosas, queríamos ensalzar el papel que durante la historia han tenido las mujeres en el mundo rural.

**P.**- Avancemos al sábado y domingo.

R.- Empezamos a las 13:00 horas con el Concurso de Paellas en los Cogollos. Además, hay pasacalles y por la noche, verbena hasta las 5:30 horas que terminaremos con una macarronada que organiza la corte de la Reina.

El domingo, la actividad continúa a las 13:00 horas con la misa en la Iglesia de la Virgen de la Asunción, el parque infantil (de 13:00 a 15:00 horas) y el vermú amenizado por los dulzaineros electrónicos del Gromejón. Por la tarde, la fiesta seguirá con actividades infantiles, con una fiesta de la espuma; un torneo de pelota mano; un concurso de lanzamiento de azada y sartén frente a las escuelas; y ya de madrugada, el concierto de Cañoneros en la plaza Nueva y de 2:00 a 5:00 horas, discomóvil.

**P.**-No nos podemos olvidar del lunes...

R.- Por supuesto. El día comienza con una gymkana infantil y por la noche, en lugar de la invitación que solía hacer el Ayuntamiento a los vecinos, vamos a organizar una cena solidaria cuyos beneficios servirán para ayudar a la Red Solidaria Ribera. Ahí está prevista una actuación de jotas y voces de Ribera y terminaremos con la discomóvil. Como ve, son muchas actividades que son posibles por el esfuerzo de mucha gente y por descontado de los compañeros de la corporación que hacen un gran trabajo todo el año.

P.- Según explica, nunca se planteó ser alcalde y, de hecho, su candidatura se formó 'in extremis', conscientes de que nadie daba el paso. ¿Cómo lo lleva?

R.- El balance por ahora es positivo; a veces es complicado compaginarlo todo pero tenemos la oportunidad de mejorar las cosas y estamos decididos a intentarlo. Es el pueblo de mi familia, mi pueblo, y queremos dejar huella.

# Castilla y León destina 26M€ a la gratuidad de la educación infantil

• La Junta amplía la oferta educativa gratuita para prescolares de 0 a 1 años y prevé que se beneficien cerca de 20.000 familias • Sanidad «refuerza los instrumentos de seguimiento» ante los posibles casos de viruela del mono

MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID Castilla y León invertirá más de 26,4 millones de euros en asegurar la oferta de plazas gratuitas de la enseñanza de o a 3 años, tal y como dio a conocer el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y es que la medida financiará la educación gratuita para las edades descritas en un total de 178 centros de la Comunidad. Además, la Junta prevé que cerca de 20.000 familias se beneficien de este aspecto.

Por otro lado, como describió Carriedo, la Junta extiende la educación al primer curso del ciclo de Educación Infantil, es decir, para niños de entre o y 1 año, completando así la oferta educativa de la Comunidad en este aspecto, ya que la matrícula para los escolares de edades comprendidas entre los 1 y 3 años ya fue gratuita los dos cursos pasados. En total, la Consejería de Educación registró 10.521 solicitudes para el tercer ciclo de Infantil, 7.566 para el segundo y 1.746 para el primero, cuyos estudiantes estrenarán gratuidad en septiem-

La Junta, por tanto prevé que este curso 2024-2025 sean cerca de 20.000 familias las beneficiadas, que aumentan la cifra del año pasado, que fue de 16.000 familias. Estos alumnos, según confirma la Junta, contarán con servicios complementarios como Madrugadores o comedores escolares, entre otros, y con las mismas bonificaciones del resto de alumnos, refiriendose al nuevo rango de edad.

La medida, además supondrá un ahorro de unos 2.000 euros por escolar y por familia, con una inversión total por parte de la Junta de 64 millones solo en 2024, provenientes exclusivamente de fondos autonómicos.

Por otra parte, para garantizar la prestación de este servicio, y la libre elección del centro para las familias, la Junta establece un siste-



Imagen de archivo de escolares en un colegio de Castilla y León. EUROPA PRESS

ma único de admisión en los 632 centros que ofrecen el servicio en la Comunidad, tanto de carácter público como privado. Esta colaboración se articula en base a la concesión de la subvención cercana a los 26,4 millones a las entidades locales titulares de dichos centros educativos. Por ello, en total recibirán este año 178 centros repartidos en las provincias

Los 15 centros de Ávila adscritos

a esta subvención recibirán más de 2 millones de euros. Los 19 de Burgos, cas 3 millones de euros. Los 25 de León, 3,9 millones. Los 10 de Palencia, 1,5 millones. Los 21 de Salamanca, 3,48 millones. Los

no cuentan con la condición de una mayoría para que

salgan adelante. «Queremos presentar un presupuesto que se apruebe y tenemos que dialogar, vamos a ver la disposición de los grupos», anotó el titular de Economía y Hacienda, aunque reconoció que aun no se han dirigido a la oposición, ampliada en este momento con Vox, que cuenta con un total de 13 escaños en las Cortes.

20 de Segovia, 2 millones. Los 18 de Soria, 1,7 millones. Los 38 de Valladolid, casi 7 millones de euros, v los 12 de Zamora recibirán más de 1,5 millones, para dar un total de 178 centros y una inversión de más de 26,4 millones de euros.

Además de los acuerdos, Carriedo también destacó la enfermedad de la ciruela del mono en Castilla y León. En este sentido, Carriedo afirmó que la Junta está «reforzando los instrumentos de seguimiento y control» sobre los posibles casos de la viruela del mono. Sin embargo, el portavoz de la Junta pidió que no se genere «más inquietud» y que se ponga «en su justo ámbito la importancia de esta enfermedad». Y es que Carriedo apuntó que la viruela del mono no es una enfermedad «inusual» en Castilla y León, y desveló datos en relación a contagios. De hecho, según Carriedo, «solo se han registrado 91 casos» desde la aparición del primero en 2022, y afirmó que la gran mayoría se produjeron ese mismo año. Actualmente, en Castilla y León hay cinco casos activos, el último de ellos en Salaman-

Por ello, puntualizó que el trabajo de la Junta para fomentar la vacunación se centra en los «grupos de riesgo», entre los que incluyó «las personas con prácticas sexuales de alto riesgo» y también aquellas que tienen «relación directa con las personas con infección, bien en Castilla y León»

En cuanto a otros acuerdos destacados por Carriedo en la rueda de prensa aparece la adquisición de 690.000 vacunas de la gripe por un valor superior a los 9 millones de euros. En materia sanitaruia también aparece el destino de 6,2 millones de euros para suministros médicos los hospitales de León, Salamanca y el Clínico de Valladolid, y los más de dos millones de euros para el suministro de vehículos y equipos médicos portátiles de la Gerencia Regional de Sa-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

#### EL EJECUTIVO TRABAJA EN LOS PRESUPUESTOS SIN **ASEGURARSE TENER APOYOS**

La Junta de Castilla y León trabaja con el objetivo de presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, pero recuerda que no tiene mayoría tras la ruptura del pacto con Vox y necesita el acuerdo en las Cortes para su aprobación.

En el primer

Consejo de Gobierno después de las vacaciones estivales y ante el plazo que marca el Estatuto para la presentación de las cuentas autonómicas, el 15 de octubre, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, recordó que está la orden para su

la Junta, informa Ical. Fernández Carriedo manifestó que la Junta hará su trabajo, que es la elaboración del Presupuesto, pero subrayó que corresponde a las Cortes su aprobación, si bien precisó que aun no han iniciado el diálogo con los grupos para contar con su respaldo y, por tanto, «a día de hoy»

elaboración y se ha

realizado un primer

coincidió con Vox en

volcado, que

ARANDA DE DUERO

LEÓN **PALENCIA** 90.2 FM 101.9 FM

**SALAMANCA** 103.4 FM

**SORIA** 88.1 FM

ÁGREDA 93.2 FM

91.6 FM

ARENAS DE SAN PEDRO 88.4 FM

**ASTORGA** 97.7 FM

BÉJAR ÁVILA 89.6 FM 94.1 FM

**BURGOS** 92.9 FM **CIUDAD RODRIGO** 103.4 FM

**VALLADOLID** 102.8 FM

**SEGOVIA** 

99.8 FM

**ZAMORA** 97.1 FM



#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

Por otro lado, la rama de actuación que más medidas aprueba es la de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda v Ordenación del Territorio, con un total de seis acuerdos aprobados. El primero de ellos es la subvención de 1,1 millones de euros en la mejora de infraestructuras viarias en varias comarcas forestales de León, la autorización de actuaciones hídrico-forestales para la restauración de Montess de Utilidad Pública en Salamanca, con un importe de 656.000 euros, o la conservación de la 'Casa Botines' de León a través de la Fundación Obra Social de Castilla y León, con un importe de 100.000

Carriedo también destacó la aprobación de los tratamientos selvícolas en 115 hectáreas de monte en Soria, con un total de 363.000 euros, al igual que la adquisición de cinco vehículos todoterreno para Protección Civil por un valor de más de 300.000 euros.

En cuanto a Educación, además de los 26 millones para la educación infantil, también destinará 850.000 euros en 15 aulas de tecnología aplicada para la Familia de Administraciónj y Gestión. Esta medida pretende dotar a diferentes centros educativos con mobiliario, elementos virtuales, de simulación y equipos informáticos, todo ello para facilitar el aprendizaje inmersivo y práctico a través de la metodología de simulación empresarial en las aulas de Formación Profesional.

Estas clases contarán con elementos virtuales para simular entrevistas de trabajo o presentaciones, y equipos informáticos para que las clases se transformen en un espacio que simule un entorno laboral.

En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, incrementará en 472.000 euros el presupuesto de ayudas a titulares de explotaciones de la Comunidad. Así, se atenderán a 216 solicitudes, que se unen a las ya tramitadas, para la concesión de ayudas directas. En este sentido, ya se han beneficiado un total de 9.402 explotaciones, con una dotación ttoal de más de 13 millones de euros.

También en el aspecto agrícula, la Junta declarará de utilidad pública y urgente ejecución el proyecto de concentración parcelaria de la zona regable de los canales de Palenzuela y Quintana del Puente en Palencia.

Por último, cabe destacar la aprobación de casi un millón de euros para la protección a la infancia y la lucha contra la exclusión social a través de Cruz Roja, motivada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

# La Junta acusa a Sánchez de «ceder a la ambición separatista»

Castilla y León presentará el recurso contra la Amnistía antes de cumplir el plazo a mitad de septiembre y exige convocar la Conferencia de Presidentes

#### MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID

Ayer tuvo lugar el primer Consejo de Gobierno después de las vacaciones de verano. En él, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo lamentó que se materialice «la hoja de ruta independentista», que afirmó no pudo cumplirse «con un golpe de estado» pero sí «por la vía de la cesión del presidente del Gobierno a esa ambición de los partidos separatistas». Por ello, Carriedo acusó a Sánchez de «ceder a la ambición separatista» ante el pacto con ERC.

En este sentido, el portavoz de la Junta se refirió además a a declaraciones contrarias a este pacto, como las realizadas por Felipe González o José Borrell relativas a la ruptura del principio de igualdad y de solidaridad.

De esta manera, Carriedo insistió en la ruptura de ese principio, asegurando que no es algo que diga la Junta, sino que existen informes en esa línea de Fedea y opiniones de inspectores y expertos. El portavoz zanjó el tema asegurando que «no tienen el apoyo de la Junta», y enmarcó que el acuerdo de investidura catalán sirve para «unos meses más a un presidente del Gobierno», en relación al acuerdo con ERC en el Congreso.

Por otra parte, Castilla y León presentará el recurso contra la Ley de Amnistía antes de mitad de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo. Así lo comunicó el portavoz en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobier-

no después de las vacaciones. La Junta, afirmó Carriedo, presentará el recurso «antes de ese mes», aunque reiteró que para ello, hay que «autorizar el Consejo de Ministros para que ya los servicios técnicos jurídicos preparen la documentación», aunque asegura que «presentaremos ese recurso y lo presentaremos en plazo» y que «no agotaremos el último día del plazo para ese acuerdo» para dar suficiente tiempo a los servicios jurídicos de la Junta para preparar toda la documentación correspondiente al respecto.

En este sentido, el portavoz de la Junta insistió en que el veredicto del Consejo Consultivo «ha sido muy favorable a los intereses que habíamos manifestado desde la Junta de Castilla y León», aclaró. Por ello, tal y como aseguró Carriedo, «hay causa suficiente para poder presentar el recurso».

La vuelta de las vacaciones comenzó también con duras críticas hacia el anunciado recurso por el acuerdo de una financiación singular para Cataluña que ha facilitado la investidura de Salvador Illa. En este aspecto, Carriedo afirmó también que le parecía «grave» que el Gobierno se sienta «obligado» a su cumplimiento, refiriéndose a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María José Montero. El portavoz de la Junta criticó que hasta el momento sólo hay una cuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura en Cataluña. «Lo que vemos es que hay una ruptura muy clara de este

#### «EL GOBIERNO NO APORTA LO QUE LE CORRESPONDE EN MIGRACIÓN»

La Junta de Castilla y León denunció ayer que el Gobierno de España «no está haciendo la aportación que le corresponde» para la acogida de menores migrantes en la Comunidad, y que es el Ejecutivo autonómico el que está «adelantando recursos económicos para esta finalidad».

Así lo afirmó ayer, en declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde también clarificó que la mayor parte de los 21 menores que Castilla y León se comprometió a acoger ante la crisis migratoria en Canarias están ya en la Comunidad, y los que quedan llegarán «en los próximos días», si bien es algo que «no depende» de la Junta porque el retraso se debe a «la complejidad de la época veraniega».

En cualquier caso, Carriedo insistió en su crítica al Gobierno por no estar derivando «cantidad alguna» a la Junta de la comprometida en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud.

principio de igualdad y de solidaridad», señaló al respecto.

Carriedo también aseguró que la financiación afecta a todas las comunidades y se debe acordar de manera multilateral. En este sentido, reiteró la necesidad de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Sobre esto, el portavoz de la Junta destacó la necesidad de la convocatoria en base a tres temas que conciernen a la mayoría de autonomías de España. «El tema de inmigración es uno de ellos, el tema de la falta de médicos en atención primaria fundamentalmente es otro, y el tema de la financiación autonómica de forma multilateral es otro de los que hemos pedido», aseguró en este sentido.

Según Carriedo, la Conferencia de Presidentes se debe convocar para abordar estos puntos «entre todos». «Es inexplicable que un tema de esta importancia con lo que está sufriendo en este momento el conjunto de España en esta materia el Presidente del Gobierno sea incapaz de convocar en una competencia de ámbito nacional a las comunidades autónomas y tengan que ser las comunidades autónomas las que estemos pidiendo la convocatoria de esta Conferencia de Presidentes» recalcó Carriedo, quien aseguró que las propias autonomías son las que están resolviendo «este problema» a través de sus competencias, «que son escasas», sentenció Carriedo en relación a la Conferencia de Presi-

# Carriedo sobre el caso Cepa: «El PSOE no está a la altura de lo que merecen los votantes de Castilla y León»

#### M.Á.C. VALLADOLID

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo lamentó que el PSOE «no esté a la altura de las circunstancias de lo que los ciudadanos demandan y tampoco a la altura de lo que merecen los propios votantes del PSOE en Castilla y León» después de ser preguntado por el caso Cepa durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras la vuelta de las vacaciones de verano, que tuvo lugar ayer.

En este sentido, Carriedo asegura que «lo que estamos viendo es un Partido Socialista y un Grupo Socialista que no está siendo del nivel y la utilidad que los ciudadanos de Castilla y León merecían».

«Sería bueno que en Castilla y

León hubiera una oposición con la que poder dialogar, con la que poder llegar a acuerdos», afirmó. Sin embargo, Carriedo retrató a los socialistas como un grupo que no está cohesionado ni centrado en el día a día de los problemas en la Comunidad, y lamentó que el grupo socialista tenga que «dar explicaciones todos los días por el comportamiento ético de los miembros de su grupo parlamentarios», y asegura que el caso de Cepa es el «segundo de este mes en el que el Grupo Parlamentario Socialista ve comprometido sus principios éticos, que son los fundamentales para casi cualquier ser huma-

Además, el portavoz de la Junta de Castilla y León también ase-

guró que la posición del PSOE en torno a Castilla y León es de «indefinición» en cuanto a la defensa de los intereses de la Comunidad, y puso de ejemplo el tema de la financiación autonómica.

Sin embargo, y pese a las críticas, sobre todo después de los últimos acontecimientos, Carriedo tendió la mano a los socialistas y afirmó que «mantienen la mano» tendida en dirección al diálogo y desea que «ojalá se pueda producir»

#### ANA SÁNCHEZ

Por otra parte, la Ministra de Igualdad, Ana Sánchez valoró la respuesta «ágil» del PSOE de Castilla y León ante la expulsión del exprocurador José Luis Cepa tras darse

a conocer la investigación que le rondaba por presuntos abusos a un menos

En declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de su visita a Palencia, la también socialista ha aplaudido así la «respuesta inmediata» y «diligente» de la formación ante la situación de Cepa.

En este sentido, ha cuestionado «qué partido» sería «tan ágil con sus posibles casos de cualquier tipo», una pregunta que ha dirigido especialmente al Partido Popular. «Yo no lo he visto, salvo en el PSOE, que, como digo, tiene una respuesta inmediata para dilucidar lo que ha pasado y exigir responsabilidades», aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press.

# Crecen los nacimientos en Castilla y León más que en el conjunto del país

En el primer semestre del año, los alumbramientos aumentan en un 5,5% / Todas las provincias registran un incremento en el número de nacidos con Valladolid a la cabeza

#### RODRIGO CABEZUDO VALALDOLID

Nacen más niños pero también hay más fallecidos en Castilla y León. El Instituto Nacional de Estadística publocó ayer los datos de nacimientos y defunciones correspondientes al primer semestre de 2024, unas estadísticas en las que la Comunidad es la tercera que más ha crecido en alumbramientos, por detrás de Cantabria y Baleares, con un aumento del 5,5% con respecto al mismo periodo del año 2023, mientras la media nacional se sitúa en el 0,28%.

Todas las provincias castellanoleonesas han aumentado sus nacimientos en este semestre, a excepción de Soria, donde han disminuido un 0,43%. La provincia que registra un mayor crecimiento porcentual de nacimientos con respecto al pasado año es Segovia, con un 21,5% más que en el primer semestre de 2023; aunque por número total de niños nacidos es León la que está a la cabeza, con 91 alumbramientos más, lo que supone un 8.8%.

Por su parte, Valladolid es líder en número de natalicios, con 1.524 niños, un 23,5% de todos los castellanoleoneses que han venido al mundo en lo que llevamos de año, lo que supone casi uno de cada cua-

Respecto a la edad, sirviendo como muestra los nacimientos del mes de junio (1.097), el 32% de las madres tenían entre 35 y 39 años; un 15% de ellas estaban entre los 30 y los 34 y un 11% fueron madres entre los 25 y 29 años. Por otro lado, un 8,5% de mujeres superaban los 40 años de edad, registrándose también 17 casos de alumbramientos de jóvenes entre los 15 y los 19 años.

Menos optimistas son las cifras de defunciones. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Navarra, que registra un mayor crecimiento de fallecidos en lo que llevamos de año. Con 18.279 decesos, la región aumenta un 7,54% los registrados en el mismo periodo de 2023, con casi 1.300 muertes más.

Por sexos, en este primer semestre del año han perdido la vida en Castilla y León 9.251 hombres y 9.028 mujeres, suponiendo casi un 3% más de varones que de féminas.

De este modo, Castilla y León tendría, según los datos de la primera mitad del año, un saldo vegetativo negativo, habiendo perdido un total de 9.601 habitantes en lo que va de año, un 7,63% más que entre los meses de enero y junio de 2023. La media nacional refleja que en España han nacido un total de 156.202



Recién nacido en un hospital de Valladolid, en una foto de archivo. PHOTOGENIC

niños en este primer periodo del año, alrededor de medio millar más que en la primera mitad de 2023. Sin embargo, según datos del INE, el país también ha crecido en el número de defunciones, lo cual arroja un saldo poblacional negativo de 78.763, un 2,52% más que el pasado año.

▶ÁVILA. La provincia abulense ha pasado de 417 nacimientos en 2023 a los 447 registrados en el mismo periodo de 2024. 30 alumbramientos más que suponen un crecimiento del 7,3%.

En cuanto a los decesos, Ávila ha contabilizado un total de 1.285 defunciones, un 4% más que el pasado año.

**BURGOS.** En Burgos la cifra de nacimientos de este primer semestre ha ascendido a 1.050, frente al millar que se contabilizó el pasado año y que supone un 4,9% de incremento.

Sin embargo, anota 2.546 fallecimientos, siendo la tercera provincia, detras de León y Valladolid, con mayor número de decesos, aunque se traduce en un leve crecimiento del 0,65% respecto al pasado año.

▶ LEÓN. La provincia de León es, de toda la Comunidad, la provincia con mayor crecimiento porcentual de nacimientos, con 91 nuevos niños nacidos de un total de 1.131, lo que se traduce en un incremento del 8,8%.

En contraposición, es la provincia con mayor número de muertos registra en términos absolutos, con 4.209 registros, casi un 20% más que en el primer semestre de 2023.

▶ PALENCIA. La provincia palentina no ha experimentado variación en el número acumulado de nacimientos en esta primera mitad del año. 375 niños han nacido en este periodo, los mismos que en el correspondiente a 2023.

Sin embargo, es, por detrás de León, la que más crece en fallecidos, sumando un total de 1.373, un 13,22% más que en 2023.

► SALAMANCA. 857 salmantinos han nacido en lo que va de año frente a los 846 que lo hicieron en el primer semestre de 2023, una cifra que se traduce en un leve incremento del 1,3% respecto al pasado año.

Por su parte, la provincia registra un 1,37% de aumento en el número de defunciones, anotando 2.334 decesos.

▶SEGOVIA. La provincia segoviana es la que más ha crecido porcentualmente- en el número de natalicios. Un 21,5% más que el pasado año, alcanzando los 493 nacimientos acumulados a fecha de junio de 2024, frente a los 405 contabilizados en el mismo lapso de tiempo de 2023.

Respecto al número de fallecidos, Segovia registra un total de 1.015, lo que supone un aumento del 6,6% en relación a las cifras del pasado año.

▶SORIA. La provincia con menor población de la Comunidad también es la que menos nacimientos registra. De hecho, es la única que experimenta un crecimiento negativo del 0,45% con un nacimiento menos frente a los 243 contabilizados en junio de 2023.

Del mismo modo, la soriana es la única provincia situada por debajo del millar de defunciones, con un total de 728 registros, un 8,2% más que en la primera mitad del año pasado.

▶VALLADOLID. La provincia vallisoletana, la más poblada de la Comunidad, ha experimentado un crecimiento del 3,6% de nacimientos respecto a las cifras registradas el pasado año, pasando de 1.471 a 1.524 alumbramientos, es decir, casi uno de cada cuatro niños castellanoleoneses nacen en Valladolid.

Respecto al número de decesos, la provincia registra 3.186 defunciones, un 6,12% más de las contabilizadas hasta junio de 2023.

**ZAMORA.** La provincia de Zamora ha visto nacer a 353 niños frente a los 339 que lo hicieran de enero a junio del año pasado, es decir, un 4,2% más.

En relación al número de defunciones, la provincia zamorana contabiliza 1.603 muertos, lo que supone un incremento que ronda el 2% respecto a las cifras de 2023.

#### Castilla y León destina más de nueve millones para vacunas contra la gripe

VALLADOLID

El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a la Consejería de Sanidad para adquirir 690.500 dosis de vacunas, por valor de 9,3 millones de euros, que se usarán durante la campaña autonómica 2024 frente a la gripe, cuyo inicio se prevé que comience en el último trimestre del año. En concreto, se va a disponer de cuatro tipos de vacunas de uso indicado según las necesidades de cada grupo poblacional etario y de riesgo sanitario.

Las vacunas frente a la gripe provisionadas se reparten en 180.000 dosis (valoradas en 1.778.400 euros) para población general de entre 60 y 64 años, niños de entre seis y veintitrés meses de edad y personas de entre cinco y 59 años incluidas en grupos de riesgo; 460.000 vacunas (6.219.200 euros) destinadas a población general de 60 años o más; 50.000 unidades (1.300.000 euros) dirigidas a personas mayores de 65 años; y 500 dosis (4.004 euros) para pacientes con alergia documentada a alguno de los componentes de los anteriores tipos vacunales.

#### UPL critica el cambio de León por Valladolid en un vuelo del Club de los 60

VALLADOLII

Unión del Pueblo Leonés exigió ayer a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León explicaciones «concretas y detalladas» sobre el cambio del aeropuerto Virgen del Camino de León por el de Villanubla, en Valladolid en un vuelo de regreso de un viaje del Club de los 60, lo que «afecta a muchos leoneses», manifiestan.

Los leonesistas, que avanzaron que preguntarán por la cuestión en sede parlamentaria, explicaron que la Gerencia comunicó que el regreso de un viaje al extranjero desde León tendrá como destino Valladolid «por razones técnicas», según informa Ical.

Sin embargo, consideraron «extraño" que «se informe con tanta antelación» de un cambio del regreso «con la estereotipada contestación de razones técnicas», cuando «no se tiene conocimiento de ningún incidente, y menos a tan largo plazo, que impida el regreso al aeropuerto de León como estaba inicialmente previsto», alegan los parlamentarios.



Ana Isabel Gallego, de Teloncillo, durante la interpretación de 'La Selva' en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. ICAL







Dos actores interpretando una obra en la Feria de Teatro. ICAL

# Cuatro estrenos absolutos en Ciudad Rodrigo

La Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada en la localidad mirobrigense, acoge la presentación al público de cuatro obras teatrales durante su tercera jornada, con compañías procedentes de Valladolid, Ávila y Lérida

Ciudad Rodrigo, en Salamanca, asistió ayer cuatro estrenos absolutos durante la programación de la tercera jornada de la XXVII Feria de Teatro de Castilla y León, a los que hay que añadir la presentación en España de una de las producciones portuguesas. Una cita que se abrió, un día más, con 'Divierteatro' y que dirigió sus primeras convocatorias a los más pequeños.

La primera de ellas fue 'La selva', de Teloncillo, dirigida a bebés desde los seis meses y niños de hasta seis años. La pieza creada por Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego e interpretada por esta última, propone un viaje por distintos continentes a la búsqueda de animales, entre poemas de Gloria Fuertes, Carlos Reviejo y Marisa Alonso Santamaría. Para público infantil y familiar a partir de los seis años fue concebido 'Yo, Tarzán', de

Festuc Teatre, que ocupó el escenario del Teatro Nuevo Fernando Arrabal para la 'première' de este montaje inspirado en el relato clásico, que en la propuesta dirigida por Pere Pàmpols invita a reflexionar sobre los vínculos

Las primicias continuaron con otro trabajo para niños a partir de seis años: El bosque de Coco', de La Buena Compañía, en torno a un niño que debe afrontar la separación de sus

padres. Al público joven y adulto se dirige el tercero de los estrenos: la creación de danza-teatro 'Hacer torrijas como acto de resistencia', del abulense debutante en la feria Marcos Martincano, que ahonda en las raíces perdidas.

La cuarta obra presentada al público por vez primera en Ciudad Rodrigo llegó de la mano de las vallisoletanas Olaya Hernando & María San Miguel, que también actuaban por primera vez en la Feria y se presentaron con 'Mujeres y vanguardias' en el recuperado espacio de Palacio de los Águila con la mezcla de música, dramaturgia y palabra con la que reivindican la figura de artistas injustamente arrinconadas. El repertorio de novedades de la jornada incluyó también el estreno en España de 'Una parte de mí', coreografía aérea basada en el mástil chino de la portuguesa 'O Último Momento'.

# Covaleda licita de nuevo el arreglo del campamento

Destinará 290.000 euros para contratar las obras en tres lotes

SOF

El Ayuntamiento de Covaleda ha vuelto a licitar, según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato de obras para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones del campamento Raso de La Nava por un importe de 290.000 euros. La anterior licitación, que se realizó el pasado mes de junio, quedó desierta al no presentar solicitud ninguna empresa.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) que financia el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo. Es parte del proyecto denominado Entrepinos presentado al Ministerio por el Ayuntamiento de Covaleda dentro de la convocatoria ordinaria de 2022, lo cual quiere decir que la financiación se realiza con fondos de la Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio y no con fondos europeos Next Generation, como sucede en el caso de la convocatoria extraordinaria de los PSTD.

El proyecto prevé una inversión superior a los dos millones de euros de los cuales casi la mitad la financia el Gobierno de España. El resto corresponde a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y al propio Ayuntamiento de Covaleda.

En esta ocasión, el Ayuntamiento pinariego ha decidido dividir la licitación en tres lotes diferentes para facilitar la posibilidad de que haya empresas interesadas en este acondicionamiento y mejorar de las instalaciones del Raso de la Nava.

El primer lote contempla la envolvente térmica más el revestimiento y la carpintería. El presupuesto base de licitación, con el IVA incluido, es de 139.381 euros. El segundo lote se licita por 54.930 euros y recoge la instalación eléctrica más la instalación fotovoltaica. Y el tercer lote será para las empresas interesadas en realizar la instalación térmica más la instalación de fontanería. El presupuesto base de licitación se ha fijado en 95.425 euros.

En total, esta obra en su conjunto tiene un valor estimado de 289.745 euros. El plazo de ejecución será de cuatro meses. El plazo de presentación de las ofertas es hasta el próximo 12 de septiembre y la apertura de las ofertas se realizará el 17 de septiembre.

Entrepinos es una apuesta por el turismo accesible en la montaña. Aprovecha el entorno natural único de la localidad soriana, ubicada en las estribaciones de la Sierra de Urbión y entre las mayores extensiones de pinar de Europa. El término municipal forma parte del



Campamento de Covaleda donde se van a acometer las mejoras. HDS

Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.

El campamento dispone de una serie de edificaciones que se encuentran en diferentes estados de conservación, que serán objeto de intervención de acuerdo con el pliego de condiciones publicado: albergue, baños para chicos y chicas, almacén de equipamiento, comedor, cocina y enfermería. Además de estas edificaciones, también se abordarán mejoras en instalaciones como las de suministro eléctrico, abastecimiento y evacuación de agua.

## Detenido por poner una cámara oculta en un piso turístico en Salamanca

VALLADOL

La Policía Nacional procedió a la detención de un varón de 33 años, gestor de un apartamento turístico en Salamanca, por un presunto delito contra la intimidad de las personas tras dejar colocado un reloj despertador con cámara oculta en el interior del inmueble destinado al alquiler.

Los hechos se remontan al pasado 12 de agosto, cuando una pareja requirió presencia policial en un apartamento turístico de la capital del Tormes. Habían observado un reloj despertador digital que se encontraba sobre la mesita de la televisión del salón, con algo sospechoso en su interior, según informó este jueves la Policía Nacional en un comunicado que recoge la agencia Ical.

Una vez que los agentes acudieron al domicilio a verificar los hechos, los denunciantes declararon que habían observado en la parte delantera del reloj una especie de micro cámara, y en su parte posterior una ranura con un tarjeta MSD, que por su orientación, creían que podía captar parte del salón comedor y dormitorio.

Los agentes intervinieron el reloj para su estudio y tramitaron la denuncia. Tras su estudio, determinaron que, efectivamente, se trataba de un reloj despertador digital con cámara oculta, conexión wifi inalámbrica, detección nocturna y de movimientos con posibilidad de monitorear de forma remota las estancias desde cualquier parte del mundo.

Como consecuencia de la denuncia y las comprobaciones realizadas, La Policía Nacional procedió a la detención del gestor del apartamento, que pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.



La cámara estaba oculta en este reloj despertador. ICAL

### Fallece un anciano tras empotrarse con el coche en un árbol en Salamanca

VALLADO

Un hombre de 79 años falleció en la madrugada del miércoles al jueves después de que el vehículo que conducía chocara contra un árbol en Salamanca capital. Al lugar del siniestro acudieron las asistencias sanitarias movilizadas por el servicio de emergencias que trataron sin éxito de reanimar a la persona herida pero, finalmente, confirmaron su muerte. El conductor fallecido resultó ser un hombre de 79 años de edad.

La sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió sobre las 3.10 horas de este jueves una alerta telefónica que informaba de la colisión de un turismo contra un árbol en la ca-

rretera de Valladolid, junto al pabellón deportivo Wurzburg, en Salamanca capital, en las que a resultas del choque había resultado herido un varón que se encontraba inconsciente en el interior del vehículo. El alertante añadió que había mucho humo y el vehículo estaba ardiendo, según la información de Emergencias que recoge Ical.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó del incidente a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Salamanca y a Emergencias Sanitarias – Sacyl que envió una UVI móvil. En el lugar, el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento del conductor.

## Multan a tres turistas por encaramarse a un arco del acueducto de Segovia

VALLADOLID

Agentes de la Policía Local de Segovia denunciaron en la tarde del pasado miércoles a tres turistas que visitaban la ciudad por subirse a uno de los arcos del Acueducto, situado en la plaza de Día Sanz. Así se informó ayer en el parte de los agentes, en el que explicaban que los turistas demandados incumplieron la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia.

Dicha Ordenanza prohíbe el acceso a la parte superior del monumento, que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad, y su canal desde el desarenador de San Gabriel hasta el final del Acueducto en el interior del Re-

cinto Amurallado, así como escalar, subir, trepar, descolgarse o cualquier otra acción similar sin autorización municipal, basada en el interés público o por motivos de conservación o mantenimiento, según recoge Ical.

Asimismo, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento, aprobada en el año 2022, prohíbe depositar cualquier tipo de objeto o residuo orgánico, así como el vertido de sustancias en el canal del Acueducto y, también, priva la introducción de papeles restos orgánicos, colillas, envoltorios, desechos o cualquier tipo de residuo entre las juntas de los sillares del Acueducto de Segovia.



Presentación de la feria ganadera de la localidad zamorana. ICAL

# Diez ganaderías llevarán 200 ejemplares a la Feria de Porto de Sanabria

La cita zamorana del XXI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Bovina Alistana-Sanabresa, consolidada en el calendario

#### ZAMOR

Unos 200 ejemplares de diez explotaciones ganaderas participarán en el XXI Concurso Morfológico Nacional de la Raza Bovina Alistana-Sanabresa, que se celebrará en Porto de Sanabria el próximo lunes, 26 de agosto, en una cita respaldada por la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Porto, Caja Rural de Zamora, Cobadu y el Colegio de Veterinarios de Zamora.

«Una feria muy importante que pone en valor una raza en peligro de extinción y que es el resultado del trabajo diario que realizan los ganaderos para hacer crecer esta raza autóctona de las comarcas de Aliste y Sanabriaj», señaló la técnica de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, durante la presentación de la cita, en la sede central de la cooperativa de crédito, informa Ical.

«La Feria de Porto se consolida, año tras año, es un orgullo y para Caja Rural de Zamora continuar apoyando iniciativas ganaderas de nuestra provincia para preservar nuestras costumbres y nuestro patrimonio», añadió.

Laura Huertos incidió en que se trata de un «acontecimiento ya nacional por su calidad y la de los premios» que se otorgan en el concurso morfológico. «Animamos a que todo el mundo se acerque el 26 de agosto a disfrutar del Concurso Morfológico Nacional de la Raza Alistana-Sanabresa», rubricó.

El director de Comunicación de Cobadu, Juan José Diez, ratificó el apoyo de la cooperativa zamorana a la Feria, en este caso, con un premio especial. «Hay que fomentar esa feria y animar a todos los zamoranos a que acudan porque la zona de Sanabria y de Aliste es fundamental para nosotros», señaló.

«Nosotros presumimos de Sanabria fuera de Zamora. Cuando acudimos a ferias, mostramos las referencias que son la alistana-sanabresa y esta feria, que es una cita ineludible para ganaderos y agricultores y para todos los zamoranos que estamos todavía en fechas veraniegas», agregó.

El director técnico de la Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Alistana-Sanabresa, Javier Merino, expresó su agradecimiento a las instituciones que respaldan cada año la iniciativa ganadera ya que, «cada año es más difícil hacer y desarrollar la Feria».

En este sentido, Merino aludió a «las limitaciones y el cuidado especial» con los movimientos de ganado provocados por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. «Está todo coordinado para que no ocurra nada. La lengua azul y las vacunas y todo el tema administrativo está solventado gracias al apoyo de las unidades veterinarias afectadas», indicó.

«Hay que tener especial cuidado porque las directrices y de la Consejería de Ganadería así lo mandan. Tenemos que desinfectar por lengua azul, por ejemplo, que es otra enfermedad que está ahí, presente. Van todos los animales vacunados. En cuestión de la EHE, parece ser que ya hay algún positivo en la zona de Sanabria y alguno por confirmar, cosa que no ocurrió el año pasado. Las enfermedades son así. El mosquito vuela y pica», expuso.

Por su parte, el alcalde de Porto, Francisco Blanco, hizo hincapié en la «dificultad» que presenta la ganadería en la actualidad. «Ser ganadero es difícil y, todavía más, en la Alta Sanabria, donde el terreno es más escabroso y difícil de controlar. La Feria lleva muchísimos años y, afortunadamente, la seguimos manteniendo aunque, por desgracia, cada vez hay menos ganaderos», advirtió.

«Es obvio que, si no existen este tipo de eventos y apoyos institucionales y de entidades como Aecas, Cobadu y otras, sería muy difícil de seguir manteniendo este tipo de vida. No es solo el beneficio económico, sino también el mantenimiento de la naturaleza y el monte, ya que pastorear implica limpiar y evitar incendios», apuntó.

El presidente de Aecas, Óscar Puente, reconoció que «cada año cuesta más hacer este evento» y que «sería muy difícil organizarlo sin el apoyo» de instituciones y entidades como la Diputación, la Junta, el Ayuntamiento de Porto, Caja Rural de Zamora, Cobadu y el Colegio de Veterinarios de Zamora.

# Domingo de palomas

Arranca la campaña de bravías y torcaces en los cotos de Castilla y León

L. DE LA FUENTE VALLADOLID Las palomas bravías y las palomas torcaces serán, desde este domingo, especies cinegéticas en Castilla y León con la apertura de su temporada de caza, tras la apertura de la media veda el pasado 15 de agosto para codornices, conejos, urracas, cornejas y zorros.

La normativa de caza no contempla a estas dos variedades de palomas como cinegéticas hasta el 25 de agosto, al considerar que son especies que en esta época son susceptibles de tener crías, pero los aficionados a la caza no entienden cómo se conceden permiso para la caza de estas palomas -alegando que son por daños a la agricultura-, en los meses de mayo o junio, que es cuando de verdad están criando las palomas, o como los propios ayuntamientos combaten mediante empresas especializadas a las palomas en sus nidos llevándose por delante en el primer semestre de este año cerca de 600 nidos de paloma torcaz, como los eliminados en Valladolid las últimas semanas.

En cualquier caso, hay palomas como para vaticinar otra buena campaña palomera. La torcaz se asentó hace años en parques y jardines de los grandes núcleos urbanos y se cuentan por cientos en las grandes urbes, y sobre la paloma bravía. La campaña permanecerá abierta hasta final de la media veda, es decir, hasta el día 15 de septiembre, estando permitida su caza los martes, jueves, sábados y domingos y festivos de carácter nacional o autonómico.

Estas son las dos únicas variedades de palomas a las que se les puede disparar en la media veda, estando prohibido aún la caza de la paloma zurita, de la tórtola turca, y por supuesto de la tórtola común, que la Ley de caza de Castilla y León sigue contemplando como especie cinegética pero desde 2021 con *captura cero*. No se la puede cazar debido a una moratoria impuesta en España, sin base científica alguna.

Este año, como novedad, la Consejería de Medio Ambiente plantea en una nueva Orden de Protección para las Especies Cinegéticas una cuestión innovadora en relación a la posible caza futura de la tórtola. En esta norma, además de justificar la reducción del cupo de codorniz en base a la gestión adaptativa de la especie y, bajo ese mismo criterio, para los cotos que lo hayan solicitado antes del 25 de julio se establece la posibilidad de adherirse a un mecanismo de gestión adaptativa de la tórtola común, con la obligación previa de participar comunicando telemáticamente las capturas de palomas torcaces en esta media veda. Los cotos que se hayan sumado a esta iniciativa tendrán preferencia en las acciones de caza sobre tórtola europea, cuando Europa suspenda la moratoria temporal.

«Aunque no estamos en contra de iniciar pruebas experimentales sobre la paloma torcaz, es necesario saber que la caza tradicional de la tórtola no tiene nada que ver con esta caza adaptativa y, por lo tanto, nadie se puede llevar a engaño», señala la Federación de Caza de Castilla y León.

#### LA VOZ DEL MONTE

«Cuando vayas de palomas, echa pan aunque no comas»



Puesto de espera de torcaces al paso. L. DE LA FUENTE

## **ESQUELAS**

## FARMACIAS DE GUARDIA COLEGIO O DE FARMACIAS DE BUIRGOS

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. del Cid, 20
- Avda. Reyes Católicos, 20 (Edificio Torquemada)
- Plaza Mayor, 19 (esq. C/ San Lorenzo)
- Avda. de los Derecho Humanos, 16 (Antigua Eladio Perlado 16- Gamonal)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Calleja y Zurita, 6
- C/ Francisco Sarmiento. 8



LA SEÑOR

#### DOÑA MARÍA ISABEL ESTEBAN GARCÍA

Falleció en Burgos el día 22 de agosto a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hermanos: Francisco Javier, Inmaculada y José Ignacio. Hermanos políticos: Mariluz, Xavi y Sandra. Sobrinos: Laura, Asier, Javier y Nerea. Tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy viernes a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de Santa maría de Salas de los Infantes**, efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad.

**Vivía:** C/ Cardenal Benlloch nº 9 (Salas de los Infantes). **Capilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San Iosé' de Salas de los Infantes. Salas, 23 de agosto de 2024



«Si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios, en la vida y el la muerte, somos de Dios...» RM. 14, 7-9

#### PADRE FÉLIX MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

(RELIGIOSO REDENTORISTA)

Falleció en Santander el día 19 de octubre de 2023 a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hermanos: Teófila (†), Valentina (religiosa Hermanitas de Ancianos Desamparados †), Avelino (†), Santiago (†), Abilio (†), Cecilio (†), Máximo (†), Felisa, Antonio, Consuelo (†) e Ismael. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Y les comunicamos que se celebrará un funeral el 24 de agosto a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Román de La Molina de Ubierna.

Funeraria 'San Iosé'

La Molina, 23 de agosto de 2024



#### **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31





# ESQUELAS en el⊕mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

## DEPORTES FÚTBOL BURGOS CF

# «Muy alerta desde el primer minuto»

Aitor Córdoba pronostica que el Córdoba saldrá en su estadio «con el cuchillo entre los dientes» y el Burgos tendrá que estar muy atento « porque si no nos van a poner las cosas muy complicadas»

#### BURGOS

Con el ánimo asentado en una victoria de ley, sabiendo luchar para remontar un marcador adverso y finalmente ganar con autoridad en el primer partido de liga ante el Cartagena, la plantilla blanquinegra prepara el próximo compromiso que les llevará a viajar a Córdoba para medirse a un recién ascendido que, precisamente, cayó derrotado en su estreno en la categoría contra el CD Mirandés.

No se fía el Burgos CF del resultado de ese partido, entre otras razones porque están convencidos de que los jugadores del conjunto blanquiverdes saltarán a su estadio deseosos de dar una buena imagen ante su afición y quedarse con los tres puntos. En palabras del central del equipo burgalés Aitor Córdoba, la plantilla blanquinegra se espera «un partido muy complicado», ya que el Córdoba CF regresa «Segunda División ante su gente y nos van a poner las cosas muy difíciles». El remedio lo conoce el vestuario burgalés y no es otro que «tratar de hacer las cosas que venimos preparando», de forma que si las llevan a cabo estarán «más cerca de tratar de conseguir los tres puntos».

«Van a salir con el cuchillo entre los dientes y vamos a tener que estar muy alerta desde el primer minuto porque si no nos van a poner las cosas muy complicadas», razona el central vizcaíno. Aitor Córdoba analiza además que el Córdoba realizó «un partido muy completo» ante el Mirandés en el que fueron capaces de generar «muchas ocasiones», ante las que el portero del conjunto rojillo, Raúl Fernández, «estuvo muy acertado».

Ese potencial atacante en su propio estadio que anticipa el defensor del conjunto burgalés se volcará sobre una defensa blanquinegra que



Aitor Córdoba, central del conjunto blanquinegro. BURGOS CF

anda escasa de centrales. De hecho, el propio Aitor Córdoba es el único defensor que juega como un central puro. La temporada pasada Bolo podía contar con cuatro centrales hasta la lesión de Esteban Saveljichy ahora con las salidas de Unai Elgezabal y Grego Sierra la posición ha quedado sólamente con Córdoba, quien admite que les va a echar de menos, pero por el lado contrario se declara « muy muy contento de que mi hermano esté aquí», tras su flamente fichaje de Íñigo Córdoba por

el club blanquinegro.

El club, desde el presidente al director deportivo pasando por el entrenador, ha reconocido que hacen falta refuerzos y Aitor Córdoba también y señala, además, que es en su demarcación donde es evidente esa necesidad de reforzar la plantilla. Además, reconoce que aunque jugará orientado a izquierda o derecha, según le coloque Bolo, su querencia es ser diestro.

No obstante, el defensor vizcaíno se declara nada partidario de que

#### **VISITANTES**

«Tampoco hay que echar la vista atrás. Somos una plantilla nueva con diferentes jugadores y tenemos que ir a afrontar el partido igual que el primero en casa contra el Cartagena»

#### **POSICIÓN**

«Estoy disponible para lo que el míster decida. No me voy a quejar de estar jugando»

#### ÍÑIGO

«No había jugado con él nunca. Estoy muy, muy contento de que mi hermano esté aquí»

con la liga comenzada puedan realizarse fichajes. «No me gusta que llevemos tres o cuatro jornadas de liga y se puedan seguir haciendo fichajes», se sinceró.

En lo personal, en el inicio de esta nueva temporada Aitor Córdoba se muestra satisfecho de la evolución del club desde su llegada porque, tal y como recomendó a su hermano Íñigo, «se ha visto un progreso y la verdad que ahora mismo el club está en una muy buena situación».

# Objetivo: Ser campeonas de la liga femenina

**FÚTBOL.** El BCF Femenino prepara el inicio de liga con el reto de ser campeonas / Su primer rival será el Añorga

#### BURG

Rueda el balón en Castañares para las jugadoras del equipo blanquinegro femenino que están en plena pretemporada preparando ya el inminente debut liguero. El Burgos CF Femenino dará inicio a la temporada 2024/2025 el fin de semana del 7 y 8 de septiembre, en una jornada en la que se tendrá que enfrentar al Añorga KKE en la Ciudad Deportiva Burgos CF de Castañares, aunque el día concreto y la hora aún están por confirmar por parte de la liga.

Después de haber logrado un meritorio segundo puesto la temporada pasada, las jugadoras dirigidas por Tania Güemes buscarán nuevamente estar en la lucha por el título en el grupo 2 de la 3ª RFEF Femenina, en la que este año también serán el único equipo de Castilla y León en la competición.

En este grupo segundo de la Tercera Federación están inscritos un total de 16 equipos, que en su inmensa mayoría proceden de las tres provincias del País Vasco y de la Comunidad Navarra a excepción del Burgos CF Femenino, las cántabras del Real Racing Club de Santander y las riojanas de la Union Deportiva Logroñés.

#### DEBUT EN LIGA

Tras su primer partido en casa contra el Añorga KKE, las jugadoras del conjunto blanquinego se desplazarán para enfrentarse al Real



Charla técnica de la plantilla en los campos de Castañares. BURGOS CF.

Racing Club de Santander el fin de semana del 14 y 15 de septiembre.

El cierre de la primera vuelta coincidirá con el último encuentro del año 2024, en el cual el Burgos CF Femenino se medirá al Athletic Club de Bilbao C el fin de semana del 14 y 15 de diciembre. Tras el parón navideño, la competición femenina se reanudará el fin de semana del 11 y 12 de enero con la visita de las jugadoras blanquinegras al Añorga KKE, con el que darán así inicio a la segunda vuelta del torneo. La última jornada de la temporada 2024/2025 se jugará el fin de semana del 3 y 4 de mayo, en la que el equipo de Tania Güemes se enfrentará nuevamente al Athletic Club de Bilbao C.

### **DEPORTES**

# Alex Calvo, nueva cesión de ataque

**FÚTBOL.** El Mirandés logra la cesión de tres jóvenes delanteros que podrán participar en el próximo partido ante el Málaga

#### BURGO

Prácticamente en vísperas del partido que le enfrentará este sábado al Málaga (21:00h) en la ciudad andaluza, el CD Mirandés incorpora a la plantilla a un nuevo fichaje con el que paliar mínimamente la falta de efectivos con la que trabaja Alessio Lisci. El club rojillo ha llegado a un acuerdo con el Andorra para que el joven atacante Álex Calvo recale cedido en Anduva durante esta temporada.

El cordobés Álex Calvo, de 20 años, ya ha conocido a los que serán sus compañeros en el CD Mirandés y nada más llegar ya se ha ejercitado a puerta abierta en el Campo 2 de las instalaciones de Anduva, según informa el club. La sesión ha comenzado con rondos para trabajar la posesión del esféricos y ha continuado con ejercicios más distendidos de fútbol tenis. Los de Lisci han trabajado el balón parado y han acabado con un partidillo a campo reducido.

Con la cesión del delantero andaluz, el vestuario va sumando efectivos al ataque, después de que esta semana llegasen, también cedidos, argentino Joaquín Panichelli, de 21 años y posicionado como delantero centro, y el extremo de 19 años Joel Roca, éste procedente del Girona FC. Se le tiene por ser una de las perlas del conjunto catalán y destaca por ser un jugador eléctrico, atrevido pese a su juventud y encarador. De igual manera,



El joven delantero cordobés se entrenó ya este jueves. CD MIRANDÉS

Panichelli era una de las joyas de la cantera de River Plate desde la que llegó hace dos inviernos al Alavés. Ambos tendrán la oportunidad de foguearse esta temporada a las órdenes de Alessio Lisci.

El entrenador del club rojillo fue capaz de componer un once de garantías para medirse al Córdoba en la primera jornada y hacerse con una valisosísima victoria dadas las circunstancias y con tres puntos que

pueden ser de oro al final de temporada. La llegada de los refuerzoz permitirá a Lisci variar la estrategia, aunque el perfil del rival es muy diferente. Con todo, el joven atacante andaluz estará disponible para Alessio Lisci de cara al encuentro de la jornada 2 de LaLiga Hypermotion en La Rosaleda frente al Málaga C.F, equipo en el que se formó en categorías inferiores antes de recalar en el Andorra.



George Jackson y Aaron Gate. CYCLING GREECI

# El Tibet desafía al Burgos BH

**CICLISMO.** El equipo inicia hoy la Trans Himalaya y luego irá al Tour de Hainan

#### BURGOS

El Burgos BH cerrará un mes de agosto repleto de competiciones viajando hasta China para disputar dos vueltas por etapas. Este fin de semana, los morados competirán por primera vez en la Trans-Himalaya Cycling Race en la región del Tíbet y, la próxima semana, se desplazarán hasta el sur del país para correr el Tour de Hainan. Ocho días de competición en los que el equipo burgalés aspira a sumar nuevos triunfos y en los que volverá a contar con sus dos neozelandeses, Gate y Jackson, tras los Juegos Olímpicos de París.

La primera de las citas en China será la Trans-Himalaya Cycling Race, prueba de categoría 2.2 UCI y de tres etapas. El Burgos BH debutará en una carrera que nació en 2023 y que recorre la montañosa región del Tíbet, alcanzando los 4000 metros de altitud. La carrera arranca hoy viernes con una etapa de 130 km.

De cara a las llegadas al sprint, los morados contarán con tres ciclistas que vuelven a la competición tras los Juegos Olímpicos de París: el griego Georgios Bouglas y los neozelandeses Aaron Gate y George Jackson. En el terreno montañoso, liderarán al equipo el también olímpico Jambaljamts Sainbayar y el joven Sinuhé Fernández. El burgalés Rodrigo Álvarez completa la plantilla morada para esta Trans-Himalaya Cycling Race.

# El Tizona estrena sede y tienda

**BALONCESTO.** El club da un paso más en su futuro y en la profesionalización

#### BURGO

El CB Tizona da un paso más en su proceso de hacer crecer al club en lo deportivo y en el ámbito social con la apertura de su nueva sede y tienda en plena calle Vitoria, en la zona entre el Plantío y el Camino de la Plata. Estas primeras oficinas y tienda del club abiertas al público fuera del Polideportivo El Plantío suponen un paso más en el empeño de la entidad hacia el futuro y la profesionalización. Desde

la entidad deportiva se reconoce que se encuentaran «muy ilusionados con los pasos que estamos dando hacia un gran futuro del club, y tenemos muchas ganas de recibir a todo aquel que quiera conocer nuestras nuevas instalaciones», según explican en un comunicado.

La nueva sede del Tizona está ubicada en un local en la calle Vitoria, 91 y servirá para que todos los aficionados puedan acudir a realizar sus gestiones con el club, tales como re-



La nueva sede del Tizona está ubicada en un local en la calle Vitoria, 91. CB TIZONA

novar sus abonos, realizar altas nuevas o compra de entradas, entre otras. Además, funcionará también como tienda en la que se venderá la ropa oficial del Tizona. Al igual que en la anterior oficina, el horario de atención al público será de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h, a excepción de los días de partido en casa, en el que la actividad se retomará en El Plantío. La oficina abrirá al público desde hoy viernes.









Ubicado al sur de la provincia inscrito en la comarca de la Ribera y partido judicial de Aranda de Duero. Cuenta únicamente con 306 habitantes repartidos en una superficie de apenas 30 kilómetros cuadrados.

Su agricultura siempre ha estado y está relacionada con la agricultura, en especial con el cultivo de la uva. Tiene once bodegas pertenecientes a la denominación de orgien Ribera del Duero, de hecho es el municpio con el mayor número nde hectáreas dedicadas a este fruto, en total 772.

Existen datos arqueológicos de este lugar desde la Edad de Bronce, aunque no se han encontrado escritos hasta el año 1143. Su historia se desarrolla de forma pareja con la localidad vecina de Roa. A principios del S. XX solocitó su autonomía pero fue denegada por la Guerra Civil del momento. Finalmente en 1725 tal y como se refleja en la Real Carta Ejecutoria de Exención de Jurisdicción otorgada por Felipe V, La Horra se liberó de la jurisdicción de Roa y pasó a ser ayuntamiento independiente. Desarrollando así su propia historia separada de Roa, hasta la actualidad.

Su patrona es Santa Eulalia y celebran sus fiestas alrededor del 12 de febrero. Se organizan numerosas actividades para dsifrutar en compañía de familia y amigos. Hay actividades lúdicas y deprotivas, y como en todo pueblo, tienen lugar varias verbenas y bailes por la noche. El tercer fin de semana de agosto se lleva a cabo la fiesta del Nativo Ausente, se empezó a celebrar como homenaje a los horrenses que abandonarón el pueblo. En esta fiesta destaca la Fiesta de los barrios que se celebra el jueves y la cena popular de la noche del lunes

Cuentan también con una sema-

LA HORRA

# El mayor número de hectáreas de la D.O. Ribera del Duero

Cuenta con 11 bodegas dentro de la denominación de origen

na cultural que se celebra en el mes de agosto, en ella se organizan actividades como cine, teatro, excursiones y exposiciones entre muchas otras.

Diversas asociaciones vecinales realizan actividades a lo largo del año. Su relación con el vino es muy importante, y eso se refleja en el

gran número de bodegas que rodean el territorio y las cuales se pueden visitar. También cuenta con un museo dedicado a esta bebida, en



La Horra es un lugar rodeado de bosques y pinares, lo que más destaca es el Monte Villalobón.

Su ayuntamiento es un antiguo palacio, que pertenecía a los Condes de Siruela. Como todo pueblo tiene su propia iglesia parroquial, esta dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Otro puneot fuerte de La Horra es su curiosa fuente con tres caños.

En el año 2009 se inauguró el Parque Temático Museo de la Lana que recrea los hábitats de los diferentes tipos de ovejas, aunque actualmente se encuentra cerrado.

Aquí se encuentra también la primera casa en España de los Hermanos de la Sagrada Familia, congregación religiosa proviniente de Francia. Se ubicaron en el año 1909, tras un acuerdo con Encrnación Prado, viuda de Juan Mambrilla. Esta pareja era de La Horra y tras el fallecimiento de sus dos hijos dedcidieron donar sus bienes a una obra piadosa llevada a cabo por este grupo religioso, fue ofrecida también a otras congregaciones pero la rechazaron.

De nuevo se ve refejada su vinculación con los viñedos en la oferta de rutas de la localidad. Se puede hacer la ruta de la Ribera del Duero en la que se disfruta de importante patrimonio artístico a parte de grandes viñedos. Sus alrededores cubiertos de naturaleza permiten dar infinitos paseos por el Monte, adentrándose en un bosque conocido como 'El Doncel', en total 98 kilómetros de recorrido.







# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Viernes 23 de Agosto de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CX. Número: 18.982

# Latorre rebaja el bus de Soria a Calahorra a una ruta a demanda

• El subdelegado asegura, sin embargo, que el mapa de transporte de viajeros no plantea supresión de paradas y Soria Ya le exige que se comprometa «personalmente» a que no habrá eliminaciones

**MILAGROS HERVADA SORIA** Sigue el lío por el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por

carretera. El subdelegado del Gobier-

no, Miguel Latorre, señaló que el nue-

vo mapa concesional de las líneas de transporte público «no plantea por parte del Ministerio la supresión de paradas de autobús en los pueblos de Soria. Lo que plantea es un cambio en el modelo de prestación de servicios». Sin embargo, el representante del Gobierno en la provincia reconoció al mismo tiempo que sí se prevé la supresión de la línea Soria-Calahorra, puesto que existen alegaciones del Gobierno de La Rioja para que pase a ser a la demanda. Soria Ya le pide que se comprometa «personalmente» a que no haya eliminaciones. Pág. 2

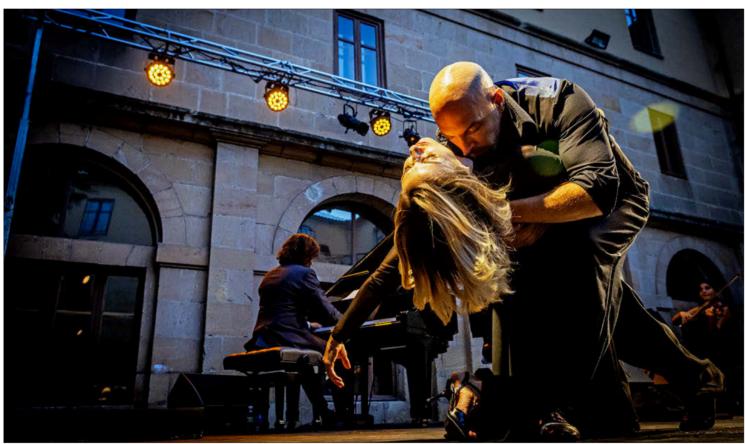

MARIO TEJEDOR

#### SORIA CLÁSICA LLEVA AL MACHADO LA DANZA UNIVERSAL DEL TANGO

Mientras a miles de kilómetros, en Argentina, se celebra el Mundial de Tango, en Soria la Soria Clásica reservó un espacio para esta danza y música universal. El grupo Tango, amor desesperado' fue el protagonista este jueves en el Claustro del Instituto Antonio Machado de esta travesía poética, un viaje a través de las intrincadas sendas del amor con la música y el baile.

Pág.:

# Colisiona contra un camión en Ariza, huye con su hija menor y da positivo en alcoholemia en Soria

El acusado se enfrenta a un triple delito

#### SORIA

Un hombre se enfrenta a un triple delito contra la seguridad vial después de que en tierras zaragozanas, concretamente en Ariza, chocara su vehículo contra un camión, perdiera dos puertas tras la colisión, ocasionando otro accidente, y huyera con su hija menor de l4 años a bordo. Finalmente, acabó en una estación de servicio de Soria donde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil lo localizó. Le hizo el test de alcoholemia y el resultado fuera positivo.

Pág. 3



#### CASTILLA Y LEÓN

# Los municipios reciben 26,7 M€ para educación gratuita en las escuelas infantiles

#### VALLADOLID

El despliegue de la educación gratuita de 0 a 3 años, que en el próximo curso ya será completa en todos sus ciclos, hace que la Junta de Castilla y León inyecte 26,7 millones a los Ayuntamientos de la Comunidad para la adaptación a la gratuidad de las escuela infantiles. Págs. 8 y 9

#### La Junta adjudica mobiliario para el nuevo edificio del hospital por 200.000 euros

#### SORIA

La Junta ha adjudicado mobiliario para el nuevo edificio del Hospital Santa Bárbara por valor de cerca de 200.000 euros, en varios contratos. Se trata de camas, butacas, camillas y mesillas para instalar en la nueva construcción. Además, la Gerencia de Asistencia Sanitaria ha publicado un nuevo pliego para el hospital de día con el doble de presupuesto que el primero, que quedó desierto. Pág. 3

#### Segundo intento para reformar el campamento Raso de la Nava en Covaleda

Pág. 6

#### **NUMANCIA**





Jeremy Vera y Steven Góngora, los refuerzos que llegan desde Ecuador

Pág. 13

## **SORIA**

# Latorre reconoce la supresión de la Soria-Calahorra que sería a demanda

• El subdelegado asegura que el mapa de transporte de viajeros no plantea supresión de paradas • Soria Ya le pide que se comprometa «personalmente» a que no se suprimirán aunque la competencia pase a la Junta

#### MILAGROS HERVADA SORIA

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, señaló que el nuevo mapa concesional de las líneas de transporte terrestre por carretera «no plantea por parte del Ministerio la supresión de paradas de autobús en los pueblos de Soria. Lo que plantea es un cambio en el modelo de prestación de servicios». Pero al mismo tiempo reconoció que el borrador, actualmente sobre la mesa, sí prevé la supresión de la línea Soria-Calahorra, puesto que existen alegaciones del Gobierno de La Rioja para que pase a ser a la demanda, como alternativa para que no desaparezca.

Según apuntó el subdelegado, la comunidad autónoma de La Rioja presentó una serie de alegaciones en su informe sobre el impacto del nuevo mapa concesional en su región que plantea que se incorpore una nueva ruta a la demanda en el corredor 5 del mapa concesional Madrid-La Rioja-Navarra, de tal forma que la Dirección General del Transporte por Carretera y por Ferrocarril lo está analizando. «Esperemos que se pueda materializar la posibilidad de incluir una ruta a la demanda entre Soria y Calahorra con paradas en Arnedo y San Pedro Manrique, en el corredor Madrid-La Rioja-Navarra, dado el interés que ha puesto de manifiesto la comunidad autónoma riojana. Y esperemos que también lo haga la comunidad autónoma de Castilla y León», añadió Latorre en un comunicado, dos días después de que Soria Ya anunciara la recogida de firmas ciudadanas para evitar la supresión de paradas, 33, y la mencionada línea completa a Calahorra

Latorre indicó que para la puesta en marcha de este proyecto «se requiere de una transición ordenada y coordinada con la implantación de los mapas en los que ya están tra-



Estación de autobuses de Soria. MARIO TEJEDOR

bajando las diferentes comunidades autónomas».

Así, recordó que, ahora mismo, se ha dotado inicialmente con 20 millones de euros más otros 15 millones de euros adicionales para que las comunidades autónomas puedan abordar estos servicios intracomunitarios dentro de su propia comunidad autónoma o dentro de las provincias que pertenezcan a su comunidad autónoma.

Para Latorre, «el partido Soria Ya y sus parlamentarios autonómicos deben exigir a la Junta de Castilla y León que avance en el diseño de su propio mapa concesional y envíe al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su propuesta de integración con el mapa estatal. Propuesta que tendrá mecanismos de

compensación económica por parte del Gobierno de España».

«No obstante—continuó—, agradecemos que Soria Ya confíe más en la prestación de servicios por parte del Gobierno de España que por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León. Aunque, como saben perfectamente, es responsabilidad de las comunidades autónomas abordar los tráficos internos como ya ha hecho, por ejemplo, la comunidad autónoma de La Rioja», matizó.

Latorre indicó que la reunión con Castilla y León se celebró el pasado 25 de abril y que la comunidad autónoma mostró su predisposición a alcanzar los acuerdos necesarios. «Lo que pasa es que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna propuesta alternativa ni ninguna solución para que esas paradas de autobús que hasta ahora estaban integradas en los grandes corredores estatales puedan ser asumidas perfectamente por las comunidades autónomas, como decimos, con financiación del Ministerio de Transportes», aclaró.

En definitiva, concluyó, «el nuevo mapa concesional se basa en el concepto de que desde la red estatal se atienda la demanda de viajeros de más largo recorrido, entre comunidades autónomas, que es la competencia estatal, conectando de manera más directa los principales núcleos de población, y coordinando los servicios con las redes autonómicas de más corto recorrido, dotándolos de capilaridad en todo el territorio y reduciendo los tiempos de viaje, además de mejorar la oferta

disponible». Latorre defendió que el objetivo del Ministerio es «poner al ciudadano en el centro haciendo que la gestión de los servicios autonómicos y estatales sea algo transparente para la ciudadanía y se centre en dar respuestas a sus necesidades de movilidad».

Por su parte, Soria Ya respondió al subdelegado en redes sociales. «Teniendo en cuenta que el cierre o no de las 33 paradas es competencia exclusiva del Gobierno, ¿se compromete personalmente el señor subdelegado a que no se van a suprimir estas líneas aunque finalmente pasen a ser competencia de la Junta?»

El primer borrador del mapa, elaborado por la consultora pública Ineco en la pasada legislatura, rebajaba a 22 las concesiones estatales, con 3.285 paradas en 792 municipios.

Desde el Ministerio de Transporte sostienen que dicho mapa tiene como objetivo rebajar las tarifas para los usuarios y mejorar los tiempos de viaje.

El Gobierno prepara una la Ley de Movilidad Sostenible, que abordará previsiblemente ya en septiembre, y que será la que ordenará el mapa concesional de las líneas de autobús interurbanas. Además, establece que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, mediante Acuerdo del Consejo deministros, deberá estar aprobado el nuevo mapa concesional.

Además, en dos años a contar desde la aprobación del nuevo mapa, tendrán que estar adjudicadas todas las concesiones estatales incluidas, y las comunidades autónomas deberán haber asumido los tráficos autonómicos que previamente hubieran estado atendidos por contratos de concesión estatales, según consta en el Ministerio de Transportes.



# El PSOE destaca el ritmo de ejecución de la depuradora y el centro de datos

En el CPD ya se ha procedido a todo el pilotaje y excavación

SORI

El PSOE destaca el buen ritmo de ejecución de dos de los proyectos con mayor volumen inversor de la historia de Soria como son la estación depuradora y el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social CPD. Las dos intervenciones movilizan en fase de ejecución más de 160 millones de euros que se incrementarán con el equipamien-

to que en el segundo caso ascenderá a otros 100 millones, según indica en un comunicado. «Esta semana hemos podido ver cómo se concluyen los trabajos de pilotaje en la parcela del CPD, lo que también da una visión bastante global de lo que es la envergadura de este centro que será un modelo de descentralización», señaló el senador socialista por Soria, Javier Antón, quien se re-

firió igualmente a la finalización del trabajo de la tuneladora que unirá las conexiones de la ciudad con la nueva planta depuradora en Los Rábanos. Según un estudio de idoneidad que cita el PSOE, avalado por el CEDER-Ciemat de Lubia, en este nuevo CPD se ahorrará energéticamente un 51% sobre el centro de referencia de Madrid y la potencia térmica se reducirá en un 59%.

#### SORIA

# Un investigado por un triple delito contra la seguridad vial

Un accidente en la CL-101 en Ágreda se salda con dos heridos, uno trasladado en helicóptero y otro en ambulancia al hospital

#### SORIA

La Guardia Civil investiga a un conductor por un triple delito contra la seguridad vial tras colisionar con un camión y huir del lugar del siniestro dejando dos puertas de su furgoneta en la calzada, lo que provocó un nuevo accidente de otro vehículo articulado minutos más tarde. Además, dio positivo en alcohol.

El investigado abandonó el lugar del accidente con la furgoneta en pésimas condiciones y con una niña en el interior del vehículo, ha informado el Instituto Armado.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de mayo en el kilómetro 185,500 de la A-2, en el término municipal zaragozano de Ariza, informa Europa Press.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Soria localizó más tarde la furgoneta en un área de servicio, donde estaba siendo cargada en una grúa, y en dicho lugar se encontraba su conductor, un hombre de 45 años y residente en Gerona, junto a su hija, de 14. Allí, ante los síntomas que presentaba el conductor, se le practicó la prueba de alcoholemia con un resultado positivo de 0,55 miligramos por litro.

Esta patrulla realizó todas las gestiones pertinentes para su remisión al Equipo de Investigación quien, una vez analizados todos los indicios del siniestro y el estado del conductor, procedieron a investigar a esta persona por tres supuestos delitos contra la Seguridad Vial, correspondiéndose con arrojar resultado positivo en alcoholemia estando involucrado en un siniestro vial, por poner en riesgo la vida de su hija, al circular con el vehículo en inseguras condiciones y por originar un grave riesgo para la circulación, ya que abandonó restos del vehículo sin retirarlos o avisar a los servicios de emer-

Finalizada la investigación, se trató de localizar al presunto autor de estos hechos, el cual residía en Gerona, por lo que se solicitó el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gerona quienes procedieron a su localización e investigación por los tres supuestos delitos descritos anteriormente.

Siguiendo con el capítulo de accidentes de tráfico, una mujer y un hombre, de 53 años ambos, resultaron heridos tras un accidente de circulación ocurrido en el kilómetro 6 de la carretera autonómica CL-101 en el término municipal de Ágreda (Soria).

El vehículo implicado dio varias

vueltas de campana con dos heridos atrapados en el interior.

Finalmente, la mujer fue trasladada en helicóptero medicalizado y el hombre en UME al Complejo Hospitalario de Soria, según informaron fuentes del 112 Castilla y León.



Imagen del accidente en Ágreda tras intervenir los bomberos. HDS





CON EL SERVICIO DE COMPRA PERSONALIZADO: PAGA CON TU TARJETA DEL **CLUB DEL SOCIO** Y **APLAZA TUS COMPRAS A 6 MESES,** SIN INTERESES

0%TIN 0%TAE\*





\*TAE 0,00% calculada para una compra de 600€ aplazada a 6 meses al 0% TIN, sin comisiones ni costes adicionales, con un coste total de 0€, sistema de amortización francés, 6 cuotas mensuales de 100€. Para este ejemplo, el PVP de la compra al contado sería de 600€ y el precio total a plazos sería también de 600€. Válida hasta el 15 de octubre de 2024 para compras iguales o superiores a 180€ pagadas con la tarjeta del Club del Socio y financiadas a seis meses. Comisión del 3% por amortización anticipada parcial o total sobre el capital rembolsado anticipadamente.

# La Junta adjudica para el nuevo edificio del hospital mobiliario por 200.000€

Suministra camas, butacas y camillas para instalar en el centro hospitalario / Publica una segunda licitación para el hospital de día, por el doble de inversión, tras quedar desierta

#### MILAGROS HERVADA SORIA

El nuevo edificio del Hospital Santa Bárbara se encuentra en plena fase de equipamiento. Lo último que ha adquirido la Junta de Castilla y León para su amueblamiento alcanza una partida general que ronda los 200.000 euros, en varios contratos ya adjudicados. Se trata de camas, butacas, camillas y mesillas para instalar en la nueva construcción. Según destaca la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, la construcción del edificio dentro del Hospital Santa Bárbara, así como la reforma del existente, «conlleva el montaje del mobiliario general que permita dar respuesta de manera integrada, coordinada y programada a todos aquellos aspectos y detalles que determinan la accesibilidad, confort y calidad de la atención prestada. La creación o reforma de plantas hospitalarias implica a su vez la necesidad de equipar las nuevas habitaciones».

El plazo máximo para el suministro y la instalación es de dos meses por lo que podría alargarse hasta octubre. Desde la Junta de Castilla y León indicaron que se están ultimando ya los trabajos para la recep-



El nuevo edificio del hospital. MONTESEGUROFOTO

ción de la obra en el nuevo edificio.

La mayor cuantía adjudicada en mobiliario, 78.728 euros, corresponde a la dotación de camas de hospitalización con colchón, 35 en concreto, para las habitaciones de pacientes. La empresa que se encargará del suministro y la instalación del mobiliario clínico es Medical Ibérica, que se impuso a las otras tres ofertas presentadas a la licitación, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

También ha adjudicado la Gerencia la provisión de 71 camillas de exploración eléctricas ya que «la creación de nuevas consultas implica a su vez la necesidad de equiparlas», según indica la administración. También será Medical Ibérica quien se abastezca las camillas por un presupuesto total ofertado de 61.855 euros, por se la mejor en relación calidad-precio.

Del mismo modo, la Gerencia de Asistencia Sanitaria destinará 31.944 euros a la adjudicación de 60 mesillas de noche clínicas, tras decidir que sea la empresa Linet Iberica quien las suministre, ya que la creación o reforma de plantas hospitalarias también implica a su vez la necesidad de equipar las nuevas habitaciones.

Parte de este mobiliario serán las 34 butacas para pacientes hospitalizados, que conllevan un gasto de 22.627 euros, y que suministrará igualmente la empresa Medical Ibérica.

La Gerencia licitó un segundo loto de butacas para pacientes en el hospital de día, 35 en concreto, si bien éste quedó desierto. El presupuesto base de licitación era de 42.000 euros, pero ninguna empresa optó al contrato. Ante esta situación, desde la Gerencia han optado por elaborar un nuevo pliego para la dotación de 37 butacas para el hospital de día, pero por una cuantía de más del doble. La segunda licitación fija un presupuesto de 102.971 euros, e igualmente el periodo para el suministro se fija en dos meses.

El plazo de presentación de oferta termina el 6 de septiembre y la apertura de las mismas será el día 10.

Soria, 23 de agosto de 202

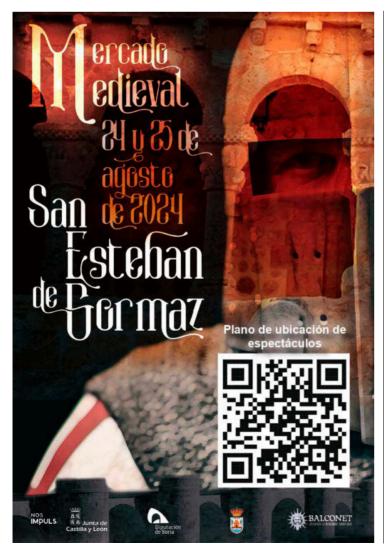



#### Cerrado el acceso a la Laguna Negra por la Vuelta Ribera

SORIA

El acceso a la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión permanecerá cerrado durante este viernes, día 23, a partir de las 21.00 horas, y el sábado 24, hasta las 15.00 horas, por la celebración en la zona de una vuelta ciclista para la categoría ju-

En concreto, este sábado, 24 de agosto, se celebra la segunda etapa de la VIII Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero, con final en el aparcamiento superior de la Laguna Negra, según informó la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

Debido a las necesidades de espacio de la organización y por motivos de seguridad, desde este viernes, día 23, a partir de las 21.00 horas, y el sábado 24, hasta las 15.00 horas, no se permitirá el acceso al espacio natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión a ningún vehículo a motor desde el paraje 'Raso de las Pinadas', a 6,8 kilómetros de la Laguna.

Se cerrarán también la pista de evacuación (Pista de la Cabaña) y las pistas forestales que se comunican con la denominada pista tradicional de acceso a la Laguna Negra (Pista de la Umbría desde la localidad de Vinuesa y Pista de Tejeros desde Covaleda).

Se podrán estacionar vehículos en los márgenes de estas últimas, siempre respetando las indicaciones del personal encargado de la seguridad del evento, y también en el paraje 'Raso de las Pinadas', hasta completar aforo.

Para facilitar el acceso a los espectadores de la prueba ciclista y a los visitantes del espacio natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, se ha previsto un servicio de autobús desde la lanzadera existente junto al aparcamiento de autocaravanas de Vinuesa, junto al Hostal-Restaurante Visontium, con salidas a las 9.00, 10.00, 11.00 y 12.00 horas, y con retorno, desde el aparcamiento de la Laguna Negra, a las 14.00 y a las 15.00 horas.

Habrá controles en diversos puntos para impedir el paso e informar a los visitantes y, una vez que finalice la prueba, se procederá a la apertura de accesos. El corte llega en un momento de gran afluencia de turistas hasta uno de los espacios naturales más importantes de la provincia.

### **SORIA**

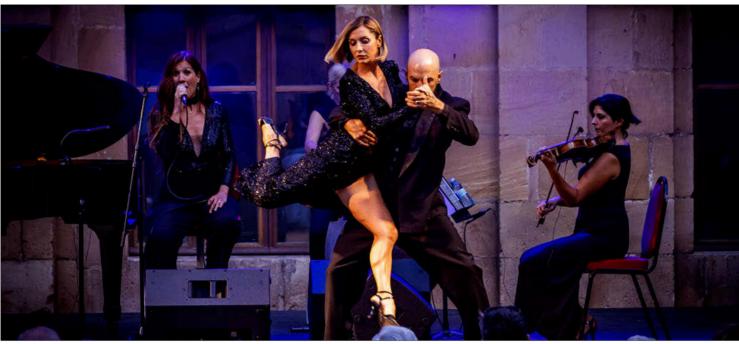

Imagen de la actuación en el Claustro del Machado de Tango, amor desesperado. MARIO TEJEDOR

# El amor desconsolado del tango

Soria Clásica lleva la música de Gardel al Claustro del IES Machado con la intervención del grupo 'Tango, amor desconsolado' / Solo falta una actuación dentro del programa

#### SORL

El grupo 'Tango, amor desesperado' fue el protagonista este jueves en el Claustro del Instituto Antonio Machado dentro del ciclo Soria Clásica, la novena edición de la música de cámara Gerardo Diego.

Tango, amor desconsolado es una travesía poética, un viaje a través de las intrincadas sendas del amor.

Bajo la dirección de Juan Esteban Cuacci, el piano deviene confidente; cada nota, un latido y en cada silencio, palpita un anhelo. En la voz de Mariel Martínez, encontramos el eco de amores perdidos y amores encontrados. Su canto es la voz del corazón que se arriesga a amar. La viola de Silvina Álvarez, nos sumerge en la melancolía de los recuerdos, mientras el contrabajo de Laura Asensio López nos lleva a las profundidades del deseo.

En el rincón iluminado del escenario, Rebeca Núñez y Mariano Otero se convierten en el lenguaje del tango, danzando como almas erran-

tes en la pasión y el éxtasis. Sus cuerpos narran historias de amor y deseo, llevándonos a lugares donde solo el tango osa aventurarse. Entre tango y tango, surgen las palabras de Cortázar, Borges y Alejandra Pizarnik que tejen una narrativa que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del amor.

#### Estreno del Festival de Teatro de Calle con 'La gran familia'

#### SORIA

El Festival Teatro de Calle del Ayuntamiento de la ciudad alza hoy el telón a partir de las 18.00 horas con la obra La gran familia, de Fadunito, un pasacalles en la que una familia singular se da una vuelta por la ciudad deseando encontrarte por las calles.

El teatro, por tanto, se apodera estos días de las calles y plazas de la ciudad sacando el arte de las tablas al gran público. Un fin de semana y un lunes de mucha actividad para disfrutar y vivir el mundo de la cultura al aire libre gracias al Festival de Teatro de Calle que un año más vuelve a organizar el Ayuntamiento de Soria. En total, siete funciones que se repartirán por distintos puntos de la capital hasta el lunes

En liza estarán el citado Fadunito, al que seguirán Zapatos en el Aire, de Xa Teatre; La Chef Pipa, de Toló Ferrá; Instalación de juegos, de Tombs Creatius; White Bottom, de Ramiro Vergaz; A fuego lento, de Javimalabares; y A su servicio, de Tiritirantes, este último en la jornada del lunes a partir de las 20.00 horas en la plaza de las Mujeres.



#### LA JUVENTUD Soria

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: De 4-17 años: 2.06 € +18 años: 3,60€ +65 años: 1,80€ -4 años 0€.



#### OUINTANA REDONDA

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Adultos: 3€. Niños -12 años y +65: 2€. Abonos de diferentes precios.



#### **BAYUBAS DE ABAIO**

HORARIO:De 11.00 a 21.00 h. PRECIO: 3€ entrada diaria de lunes a viernes. 4€ entrada fin de semana. Descuento para empadronados y los jubilados empadronados entran gratis.



#### **EL CASTILLO Soria**

HORARIO:
De lunes a viernes 12.00
a 14.30 h. y de 16.30 a
20.00 h.
Fines de semana y
festivos, cerrada.
PRECIO: gratuita.



#### CAMARETAS

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. Todos los días PRECIO: Empadorandos: 1,40 € para menores de 14 años y jubilados y 3 € para mayores de 14. No empadronados 2 y 3,50€.



#### ALMENAR

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Niños de 5 a 14 años: 3€. Mayores de 14 años: 4€ Abonos de diferentes precios.



#### SAN ANDRÉS Soria

HORARIO: De 11.30 a 20.30 h. PRECIO: de 4-17 años: 2.06 €. +18 años: 3,60€. +65 años: 1,80€. -4 años: 0€.



#### ÁGREDA

HORARIO: De 11.00 a 20.30 h. PRECIO: 4€ para mayores de 16 años y de 3€ para menores de 16 años. Abonos de 45€ para mayores de 16 años y de 30€ para los menores de esa edad.



#### CAMPING EL CONCURSO

HORÂRIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Laborales: niños 2€. Adultos 2,70€. Festivo: 2,40 y 3,20 €. Abonos de 10 baños 24€. De temporada, 42€ niños y 58€ adultos. El familiar 130€. Empadronados más barato y si son menores de 18, gratis.



#### TARDELCUENDE

HORARIO: De 12.00 a 20.00 h. PRECIO: Para empadronados abonos de 15€ hasta 12 años y de 24€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€.

No empadronados hasta 12 años 28€ y 33€ desde 12 años. Desde 65 años: 13€.



#### SAN PEDRO MANRIOUE

HORARIO: De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. PRECIO: Menos de 12 años 1,50 €. Adultos: 3 €. Bonos de temporada menores 15€ y adultos 30€



#### SAN LEONARDO DE YAGÜE

HORARIO: De 11.15 a 20.30 h. PRECIO: Individual: 3,5€. Abono temporada: 32€. Los mensuales 25€.

## **PROVINCIA**

# Covaleda licita de nuevo el arreglo del campamento

• Destina un presupuesto de 290.000 euros para contratar las obras en tres lotes

SORI

El Ayuntamiento de Covaleda ha vuelto a licitar, según publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, el contrato de obras para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones del campamento Raso de La Nava por un importe de 290.000 euros. La anterior licitación, que se realizó el pasado mes de junio, quedó desierta al no presentar solicitud ninguna empresa.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) que financia el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo. Es parte del proyecto denominado Entrepinos presentado al Ministerio por el Ayuntamiento de Covaleda dentro de la convocatoria ordinaria de 2022, lo cual quiere decir que la financiación se realiza con fondos de la Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio y no con fondos europeos Next Generation, como sucede en el caso de la convocatoria extraordinaria de los PSTD.

El proyecto prevé una inversión superior a los dos millones de euros de los cuales casi la mitad la financia el Gobierno de España. El resto corresponde a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y al propio Ayuntamiento de Covaleda.

En esta ocasión, el Ayuntamiento pinariego ha decidido dividir la licitación en tres lotes diferentes para facilitar la posibilidad de que haya empresas interesadas en este acondicionamiento y mejorar de las instalaciones del Raso de la Nava.



Campamento de Covaleda donde se van a acometer las mejoras. HDS

El primer lote contempla la envolvente térmica más el revestimiento y la carpintería. El presupuesto base de licitación, con el IVA incluido, es de 139.381 euros.

El segundo lote se licita por 54.930 euros y recoge la instalación eléctrica más la instalación fotovoltaica. Y el tercer lote será para las empresas interesadas en realizar la instalación térmica más la instalación de fontanería. El presupuesto base de licitación se ha fijado en 95.425 euros.

En total, esta obra en su conjunto

tiene un valor estimado de 289.745 euros. El plazo de ejecución será de cuatro meses. El plazo de presentación de las ofertas es hasta el próximo 12 de septiembre y la apertura de las ofertas se realizará el 17 de septiembre.

Entrepinos es una apuesta por el turismo accesible en la montaña. Aprovecha el entorno natural único de la localidad soriana, ubicada en las estribaciones de la Sierra de Urbión y entre las mayores extensiones de pinar de Europa. El término municipal forma parte del Parque

Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.

El campamento dispone de una serie de edificaciones que se encuentran en diferentes estados de conservación, que serán objeto de intervención de acuerdo con el pliego de condiciones publicado: albergue, baños para chicos y chicas, almacén de equipamiento, comedor, cocina y enfermería. Además de estas edificaciones, también se abordarán mejoras en instalaciones como las de suministro eléctrico, abastecimiento y evacuación de agua.

#### Pregón de la Valeránica para el inicio de las fiestas en Berlanga

SORIA

Los miembros de la Sociedad Deportiva Valeránica serán hoy los encargados de pronunciar el pregón en Berlanga de Duero, en el que se proclamarán las damas de las fiestas, con el que arrancan las fiestas patronales en honor de la Virgen en honor de la Virgen del Mercado que se prolongarán hasta el 27 de agosto.

El sábado por la mañana, la comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán las calles de Berlanga y por la tarde, a partir de las 17.30 horas las peñas locales se reunirán para realizar la bajada a la plaza de toros para presenciar la novillada sin picadores de la ganadería Mollalta para los novilleros Rafael de la Cueva y Daniel Artazos.

El domingo es el día grande de las fiestas. A las 12 horas comenzará la misa en la colegiata, cantada por la Coral Berlanguesa, y posteriormente tendrá lugar la procesión por las calles de pueblo con la imagen de la patrona. Posteriormente tendrá lugar la entrega de los premios de la LX edición del Certamen de Fotografía de Castilla y León. Por la tarde, a partir de las 18 horas, suelta de reses de toreo para las peñas.

El lunes día 26 de agosto habrá teatro infantil, con la compañía de Juan Catalina, en la plaza del Mercado y por la tarde, en la plaza de toros habrá pruebas para las peñas con hinchables. Las fiestas concluirán el martes 27 de agosto con la caldereta en la arboleda del albergue municipal.

## Un incendio quema 8 hectáreas en Almazán

SORIA

Un incendio forestal quemó ayer 8 hectáreas de superficie agrícola en Almazán. El fuego comenzó a las 15 horas y en una hora los medios terrestres de incendios de la Junta de Castilla y León controlaron las llamas que se apagaron completamente a las 18.30 horas.

Las causas del incendio se encuentran en investigación y el fuego llegó al nivel 2 sobre las 15.30 horas, mo-

mento en el que se cortó el tráfico en la A-15 debido al humo. El foco se localizó a las afueras del casco urbano de Almazán, cerca del cauce del río Duero y de la antigua carretera CL-116, que une la localidad con El Burgo de Osma. En la extinción intervinieron dos cuadrillas terrestres con agentes medioambientales. El pasado miércoles se quemó una pequeña superficie pasto en Rebollo de Duero a causa de los rayos.

#### SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN SAT LAS PARRAS № 1446

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, se hace público que la Junta General Universal de la Sociedad Agraria de Transformación SAT LAS PARRAS  $n^{\rm Q}$  1446 provista de CIF F42006056, celebrada en el domicilio social el día 31 de julio de 2024, acordó, por unanimidad, su transformación en sociedad mercantil de responsabilidad limitada, aprobando el Balance a 30 de junio de 2024 y cambiar su denominación social a "LAS PARRAS 1446 SL".

Bordejé-Coscurita (Soria), 31 de julio de 2024. El Presidente, Raúl Labanda Molinos.

# El Burgo estrena una web dirigida al turismo y con información cultural

SANDRA GUIJARRO EL BURGO

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha habilitado un portal de cultura y turismo para la villa de forma gratuita y como complemento al lanzamiento de la aplicación móvil que se presentó el pasado mes de julio. El desarrollo de ambas herramientas partió de una ampliación presupuestaria de 18.000 euros, donde se incluía la creación de una página web que hoy sale a la luz.

La nueva herramienta es el resultado de una colaboración entre una empresa especializada en diseño y la propia corporación municipal. Los usuarios podrán acceder a culturayturismoburgense.com y ahí encontrarán «mucha información, contenido y fotos» que facilita la labor «a todos los turistas que quieran visitar la zona», explica el concejal de cultura, Miguel Ángel Miguel. Entre

las propuestas, además de la obligada visita a los monumentos, la web contempla otras actividades como senderismo, tours y rutas guiadas y recoge información sobre las fiestas y otros eventos culturales para ofrecer una imagen por «El Burgo más modernista», señala.

Una de las particularidades es que se ofrecen propuestas dependiendo del tiempo que el turista vaya a permanecer en la villa. Además, los restaurantes, alojamientos y comercios locales tienen reservado su espacio en una plataforma que, poco a poco, pretende completarse «acorde a las necesidades que vayan surgiendo» y «siguiendo unos estándares sin olvidarnos de las localidades agregadas», explica el concejal de cultura.

Se trata de «una mejor exposición» y una forma de seguir creando esa estructura digital iniciada desde el Consistorio, primero con la aplicación, ahora con la web y «más adelante con otras herramientas que nos permitan posicionarnos y ser muy visibles para que cualquier persona nos pueda elegir como destino turístico», añade.

Tanto la aplicación móvil como la web están diseñadas tras una ampliación presupuestaria de 18.000 euros, donde se incluía el diseño de esta página de forma gratuita. Fruto del trabajo de la Consejería de Cultura y turismo de la localidad, nace como complemento digital al pasaporte turístico y «a la espera de que se validen más premios de colaboración para dotarlo de un incentivo y de que más empresas quieran participar». Cuando se den las circunstancias, el Ayuntamiento «habilitará el pasaporte en El Burgo de Osma», recalca el concejal de cultura.

# CONCURSO FOTOGRÁFICO EL MUNDO HERALDO

# EL⊕MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA



PREMIOS 1er Premio: 1.000 euros y diploma.

2º Premio: 500 euros en un vale de compra y diploma.
3º Premio: 300 euros en un vale de compra y diploma.
4º Premio: 200 euros en un vale de compra y diploma.

Envía tus fotos hasta el 31 de agosto a eventos@hds-elmundo.es

Las fotos deberán estar entre 3 y 5 megapíxeles y enviarse en formato jpg

Bases en www.heraldodiariodesoria.es

EN EL ASUNTO DEL E-MAIL DEBE FIGURAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE PARTICIPA.
EL TÍTULO DE LA IMAGEN DEBE INDICARSE EN EL TEXTO DEL E-MAIL.

EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE CADA FOTO TIENE QUE PONER NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR, NUMERADO EN EL CASO DE MANDAR MÁS DE UNA FOTO
- Por ejemplo: Miguel Pérez 1 (foto 1) y Miguel Pérez 2 (foto 2) -

#### PATROCINAN:







# Castilla y León destina 26M€ a la gratuidad de la educación infantil

• La Junta amplía la oferta educativa gratuita para prescolares de 0 a 1 años y prevé que se beneficien cerca de 20.000 familias • Sanidad «refuerza los instrumentos de seguimiento» ante los posibles casos de viruela del mono

MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID Castilla y León invertirá más de 26,4 millones de euros en asegurar la oferta de plazas gratuitas de la enseñanza de o a 3 años, tal y como dio a conocer el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y es que la medida financiará la educación gratuita para las edades descritas en un total de 178 centros de la Comunidad. Además, la Junta prevé que cerca de 20.000 familias se beneficien de este aspecto.

Por otro lado, como describió Carriedo, la Junta extiende la educación al primer curso del ciclo de Educación Infantil, es decir, para niños de entre o y 1 año, completando así la oferta educativa de la Comunidad en este aspecto, ya que la matrícula para los escolares de edades comprendidas entre los 1 y 3 años ya fue gratuita los dos cursos pasados. En total, la Consejería de Educación registró 10.521 solicitudes para el tercer ciclo de Infantil, 7.566 para el segundo y 1.746 para el primero, cuyos estudiantes estrenarán gratuidad en septiem-

La Junta, por tanto prevé que este curso 2024-2025 sean cerca de 20.000 familias las beneficiadas, que aumentan la cifra del año pasado, que fue de 16.000 familias. Estos alumnos, según confirma la Junta, contarán con servicios complementarios como Madrugadores o comedores escolares, entre otros, y con las mismas bonificaciones del resto de alumnos, refiriendose al nuevo rango de edad.

La medida, además supondrá un ahorro de unos 2.000 euros por escolar y por familia, con una inversión total por parte de la Junta de 64 millones solo en 2024, provenientes exclusivamente de fondos autonómicos.

Por otra parte, para garantizar la prestación de este servicio, y la libre elección del centro para las familias, la Junta establece un siste-



Imagen de archivo de escolares en un colegio de Castilla y León. EUROPA PRESS

ma único de admisión en los 632 centros que ofrecen el servicio en la Comunidad, tanto de carácter público como privado. Esta colaboración se articula en base a la concesión de la subvención cercana a los 26,4 millones a las entidades locales titulares de dichos centros educativos. Por ello, en total recibirán este año 178 centros repartidos en las provincias

Los 15 centros de Ávila adscritos

a esta subvención recibirán más de 2 millones de euros. Los 19 de Burgos, cas 3 millones de euros. Los 25 de León, 3,9 millones. Los 10 de Palencia, 1,5 millones. Los 21 de Salamanca, 3,48 millones. Los

> no cuentan con la condición de una mayoría para que

salgan adelante. «Queremos presentar un presupuesto que se apruebe y tenemos que dialogar, vamos a ver la disposición de los grupos», anotó el titular de Economía y Hacienda, aunque reconoció que aun no se han dirigido a la oposición, ampliada en este momento con Vox, que cuenta con un total de 13 escaños en las Cortes.

20 de Segovia, 2 millones. Los 18 de Soria, 1,7 millones. Los 38 de Valladolid, casi 7 millones de euros, y los 12 de Zamora recibirán más de 1,5 millones, para dar un total de 178 centros y una inversión de más de 26,4 millones de euros.

Además de los acuerdos, Carriedo también destacó la enfermedad de la ciruela del mono en Castilla y León. En este sentido, Carriedo afirmó que la Junta está «reforzando los instrumentos de seguimiento y control» sobre los posibles casos de la viruela del mono. Sin embargo, el portavoz de la Junta pidió que no se genere «más inquietud» y que se ponga «en su justo ámbito la importancia de esta enfermedad». Y es que Carriedo apuntó que la viruela del mono no es una enfermedad «inusual» en Castilla y León, y desveló datos en relación a contagios. De hecho, según Carriedo, «solo se han registrado 91 casos» desde la aparición del primero en 2022, y afirmó que la gran mayoría se produjeron ese mismo año. Actualmente, en Castilla y León hay cinco casos activos, el último de ellos en Salaman-

Por ello, puntualizó que el trabajo de la Junta para fomentar la vacunación se centra en los «grupos de riesgo», entre los que incluyó «las personas con prácticas sexuales de alto riesgo» y también aquellas que tienen «relación directa con las personas con infección, bien en Castilla y León»

En cuanto a otros acuerdos destacados por Carriedo en la rueda de prensa aparece la adquisición de 690.000 vacunas de la gripe por un valor superior a los 9 millones de euros. En materia sanitaruia también aparece el destino de 6,2 millones de euros para suministros médicos los hospitales de León, Salamanca y el Clínico de Valladolid, y los más de dos millones de euros para el suministro de vehículos y equipos médicos portátiles de la Gerencia Regional de Sa-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

#### EL EJECUTIVO TRABAJA EN LOS PRESUPUESTOS SIN **ASEGURARSE TENER APOYOS**

La Junta de Castilla y León trabaja con el objetivo de presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, pero recuerda que no tiene mayoría tras la ruptura del pacto con Vox y necesita el acuerdo en las Cortes para su aprobación.

En el primer

Consejo de Gobierno después de las vacaciones estivales y ante el plazo que marca el Estatuto para la presentación de las cuentas autonómicas, el 15 de octubre, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, recordó que está la orden para su

Fernández Carriedo manifestó que la Junta hará su trabajo, que es la elaboración del Presupuesto, pero subrayó que corresponde a las si bien precisó que diálogo con los grupos para contar

elaboración y se ha

realizado un primer

coincidió con Vox en

la Junta, informa Ical.

volcado, que

Cortes su aprobación, aun no han iniciado el con su respaldo y, por tanto, «a día de hoy»

EL#MUNDO % **MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

Por otro lado, la rama de actuación que más medidas aprueba es la de la Consejería de Medio Ambiente. Vivienda v Ordenación del Territorio, con un total de seis acuerdos aprobados. El primero de ellos es la subvención de 1,1 millones de euros en la mejora de infraestructuras viarias en varias comarcas forestales de León, la autorización de actuaciones hídrico-forestales para la restauración de Montess de Utilidad Pública en Salamanca, con un importe de 656.000 euros, o la conservación de la 'Casa Botines' de León a través de la Fundación Obra Social de Castilla y León, con un importe de 100.000

Carriedo también destacó la aprobación de los tratamientos selvícolas en 115 hectáreas de monte en Soria, con un total de 363.000 euros, al igual que la adquisición de cinco vehículos todoterreno para Protección Civil por un valor de más de 300.000 euros.

En cuanto a Educación, además de los 26 millones para la educación infantil, también destinará 850.000 euros en 15 aulas de tecnología aplicada para la Familia de Administraciónj y Gestión. Esta medida pretende dotar a diferentes centros educativos con mobiliario, elementos virtuales, de simulación y equipos informáticos, todo ello para facilitar el aprendizaje inmersivo y práctico a través de la metodología de simulación empresarial en las aulas de Formación Profesional.

Estas clases contarán con elementos virtuales para simular entrevistas de trabajo o presentaciones, y equipos informáticos para que las clases se transformen en un espacio que simule un entorno laboral.

En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, incrementará en 472.000 euros el presupuesto de ayudas a titulares de explotaciones de la Comunidad. Así, se atenderán a 216 solicitudes, que se unen a las ya tramitadas, para la concesión de ayudas directas. En este sentido, ya se han beneficiado un total de 9.402 explotaciones, con una dotación ttoal de más de 13 millones de euros.

También en el aspecto agrícula, la Junta declarará de utilidad pública y urgente ejecución el proyecto de concentración parcelaria de la zona regable de los canales de Palenzuela y Quintana del Puente en Palencia.

Por último, cabe destacar la aprobación de casi un millón de euros para la protección a la infancia y la lucha contra la exclusión social a través de Cruz Roja, motivada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

# La Junta acusa a Sánchez de «ceder a la ambición separatista»

Castilla y León presentará el recurso contra la Amnistía antes de cumplir el plazo a mitad de septiembre y exige convocar la Conferencia de Presidentes

#### MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID

Ayer tuvo lugar el primer Consejo de Gobierno después de las vacaciones de verano. En él, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo lamentó que se materialice «la hoja de ruta independentista», que afirmó no pudo cumplirse «con un golpe de estado» pero sí «por la vía de la cesión del presidente del Gobierno a esa ambición de los partidos separatistas». Por ello, Carriedo acusó a Sánchez de «ceder a la ambición separatista» ante el pacto con ERC.

En este sentido, el portavoz de la Junta se refirió además a a declaraciones contrarias a este pacto, como las realizadas por Felipe González o José Borrell relativas a la ruptura del principio de igualdad y de solidaridad.

De esta manera, Carriedo insistió en la ruptura de ese principio, asegurando que no es algo que diga la Junta, sino que existen informes en esa línea de Fedea y opiniones de inspectores y expertos. El portavoz zanjó el tema asegurando que «no tienen el apoyo de la Junta», y enmarcó que el acuerdo de investidura catalán sirve para «unos meses más a un presidente del Gobierno», en relación al acuerdo con ERC en el Congreso.

Por otra parte, Castilla y León presentará el recurso contra la Ley de Amnistía antes de mitad de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo. Así lo comunicó el portavoz en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobier-

no después de las vacaciones. La Junta, afirmó Carriedo, presentará el recurso «antes de ese mes», aunque reiteró que para ello, hay que «autorizar el Consejo de Ministros para que ya los servicios técnicos jurídicos preparen la documentación», aunque asegura que «presentaremos ese recurso y lo presentaremos en plazo» y que «no agotaremos el último día del plazo para ese acuerdo» para dar suficiente tiempo a los servicios jurídicos de la Junta para preparar toda la documentación correspondiente al respecto.

En este sentido, el portavoz de la Junta insistió en que el veredicto del Consejo Consultivo «ha sido muy favorable a los intereses que habíamos manifestado desde la Junta de Castilla y León», aclaró. Por ello, tal y como aseguró Carriedo, «hay causa suficiente para poder presentar el recurso».

La vuelta de las vacaciones comenzó también con duras críticas hacia el anunciado recurso por el acuerdo de una financiación singular para Cataluña que ha facilitado la investidura de Salvador Illa. En este aspecto, Carriedo afirmó también que le parecía «grave» que el Gobierno se sienta «obligado» a su cumplimiento, refiriéndose a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María José Montero. El portavoz de la Junta criticó que hasta el momento sólo hay una cuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura en Cataluña. «Lo que vemos es que hay una ruptura muy clara de este

#### «EL GOBIERNO NO APORTA LO QUE LE CORRESPONDE EN MIGRACIÓN»

La Junta de Castilla y León denunció ayer que el Gobierno de España «no está haciendo la aportación que le corresponde» para la acogida de menores migrantes en la Comunidad, y que es el Ejecutivo autonómico el que está «adelantando recursos económicos para esta finalidad».

Así lo afirmó ayer, en declaraciones recogidas por Ical, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde también clarificó que la mayor parte de los 21 menores que Castilla y León se comprometió a acoger ante la crisis migratoria en Canarias están ya en la Comunidad, y los que quedan llegarán «en los próximos días», si bien es algo que «no depende» de la Junta porque el retraso se debe a «la complejidad de la época veraniega».

En cualquier caso, Carriedo insistió en su crítica al Gobierno por no estar derivando «cantidad alguna» a la Junta de la comprometida en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud.

principio de igualdad y de solidaridad», señaló al respecto.

Carriedo también aseguró que la financiación afecta a todas las comunidades y se debe acordar de manera multilateral. En este sentido, reiteró la necesidad de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Sobre esto, el portavoz de la Junta destacó la necesidad de la convocatoria en base a tres temas que conciernen a la mayoría de autonomías de España. «El tema de inmigración es uno de ellos, el tema de la falta de médicos en atención primaria fundamentalmente es otro, y el tema de la financiación autonómica de forma multilateral es otro de los que hemos pedido», aseguró en este sentido.

Según Carriedo, la Conferencia de Presidentes se debe convocar para abordar estos puntos «entre todos». «Es inexplicable que un tema de esta importancia con lo que está sufriendo en este momento el conjunto de España en esta materia el Presidente del Gobierno sea incapaz de convocar en una competencia de ámbito nacional a las comunidades autónomas y tengan que ser las comunidades autónomas las que estemos pidiendo la convocatoria de esta Conferencia de Presidentes» recalcó Carriedo, quien aseguró que las propias autonomías son las que están resolviendo «este problema» a través de sus competencias, «que son escasas», sentenció Carriedo en relación a la Conferencia de Presi-

# Carriedo sobre el caso Cepa: «El PSOE no está a la altura de lo que merecen los votantes de Castilla y León»

#### M.Á.C. VALLADOLID

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo lamentó que el PSOE «no esté a la altura de las circunstancias de lo que los ciudadanos demandan y tampoco a la altura de lo que merecen los propios votantes del PSOE en Castilla y León» después de ser preguntado por el caso Cepa durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras la vuelta de las vacaciones de verano, que tuvo lugar ayer.

En este sentido, Carriedo asegura que «lo que estamos viendo es un Partido Socialista y un Grupo Socialista que no está siendo del nivel y la utilidad que los ciudadanos de Castilla y León merecían».

«Sería bueno que en Castilla y

León hubiera una oposición con la que poder dialogar, con la que poder llegar a acuerdos», afirmó. Sin embargo, Carriedo retrató a los socialistas como un grupo que no está cohesionado ni centrado en el día a día de los problemas en la Comunidad, y lamentó que el grupo socialista tenga que «dar explicaciones todos los días por el comportamiento ético de los miembros de su grupo parlamentarios», y asegura que el caso de Cepa es el «segundo de este mes en el que el Grupo Parlamentario Socialista ve comprometido sus principios éticos, que son los fundamentales para casi cualquier ser huma-

Además, el portavoz de la Junta de Castilla y León también ase-

guró que la posición del PSOE en torno a Castilla y León es de «indefinición» en cuanto a la defensa de los intereses de la Comunidad, y puso de ejemplo el tema de la financiación autonómica.

Sin embargo, y pese a las críticas, sobre todo después de los últimos acontecimientos, Carriedo tendió la mano a los socialistas y afirmó que «mantienen la mano» tendida en dirección al diálogo y desea que «ojalá se pueda producir».

#### ANA SÁNCHEZ

Por otra parte, la Ministra de Igualdad, Ana Sánchez valoró la respuesta «ágil» del PSOE de Castilla y León ante la expulsión del exprocurador José Luis Cepa tras darse a conocer la investigación que le rondaba por presuntos abusos a un menos.

En declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de su visita a Palencia, la también socialista ha aplaudido así la «respuesta inmediata» y «diligente» de la formación ante la situación de Cepa.

En este sentido, ha cuestionado «qué partido» sería «tan ágil con sus posibles casos de cualquier tipo», una pregunta que ha dirigido especialmente al Partido Popular. «Yo no lo he visto, salvo en el PSOE, que, como digo, tiene una respuesta inmediata para dilucidar lo que ha pasado y exigir responsabilidades», aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press.

El 32% de las

es más débil

empresas cree

que su negocio

que hace 1 año

# CASTILLA Y LEÓN



La ministra Ana Redondo junto a la alcaldesa de Palencia Miriam Andrés. ICAL

# La ministra de Igualdad lamenta el 'error indeseable' dentro de la Ley de Paridad

Ana Redondo afirma que será subsanado y que no provocará una situación de indefensión para el permiso de cinco días

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reconoció hoy en Palencia que la reforma de la Ley de Paridad entró en vigor este jueves con un «un error indeseable» que «será subsanado en cuanto se reactive la actividad parlamentaria a través de una enmienda». Con este fallo, se facilita que las empresas puedan despedir a empleados con reducción o ajustes de jornada por razón de conciliación.

Pese a todo, Redondo insistió en que esto no provocará una situación de indefensión entre los trabajadores porque desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se velará para que ni ningún empleado pueda ser despedido por este motivo. De hecho, las empresas que lo hagan pueden recibir un nulo por parte de las autoridades judiciales.

«Yo creo que no se va a producir ninguna indefensión a los trabajadores porque en España existe una jurisprudencia muy garantista y estoy convencida de que los los jueces emitirán su sentencia siempre en favor de los trabajadores», remarcó la Ministra que insistió en mandar un mensaje de tranquilidad. «Este tipo de despidos van a ser improcedentes», informa Ical.

Ana Redondo lamentó que no se haya podido detectar el error pese a la cantidad de expertos, técnicos y operadores que intervienen en la elaboración de una Ley pero remarcó que hay una voluntad «inmediata» de subsanarlo. «Tenemos un espíritu de avanzar en derechos y no retroceder», dijo.

En este sentido, la ministra aseguró que desde el Gobierno de España se ayudará a las empresas para poder implantar la nueva ley. «Todavía estamos muy lejos de conseguir un paridad real en el ámbito privado y estoy convencida de que las empresas serán las primeras en apuntarse a esta ley porque es algo que nos beneficia a todos».

La ministra acudió este jueves a Palencia para presentar, junto a la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, los puntos violeta que se instalarán en la ciudad con motivo de las fiestas patronales de San Antolín para garantizar la seguridad de las mujeres durante las festividades. Redonde afirmó que son un «modelo a seguir» frente a aquellos ayuntamientos que han optado por eliminar esos puntos como es el caso del Consistorio de Valdemoro en la Comunidad de Madrid.

En Palencia, estos puntos se ubicarán en el Paseo del Salón, el Parque del Sotillo y en las Huertas del Obispo durante la celebración de conciertos o eventos donde haya importantes aglomeraciones.

to abrirán a partir de las 21.30 horas y hasta las 2.30 en el Festival Heavy que se celebra en las Huertas del Obispo. El miércoles 28 de agosto será entre las 23.00 y las 2.30 horas en el Fiestazo Megastar que se celebra en el Paseo del Salón. El jueves 29 de agosto a partir de las 23.30 horas durante los conciertos del Urban Day que se celebra en el Paseo del Salón. El viernes día 30 a partir de las 23.59 hasta las 2.30 horas estará disponible el punto violeta durante el concierto de Los 40 que se celebra en el Parque del Sotillo. El sábado 31 entre las 00.00 y las 2.30 horas en el concierto de Palencia DJC que se celebra en las Huertas del Obispo. El domingo 1 de septiembre entre las 23.30 y las 2.30 horas en el concierto de Abraham Mateo que se celebra en el Parque del Salón. Por último, el lunes 2 de septiembre se abrirá el punto violeta entre las 23.30 horas y hasta las 1.30 horas en el concierto de Chanel que se celebra en el Parque del Salón.

Una presentación no exenta de polémica ya que no acudieron ni los representantes del Partido Popular ni los de Vox. El portavoz popular en el Consistorio de la capital, Víctor Torres, explicó que no acudió porque en la visita «no hay un solo tema municipal a tratar en la recepción».

Por su parte, Vox ya comunicó que ninguno de sus dos concejales estarían presentes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en el acto institucional. A su juicio, «lo mejor que se podría hacer con ese Ministerio sería suprimirlo».

#### El 32 por ciento de las empresas de Castilla y León asegura que su negocio es ahora más débil respecto a hace un año en términos de ingresos, eficiencia y resiliencia, un dato que es siete puntos inferior a la media nacional (39 En concreto, el martes 27 de agospor ciento) y se sitúa 12 por debajo de la europea (44 por ciento).

Esta es una de las conclusiones de la última edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, que refleja que España ocupa la cuarta posición por la cola con empresas que describen esta situación de mayor debilidad. Solo Irlanda (36 por ciento) y Bélgica y Países Bajos (38 por ciento ambos) están en mejor situación. De hecho, España se sitúa por debajo de territorios como Alemania (48 por ciento), Francia (44 por ciento) e Italia (42 por ciento). Los Estados con más empresas que afirman estar peor que hace un año son Croacia (55 por ciento), Hungría (51 por ciento) y Austria, Eslovenia, Portugal, República Checa y Serbia.

#### Fallece un anciano tras empotrarse con el coche en un árbol

Un hombre de 79 años falleció en la madrugada del miércoles al jueves después de que el vehículo que conducía chocara contra un árbol en Salamanca capital. Al lugar del siniestro acudieron las asistencias sanitarias movilizadas por el servicio de emergencias que trataron sin éxito de reanimar a la persona herida pero, finalmente, confirmaron su muerte. El conductor fallecido resultó ser un hombre de 79 años de edad.

La sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió sobre las 3.10 horas de este jueves una alerta telefónica que informaba de la colisión de un turismo contra un árbol en la carretera de Valladolid, junto al pabellón deportivo Wurzburg, en Salamanca capital, en las que a resultas del choque había resultado herido un varón que se encontraba inconsciente en el interior del vehículo. El alertante añadió que había mucho humo y el vehículo estaba ardiendo, según la información de Emergencias que recoge Ical.

# Un centenar de jóvenes palentinos recibirá ayudas por la vivienda rural

Un total de 101 jóvenes recibirán la primera de las ayudas de la Diputación de Palencia destinadas a la compra, construcción, reforma o rehabilitación de vivienda en el medio rural.

La institución provincial ha resuelto la convocatoria dotada con 100.000 euros. La medida persigue fomentar el establecimiento y la permanencia de personas jóvenes en los municipios del medio rural, al incentivar que fijen allí su residencia y frenar la despoblación, informa Ical.

Ante la necesidad de atender las

necesidades y demandas habitacionales de la población de la provincia de Palencia, la Diputación ha puesto en marcha el programa de vivienda 'HabitaLO RURAL', dentro de cuyos objetivos se encuentra el fomento del estable cimiento y permanencia de lajuventud en la provincia, actuaciones englobadas en el Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia, en la Medida Estratégica 15 'Estrategia Joven. La cuantía total para estas ayudas asciende a 100.000 euros, para lo que se han destinado 82.500

euros enfocados a la Línea A y 17.500 euros a la Línea B.

Esta convocatoria está formada por dos líneas de subvenciones. La primera de ellas, la correspondiente a La Línea Apara la compra de primera vivienda destinadas a jóvenes que hayan adquirido su primera vivienda entre el 20 de mayo de 2023 y la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia, ambos inclusive. La vivienda debe estar ubicada en algún municipio de la provincia de Palencia y ser la primera vivienda que se adquiere y se vaya a destinar a ser la residencia habitual y permanente de la unidad familiar o convivencia

Por otro lado, La Línea B para la construcción, reforma y/o rehabilitación de vivienda destinadas a jóvenes que, siendo propietarios de un solar ubicado en suelo urbano de algún municipio de la provincia, decidan construir su vivienda unifamiliar habitual en el mismo, siendo necesario contar con el correspondiente proyecto realizado por un arquitecto colegiado conforme al modelo del Colegio Oficial de Arquitectos formalmente visado y aceptado entre el 20 de mayo de 2023 y la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia.



La imagen muestra el inicio del fuego, que puso en alerta a los vecinos de Monterrubio al desartarse muy cerca del casco urbano. ECB

# Un incendio en Monterrubio calcina 87 hectáreas entre Burgos y La Rioja

El fuego que comenzó sobre las 14,35 de la tarde, alarmó a los vecinos que vieron las llamas cerca de las casas / Un oportuno cambio de viento alejó el incendio y salvó el pueblo

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

El incendio en la localidad burgalesa de Monterrubio de la Demanda entró a última hora de la tarde de ayer en una dinámica favorable de cara a su extinción aunque, ya había calcinado más de 80 hectáreas y continuaba activo y en nivel 1. Un amplio dispositivo terrestre ayudado con medios aéreos, a los que se unieron dispositivos tanto de La Rioja como la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Zaragoza se activó a primera hora de la tarde de este jueves tras alcanzar un nivel 1 de peligrosidad. Las llamas comenzaron posiblemente por una máquina cerca de las casas de la localidad, como se aprecia en la imagen, y se temió que hubiera que evacuar a los habitantes. Sin embargo, milagrosamente el cambio del viento alejó las llamas y las propagó al linde con La Rioja. El viento permaneció estable y se descartó el desalojo.

Monterrubio de la Demanda se encuentra en el corazón de la sierra de la Demanda burgalesa y ve aumentar de forma considerable su población en verano, por lo que la presencia de las llamas alarmó a los vecinos que veía como se encontraban muy cerca del límite del casco urbano. Un hecho que en los primeros momentos sembró la alarma, ya que, el calor elevó el termómetro por encima de los 30 grados y soplaba el viento con fuerza.

Dos circunstancias que inquieta-

ron a los vecinos hasta que pasadas las 18,00 el viento cambio de dirección alejando el foco de las casas. «El viento lo está empujando hacia La Rioja. Lo está alejando de las casas. Esperemos que no cambie, que si no se nos viene encima», explicaba a este periódico Walter Salinas, encargado del Bar La Picota. Los vecinos de este pueblo de cerca de unos 300 siguieron la evolución desde la calle. «En un principio estábamos asustados. Alarmados, pero ya vemos como se va movilizando y seguimos pendientes, pero más tranquilos», relata Walter. La dirección del viento es lo que más preocupaba tanto a los vecinos como a miembros del dispositivo, debido a que un posible giro acercara de nuevo a las casas. «La Guardia Civilha cortado accesos y caminos y no han dejado pasar a algunos niños que iban hacia las piscinas», indica.

Se baraja que una chispa por una máquina pudiera ser el origen de las llamas, que estaría situado en un camino de subida hacia la Ermita de la localidad y se hubiera intensificado por el fuerte calor y el viento hacia zonas de bosque. A media tarde, Roberto Saiz, delegado Territorial de la Junta en Burgos, avanzó la evolución «favorable» e hizo votos para que las condiciones no cambiasen tanto que fuera necesario evacuar. La caída de la noche obligó a la reorganización del dispositivo que continuaba pendiente de la evolución sobre el terreno.

# Los pueblos de Zamora recurrirán el rechazo del Miteco al proyecto del agua

#### MIGUEL Á. CONDE VALLADOLID

Un total de 70 municipios de Zamora recurrirá la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de rechazar su proyecto dentro de la segunda convocatoria del Perte de digitalización del agua.

Y es que la resolución, que es provicional, salió hace unos días. En ella, la agrupación Dizaca aparecía dentro del anexo de proyectos no aceptados por la «falta de la firma de la Diputación de Zamora», tal y como recogía el escrito. Ante esto, la Diputación asegura que no está dentro del proyecto, por lo que su firma no es necesaria y, por tanto, el rechazo del proyecto no es correcto.

La Diputación explica que no tiene nada que ver con el proyecto más que apoyo técnico y respaldo al proyecto, y que dentro de la constitución del mismo no aparece la Diputación por ninguna parte. Además, aseguran que, legalmente, la administración provincial zamorana nunca ha formado parte del proyecto, por lo que el rechazo del mismo es erróneo.

«La Diputación quiso entrar, pero la agrupación dijo que no, que

el apoyo fuera solo externamente, no forma parte del proyecto, en la Constitución no estamos», aseguran desde la administración. Y así fue. Sin embargo, el Miteco rechaza el proyecto a pesar de requerir a la agrupación un requisito que no debería de tener que cumplir.

Por ello, desde la Diputación aseguran que los municipios participantes recurrirán la decisión del Miteco, que al ser provisional puede resultar una ventaja para llegar a buen puerto, y que «pondrán en marcha «servicios jurídicos para presentar las alegaciones», afirman desde la Diputación.

#### Detenido tras darse a la fuga y golpear un coche policial en Palencia

#### VALLADOLID

La Policía Nacional ha detenido en Palencia al presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico y otro delito de desobediencia grave por eludir de manera reiterada las indicaciones de la Policía Local tras una peligrosa huida en vehículo por las calles de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado día 10 de agosto sobre las 01.30 horas. Fue entonces cuando la Policía Local acude a la zona de la Plaza San Lázaro donde al parecer un individuo en un coche Volkswagen Passat está realizando derrapes y maniobras bruscas. Las dotaciones de Policía Local trataron de detener el vehículo sin éxito ya que el conductor desobedeció todos sus requerimientos y decidió emprender una peligrosa huida desde la Avenida Cuba hasta la Calle Clara Campoamor donde se le perdió de vista. Había una clara determinación de este individuo a no detenerse y en su huida esquivó coches patrulla que se interponían, a uno de los cuales le produjo daños.

#### Arrestado en Burgos con droga tras conducir borracho

#### VALLADOLID

La Policía Local de Burgos ha detenido a un hombre de 44 años acusado de un delito contra la salud pública tras pillarle hachís en el vehículo que conducía borracho y con el que sufrió un accidente. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 15 de agosto cuando, sobre las 07.55 horas, una patrulla que se encontraba en las inmediaciones de la calle Calzadas localizó un vehículo estacionado con un golpe frontal, el motor arrancado y su conductor en condiciones de no poder conducir, al encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, según informa Europa Press. Los agentes procedieron a realizar un registro del vehículo, así como del conductor, localizando una navaja con resto de sustancias estupefacientes, cierta cantidad de dinero distribuida en billetes de 10 y 20 euros, así como los vestigios de diversas sustancias prohibidas, desde una piedra de hachís a a varias dosis dispuestas y embolsadas para una posible venta. Los agentes también deocmisaron un martillo.

# Crecen los nacimientos en Castilla y León más que en el conjunto del país

En el primer semestre del año, los alumbramientos aumentan en un 5,5% / Todas las provincias registran un incremento en el número de nacidos con Valladolid a la cabeza

#### RODRIGO CABEZUDO VALALDOLID

Nacen más niños pero también hay más fallecidos en Castilla y León. El Instituto Nacional de Estadística publocó ayer los datos de nacimientos y defunciones correspondientes al primer semestre de 2024, unas estadísticas en las que la Comunidad es la tercera que más ha crecido en alumbramientos, por detrás de Cantabria y Baleares, con un aumento del 5,5% con respecto al mismo periodo del año 2023, mientras la media nacional se sitúa en el 0,28%.

Todas las provincias castellanoleonesas han aumentado sus nacimientos en este semestre, a excepción de Soria, donde han disminuido un 0,43%. La provincia que registra un mayor crecimiento porcentual de nacimientos con respecto al pasado año es Segovia, con un 21,5% más que en el primer semestre de 2023; aunque por número total de niños nacidos es León la que está a la cabeza, con 91 alumbramientos más, lo que supone un 8,8%.

Por su parte, Valladolid es líder en número de natalicios, con 1.524 niños, un 23,5% de todos los castellanoleoneses que han venido al mundo en lo que llevamos de año, lo que supone casi uno de cada cuatro.

Respecto a la edad, sirviendo como muestra los nacimientos del mes de junio (1.097), el 32% de las madres tenían entre 35 y 39 años; un 15% de ellas estaban entre los 30 y los 34 y un 11% fueron madres entre los 25 y 29 años. Por otro lado, un 8,5% de mujeres superaban los 40 años de edad, registrándose también 17 casos de alumbramientos de jóvenes entre los 15 y los 19 años.

Menos optimistas son las cifras de defunciones. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Navarra, que registra un mayor crecimiento de fallecidos en lo que llevamos de año. Con 18.279 decesos, la región aumenta un 7,54% los registrados en el mismo periodo de 2023, con casi 1.300 muertes más.

Por sexos, en este primer semestre del año han perdido la vida en Castilla y León 9.251 hombres y 9.028 mujeres, suponiendo casi un 3% más de varones que de féminas.

De este modo, Castilla y León tendría, según los datos de la primera mitad del año, un saldo vegetativo negativo, habiendo perdido un total de 9.601 habitantes en lo que va de año, un 7,63% más que entre los meses de enero y junio de 2023. La media nacional refleja que en España han nacido un total de 156.202



Recién nacido en un hospital de Valladolid, en una foto de archivo. PHOTOGENIC

niños en este primer periodo del año, alrededor de medio millar más que en la primera mitad de 2023. Sin embargo, según datos del INE, el país también ha crecido en el número de defunciones, lo cual arroja un saldo poblacional negativo de 78.763, un 2,52% más que el pasado año.

►ÁVILA. La provincia abulense ha pasado de 417 nacimientos en 2023 a los 447 registrados en el mismo periodo de 2024. 30 alumbramientos más que suponen un crecimiento del 7,3%.

En cuanto a los decesos, Ávila ha contabilizado un total de 1.285 defunciones, un 4% más que el pasado año.

**BURGOS.** En Burgos la cifra de nacimientos de este primer semestre ha ascendido a 1.050, frente al millar que se contabilizó el pasado año y que supone un 4,9% de incremento.

Sin embargo, anota 2.546 fallecimientos, siendo la tercera provincia, detras de León y Valladolid, con mayor número de decesos, aunque se traduce en un leve crecimiento del 0,65% respecto al pasado año.

**LEÓN.** La provincia de León es, de toda la Comunidad, la provincia con mayor crecimiento porcentual de nacimientos, con 91 nuevos niños nacidos de un total de 1.131, lo que se traduce en un incremento del 8.8%.

En contraposición, es la provincia con mayor número de muertos registra en términos absolutos, con 4.209 registros, casi un 20% más que en el primer semestre de 2023.

▶ PALENCIA. La provincia palentina no ha experimentado variación en el número acumulado de nacimientos en esta primera mitad del año. 375 niños han nacido en este periodo, los mismos que en el correspondiente a 2023.

Sin embargo, es, por detrás de León, la que más crece en fallecidos, sumando un total de 1.373, un 13,22% más que en 2023.

▶ SALAMANCA. 857 salmantinos han nacido en lo que va de año frente a los 846 que lo hicieron en el primer semestre de 2023, una cifra que se traduce en un leve incremento del 1,3% respecto al pasado año.

Por su parte, la provincia registra un 1,37% de aumento en el número de defunciones, anotando 2.334 decesos.

>SEGOVIA. La provincia segoviana es la que más ha crecido porcentualmente- en el número de natalicios. Un 21,5% más que el pasado año, alcanzando los 493 nacimientos acumulados a fecha de junio de 2024, frente a los 405 contabilizados en el mismo lapso de tiempo de 2023.

Respecto al número de fallecidos, Segovia registra un total de 1.015, lo que supone un aumento del 6,6% en relación a las cifras del pasado año.

▶SORIA. La provincia con menor población de la Comunidad también es la que menos nacimientos registra. De hecho, es la única que experimenta un crecimiento negativo del 0,45% con un nacimiento menos frente a los 243 contabilizados en junio de 2023.

Del mismo modo, la soriana es la única provincia situada por debajo del millar de defunciones, con un total de 728 registros, un 8,2% más que en la primera mitad del año pasado.

▶ VALLADOLID. La provincia vallisoletana, la más poblada de la Comunidad, ha experimentado un crecimiento del 3,6% de nacimientos respecto a las cifras registradas el pasado año, pasando de 1.471 a 1.524 alumbramientos, es decir, casi uno de cada cuatro niños castellanoleoneses nacen en Valladolid.

Respecto al número de decesos, la provincia registra 3.186 defunciones, un 6,12% más de las contabilizadas hasta junio de 2023.

**ZAMORA.** La provincia de Zamora ha visto nacer a 353 niños frente a los 339 que lo hicieran de enero a junio del año pasado, es decir, un 4,2% más.

En relación al número de defunciones, la provincia zamorana contabiliza 1.603 muertos, lo que supone un incremento que ronda el 2% respecto a las cifras de 2023.

#### Castilla y León destina más de nueve millones para vacunas contra la gripe

VALLADOLID

El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a la Consejería de Sanidad para adquirir 690.500 dosis de vacunas, por valor de 9,3 millones de euros, que se usarán durante la campaña autonómica 2024 frente a la gripe, cuyo inicio se prevé que comience en el último trimestre del año. En concreto, se va a disponer de cuatro tipos de vacunas de uso indicado según las necesidades de cada grupo poblacional etario y de riesgo sanitario.

Las vacunas frente a la gripe provisionadas se reparten en 180.000 dosis (valoradas en 1.778.400 euros) para población general de entre 60 y 64 años, niños de entre seis y veintitrés meses de edad y personas de entre cinco y 59 años incluidas en grupos de riesgo; 460.000 vacunas (6.219.200 euros) destinadas a población general de 60 años o más; 50.000 unidades (1.300.000 euros) dirigidas a personas mayores de 65 años; y 500 dosis (4.004 euros) para pacientes con alergia documentada a alguno de los componentes de los anteriores tipos vacunales.

#### UPL critica el cambio de León por Valladolid en un vuelo del Club de los 60

ALLADOLID

Unión del Pueblo Leonés exigió ayer a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León explicaciones «concretas y detalladas» sobre el cambio del aeropuerto Virgen del Camino de León por el de Villanubla, en Valladolid en un vuelo de regreso de un viaje del Club de los 60, lo que «afecta a muchos leoneses», manifiestan.

Los leonesistas, que avanzaron que preguntarán por la cuestión en sede parlamentaria, explicaron que la Gerencia comunicó que el regreso de un viaje al extranjero desde León tendrá como destino Valladolid «por razones técnicas», según informa Ical.

Sin embargo, consideraron «extraño" que «se informe con tanta antelación» de un cambio del regreso «con la estereotipada contestación de razones técnicas», cuando «no se tiene conocimiento de ningún incidente, y menos a tan largo plazo, que impida el regreso al aeropuerto de León como estaba inicialmente previsto», alegan los parlamentarios.

### **DEPORTES**



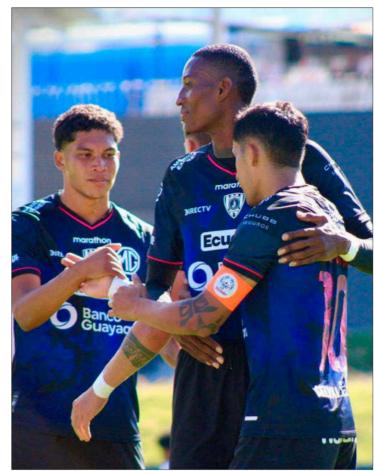

Jeremy Vera en la primera foto y Steven Góngora, rodeado por dos compañeros en la segunda, durante dos partidos. C.D. INDEPENDIENTE JÚNIORS

# Vera y Góngora, los refuerzos de Ecuador

El Numancia puede incorporar en breve a ambos jugadores procedentes del filial de Independiente del Valle / Se trata de un lateral izquierdo y un extremo derecho de 21 años

#### JON ANDER URIARTE SORIA

Los futbolistas ecuatorianos Jeremy Vera y Steven Góngora pueden pasar a engrosar en breve la plantilla del C.D. Numancia que dirige Aitor Calle. Se trata de un lateral izquierdo y un extremo derecho de 21 años que en estos momentos están jugando con el filial del Independiente del Valle en la Segunda División de Ecuador. Se espera su llegada en los próximos días, una vez solucionados los trámites burocráticos.

Durante la presentación de Patricio de Pedro como presidente del C.D. Numancia ya se explicó que la comunicación con Independiente del Valle era fluida y que posiblemente jugadores ecuatorianos reforzarían al equipo soriano esta temporada. Según publica el periodista deportivo ecuatoriano, Deco Espinosa Ortiz, los dos jugadores elegidos para recalar en tierras sorianas son Jeremy Vera y Steven Góngora, futbolistas que en breve se incorporarán al conjunto numantino. Ambos jugadores recalarían en Soria con el rodaje hecho ya que en estos momentos están disputando la Segunda División de Ecuador en el Independiente Júniors, filial del IDV, único filial de esa competición y equipo que está en puestos de ascenso a la máxima categoría, situación que no podrá producirse por tratarse de un filial.

Jeremy Vera (18/09/2002) en un lateral izquierdo que militó en el Independiente de Babahoyo (2015), Fiorentina FC (2018). De ahí pasó al C.D. Aampetra en la 20-21, entidad desde la que dio el salto al filial de Independiente del Valle. Este año ha disputado 17 partidos con el filial del IDV y ha anotado tres goles y habrá que esperar a verlo en acción con el Numancia para conocer algo más sobre sus características.

#### Un grupo con 22 futbolistas

Con la llegada de los dos futbolistas procedentes del filial del Independiente del Valle, Aitor Calle manejará una plantilla de 22 componentes a los que hay que añadir los jugadores que, como en el caso de Miguel Ángel Abad, entrenarán con el primer equipo y

jugarán con el filial.

De esa plantilla,
10 continúan de la
pasada temporada,
futbolistas a los que
debe sumare al
canterano David
Sanz, que el curso
pasado estuvo
cedido en el Unión

En cualquier caso, se trata de un lateral izquierdo con proyección ofensiva que tendrá que luchar por un puesto en el once con Javier Bonilla.

Por su parte, Steven Góngora (Es-

Por su parte, Steven Góngora (Esmeralda, 08/07/2003) es un extremo derecho que puede jugar por ambos perfiles. Según Transfer Markt, Chacaritas U20, C.D. Aampetra y Atlético Vinotinto fueron los equipos en los que militó antes de recalar en el filial del IDV. Este año ha disputado 16 partidos y anotado tres goles.

Con la incorporación de estos dos futbolistas la plantilla del C.D. Nu-

Adarve. Han
llegado nueve caras
nuevas además de
las dos
incorporaciones
procedentes
próximamente
desde Ecuador. Con
22 fichas, hay tres
libres para
jugadores sub23 y
de ahí que se esté

atento al mercado

por si surge una

opción de interés.

mancia para la temporada 24-25 está completa si bien, tal y como señaló él director deportivo Álex Huerta durante la presentación de Lucas Laso y Miguel Ángel Abad, la entidad está atenta al mercado por si pudiera presentarse una opción interesante antes del día 30.

Los dos jugadores ecuatorianos serían las décima y undécima incorporación del Numancia para su primera plantilla esta temporada. Undécimo y décimo si se tiene en cuenta a Miguel Ángel Abad, arquero que entrenará con el primer equipo y jugará con el filial. De esta forma, Vera y Góngora se unen a las llegadas de Aitor Seguín (Extremo zurdo llegado del U.D. Logroñés), Unai Rementería (Centrocampista llegado del Talavera C.F.), Asier Teijeira (Extremo izquierdo procedente de Unionistas), Dani Fernández (Delantero que vuelve tras estar en el Valladolid Promesas), Cristian Dieste (delantero procedente del Tarazona), Fabio Conte (Media punta procedente del Real Zaragoza), Gexan Elosegui (Lateral derecho que llega desde el U.D. Logroñés), y Lucas Laso (Central, Real Oviedo Vetusta).

#### FÚTBOL

#### LA PLANTILLA NUMANTINA ENTRENA EN EL MORAL

SORIA.— La plantilla del C.D. Numancia se ejercitó ayer en el Municipal de El Moral de Ólvega, en una de las últimas sesiones de pretemporada antes de afrontar la semana de entrenamientos previa al choque ante el Compostela. El grupo que dirige Aitor Calle afronta este sábado el último partido amistoso de pretemporada, un choque para el que se trasladará a Tudela para enfrentarse al equipo de la localidad. Los rojillos no conocen la derrota durante esta pretemporada.

#### FÚTBOL

#### EL SAN JOSÉ BUSCA JUGADORAS PARA SUS EQUIPOS

SORIA.—EI C.D. San José de Soria oferta para la temporada 2024/2025 las últimas plazas de fútbol femenino disponibles en cinco categorías diferentes. En categorías inferiores el club aún dispone de plazas en los equipos de la Liga Cadete Juvenil (Regional), la Liga Infantil (Provincial) y la Liga Alevín (Provincial Fútbol 7). Las interesadas pueden obtener más información en los números (661 061 881 y 699 589 972) o en el correo electrónico del club (cdsanjosedesoria@hotmail.com).

#### **GOLF**

#### TRIUNFOS DE ARROYO Y DE MIGUEL EN PEDRAJAS

SORIA.— El Club de Golf Soria ha celebrado la novena ronda del Circuito Senior de Castilla y León. Alfonso de Miguel y Mercedes Arroyo se distinguieron como los mejores en este Circuito Senior de Castilla y León, que contó con 66 participantes. Por otra parte, el club soriano tiene abierto el plazo de inscripción para el XVIII Trofeo Hermandad de Donantes de Sangre que acoge este sábado.

#### **ATLETISMO**

#### TORRE DE MORÓN CELEBRA SU PRUEBA POPULAR

SORIA.—Este sábado tiene lugar la VIII Carrera Popular Torre de Morón, cita organizada por el Ayuntamiento de Morón de Almazán. La prueba esta dividida en varias categorías y van desde chupetines hasta Máster II. En la pruebas sénior, que arranca a las 12.00 horas, los participantes tendrán que hacer frente a un recorrido de seis kilómetros.

## **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino v frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc-tricos. 33.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel 630070931

> sus anuncios II al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



#### **TRABAJO**

701

IMPORTANTE empresa de electricidad y telecomunicaciones, necesita Oficiales y Ayudantes. Teléfono 608 43 80 78

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu cu-rriculum a: <u>info@torcvato-so-</u> <u>ria.com</u> o llámanos al 654 533 87

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas y festivos todo el día.



Mínimas en ligero descenso

Poco nuboso, con nubosidad de evolución.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos del este en horas nocturnas, y del oeste en las diurnas, flojos en general.

#### FARMACIA DE GUARDIA

Ma del Mar Sánchez López Pza. Antonio Machado, I-3 Tel. 975.221.030

**EN LA PROVINCIA** 

Del 19 al 25 de agosto

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÁGREDA. SAN LEONARDO DE YAGÜE (24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, DURUELO DE LA SIERRA, LANGA DE DUERO Y Almenar (Hasta Las 22.00h.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

**Mª del Mar Lérida García** C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 61% DE SU CAPACIDAD

#### **EL TIEMPO / HOY**



33 🔻 13

▲ 23 **▼** 11

▲ 33 ▼ 14 **▲** 27 ▼12

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

**▲** 34 ▼ 14 Do **▲** 29 ▼ II

**▲** 27 ▼ 12

32 🔻 15

Sáhado **▲** 32 **▼** 12 Don **▲** 23 ▼ 10

**▲** 34 ▼ 16

**▲** 30 ▼ 13

**▲** 33 ▼ 12 ▲ 27 ▼ II

S. LEONARDO **SAN PEDRO** 

**EN LA CAPITAL** 

HOY Máxima

35°

Máxima

340

MAÑANA

Don **▲** 22 ▼ 8

▲ 32 ▼ II

**▲** 32 ▼ II Doming ▲ 23 ▼ IN

Mínima

16°

Mínima

15°

VINUESA

#### **SORIA**



#### **TELÉFONOS DE INTERÉS**

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz **TELE-RUTA** 

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES Estación de autobi

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### **YACIMIENTO**

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51
La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

rano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

# M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

#### VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**





90.2 FM 93.2 FM

RANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 NAS DE SAN PEDRO 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM 97.7 FM

97.8 FM

89.6 FM VALLADOLI 102.8 FM

I A R

99.8 FM

07:25 La red de la vida 07:55 Contigo pan y magia 08:45 Me vuelvo al nueblo

**N9:40** Naturaleza viva 10:30 Acanulco Heat II:23 La 8 Noticias

II:53 Redifusión La 8 Magazine 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo

15:30 La 8 Noticias redifusión IR:05 La 8 Magazine

**18:40** El tiempo

20:40 Fl tiemno

20:55 La 8 Noticias

20:00 CyLTV Noticias

00:00 CyLTV Noticias

00:35 Programación local

18:05 CvLTV Noticias. Con lengua de signos

18:50 Lo mejor de Parques Naturales

19:15 Uepa: Un escenario para amar

94.1 FM 97.1

88.1 FM

|                                                                                 | SESIONES |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| SALA1 - MAXXXINE                                                                | 17.45    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 2 - PARPADEA DOS VECES                                                     | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 - GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>- ALIEN: ROMULUS                         | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - ODIO EL VERANO                                                         | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - BUFFALO KIDS<br>- DEADPOOL Y LOBEZNO                                   | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>- LA TRAMPA                              | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>- ROMPER EL CÍRCULO<br>- CUERPO ESCOMBRO | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 8 - ISLA PERDIDA (HAUNTED HEART)<br>- EL CONDE DE MONTECRISTO              | 17.45    | 20.30 |       |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros

**CINES MERCADO** 



#### **ISLA PERDIDA**

España. 2024. Dirección. Fernando Trueba. Reparto. Aida Folch, Matt Dillon. Sinopsis. Álex es una española que comienza un nuevo trabajo como camarera en un restaurante de una isla perdida. A pesar de ganarse rápidamente el corazón del brasileño Enrico, Alex se enamora de Max, el gerente norteamericano del



#### **ODIO EL VERANO**

España. 2024. Dirección. Fernando García-Ruiz. Reparto. Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez, María Botto y Roberto Álamo. Sinopsis. Alonso y Marisa, Torres y Fátima y Calatrava y Vicky han reservado una casa aislada en Canarias para pasar las mejores vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que, por un error de la agencia, han alquilado la misma casa.



#### 02:35 Infocomerciales CvL 7

21:30 Redifusión La 8 Magazine

23:30 La 8 Noticias redifusión

07:30 Paseos con encanto **08:10** Hecho en CvL. 09:00 Con la música a todas partes. 10:30 Mundo Natural

10:50 Grana y oro. Actualidad del mundo taurino II:45 El arcón 12:45 Clap.

13:10 Fl correvuela

14:00 Diagnóstico. El riesgo de no sentir dolor 14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo **15:10** EL tiempo 1.

15:25 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con lengua

15:55 El tiempo 1.

16:05 Piedra sobre Piedra.

16:50 Paseos con encanto.

17:35 Hecho en CyL.

18:25 Con la música a todas partes

20:00 CyLTV Noticias 2. Con María Núñez

**20:40** EL tiempo 2. 20:55 Escánate de viaie

21:45 Me vuelvo al pueblo

22:35 Cine de verano: Liquidador. 2007 - Armand

00:00 CyLTV Noticias 2 (Redifusión)

**00:30** EL tiempo 2.

00:40 Agro en acción.

**01:05** Piedra sobre Piedra

01:50 Galería del Coleccionista.

#### Viernes, 23 de agosto **SESIONES** SALA 1 - NIÉGALO SIEMPRE (VOSE) 17 00 - NUESTRO MOMENTO PERFECTO 19.00 - THE SWEET EAST (VOSE) 21.15 SALA 2 - KOATI 17 30 - SILVER HAZE (VOSE) 19.30 - UN LUGAR COMÚN 21.30 Sábado, 24 de agosto SESIONES SALA 1 - KOATI 12 30 - NIÉGALO SIEMPRE 17.00 - NUESTRO MOMENTO PERFECTO (VOSE) 19.00 - THE SWEET EAST (VOSE) 21.25 **SALA 2 - SILVER HAZE** 12.00 19.30 - KOATI 17.30 - UN LUGAR COMÚN 21.30



#### **KOATI**

Estados Unidos. 2021. Dirección. Rodrigo Perez-Castro. Reparto. Animación - Sofia Vergara, Joe Manganiello, Adriana Barraza. Sinopsis. Koatí es una película protagonizada por tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre. Xochi, una audaz mariposa monarca, y Pako, una rana hiperactiva. Juntos emprenden una aventura para evitar que Zaina, una malvada serpiente, destruva su hogar



#### **NUESTRO MOMENTO PERFECTO**

Alemania. 2023. Dirección. Avlin Tezel. Reparto. Avlin Tezel, Chris Fulton, Rory Fleck-Byrne, **Sinopsis**, Kira e lan, deiando ambos atrás sus vidas y sus problemas, se encuentran durante un fin de semana de invierno en la isla escocesa de Skye. Su conexión es instantánea y profunda. De regreso a Londres, cada uno intenta seguir con su vida, pero deberán enfrentarse a su pasado antes de volver a encontrarse.

# CARLOS CUESTA



# DALE VIDA A TU TEJADO

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





# HERALDO DIARIO DE SORIA

nistración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

El presidente de la Fundación DeArte/Medinaceli Dearte, Miguel Tugores, recogió el galardón que acredita a la fundación como la ganadora de la I Edición del Premio Esteva. El evento contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre; el presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas, José Ramón Ruíz; y el alcalde de San Pedro Manrique y presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez.

Este reconocimiento ha sido otorgado por la Asociación de Amigos de Sarnago, que ha valorado la»innovación y efectividad» de DeArte en la lucha contra la despoblación rural, enfocada en la recuperación y revitalización de la Villa de Medinaceli a través de la restauración del Palacio Ducal y la organización de eventos culturales de primer nivel.

Con este galardón, la Asociación de Amigos de Sarnago, dentro de la Semana Cultural de la localidad, reafirma su misión de revitalizar el pueblo y su entorno, reconociendo y apoyando a quienes trabajan incansablemente para revertir la tendencia de la despoblación en las zonas rurales. Además del reconocimiento público, la Fundación DeArte recibió una réplica en madera de un antiguo arado romano, siendo la 'esteva3 una de las piezas que componen el mismo. La elección del nombre 'Esteva' para el premio simboliza la dirección y guía que proyectos innovadores y comprometidos proporcionan en la lucha contra la despoblación, similar a cómo la esteva guía el arado en su labor de labran-

El proyecto de la Fundación se centra en la rehabilitación integral del Palacio Ducal de Medinaceli y en su reconversión en un espacio dedicado a las Artes y la Cultura. Una tarea que comenzó hace casi exactamente 16 años y gracias a la cual este edificio histórico ha sido devuelto a su esplendor original, preservando un importante patrimonio cultural y transformándolo en un epicentro de actividades culturales que ha tenido un impacto significativo en la comunidad no solo de Medinaceli, sino de toda la zona.

La Fundación abrió al público el Palacio Ducal de Medinaceli el 28 de agosto de 2008, cuya restauración

**EL MUNDO RURAL** 

Miguel Tugores recibe en Sarnago el galardón Esteva por 16 años de compromiso en la revitalización del medio rural enfocada en la 'ciudad del cielo'

# Medinaceli DeArte, un premio en la lucha contra la despoblación





fue iniciada por la Junta de Castilla y León en la década de los 80. Sin embargo, el edificio permaneció cerrado hasta el momento en el que el por entonces alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, ofreció el uso del espacio a Tugores y su Fundación a cambio de realizar una rehabilitación para hacerlo visitable.

DeArte lo puso en condiciones de ser utilizado tras firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Medinaceli y desde entonces, se han realizado más de 200 exposiciones, un centenar de conciertos, y se ponen en marcha cada

año seis festivales y un concurso internacional de canto lírico.

Estas actividades no solo han enriquecido la vida cultural de Medinaceli, sino que también han atraído a visitantes de toda la región y más allá, generando una actividad económica que ha contribuido a frenar la despoblación y ha ofrecido nuevas oportunidades laborales a los habitantes de Medinaceli. Tan solo la Fundación emplea actualmente a cuatro personas en Medinaceli entre el Palacio Ducal, La Maisson D'EROS (única galería erótica del Mundo en el medio rural) y el Aula Arqueológica, recientemente incorporada a los espacios gestionados por la fundación presidida por Miquel Tugores.

El proyecto ha posicionado también a Medinaceli como un destino de turismo cultural, atrayendo a turistas interesados en la historia, el arte y la cultura. Este flujo de visitantes proporciona ingresos adicionales a la comunidad y promueve el desarrollo de servicios y negocios locales. La Fundación ha fomentado así un sentido de orgullo y pertenencia entre los residentes de Medinaceli, involucrándolos en proyectos comunitarios y actividades culturales. Esta revitalización comunitaria es fundamental para la sostenibilidad a largo plazo del proyec-

Miquel Tugores agradeció el premio y explicó al numeroso publico asistente las diversas etapas recorridas desde el año 2008 y enumeró las múltiples acciones culturales que lleva acabo la Fundación. Hizo una defensa del turismo cultural co-

Entrega del premio a Tugores, presidente de DeArte, en la localidad de Sarnago. HDS

mo posibilidad de recuperación del mundo rural y desarrollo de nuestros pueblos. También una llamada de atención sobre el crecimiento de las grandes urbes como lugares ajenos a la esencia del ser

humano, que viene de la tierra y ella es su medio natural. Finalmente, alertó sobre la sociedad que nos deshumaniza y sobre los vientos prebélicos que nos quieren predisponer al conflicto bélico y denunció el genocidio que ocurre en Palestina y como Europa lo aprueba cuando no fomenta en sus hechos a la par que nos invita a pensar que las guerras son inevitables.

Eljurado del Premio 'Esteva', compuesto por expertos en desarrollo rural, representantes de la comunidad y miembros de la Asociación Amigos de Sarnago, valoró la originalidad, viabilidad y sostenibilidad del proyecto de la Fundación DeArte. Su capacidad para generar un impacto positivo en la comunidad local y su potencial de replicabilidad en otras áreas rurales han sido aspectos clave en la decisión del jura-



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

28.950€

Cuota desde 245 €/mes

AUDI A1 Sportback Adrenalin 30 TFSI 81kW 110CV 5p.

🖬 Gasolina 🛗 2024 🖊 9 km 🥝 2 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50